Jueves, 4 de julio de 2024. Año XXXV. Número: 12.614. Edición Madrid. Precio: 2 €



SERIE MEGA OBRAS La Nueva Romareda, la joya de Aragón que sueña con el Mundial 2030 Pág. 30



EURO CUCURELLA Entrevista con la gran **2024** sensación de España: «Creo que valgo para hacer monólogos»



### EL «BASTA YA» DE LA PEQUEÑA EMPRESA

# Las pymes al choque con el Gobierno: «Nos están interviniendo»

La asamblea de Cepyme se convierte en un «clamor» contra el Ejecutivo por «hostigar» a las empresas • Exigen «libertad» en un documento sin precedentes y llaman a una «defensa activa»

### MARCOS IRIARTE MADRID

Las pequeñas y medianas empresas convirtieron la asamblea de ayer de Cepyme en un «clamor» contra el intervencionismo del Gobierno. En un manifiesto sin precedentes, los empresarios denunciaron la «injerencia» y el «ataque a la empresa» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Nos están interviniendo», afirman y apuestan por la «defensa activa» de su labor.

# La Fiscalía recurre ahora la amnistía a Buch y al escolta de Puigdemont

ÁNGELA MARTIALAY MADRID La Fiscalía Superior de Cataluña presentó ayer el anuncio del primer recurso contra la aplicación de la amnistía. En concreto, recurre la decisión del Tribunal Superior de perdonar al ex consejero Miquel Buch y al escolta de Puigdemont. Página 10

### **ALFEREZ LEONOR**

La Princesa de Asturias finalizó ayer su etapa en la Academia Militar de Zaragoza y recibió de manos de su padre su diploma de alférez. En un acto que mezcló solemnidad y emoción, Felipe VI impuso

también a Doña Leonor la Gran Cruz del Mérito Militar.

# Los laboristas británicos aspiran a borrar hoy a Sunak por 'supermayoría'





Las encuestas en Reino Unido castigan al 'premier tory' y dan como gran vencedor de los comicios de hoy al laborista Starmer POR CARLOS FRESNEDA LONDRES

# Más de 2200 M€ gestionados capital indexacapital.com

### La gerente de la **UCM** también alertó de que Begoña Gómez saltó su control para adjudicar el 'contrato'

La jueza que investiga al hermano de Sánchez por malversación pide a Hacienda declaraciones de renta y datos para ver si aumentó su patrimonio

POR E. URREIZTIETA, C. SEGOVIA Y G. PEÑALOSA Páginas 8 y 9

### CONTROL DIGITAL

### La nueva APP del Gobierno enviará alertas a los usuarios intensivos de webs porno

OLGA R. SANMARTÍN MADRID La aplicación Cartera Digital, con la que el Gobierno pretende restringir a los menores el acceso a páginas porno, enviará avisos a aquellos adultos que tengan un consumo intensivo de este tipo de webs.



### BARRIO DE DELICIAS

La eiecución fallida en una pizzería era un ajuste de cuentas entre bandas latinas

POR LUIS F. DURÁN GRAN MADRID

# PRIMER PLANO

LA PUGNA POR DOWNING STREET

Los sondeos otorgan a Keir Starmer una 'supermayoría' en las elecciones de hoy, mientras los conservadores de Rishi Sunak se preparan para «la frustración de ser oposición»

# REINO UNIDO, A LAS PUERTAS PEL GIRO LABORISTA TRAS 14 AÑOS DE DOMINIO TORY

Keir Starmer llega con una aire de «inevitabilidad» a la línea de meta de las elecciones británicas. Con extrema cautela, sin arriesgar lo más mínimo y sacando partido de los fiascos de los *tories*, el líder laborista ha afianzado hasta el final su ventaja de casi 20 puntos sobre Rishi Sunak (40% a 21%, según la media de sondeos de la BBC).

La única duda, en el momento en que millones de británicos acuden A las urnas, es si logrará emular o incluso rebasar la «supermayoría» lograda en 1997 por Tony Blair frente John Major: 418 a 146 diputados. Las proyecciones sitúan de hecho a Starmer entre los 422 y los 450 escaños de los 650 en juego, lo que ha disparado las alarmas en el Partido Conservador, con el ex*premier* Boris Johnson irrumpiendo por primera vez en la campaña y alertando a los británicos contra el *Starmergeddon*.

El propio Starmer, de campaña en Gales, condenó «la negatividad» y el «intento de suprimir el voto» por parte de los tories. El líder laborista salió al paso de las declaraciones de la ex secretaria de Interior Suella Braverman, alegando que el resultado de las elecciones «está escrito en piedra» y que a los conser-

vadores les toca reconstruir el partido y resignarse «a las frustraciones de la oposición».

«Se puede ver muy claramente lo que pretenden los tories», declaró Starmer. «Están invitando a los ciudadanos a que no ejerzan su derecho democrático. Están intentando disuadir de votar a la gente. Éste es el lugar terrible en el que ha terminado el Partido Conservador».

Starmer aseguró que prefiere «un mandato fuerte» y apeló a los votan-

tes a «ignorar las encuestas» y a no dar la victoria por hecha. En declaraciones a *The Times*, el aspirante a primer ministro aseguró que una amplia mayoría «sería mejor para el país, porque eso querría decir que nos tenemos que subir las mangas y propiciar el cambio que necesitamos».

El líder laborista contó en la recta final de campaña con el apoyo de un famoso aliado, el actor Hugh Grant, que pidió a los británicos que castiguen con un resultado «devastador» a Rishi Sunak y contribuyan con el voto táctico a relegar al Partido Conservador a la tercera fuerza política, por detrás de Reform UK de Nigel Farage (con el 16% de intención de voto en las encuestas).

Sunak se aferró en plena cuenta atrás a la encuesta YouGov y MRP que advierte que un total de 130.000 votos pueden marcar las diferencia en 100 distritos electorales y re-

cortar la «supermayoría» de Starmer. El sistema mayoritario uninominal del Reino Unido (conocido en inglés como *first-past-the-post*) permite efectivamente que el vencedor se lo lleve todo, distrito a distrito, algo que históricamente ha beneficiado a los grandes partidos.



CARLOS FRESNEDA LONDRES

«Una supermayoría significaría una subida de impuestos, una inmigración descontrolada y un Partido Laborista incontrolado durante una generación», advirtió Sunak en el cierre de campaña. «Cada voto cuenta, y en los distritos muy reñidos bastaría con que un número pequeño de gente se inclinara por los conservadores para evitar la supermayoría».

«¡No dejemos que los *putinistas* allanen el camino a los *corbynistas*!», fue la proclama a su explosivo estilo con

### BREXIT

# STARMER ASEGURA QUE REINO UNIDO NO VOLVERÁ A LA UE

En el cierre de campaña, Starmer sorprendió afirmando categóricamente que el Reino Unido no volverá a la UE ni al mercado único ni a la unión aduanera «en mi vida». El líder laborista afirmó que planea mejorar las relaciones con Bruselas y revisar el acuerdo del Brexit de Boris Johnson, pero negó que esté tramando la hipotética vuelta a la UE en un segundo mandato con la que se ha especulado durante las últimas semanas.

Por otra parte, el conservador Rishi Sunak temía perder su escaño en Richmond y Northallerton, donde tiene su mansión de dos millones de euros. Sunak se convertiría en el primer mandatario británico en no revalidar su puesto en el Parlamento si se cumplen los peores presagios en las elecciones de hoy, pese a haber ganado con el 63% de los votos en el año 2019.



### MEDIA DE ENCUESTAS PUBLICADAS ELABORADA POR LA BBC

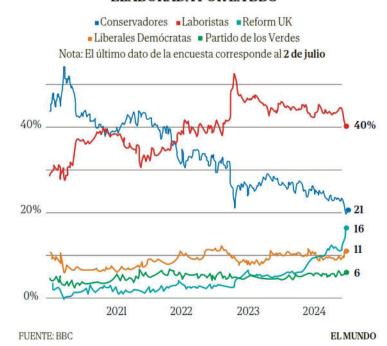

# PRIMER PLANO

LA PUGNA POR DOWNING STREET



la que Boris Johnson apareció finalmente en la campaña, a petición expresa del propio Sunak, y lanzando sus dardos tanto a Nigel Farage como a Keir Starmer.

«Vamos a tener el Gobierno más a la izquierda desde la Segunda Guerra Mundial si logran un enorme mayoría», alertó Johnson. «Si queréis que os aumenten los impuestos y tenéis mil libras de sobra, votad laborista. Si queréis la rendición ante Bruselas, votad por Starmer. Pero si queréis proteger nuestra democracia y nuestra economía, ya sabéis lo que hay que hacer».

El efecto Boris no podrá medirse hasta el último momento, aunque las sondeos han reflejado en la última semana «un freno en la caída del Partido Conservador», según el analista John Curtice, que hoy jueves desplegará sus efectivos a pie de urna para adelantar los resultados poco después de las diez de la noche (una hora más en España).

Curtice destaca sin embargo que la diferencia en torno a los 20 puntos es prácticamente la misma que marcaba Starmer sobre Sunak al inicio de la campaña. El profesor de la Universidad de Strathclyde recalca que el líder laborista sigue también puntuando más alto que el *premier* en la valoración personal. Aun así, recuerda cómo la diferencia de 25 puntos en las encuestas que Tony Blair llegó a tener sobre John Major en 1997 se vio al final menguada a 11,5 puntos en el momento de la verdad.

Otro sondeo de última hora, efectuado por el conservador Lord Michael Ashcroft, deja también la diferencia entre los dos grandes partidos en 19 puntos, y advierte que podría reducirse a 13 «si los indecisos y los antiguos votantes *tories* volvieran al partido». El mismo sondeo detecta sin embargo que uno de cada cinco votantes conservadores en el 2019 se inclinan a votar por Reform UK.

«Lo que no hemos encontrado es nada que se aproxime al entusiasmo por Keir Starmer», advierte Lord Ashcroft.

El 36% de los encuestados piensa que el Partido Laborista tendrá un segundo mandato y el 51% opina que al Partido Conservador le llevará «unos cuantos años» poder recuperarse del batacazo electoral que le espera, tras 14 años en el poder.

En Escocia, y pese a la ostensible recuperación del Partido Laborista, un sondeo de Savanta para *The Scotsman* vaticina que no se producirá el ansiado *sorpasso* sobre el Partido Nacionalista Escocés (SNP). Los laboristas se quedarían en el 31% frente al 34% de los nacionalistas. Aun así, ganarían 22 diputados frente al único escaño logrado en 2019, mientras que el SNP vería reducida su presencia en Westminster casi a la mitad.

Una mujer lleva folletos electorales de Reform UK, en Clacton-on-Sea. AP Los diarios económicos y conservadores piden el voto para el Partido Laborista en una carambola que no se producía en dos décadas

# LA PRENSA DA LA ESPALDA A RISHI SUNAK

### C. FRESNEDA LONDRES

CORRESPONSAL

Todos a una, The Financial Times, The Economist y The Sunday Times han pedido a sus lectores que voten por Keir Starmer. La última vez que se produjo la más que simbólica carambola entre los dos grandes medios económicos y la edición semanal de la cabecera de Rupert Murdoch fue en el 2005, cuando ganó por tercera vez Tony Blair (que en 1997 consiguió incluso el insólito respaldo del tabloide conservador The Sun).

«Los conservadores se han negado a sí mismos el derecho a gobernar», proclama el último editorial de *The Sunday Times*. «Es el momento de dar la confianza al Partido Laborista para restablecer la competencia en el Gobierno. El Reino Unido necesita un reseteo radical».

The Sunday Times reconoce tímidamente el esfuerzo de Rishi Sunak por devolver la estabilidad a la economía tras la tormenta financiera causada por Liz Truss, pero recalca que el premier ha sido finalmente «incapaz de reparar el daño causado a la reputación de los tories o de unir las facciones enfrentadas de sus colegas».

El editorial del semanario advierte que el reto al que se enfrenta Starmer al cabo de 14 años de gobiernos tories es «inmenso», pero insiste en que los conservadores están «exhaustos» y han agotado su tiempo: «Llega un momento en el que la única opción es un cambio».

«Gran parte del país está clamando por un nuevo comienzo, y el Partido Laborista debería tener la ocasión de poder facilitarlo», asevera por su parte el *Financial Times*, que considera a Starmer como «bien posicionado para ofrecer el liderazgo que el país necesita» y celebra su viraje hacia el centro político y su empeño en dar prioridad al crecimiento económico, aún expresando sus reservas hacia «los instintos intervencionistas» de su partido.

The Economist fustiga el «desgobierno» de los tories, critica abiertamente el caos de la campaña de Rishi Sunak y otorga a Keir Starmer «la oportunidad de hacer frente al mayor problema del Reino Unido: una falta crónica de crecimiento económico».

The Independent, que en 2019 pidió el voto táctico para Boris Johnson, cambia también de bando y asegura que el eslogan del Cambio usado por los laboristas en la campaña electoral «no podía ser más sucinto y capturar mejor el estado de ánimo de la nación».

«El país está exhausto por el drama constante: el Reino Unido ha tenido cinco primeros ministros en ocho años», recuerda *The Guardian*, que junto a *The Daily Mirror* suele respaldar históricamente a los laboristas. «Hace falta un cambio radical a la hora de hacer frente a las crisis que vienen, del estancamiento económico al envejecimiento de la población, la polarización política y la emergencia climática».

The Guardian hace un repaso a todo el espectro de la izquierda y pide finalmente el voto táctico a los laboristas como «alternativa de poder», aunque critica la «indefinición» de Starmer, la falta de ambición en sus propuestas y su «timidez» ante cuestiones como la guerra en Gaza «que ha desilusionado a los progresistas».

The Daily Telegraph ha respaldado por su parte al Partido Conservador, aunque ha sido un apoyo sin excesiva convicción, después de haber cedido durante gran parte de la campaña el espacio a Nigel Farage y Reform UK.

The Daily Mail ha cerrado sin embargo filas en torno a los tories, con Boris Johnson lanzando en portada sus habituales diatribas contras los laboristas y previniendo a los votantes contra el Starmergeddon.

El conservador *The Sun* fue el último en dar el espaldarazo ayer a Starmer, al igual que hizo con Blair. El periódico de Murdoch reconoció que el líder laborista se «ha ganado el derecho a tomar el mando por la manera en que ha cambiado el partido», pese a las reservas sobre inmigración. Starmer se mostró «encantado» con el apoyo y aseguró que es un reconocimiento del giro emprendido en el laborismo.

# PRIMER PLANO

LA PUGNA POR DOWNING STREET



KEIR CANDIDATO STARMER LABORISTA

# UN FISCAL CON POCO CARISMA Y MUY CAUTELOSO

### CARLOS FRESNEDA LONDRES

CORRESPONSAL

Keir Starmer (Londres, 1962) se ha ganado a pulso el sobrenombre del *Capitán Cautela* durante una campaña marcada la precaución extrema. Unos lo interpretan como un presagio de lo que cabe esperar del líder laborista siasume el timón de Downing Street, presto a consumar el viraje hacia el centro-izquierda al estilo Tony Blair. Otros creen que se trata más bien de una decisión estratégica y que si llega al poder no le quedará otra que ser más radical, ante la precaria herencia de los 14 años de los *tories*.

A modo de indicio, Starmer no ha prometido ni mucho menos en su campaña una batería de acciones fulminantes durante los 100 primeros días de su Gobierno, sino más bien unos tímidos primeros pasos, empezando por la estabilidad política y económica («es difícil creer lo que estoy diciendo, pero ese es ya un verdadero cambio»).

Starmer, hijo de un humilde fabricante de herramientas y de una enfermera (ya no le hace falta recordarlo), ha experimentado en cualquier caso una curiosa evolución que despista a propios y extraños.

En su juventud, y a su paso por la Universidad de Oxford donde completó sus estudios de Derecho, tuvo una etapa *trotskista* con sus artículos en la revista *Socialist Alternatives*. Con su idealismo a cuestas, se afilió luego a la Sociedad de Abogados Socialistas y ondeó la bandera de los derechos humanos y civiles durante la *era Thatcher*. Fue voluntario en el Death Penalty Project y defendió *pro bono* a varios condenados a muerte en varios países del Caribe. Ejerció también de asesor de derechos humanos de la Policía de Irlanda del Norte, y ahí fue donde sintió por primera vez el dilema entre la judicatura y la política.

Sus colegas del gremio le llamaban Starmer, the charmer por sus modales encantadores, en contraste con sus ideas más o menos radicales. Su

### C. F. LONDRES

CORRESPONSAL

Clacton-on-Sea es una de esas lánguidas localidades costeras del este de Inglaterra con los muelles oxidados, los cacharros de feria a pie de playa, las gaviotas hambrientas revoloteando entre los turistas ocasionales y una densa población de jubilados esperando pacientemente a que abran los nubarrones y un rayo de sol nos permita recordar que estamos en verano.

En 2016, en plena campaña del Brexit, el entonces líder del UKIP Nigel Farage escogió a conciencia esta ciudad de 50.000 habitantes varada en el tiempo y con el 95% de **NIGEL FARAGE.** El candidato de Reform UK irrumpió en la campaña pisando los talones a los 'tories'

# LA INESPERADA 'GRANADA DE MANO'

la población blanca para presentar a bombo y platillo su cartel antiinmigración de *Breaking Point*, con las colas de refugiados de la guerra de Siria a las puertas de la Unión Europea.

Al cabo de ocho años y cinco primeros ministros, Nigel Farage ha

vuelto a la escena del crimen, esta vez como líder de Reform UK y presto a lograr una victoria que le permita finalmente entrar en Westminster al octavo intento.

El rostro más representativo de la derecha dura en el Reino Unido, eurodiputado durante dos décadas, se lanzó a la piscina en el distrito electoral más fácil, el mismo que en 2015 eligió a su correligionario del UKIP Douglas Carswell (con el que acabó a la gresca).

Las encuestas le dan como favorito frente al candidato conservador Giles Watling y el laborista Jovan Owusu-Nepaul, que ha recibido instrucciones muy precisas de

no dejarse ver por Clacton. A escala nacional, los últimos sondeos dan a Reform UK un 16% de intención de voto, después de haber tocado techo durante la campaña, en medio de expulsiones y deserciones por acusaciones de racismo y extremismo entre los candidatos.

Clacton puede ser al final el rompeolas de Farage, que se estrellará en su intento de convertirse en líder de la oposición y se quedará previsiblemente con entre uno y 18 diputados, castigado por el sistema electoral británico que favorece a los grandes partidos y penaliza la dispersión del voto.

Nigel Farage ha tenido una cam-



# PRIMER PLANO

LA PUGNA POR DOWNING STREET

reputación fue en cualquier caso a más y en 2008 fue nombrado fiscal general, en un movimiento que sorprendió a sus compañeros de generación (y que al cabo de cinco años le valió el distintivo de Sir).

Su amigo y vecino  $\dot{\text{Ed}}$  Miliband le convenció para que diera el salto tardío a la política como diputado, hace apenas una década, cuando ya había cumplido los 51. Curiosamente, su ascenso dentro del Partido Laborista llegó de la mano de Jeremy Corbyn, con quien llegó a ser ministro a la sombra del Brexit. Llegó a defender la «permanencia» con gran convicción y a reclamar incluso un segundo referéndum. Y que no se vuelva a hablar del tema.

La derrota humillante del Partido Laborista ante el Partido Conservador de Boris Johnson en 2019 forzó uno de sus criticados volantazos. Defenestrado Corbyn, se desvinculó de él y se ofreció como candidato con un primer giro hacia el centro político. Consumada la sucesión en 2020, no dudó en hacer una purga de lo que consideraba antisemitismo y la izquierda radical, hasta forzar la expulsión del Partido Laborista del propio Corbyn, que se presenta a estas elecciones como independiente y acusa a su sucesor de haberse puesto «la camisa de fuerza del conformismo».

En apenas cuatro años, y en mitad de la tormentas de los tories, Starmer ha conseguido enderezar la nave laborista, vaticinar el sorpasso en las encuestas tras la caída de Johnson y marcar una diferencia de hasta 20 puntos con Rishi Sunak, que ha permanecido prácticamente invariable durante meses.

Su falta de carisma ha saltado a la vista en los debates y en la campaña, pero su promesa de acabar con «el caos y el declive» de los tories ha sido más que suficiente. Todo apunta a que este viernes comparecerá ante la puerta negra del número 10 de Downing Street junto la renuente Lady Vic, madre de sus dos hijos e invisible durante la campaña. Su esposa seguirá trabajando en el NHS (Servicio Nacional de Salud), algo que Starmer asegura que le ha sido de gran ayuda paratomarle el pulso a la sanidad pública.



RISHI **CANDIDATO SUNAK** | CONSERVADOR

# EL 'PREMIER' **MILLONARIO** Y DEVALUADO

C. F. LONDRES CORRESPONSAL

Rishi Sunak (Southampton, 1980) llegó al poder con la misión de aplacar la tormenta financiera causada por su predecesora Liz Truss al cabo de 45 días en Downing Street. Prometió estabilidad y, justo cuando estaba empezando a conseguirlo (con la inflación reducida al 2%), convocó repentinamente elecciones para el verano al más puro estilo Macron (otro banquero metido a político).

así le ha ido en las encuestas.

El chaparrón que empantanó el anuncio de la cita electoral del 4 de julio, con chorros corriendo por sus hombreras, fue todo un presagio. El premier desafió a su propio estratega, el australiano Isaac Levido, artífice de la victoria electoral de Boris Johnson en 2019. Levido era partidario de retrasar la convocatoria hasta el otoño para que los británicos notaran el alivio de la mejora económica. Pero Sunak no le hizo caso y

chas internas hasta la línea de meta. Al eterno ruido de sables de la derecha dura se ha unido además la amenaza externa de Nigel Farage y Reform UK, que puede hacer aún más fuerte la caída. Sunak ha seguido sin embargo

lanzado balones fuera, asegurando que su plan está funcionando al cabo de año y medio en el poder, prometiendo a estas alturas un recorte de impuestos e insuflando el miedo por todos los flancos (de la seguridad a los bolsillos) a una supermayoría laborista. Descendiente de una familia de origen indio, hizo historia al convertirse en el primer premier de una minoría étnica en octubre del 2022. Poco después -y en compañía de su esposa Akshata Murty (hija del

La campaña del líder conservador

ha estado marcada por la improvi-

sación y por los fiascos, como su so-

nada despedida a la francesa del ani-

versario del Día D y el escándalo de

las apuestas electorales, que se ha

acabado convirtiendo en su propio

Partygate. Sunak ha ejercido al final

como el quinto jinete del caos de los

tories, que han seguido con sus lu-

fundador de Infosys Narayana Murty)se consagró en la famosa lista de The Sunday Times con una fortuna esti-

> mada en 850 millones de euros, más rico que el Rey Carlos III (sin contar los palacios).

> La falta de contacto con el británico medio ha sido uno de sus talones de Aquiles. Sus frecuentes viajes en helicóptero y su piscina de invierno en su mansión de North Yorkshire (construida en plena crisis del coste de la vida) levantaron una barrera con los votantes, que le ha sido muy difícil de superar pese

a sus esfuerzos por convertirse en animal de campaña al estilo Boris Johnson (aunque mejor peinado y con mejores trajes).

Fue Johnson quien propició su ascenso como secretario del Tesoro antes de cumplir los 40, y con su vitola de estudiante Fulbright en Stanford (previo paso por Oxford) y banquero en Goldman Sachs. Sunak fue el miembro del gabinete Johnson que mejor salió parado. Su dimisión a rebufo del Partygate precipitó la caída de su mentor, y le abrió las puertas a la carrera por el liderazgo. Perdió con Liz Truss, pero tuvo vía libre cuando caducó la lechuga y se convirtió en el quinto premier desde 2016.

La lucha contra la inflación y la inmigración ilegal (con el controvertido plan Ruanda) fueron sus dos prioridades. La primera la logró en plena campaña, la segunda sigue abierta con un nuevo récord de 12.600 travesías en la primera mitad del 2024.

Sunak pudo haber fijado las elecciones en octubre o noviembre, como era su primera intención, para recoger la cosecha económica y haber defendido su expediente. Decidió correr el riesgo de un desalojo prematuro de Downing Street, junto a su mujer y sus dos hijas, sin esperar a los dos años. Ahora se hacen apuestas por su posible exilio a California este verano, siguiendo la estela de Harry y Meghan.



paña más bien accidentada, empezando por el batido de plátano que le lanzó en plena cara la joven Victoria Thomas-Bowen.

Días después le lanzaron cemento de una obra y el líder de Reform UK, tan proclive a las distancias cortas, tuvo que alterar su plan de ataque y evitar sus frecuentes apariciones en los pubs británicos (aunque a sus 60 años reconoce que bebe tres veces menos de lo que bebía y que tiene muy en cuenta su

Luego se desmarcó con sus declaraciones culpando a Occidente de «provocar» la invasión de Ucrania (compartidas apenas por el 12%

de los británicos) y se enzarzó en una guerra con Boris Johnson por cuenta de Putin. Llamó «traidor» a su viejo aliado del Brexit y le colgó el estigma del «peor primer ministro de la historia».

Farage fracasó al final en su intento de convertir la cita del 4 de julio en «las elecciones de la inmigración» y se pasó la mayor parte del tiempo a la defensiva.

La puntilla la puso el documental del Canal 4 que captó con una cámara secreta las declaraciones del voluntario de campaña en Clacton, Andrew Parker, llamando a Rishi Sunak «maldito paquistaní» y proponiendo el despliegue del ejército en las playas para «practicar el tiro» con los inmigrantes. Farage se desmarcó alegando que Parker es un actor y que todo fue un monta-

Lo que nadie duda a estas alturas es que el líder populista ha sido «una granada de mano» lanzada sobre una campaña electoral, en palabras del profesor de la Queen Mary University Tim Bale: «Farage tiene unas cualidades similares a las de Donald Trump y es capaz de calar en los votantes de la misma manera. Puede convertirse al final en una figura muy influyente si logra entrar en la Cámara de los Comunes. Algunos conservadores están dispuestos a abrirle las puertas del partido, aunque otros lo consideran un anatema»

El ex conservador Ben Smith, de 79 años, ex alcalde de la vecina Brightlingsea, predice que la victoria de Farage en Clacton será «inevitable» y que la costa del este de Inglaterra, con ese aire de resaca y abandono a escasa hora y media de Londres, tendrá por fin la visibilidad que se merece en la escena nacio-

«Farage es nuestra estrella de rock, como lo era Boris Johnson», vaticina su amigo Colin Spikesley, de 75 años. «Sunak y Starmer son tan aburridos...», añade.

# **OPINIÓN**

CADA catalán tiene una deuda de 11.000 euros, la más alta de España, según explicaba ayer en el periódico Daniel Viaña. Sería del máximo interés saber cuánto de ese dinero corresponde a los gastos reales del Proceso (el máximo nivel de la deuda catalana coincidió con sus años pletóricos, compartiendo gasto con la crisis financiera y el impacto del Covid), tanto los que pudieron ser detectados como los que no. Porque esa dilapidación es parte de lo que abarca la infame amnistía decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El borrado de los crímenes nacionalistas se identifica someramente con la liquidación de las responsabilidades judiciales, pero mucho menos con las económicas. Habría que saber si incluso aquellos que justifican la amnistía por razones políticas o convivenciales mantienen su buen corazón ante la evidencia de que la amnistía va a costarles un dinero. O por decirlo de otra manera: que las



¡QUIA! ARCADI ESPADA

### Y el vencido exige reparaciones a los vencedores

víctimas del robo van a pagar el mismo dinero que pagarán los ladrones.

La corrompida discusión sobre si la amnistía supuso un beneficio personal para los autores del Proceso se vuelve ofensiva cuando se repara en el detalle de la deuda. El coste político de borrar los crímenes lo asumirán el Gobierno y los partidos

que le prestan su apoyo. Pero el coste económico lo asumirán todos los españoles, incluidos aquellos que desde Cataluña o fuera de ella se opusieron al Proceso con las fuerzas de que disponían. Debe de ser el primer caso en la Historia en que el vencido exija reparaciones a los vencedores. Aún más hiriente resulta la participación de los españoles no catalanes en la financiación del robo. Porque su responsabilidad en el Proceso, sin dejar de ser visible por su dejación y su indiferencia, es mucho menor que la de los catalanes, responsables directos de haber entregado el poder al nacionalismo.

Se aprecia bien, más allá del rabuleo, la inutilidad moral y política de distinguir entre el beneficio personal y el del partido a la hora de malversar. Siempre –siempre– hay un beneficio personal en el robo, se destine a la compra de unas botellas de Charme, de Niepoort, o a los pobres sedientos de Oxfam. El concreto beneficio personal del golpista se ve muy bien a la inversa, cuando le salen mal las cosas y solo le esperan el descrédito, la cárcel o el amargo pelotón. Salvo, naturalmente, si es un golpista catalán, que siempre lo tiene todo pagado.



### Itziar Ituño y Josu Erkoreka, pero Madrid

UNA DE LAS mentiras más cómodamente instaladas dice que Madrid es el exponente de lo peor de España, en contraposición con la bondad natural y la sana colaboración que operan en tantas comunidades autónomas. El PP no madrileño contribuye soterradamente a esta idea, pero nada comparable con el nacionalismo periférico. Cataluña y sus medios se esfuerzan, aunque el *copyright* secular corresponde al País Vasco.

Un ejemplo fácil es la medalla de Ayuso a Milei. Lo criticable no es tanto la medalla como el discurso elogioso con el que agasajó al presidente argentino, que es una opción comprensible ante la desesperación y la ruina, pero también un populista (jiliberal!) de manual. La medalla y el discurso no representan a una parte de los madrileños (ni siquiera de los votantes del PP), es evidente. Por suerte la realidad del País Vasco es diametralmente distinta. El Ayunta-

miento de Bilbao y las comparsas de las fiestas de la ciudad, antes y ahora dominadas por la integradora izquierda *abertzale* (hay cosas que no cambian), han designado a Itziar Ituño como pregonera. Hay muchas actrices vascas en activo; incluso bilbaínas (Ituño es de Basauri). Pero ella ha exhibido el compromiso intangible de defender la excarcelación de quienes siguen en prisión por haber pertenecido a una organización terrorista con más de 800 víctimas mortales. No podrá negarse que su reconocimiento público es un acto de despolarización y convivencia meritorio. Ahí estarán el 17 de agosto viudas, hijos y hermanas de los asesinados aplaudiendo.

Madrid es la guerra abierta (grosera y polarizadora, sí, aunque me temo que el problema para muchos es que los otros planten batalla). Madrid, ese foco de endogamia. Por suerte, de nuevo, Euskadi marca la diferencia. Recordarán a Josu Erkoreka, aclamado diputado del PNV. Después ha ejercido como consejero de Seguridad y *vicelehendakari*. La renovación generacional de Pradales -o de Ortuzar, que la impulsa pero no se la aplica-le ha dejado fuera. No pasa nada. En 48 horas ha encontrado acomodo. No regresando a su puesto como letrado del Gobierno vasco, sino como «asesor general» de -esto es una estimación-uno de los mayores nidos de amiguismo en la Administración española, en franca competer cia con el magnífico campus de colocación del Gobierno central: la Diputación de Vizcaya. Parece antiestético, pero nada que ver con Madrid.

Otro día hablamos del *dumping fiscal*, de Madrid Distrito Federal y de todo eso.

### **RICARDO**



DE ENTRADA, la suerte es mía por inaugurar esta columna un 4 de julio, día de la independencia norteamericana, y a pocos meses de unas elecciones presidenciales que, de nuevo, serán trascendentales para la primera democracia del planeta. Desde Europa, la visión sobre EEUU es bipolar. Oscilamos entre exagerar su poder en el mundo y subestimarlo, afirmando incluso con cierto regocijo su decadencia.



SIN ACRITUD JOAQUIM

La suerte de ser Estados Unidos

Se trata de una idea recurrente, sobre todo entre la vieja izquierda y los nuevos populismos, pero que los hechos llevan décadas desmintiendo. Curiosamente, la idea de hacer de nuevo América «great again» es el principal sostén ideológico de Donald Trump, que agita la vieja preocupación por el declive nacional, germen siempre de los peores demonios.

En cualquier caso, se trata de un declive relativo si el punto de referencia es el final de la II Guerra Mundial, cuando Norteamérica tenía el monopolio de las armas nucleares y concentraba la mitad del PIB mundial. Pero esos son unos parámetros irrepetibles. Desde entonces, pese a cometer un sinfín de errores en política exterior,

tiene entre otros méritos el de haber ganado el pulso a la URSS, hasta el punto de provocar su implosión ideológica. Muchos señalan ahora el ascenso de China como prueba de su inevitable decadencia. También se equivocan. EEUU sigue disfrutando de una clara superioridad tecnológica, científica y militar, la fortaleza de concentrar las grandes instituciones financieras y de sostener su economía en una moneda que, pese a no pocos vaticinios de derrumbe, mantiene un valor de reserva. Además, tanto en demografía como en fuerza laboral, seguirá creciendo en las próximas décadas, lo que le proporciona una ventaja competitiva frente a Europa y China.

Como europeísta envidio la suerte de EEUU de ser «una unión indestructible de Estados indestructible», en contraste con el proceso de integración siempre inacabado que vivimos en el Viejo Continente, y que ahora va a frenarse con la llegada de gobiernos extremistas en algunos de los Veintisiete. Hoy, 4 de julio, la suerte para todos sería que Joe Biden, en un acto de patriótica sensatez, anunciase su retirada a fin de dar a su partido la oportunidad de elegir a otro candidato capaz de evitar el regreso de Trump.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Fornieles, María Gonzále: ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Francisco Pascual Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES: DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# El intervencionismo del Gobierno lo pagan las pymes

BAJO LA retórica de una pretendida batalla contra los beneficios extraordinarios del Ibex y de las grandes compañías, el Gobierno despliega unas políticas excesivamente intervencionistas que, en la práctica, están perjudicando a las pequeñas y medianas empresas, que son la base mayoritaria de la economía real en nuestro país. El comprensible malestar de las pymes ha alcanzado un nivel sin precedentes, que ayer hicieron visible en la asamblea anual de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). La asociación capitaneada por Gerardo Cuerva, que representa a la gran mayoría del tejido productivo, hizo público un insólito manifiesto en el que denuncia que el «hostigamiento» del Ejecutivo dificulta cada vez más su actividad.

El pronunciamiento se produce en un momento crítico, tras las reiteradas amenazas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) -de la que Cepyme forma parte-por resistirse a pactar la

reducción de jornada laboral a 37 horas y media. Una medida en principio deseable pero dañina si se impone unilateralmente y si no va acompañada de un incremento de la productividad.

El problema es que la reducción de la jornada laboral no es una excepción. Al anuncio de esta medida se unen otras ya implantadas como la subida acumulada del 60% del salario mínimo interprofesional, el acusado aumento de la burocracia y de las inspecciones y el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, debido en este caso a la negativa del Gobierno, pero también de la oposición, a hacer frente a la necesaria reforma del sistema público de pensiones. La realidad es que, a diferencia de las grandes compañías, que cuentan con márgenes y recursos suficientes, las pymes se ven obligadas a consumir los suyos para hacer frente a las sucesivas medidas que impone el Ejecutivo, con lo que pierden la capacidad de dedicar estos fondos a invertir, a modernizarse y a formar mejor a sus plantillas. Por ello, y más allá de la retórica, el discurso con el que el Gobierno demoniza a las empresas y sobre el que articula sus políticas no solo es trasnochado, sino también lesivo.

La exhibición del choque entre los empresarios y el Gobierno fue ayer sonora. Horas antes de

### Frente a la retórica de una pretendida batalla contra el Ibex, las dañadas son las pequeñas y medianas empresas

la apertura de la asamblea de Cepyme, el ministro José Luis Escrivá declinó su asistencia, con la que se contaba. Con ello el Gobierno demuestra muy poca cintura a la hora de escuchar opiniones críticas, aunque el desaire es coherente con la constante presión que el Ejecutivo ejerce sobre los interlocutores sociales. La obsesión por meter en el órgano de representación a asociaciones afectas a La Moncloa, como Conpyme, no hace sino confirmar el clima de injerencia denunciado en el manifiesto.

### LA MIRADA



JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

### ¿No es «reprochable» que la esposa del presidente se salte la ley?

LOS PORMENORES del contrato verbal y ajeno a todo control que Begoña Gómez selló para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y que ayer reveló este periódico, denotan una manera de actuar inaceptable en cualquier cargo de responsabilidad, pero sumamente grave cuando se trata de la esposa del presidente del Gobierno. El área de Intervención de la UCM –y también la gerente– detectó en 2023 al menos esta adjudicación «irregular» de la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, quien contrató a la empresa Making Science Group S.A. por 24.200 euros orillando de forma «absoluta» los controles obligados. Lo hizo además verbalmente, en contra de la ley y del mínimo sentido común.

El episodio tiene difícil encaje con el relato de Sánchez, que el lunes insistió en que su mujer no ha hecho absolutamente nada «reprochable».

Aunque la mentira no se detiene ahí. La Moncloa intentó contrarrestar nuestra información con un argu-

mentario - dócilmente aceptado por determinados medios-rotundamente falso, asegurando que la vicerrectora de la universidad dio «validez al encargo» porque la empresa cobró. En realidad, la vicerrectora secundó a la interventora, y si dio la orden de pago fue porque Making Science ya había prestado el servicio, y no hacerlo provocaría un perjuicio injusto en la empresa.

Mientras tanto, la mujer del presidente reclama a la Justicia que su declaración de mañana como investigada no sea grabada. De nuevo, un trato privilegiado.

### **VOX POPULI**



MANUEL PÉREZ LÓPEZ

### Ascenso en la Academia Militar

**♦**El ascenso a general del director de la Academia General Militar -y compañero de promoción de Felipe VI-coincidió ayer con la finalización del primer curso de formación castrense de Leonor en la academia zaragozana. La Princesa recibió su diploma de alférez de manos de su padre.



**GABRIEL ESCARRER** 

### Propuestas para un turismo responsable

♠ Exceltur –la patronal del turismo, que preside-ha presentado 80 propuestas por un «turismo responsable» para dar respuesta a las crecientes protestas contra la masificación de este sector en algunas ciudades. Como plantea, la colaboración público-privada es imprescindible para abordar el problema.



**ADHI AGUS OKTAVIANA** 

### Pinturas rupestres de hace 51.200 años

♠ El científico indonesio, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Yakarta, ha liderado el estudio-junto al especialista de la Universidad de Griffith Maxime Aubert-de las pinturas rupestres de Sulawesi, las más antiguas conocidas, cuya antigüedad es aún mayor de lo que se creía: 51.200 años



RUDOLPH GIULIANI

### Sin la inmunidad judicial de Trump

**♦** La inmunidad que el Supremo estadounidense ha concedido a Donald Trump no se extiende a buena parte de su círculo. El ex alcalde de Nueva York ha sido inhabilitado por perjurio, porque como abogado de Trump, mintió para ayudarle en su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020.



ALFREDO SANZOL

### El Centro Dramático Nacional, en declive

➡ El Centro Dramático Nacional (CDN), que dirige, ha experimentado un descenso del 25% de sus estrenos en la última década. El principal centro estatal de interpretación ha pasado de las 40 producciones de la temporada 2014/2015 a tan solo 29, el número más bajo en diez años



MARK CAVENDISH

### Supera el legendario récord de Merckx

♠ El ciclista británico superó ayer el récord de victorias en etapas del Tour de Francia que ostentaba hasta ahora el legendario Eddy Merckx. Tras imponerse en una jornada para velocistas, sumó su 35º triunfo, uno más de los que acumuló el belga. El esloveno Tadej Pogacar sigue líder en la general.

# **ESPAÑA**

# La gerente de la Complutense alertó de que Gómez la marginó

• Criticó que la directora de la cátedra tramitara la adjudicación a Making Science sin pasar por la Escuela de Gobierno • La esposa del presidente se saltó así el propio convenio de la cátedra con la Caixa y Reale

### CARLOS SEGOVIA

ESTEBAN URREIZTIETA MADRID La gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense lanzó una clara alerta interna ya hace un año contra la forma de gestionar el dinero público por parte de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según un documento al que ha tenido acceso EL MUNDO, la gerente de la Escuela de Gobierno, María José Sánchez Rosales, mostró estupor y avisó por escrito de que Gómez la había marginado a ella y a su equipo en la adjudicación al proveedor tecnológico Making Science.

Esquivar a la gerencia de la Escuela de Gobierno tiene un componente de gravedad adicional al ya muy trascendente de saltarse las normas

### El pacto con la Caixa y Reale era que la gerencia gestionaría

### Se suceden los reproches oficiales pese a la versión de Sánchez

de contratación pública y es que se vulneraba además el propio convenio de creación de la cátedra.

Ésta fue constituida en 2020 mediante un convenio de la Universidad Complutense con los patrocinadores que quisieron financiar el proyecto bajo dirección de la esposa del presidente del Gobierno. Se trata de la Fundación la Caixa y de Reale Seguros.

En el punto sexto, la Complutense se comprometió a que «la Escuela de Gobierno gestionará los recursos de la Cátedra provenientes del patrocinio que asumen Reale Seguros y la Fundación la Caixa, así como cualesquiera otros fondos que la Cátedra obtenga por otras fuentes».

Sin embargo, la encargada de gestionar el dinero por el convenio redactó en junio de 2023 –ver reproducción adjunta– una llamada «memoria justificativa» específica sobre la factura que había firmado la esposa de Sánchez a favor de Making Science por 24.200 euros en la que protestó por no saber nada de este dinero.

Por un lado, señaló que «la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva conforma la factura» emitida a favor de la citada empresa «correspondiente a los servicios de desarrollo de la plataforma de impacto social».

Pero, por otro, deja claro que, en contra del procedimiento, tal adjudicación de este pedido era una novedad absoluta para ella: «Este Centro desconoce el procedimiento seguido para la contratación de estos servicios, ya que no ha sido tramitado a através de la Sección de Asuntos Económicos ni de la Gerencia de la Escuela de Gobierno». Es decir, los dos departamentos posibles del centro gestor de los recursos de la cátedra, que suponen dinero público con aportación de los patrocinadores.

La gerente asegura en el escrito que no consta más documentación que la que Gómez «adjunta al expediente». Lo que trasladó la esposa del presidente fue una llamada «memoria justificativa del gasto» en la que describió que «Making Science es proveedor habitual de Google, partner tecnológico de la Plataforma TransformaTSC ideada e impulsada por la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva». Pero no consta de qué modo se eligió a Making Science ni a Google para este proyecto y queda claro que no se pidieron otras ofertas en contra de las reglas habituales en las adjudicaciones públicas.

En Moncloa atribuyen este encargo a que Making Science era «el único proveedor posible para continuar con los trabajos precisos vinculados a la plataforma que se estaba UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

MEMORIA JUSTIFICATIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

La Directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva conforma la factura nº FR10202302001902, de fecha 14 de abril de 2023, emitida por la empresa MAKING SCIENCE GROUP, S.A. correspondiente a los servicios de desarrollo de la plataforma de impacto social.

Este Centro desconoce el procedimiento seguido para la contratación de estos servicios, ya que no ha sido tramitado a través de la Sección de Asuntos Económicos ni de la Gerencia de la Escuela de Gobierno, sin constar más documentación que la adjunta al expediente.

LA GERENTE

SANCHEZ ROSALES MARIA JOSE - DNI JO

desarrollando y por la urgencia de los mismos no dio tiempo a formalizar el contrato». La gerente no entra en eso, pero sí la interventora, María Elvira Gutiérrez-Vierna, que descarta expresamente que existiera la emergencia que pudiera justificar una adjudicación «verbal» como publicó EL MUNDO ayer.

La vicerrectora de Economía, María Begoña García, zanjó el desaguisado asumiendo que la adjudicación había sido irregular, pero que había que pagar igualmente la factura a Making Science porque había prestado un servicio real del que no podía beneficiarse gratis la Universidad. No en vano, la Universidad subraya que la doctrina del enriquecimiento injusto es obra de la doctrina del Tribunal Supremo, «que ha declarado que su prohibición es un principio general del Derecho».

Al mismo tiempo reprende a la res-

ponsable de la cátedra por haberse «concertado irregularmente» con la empresa adjudicataria o haberse saltado «los procedimientos establecidos tanto en la preparación del contrato como para la adjudicación del mismo». Por lo que no duda en considerar «nula» la adjudicación realizada por Begoña Gómez pese a que finalmente se acordara el pago a la empresa.

Se suceden así los reproches recopilados por este diario en la Universidad. Sin embargo, y pese a que estos documentos de la gerencia y la intervención son conocidos desde hace tiempo por Gómez y Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado lunes en la Cadena Ser que «no hay absolutamente nada reprochable» en la actuación de su esposa. Todo el proceso como el polémico encargo a Making Science llevó meses. La factura es de abril de 2023, pero la alerta de la gerencia está fechada el 12 de junio y depués, en diciembre del pa-

sado año llegó el varapalo de la interventora descalificando el procedimiento usado por «inobservancia total» de las reglas por parte de Gómez y con la decisión de pago final de la vicerrectora.

Por su parte, Making Science asegura a este diario que «desconoce por completo cuáles son los procesos de aprobación y adjudicación de la Universidad Complutense» y que se limitó a cumplir un encargo como



Preservar la apariencia Cuando **José I** solicitó a su hermano tropas y dinero para mantener la independencia de España, **Napoleón**, que siempre dudó de las cualidades del mayor de los Bonaparte, exclamó airado agitando la carta: «¡Se ha vuelto completamente Rey!». Eso parece que le ha pasado a la esposa del presidente **Sánchez**: **Begoña Gómez** se ha vuelto completamente primera dama. Si bien quiere los privilegios de la honorífica y simbólica distinción que pretende inaugurar, pero eludiendo sus engorrosas obliga-

ciones, éticas y estéticas –su proceder pone de manifiesto la estrecha relación: no hay ética sin estética y a la inversa–.

Los tupidos manejos de nuestra **Eleonor** sin **Roosevelt** son sumamente groseros. Eleonor se dedicó a causas humanitarias; Gómez, a sus trapicheos. No hay estética en el trampeo. Nuestra **Michelle** sin Harvard carece de glamour aunque se rija elevada por la pose. Supedita el ser al parecer y creyó que pareciendo –simulando– lo turbio no aparecería. Son los tejemanejes propios de su mundo, donde la relación y determinación hacen la norma.

Abigail Adams era la ponderación y mesura personificadas; el dique a la vanidad de John Adams; la compañera que dotaba de sentido estratégico al discurso de su esposo. Nuestra Hillary sin Clinton no se contuvo en lo esencial al principio, así que vulneró todos los códigos de lo accesorio. Lo esencial es que no es licenciada universitaria. El resto es complejo aspiracional. Adalid de cada 8-M, Gómez exigió parecer

# **ESPAÑA**

proveedor de Google y a pasar la factura correspondiente.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reclamó este miércoles que el rector de la Universidad, Joaquín Goyache, diga «toda la verdad» en su declaración como testigo del próximo viernes en el juzgado de instrucción del caso.

También desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tutela la Universidad, se exigen explicaciones. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, instó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar ex-

### PIDE DECLARAR SIN CÁMARAS

### SOLICITUD. Begoña

Gómez no quiere que se grabe su declaración ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Solicita que su testimonio sólo se grabe en audio.

### **DECLARACIÓN.** EI

instructor informó de que mantiene la citación de Gómez mañana, 5 de julio, en calidad de investigada. Y también desveló que estudia otra cadena de hechos que, según expuso en su auto, «pudieran ser merecedores de ser investigados».

### LA CAUSA. La

investigación sobre algunos contratos fue asumida por la Fiscalía Europea, lo que llevó a la defensa a sostener que eso vaciaba la investigación del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Pero el juez resalta que no todos los contratos a Barrabés fueron financiados por la UE y que esos siguen siendo de su competencia.

plicaciones sobre las informaciones publicadas por EL MUNDO.

«Creo que tienen que llegar esas explicaciones cuanto antes para que los españoles puedan saber con luz y con taquígrafos a qué se dedicaba Begoña Gómez y si todas estas irregularidades eran conocidas por el propio presidente», afirmó.

lo que no es -«directora de cátedra»- por ser la esposa de. En ella no es contradicción porque cree que todo es lo que parece.

Los periodistas la tomaron con Nancy Reagan por su afición al lujo: Nancy se compró una colección de vestidos de diseño exclusivo con créditos muy blandos. Gómez adquiere patrocinios. El ácido periodista Gore Vidal aprovechó la ocasión para criticar al presidente: «Sé positivamente que el señor Reagan no tiene clara la diferencia entre los Medici y los Gucci. Sólo sabe que

# La jueza busca en Hacienda: pide los datos del hermano de Sánchez

Quiere saber si pudo incrementar su patrimonio en valores superiores a 250.000 euros

### GEMA PEÑALOSA MADRID

La magistrada que investiga al hermano del presidente Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por malversación, un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tráfico de influencias y prevaricación se ha dirigido a la Agencia Tributaria para avanzar en su instrucción. La magistrada Beatriz Biedma ha solicitado cuantiosa documentación a Hacienda para intentar aproximarse a la realidad laboral de David Sánchez en su etapa en la Diputación de Badajoz.

Entre el material que solicita la instructora se incluyen las declaraciones de la renta del hermano del presidente del Gobierno de los últimos cinco años. Además, la jueza también quiere saber si David Sánchez pudo incrementar su patrimonio «que no sea consecuencia directa de sus ingresos» para lo que pide, recoge el auto, «todos los datos y documentación de los que dispone la Agencia Tributaria».

Con esta última petición, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz busca conocer si, en caso de haber incremento patrimonial, éste «sería superior a los 250.000 euros». La instructora pregunta asimismo a Hacienda por la residencia fiscal del hermano del presidente del Gobierno. El objetivo: saber si la tiene «en España o Portugal, el periodo impositivo en el que se ha realizado el cambio de residencia, en el caso de que haya tenido lugar y si su residencia fiscal en Portugal sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz».

Además de a David Sánchez, la jueza también investiga al presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y a otro funcionario del organismo público por los mismos delitos detallados en el escrito de denuncia. De hecho, ya solicitó documentación a la Diputación relativa al contrato de David Sánchez. La denuncia contra el hermano de Pedro Sánchez fue presentada por el sindicato Manos Limpias el 28 de mayo y abunda en



David Sánchez Pérez-Castejón en una imagen de archivo. GTRES

los pormenores y en las condiciones del trabajo que desempeña como «coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar de la Diputación Provincial de Badajoz». Trece días después de recibirla, la magistrada decidió abrir una investigación.

Manos Limpias señala, de igual modo, al presidente de la Diputación Provincial de Badajoz-elegido secretario general del PSOE de Extremadura el pasado mes de marzo-, y al jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la administración provincial,

Alejandro José Cardenal. En el grueso de la denuncia, el sindicato llamala atención sobre el hecho de que «en estos siete años en que David Azagra –nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón–, ocupa el puesto de director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la haya dirigido en otras ocasiones, dado el amplio calendario de eventos que publicitan».

«Pero si es grave comprobar que no dirige la orquesta sinfónica de Badajoz más aún lo es conocer que no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones», concreta. Manos Limpias insiste en su denuncia en que ha habido otros directores al frente de la orquesta «cuando es un puesto en exclusiva para la persona designada para esa plaza». Y añade: «Recordemos que además de dirigir la orquesta del conservatorio tenía otras muchas responsabilidades y funciones esen-

### Solicita sus declaraciones de la renta de los últimos cinco años

### Pregunta a Hacienda por su residencia fiscal: España o Portugal

ciales, tal como ya hemos mostrado con anterioridad en la convocatoria. Trabajos de despacho como coordinar las actividades de los conservatorios de la Diputación; coordinación de los ciclos en los que participan los grupos instrumentales; coordinación de los grupos de profesores y equipos directivos para organizar ensayos, elegir repertorio, etc». Manos Limpias se hizo eco de algunas publicaciones para hacer referencia a la investigación de la UCO de la Guardia Civil y vincularla con el caso Koldo, según la que presuntamente se desvió dinero a Elvas (Portugal), donde vive el hermano de Pedro Sánchez.

Nancy lleva uno de los dos». Sánchez tampoco distingue entre autoría, coautoría y plagio. De nuevo, lo demás es accesorio.

Gómez sorteó los controles de la Com
nueva consulta. Obtuvo la r ción de los funcionarios: 15. que un mes después privati sus títulos e impidió a la UC

plutense y externalizó la gestión de sus másteres para agilizar los pagos a sus profesores y cobrar sus 6.817 euros. Antes había pedido al codirector de su cátedra que preguntara cuál era el máximo que podía embolsarse por actividades complementarias. No quedó conforme con la respuesta, intrusismo obliga, y firmó una

nueva consulta. Obtuvo la misma contestación de los funcionarios: 15.000 euros. Así que un mes después privatizó la gestión de sus títulos e impidió a la UCM fiscalizar las cuentas. Un año después, esa empresa quebró y Gómez reclamó sus ingresos en un juzgado. ¡Ay!, la mujer del césar...

... Mañana comparece ante el juez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No es una contradicción que quien vive de la apariencia no quiera que 'aparezca' su ima-

gen. La imagen es el espejo del alma. Sostiene su abogado que por la «relevancia pública» de Gómez debería tomársele sólo testimonio en audio. Esto sí muestra una contradicción: si 'es', como se cree, primera dama, no debió 'chanchullear'; y si 'chanchulleó' únicamente porque 'ella lo vale', su relevancia es accidental –como también quiso justificar en su momento el fiscal para defenderla—. Como el argumento de la defensa se cae, ella atruena: «¡Primera dama, no!; ¡Infanta!».

# **ESPAÑA**

# La Fiscalía recurre la amnistía a Buch y el escolta de Puigdemont

Anuncia la interposición de un recurso en el Tribunal Supremo contra el fallo del TSJC

### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

Primer recurso del fiscal contra la aplicación de la amnistía. La Fiscalía Superior de Cataluña presentó ayer el anuncio de un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia catalán de amnistiar al ex consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el escolta del ex presidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà.

El pasado 25 de junio, la Sala de Apelaciones del TSJC decidió aplicar la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y borrar la responsabilidad penal de Buch y Escolà. Ambos fueron los primeros condenados beneficiados en sentencia por la Ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En septiembre del 2023, la Audiencia Provincial de Barcelona había condenado a Buch por un delito de malversación y otro de prevaricación; los mismos delitos por los que impuso 4 años de prisión y 19 años inhabilitación a Lluís Escolà, el mando de los Mossos d'Esquadra que ayudó a Puigdemont en su

### El fiscal superior de Cataluña informó a García Ortiz del recurso

### No hubo ninguna objeción y se interpuso al final del plazo

huida de España y al que Buch acabaría nombrando asesor de la Consejería de Interior en 2018, cobrando 52.712 euros de fondos públicos.

Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO explican que la Fiscalía Superior de Cataluña presentó ayer —día que finalizaba el plazo- el anuncio del recurso de casación por infracción de Ley, que tendrá que ser posteriormente interpuesto por la Fiscalía del Tribunal Supremo, dado que el Ministerio Público entiende que la malversación por la que fueron condenados ambos no queda cubierta por la Ley de Amnistía.

El fiscal defiende que ha resultado acreditada la indebida aplicación de fondos públicos, por valor de 52.712 euros, a través de las resoluciones que fueron dictadas por Buch para dotar de seguridad y protección al ex presidente Puigdemont, quien ya estaba en situación de busca y captura viviendo en el extranjero por aquel entonces. Esas actividades fueron prestadas por el sar-



El fiscal general del Estado, 'Alvaro Garc'ia Ortiz. ALEJANDRO MART'INEZ / EUROPA PRESS

gento de los Mossos, Lluís Escolà, durante el período comprendido entre el 30 de julio de 2018 y el 13 de marzo de 2019. La cobertura del cargo, que desempeñó durante 224 días, era «asesor en materia de sistemas de seguridad».

La tesis jurídica del fiscal es que Escolà incorporó esa suma de dinero a su patrimonio y que se lucró de dicho importe. Además, la Fiscalía considera que el escolta de Puigdemont recibió una suma muy superior a la que le correspondía por su condición funcionarial en aquellas fechas. Fuentes fiscales consultadas explican que se produjo un ánimo de beneficio patrimonial eminentemente personal.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, remitió la semana pasada un oficio a la Fiscalía General del Estado, que dirige Álvaro García Ortiz, informándole de la intención de recurrir la sentencia dictada por el TSJC. Desde la Fiscalía

MONT

### LA REFORMA PARA QUE VOTE PUIGDEMONT, AL 'TC CATALÁN'

El PP elevará al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña la reforma del Reglamento del Parlament impulsada por PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns y CUP que, entre otros cambios, ampliará los supuestos de delegación de voto e incorporará, por primera vez, el sistema telemático, lo que facilitaría la participación del ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex conseller Lluís Puig,

diputados de JxCat. El PP presentará una solicitud de dictamen ante el 'TC catalán' después del pleno que prevé celebrarse el 11 de julio y en el que, previsiblemente, la propuesta se tramitará por lectura única. Los partidos impulsores quieren aprobar la modificación ya admitida a trámite por la Mesa en una sesión el 25 de julio.

General, Bañeres no recibió objeción alguna porlo que el anuncio del recurso se interpuesto ayer ante la Sala de Apelaciones.

En la sentencia donde el TSJC eliminó los delitos cometidos por Buch y Escolà en el marco del procés, los magistrados de la Sala de Apelaciones sostuvieron respecto del delito de malversación, que la amnistía incluye el perdón para las condenas en que este delito sirvió para «financiar, sufragar o facilitar» cualquier acto para reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, siempre que no haya existido un propósito de enriquecimiento personal, entendido como «beneficio personal de carácter patrimonial» cometido «al margen» de los «fines» del procés.

El fallo del TSJC es previo a que el Tribunal Supremo marcara esta semana el camino al resto de tribunales sobre cómo debe intepretarse el delito de malversación de caudales públicos según las excepciones contenidas en la Ley de Amnistía. El desvío de fondos no puede suponer el beneficio patrimonial citado anteriormente ni tampoco contravenir los intereses financieros de la Unión Europea.

### Petición al TSJ para cerrar la causa por la filtración del novio de Ayuso

### Á. M MADRID

La Fiscalía solicitó ayer al instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que archive la causa abierta contra dos fiscales por un delito de revelación de secretos tras difundir el Ministerio Público datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No obstante, el fiscal pide al magistrado Francisco José Goyena Salgado que, en caso de no sobreseer el procedimiento, cite a declarar a la pareja de la presidenta madrileña y a su letrado, el fiscalista Carlos Neira.

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, señala en su escrito que los datos recogidos en la nota de prensa que la Fiscalía remitió a los periodistas el pasado 14 de marzo –por orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz-carecen de relevancia penal. Según sostiene el fiscal, cuando se dieron a conocer los detalles del pacto de conformidad que el empresario González Amador estaba negociando con la Fiscalía Provincial de Madrid, se ejerció «legítimamente el derecho a informar verazmente a la ciudadanía de un hecho noticiable previamente aparecido en los medios».

Además, el fiscal considera que no puede haberse cometido un delito de revelación de secretos puesto que la información contenida en esa nota de prensa había aparecido previamente publicada en distintos medios de comunicación. «Los hechos resultan atípicos, pues ninguna duda existe de que al momento de publicarse y/o difundirse esa comunicación las informaciones que en la misma se contenían ya no podían ser consideradas secretas o reservadas al haber sido publicadas previamente por diferentes medios de comunicación», recoge el escrito.

Por otro lado, la Fiscalía niega haber sido la responsable de la filtración del correo donde el empresario González Amador reconocía haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública.

En este procedimiento se encuentran imputados en la actualidad la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. El instructor del TSJM tiene que decidir ahora si remite la causa al Tribunal Supremo ante los indicios hallados contra el fiscal general del Estado, tal y como han pedido las acusaciones. García Ortiz se encuentra aforado ante la Sala de lo Penal que preside el juez Manuel Marchena.

Para ser conductor de primera,



# Combustibles 100% renovables



Producidos 100% con residuos orgánicos



Una nueva alternativa con la calidad de siempre



Válidos para todos los vehículos

Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600



# ESPAÑA

# El TC anula la condena a prisión a cuatro ex consejeros por los ERE

Ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte nuevos fallos, que solo podrían ser más leves

MANUEL MARRACO MADRID

El goteo de sentencias con las que el Tribunal Constitucional va descosiendo las condenas de los ERE supuso este miércoles la anulación de cuatro penas de prisión por malversación a sendos ex consejeros de la Junta de Andalucía.

La mayoría progresista del TC-siete magistrados-concedió ayer el amparo a Antonio Fernández García, ex responsable de Empleo, una consejería clave en el reparto de más de 600 millones de fondos públicos a lo largo de una década. El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía recibió la pena más alta por parte de la Audiencia de Sevilla y el Supremo: siete años y 11 meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación y malversación.

También resultó beneficiada Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda y mano derecha del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán. Los otros son el ex consejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román y el del ex consejero de In-

### Estiman el amparo solicitado por la 'número dos' de Griñán

### Un voto particular denuncia que se crea «un espacio de impunidad»

novación Francisco Vallejo.

En los cuatro casos resueltos, el TC ordena devolver el caso a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte nuevas sentencias. Estas resoluciones deberán ajustarse a la línea maestra marcado por el Constitucional en sus primeras decisiones sobre los ERE, lo que lo que supone que las eventuales nuevas condenas conllevarían una pena inferior.

La clave de las anulaciones es que no son condenables las actuaciones relacionadas con la tramitación de leyes de presupuestos, porque quedan fuera de la posibilidad de control judicial. Tampoco puede ser delictiva una actuación que suponga aplicar el procedimiento previsto en esas leyes. Salvo que se declare su inconstitucionalidad, deben presumirse válidas.

El TC también argumenta en sus resoluciones de ayer que se han producido vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, porque no puede «trasladarse automáticamente la responsabilidad de quie-



El ex consejero socialista de Innovación, Francisco Vallejo sale, ayer, de la prisión de Sevilla I. FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

# ANTONIO | EX CONSEJERO | FERNÁNDEZ | DE EMPLEO

# 'Nacido' para el ERE tras crear el 'fondo de reptiles'

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

La instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, consideró siempre a Antonio Fernández uno de los muñidores del procedimiento que permitió el saqueo (entre 2000 y 2009) de los fondos que la Junta detraía cada año del presupuesto general para auxiliar a empresas y trabajadores en crisis. Con su firma y la del ex consejero de José Antonio Viera se creó en julio de 2001 el «convenio marco» que permitía eludir toda la fiscalización previa de las ayudas. De alguna manera, ambos fueron los padres de ese fondo al que Guerrero se refirió ante la Policía como un «fondo de reptiles», una denominación que inmediatamente hizo fortuna en las crónicas periodísticas de aquellos primeros años de investigación. El 17 de julio de 2001, Antonio Fernández era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y como tal estampó su firma en el documento que también rubricó el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera. Fernández fue nombrado consejero de Empleo en 2004, por lo que estuvo vinculado a

las políticas de Empleo durante toda la década investigada.

Su vínculo con el *caso ERE* tuvo también una derivada personal. De hecho, su nombre llegó a figurar como beneficiario en el expediente de la ayuda concedida por la Junta a la empresa González Byass, de la que Fernández había sido traba-

jador antes de entrar en política. Un error de transcripción en la póliza hizo que su fecha de nacimiento apareciera como fecha de ingreso en la compañía jerezana, lo que dio lugar a un chascarrillo durante la instrucción entre los abogados de la acusación. De ahí el apelativo de

«consejero nacido para el ERE» que se usó frecuentemente en las crónicas. Pero, finalmente, su nombre se eliminó del listado definitivo incluido en el expediente y, por tanto, no llegó a cobrar ninguna cantidad.

Antonio Fernández fue condenado a 7 años y 11 meses de cárcel y 19 años y 6 meses de inhabilitación absolu-

ta por prevaricación y malversación. Ahora la Audiencia de Sevilla tendrá que revisar a la baja su pena. Actualmente está en prisión y cuenta ya con otra condena en una de las piezas desgajadas de la macrocausa de los ERE, la referida a las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

nes gestionaron las ayudas en la Consejería de Empleo a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes».

Aplicando esto último a la *núme-ro dos* de Griñán, el TC afirma que se le impuso una condena «sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por la recurrente». Así

pues, para volver a dictar una condena la Audiencia deberá acometer esa tarea.

Como consecuencia de las decisiones del Constitucional, el tribunal sevillano ordenó ayer la puesta en libertad por esta causa de Francisco Vallejo y de Carmen Martínez Aguayo. A media tarde, Vallejo salía de la cárcel. La ex consejera de Hacienda, por su partem, estaba en tercer grado y se le levantaron las limitaciones de movimientos impuestas. El martes ya quedó libre el ex director general de la Agencia Idea -la pagadora de los ERE-Miguel Ángel Serrano.

Las sentencias, todas ponencia de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, contaron de nuevo con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

El Tribunal solo comunicó el sentido de la decisión de la mayoría y un sus razonamientos básicos, no las sentencias completas, que se conocerán en los próximos

días. Tampoco se incluyó en la nota de prensa oficial el argumentario de los votos particulares. Tras la sesión del lunes, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, informó de que en adelante no se incluiría en las notas un extracto de los votos particulares. El motivo alegado fue que los votos particulares recientes habían resultado ofensivos para el resto de magistrados. En particular, el primero sobre la sentencia de los ERE que anuló la condena a la ex ministra socialista Magdalena Álvarez.

Finalmente, al margen de la nota oficial el gabinete de comunicación compartió un resumen de dos de los cuatro votos particulares.

En uno de ellos, el del magistrado Enrique Arnaldo sostiene que la
sentencia de la mayoría crea «un espacio de impunidad en el que determinados gobernantes gozan de un
escudo protector que repele cualquier control o fiscalización, lo que
resulta inconciliable con la naturaleza del Estado constitucional y democrático de Derecho». A eso añade que la actuación de los hasta ahora condenados por los ERE fue contraria «a los principios del Derecho
de la Unión Europea sobre el control del gasto público».



RAÚL CARO / EFE

# **ESPAÑA**

# El PSOE-A se envalentona tras los fallos del TC

Cuestiona la legitimidad del gobierno de Moreno y lo acusa de armar «una cacería»

### TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

La decisión del Tribunal Constitucional de rebajar de forma drástica las condenas a ex altos cargos socialistas por el caso de los ERE ha tenido un efecto explosivo en el debate político andaluz, considerado en ocasiones casi un oasis en mitad del tormentoso clima político nacional.

Mientras el PP se afana a diario en recordar que los hechos probados en el proceso no han cambiado y, por tanto, se trata del mayor caso de corrupción registrado en España, el PSOE parece dispuesto a limpiar a golpe de querella la imagen del partido en Andalucía. Varios dirigentes a nivel autonómico han anunciado ya que denunciarán a quienes sigan hablando de los ERE como un saqueo masivo del dinero público a manos de los gobiernos socialistas de la Junta. Pero este miércoles, la portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, fue un paso más allá y se referió a Juanma Moreno como «el jefe de la banda» que convirtió la instrucción de los ERE en una «cacería política». Férriz llegó incluso a cuestionar la legitimidad del Ejecutivo del PP porque, a su juicio, sin el *caso ERE*, los *populares* no habrían sido capaces de lograr la Presidencia de la Junta. Y, aunque tuvo que matizar inmediatamente sus palabras ante los periodistas, el mensaje trasladado admitía pocas interpretaciones. Para el PSOE andaluz, sin el «montaje de los ERE», el vuelco electoral nunca se habría producido.

En su matización, Férriz afirmó que los socialistas «nunca pondrían en duda el voto de los andaluces ni de los españoles», pero insistió en que «lo ilegítimo es el montaje y la cacería política que ayudó a que Juanma Moreno fuera presidente», según unas aclaraciones recogidas por la agencia *Efe.* «Como también lo es que cuestionéis la justicia cuando no la manipuláis. Vuestra indecencia sí pasará a la historia», añadió Férriz en respuesta a los dirigentes del PP que rechazaron sus valoraciones.

El secretario general del PP de An-



La portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, ayer en rueda de prensa. EUROPA PRESS

dalucía, Antonio Repullo, había afeado previamente las reflexiones de la portavoz socialista considerando que «pasarán a los anales de la decadencia de un partido que ha perdido el rumbo». «El PSOE dice que las urnas en Andalucía no son legítimas. Por eso tejieron una red clientelar, porque no creen en los andaluces. Si vuelven a gobernar, volverán a hacerlo», apuntó.

Las querellas anunciadas días

atrás por los dirigentes del PSOE andaluz no han surtido de momento el efecto deseado. Todo lo contrrio. El PP lamenta que los responsables socialistas saquen pecho por unos hechos que «arrastraron el nombre de Andalucía» y del PSOE. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, mostró su «alarma» por el hecho de que el PSOE «aplauda» y se muestre orgulloso del pasdo de los ERE, lo que, a su juicio, significa

que volverían a actuar de la misma manera si tuvieran ocasión de hacerlo. Para el consejero andaluz, el PSOE intenta «borrar el escándalo», pero recuerda que la macrocausa no está ni mucho menos resuelta, ya que hay aún 134 piezas abiertas, «donde queda mucho por abordar de la responsabilidad penal» de los implicados, afirmó en declaraciones realizadas a Canal Sur.

Sanz también lamentó que cuando el PSOE habla de «cacería» incluya en sus acusaciones tanto a la Audiencia de Sevilla como al Tribunal Supremo, que dictaron las sentencias que han llevado a prisión a un numeroso grupo de ex altos cargos.

El consejero de Presidencia recordó, además, que el Tribunal Constitucional «no ha

absuelto» de forma generalizada a los dirigentes socialistas condenados sino que, en muchos casos, ha devuelto la causa a la Audiencia Provincial y en su caso al Tribunal Supremo, por lo que aún habrá que esperar su resoluciones. Por último, insistió en que en los 1.802 folios que componen la sentencia de los ERE se «reconoce» como «el mayor caso de corrupción» y eso «no lo ha cambiado el TC».



**VACACI®NES** 

# ESPAÑA

# El PP forzará que el Tribunal de Cuentas fiscalice al CIS desde 2018

Ya tiene la mayoría de apoyos para propiciar un informe retroactivo de todos sus gastos

### JUANMA LAMET MADRID

Después de las elecciones europeas, el PP retoma e intensifica su batalla parlamentaria contra José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Para empezar, los populares van a aprobar el 17 de julio la creación de una comisión de investigación sobre este organismo en el Senado, para «analizar la manipulación y posible malversación» de su máximo dirigente. Es decir, el mismo día que Pedro Sánchez estará presentando su plan de regeneración democrática en la Cámara Baja, la Alta le responderá con una nueva comisión para recuperar «la independencia y el prestigio» del CIS.

Pero es que además, según ha sabido EL MUNDO, justo a la vuelta de las vacaciones, el 10 de septiembre, el PP forzará que el Tribunal de Cuentas fiscalice las cuentas del organismo demoscópico, cosa que no hace desde 2016. Los *populares* ya tienen el calendario fijado y los apoyos para lograrlo. ¿Cómo? A través de la Comisión Mixta para las Relaciones con

### Génova: «Tezanos reconvirtió el CIS en un apéndice del PSOE»

### El gasto en «material y suministros» pasó de 3 a 9 millones

el Tribunal de Cuentas. En esta comisión, el «bloque» de Pedro Sánchez no tiene mayoría, al incluir a miembros tanto del Congreso como del Senado. De los 39 integrantes de esta comisión, 18 son del PP y dos, de Vox, sumando justo la mayoría absoluta, frente a los 19 que aglutinan el PSOE y todos sus socios (Sumar, PNV, ERC, Junts y Geroa Bai). Los populares ya cuentan con el apoyo de la formación de Santiago Abascal en este sentido, de manera que el examen del Tribunal de Cuentas se hará realidad de manera forzosa.

Un documento interno de Génova a cuyo contenido ha accedido este diario explica los porqués de la ofensiva parlamentaria del PP contra el presidente del principal instituto sociológico: «Desde su nombramiento, Tezanos reconvirtió el CIS en un apéndice del PSOE» y «se dedicó en cuerpo y alma a fabricar un clima de opinión según el cual la victoria electoral del PSOE y la hegemonía de votos de la izquierda fueran verdades incontestables».

Y para ello «ha contado con medios económicos nunca vistos», incide el documento estratégico del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Lo que el PP llevará a la Comisión Mixta es una «propuesta de fiscalización del Tribunal de Cuentas» de los últimos seis ejercicios, «del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2023». Los diputados y senadores populares se quejan de que la dotación del CIS era de 8,05 millones de euros en 2019, cifra que aumentó un 57% hasta los 12,65 millones de 2023, cantidad que se aumentó con un suplemento de crédito de 3,28 millones,

por la acumulación de procesos electorales. De todas las partidas del organismo, la que «marca la diferencia» para los *populares* es la relativa a «Material, suministros y otros», «que ha pasado de 3,2 millones en 2018 a 8,76 en 2023, según la información de la Memoria anual».

El PP muestra una «honda preocupación por el deterioro sufrido por el antaño prestigioso instituto demoscópico», y denuncia que «existe total opacidad y ausencia de justificación en los contratos de personal laboral y eventual, hecho inédito en la historia de la institución, que siempre se ha servido del ttrabajo de funcionarios, y jamás ningún otro presidente ha contratado personal de confianza política para tal cargo».

Las fuentes oficiales del CIS consultadas por este diario se muestran tranquilas y no ven «ningún problema» en que el Tribunal de Cuentas examine a fondo las tripas económicas del organismo. Además recuerdan que, al contrario de lo que apunta el PP en su escrito, las cuentas del CIS sí se fiscalizan, pero por parte de la Abogacía del Estado. Hay que recordar que el CIS depende orgánicamente del Ministerio de Presidencia.

El PP tiene también un informe en el que calibra cuánto se han desviado las previsiones del CIS en cada uno de los nueve procesos electorales que se han celebrado en España desde mayo de 2021. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los *populares* ha sido la de las elecciones europeas del 9 de junio, en la que el descuadre favorable al PSOE fue de 9 puntos porcentuales.

«En las elecciones europeas, el CIS de Tezanos perjudicó nuevamente al PP en -5,15 puntos y entre -2 y -4 escaños (en general, perjudicó al PP un -15,1%) mientras que benefició al PSOE un +12,7%, estimándole +3,82 puntos más y entre +1 y +4 escaños más. Además, en esta ocasión trató de influir en el votante de centroderecha para dividir el voto entre PP y Cs, partido que no ha llegado al 0,7% pero al que estimó que podría obtener entre 1 y 2 escaños», lamenta el documento. «Una vez más, la relación PP-PSOE tuvo una desviación de 8,97 a favor del PSOE y en perjuicio del PP», remata.

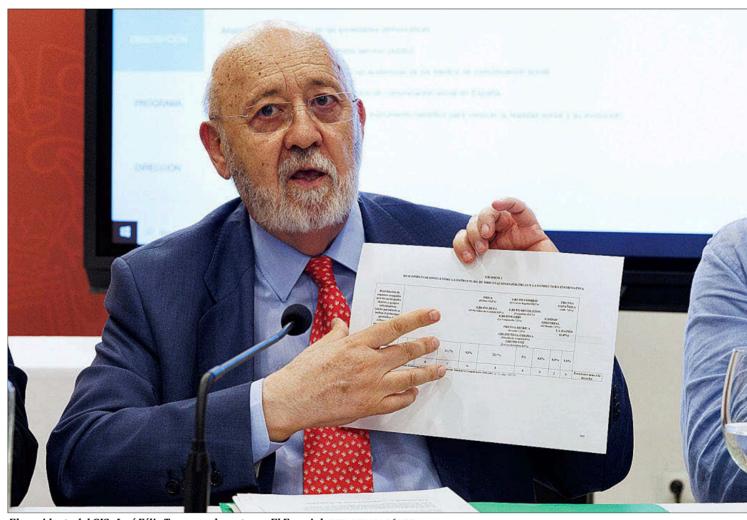

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, el martes en El Escorial. EFE/ SERGIO PÉREZ

### TEZANOS CUESTIONA EL PAPEL DEL SENADO EN SU REVISTA Y VALORA SU SUPRESIÓN

El número de julio de la revista "Temas", que dirige José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dedica su número a la representación del Senado. Bajo el titular 'El Senado, ¿para qué?', la revista de Tezanos analiza si es conveniente

mantener, reformar o suprimir la sede parlamentaria. El artículo comienza recordando que en 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero solicitó al Consejo de Estado un informe sobre posibles reformas de la Constitución, entre ellas la del Senado, debido a la «escasa funcionalidad» de esta institución y su «desfase» con la realidad.

La revista recalca que «son numerosísimos los estudios que coinciden en la necesidad de proceder a la reforma del Senado. Pero también en foros políticos y en sedes institucionales se ha venido abogando insistentemente por la reforma». A lo que añade que la institución ha merecido una valoración crítica desde su primer momento de

funcionamiento.

De este modo, la revista de Tezanos se pregunta si tiene sentido mantener el actual Senado, a lo que responde que «la respuesta obvia es negativa». No obstante, indica que suprimir esta institución requeriría modificar la Constitución, algo «altamente improbable» en el contexto político actual, en referencia al enfrentamiento entre

PSOE y PP, teniendo en cuenta que este último partido tiene ahora mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La revista aboga también por dilucidar si la representación de las comunidades autónomas debe ser simétrica o asimétrica; si la elección de los senadores debe ser directa o indirecta y si deben ser designados por los parlamentos o por los Gobiernos autonómicos.

# **ESPAÑA**

# Sánchez impulsa el 'think-tank' del PSOE para defender sus medidas

Lanza su propia Faes, la fundación Avanza, dirigida por su gurú económico Escudero

### RAÚL PIÑA MADRID

El avance de las formaciones de ultraderecha en Europa, y también el resto del mundo, ha permitido a Pedro Sánchez afianzar una estrategia basada en un mensaje muy ideológico, que se plasmó en la campaña de las elecciones europeas: progresismo o ultraderecha. Decidido a mantener esa pugna ideológica, el PSOE lanzó ayer su propia Faes, la Fundación Avanza, con el propósito de que sea un «laboratorio» de ideas, un granero del que comer y tener sustento argumental para impulsar medidas, pero también una organización que sirva de propaganda para su acción de gobierno. Porque con una legislatura que no termina de arrancar, y ya transita por su primer año, unos socios que no dudan en poner en aprietos al Ejecutivo, y una oposición que no da tregua, el jefe del Ejecutivo está inmerso desde hace tiempo en una campaña de exhibición de su acción de gobierno. Presumir de gestión. Y para eso, tener una fundación detrás puede empujar.

«La economía española no va como una moto, sino como un cohete» es, quizás, la frase de Sánchez por antonomasia que concentra ese propósito de presumir de gestión, en medio de, hasta ahora, un mar de adversidades. El propio presidente del Gobierno ha mantenido, en alguna ocasión, conversaciones con José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que acudió ayer al acto de presentación de Avanza, sobre la necesidad de «hacer un mayor esfuerzo pedagógico de los fundamentos y resultados de las políticas socialdemócratas» del Ejecutivo. Esto es, un ejercicio de didáctica, a la vez que de exhibición de lo que se aprueba en el Consejo de Ministros.

En esta tarea, Sánchez tiene ahora un gran aliado en el presidente de la Fundación Avanza, Manuel Escudero, uno de sus principales gu-



Pedro Sánchez sube al escenario, ayer, para presentar la nueva fundación del PSOE: Avanza. JAVIER BARBANCHO

rús económicos de cabecera. Escudero ejerció ayer de anfitrión en la puesta de largo de este «laboratorio» con un mensaje sin ambages: considera que los gobiernos de Sánchez se pueden «defender en el plano teórico como el mejor ejemplo de un posicionamiento político socialdemócrata», que son un espejo en el que mirarse ante la necesidad de «defender con rigor» las ideas progresistas y socialdemócrata.

El propio Sánchez mantuvo ayer su hoja de ruta de intentar sacar lustro a su gestión. Para ello, aprovechó su intervención ante un aforo con cinco ministros – Óscar Puente, Isabel Rodríguez, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Ana Redondo – para querer poner en valor el aumento de las pensiones en «un

34% de media en estos años», el incremento del SMI en «un 54% en seis años», o los «21,4 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social». Para el presidente del Gobierno y secretario general socialista, todas estas medidas evidencian que «en contra de lo que defienden los profetas del anarcocapitalismo, la justicia social no es una aberración, sino una condición indispensable para un crecimiento económico sostenible».

Hace tiempo que en el PSOE creen que necesitaban una fundación referencia que sirviera de punta de lanza ideológica y de laboratorio de ideas. Tenían en su órbita la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Alternativas, pero necesitaban algo más práctico, de traslación más efectiva, sobre todo en un momento en el que Ferraz basa su estrategia en la confrontación contra la derecha y la ultraderecha. «Debemos iniciar una ofensiva ideológica frente a la ultraderecha en España y en Europa», proclamó Escudero.

Porque lo que pretende Sánchez es dotarse de una carga ideológica, tener una artillería cultural y de ideas que le permita rebatir y confrontar con la derecha y la ultraderecha, pero también tener sobre su mesa informes que le permitan poner negro sobre blanco proyectos. «Las ideas son para ser llevadas a la práctica, así se afianzan en el imaginario colectivo», expuso el jefe del Ejecutivo. «Para hacer frente a la bola reaccionaria que amenaza el mundo hay que transformar la realidad desde el Gobierno, desde el poder que dan las urnas».

### El Gobierno se divide en la primera votación sobre el nuevo CGPJ

### ÁLVARO CARVAJAL MADRID

Grietas en el Gobierno de coalición en la primera prueba de estrés tras el acuerdo de renovación del CGPJ entre el PSOE y el PP. Los dos socios del Ejecutivo se dividirán en la primera votación en el Congreso. En concreto, en la admisión a trámite de la reforma de la ley del Poder Judicial que forma parte del paquete que suscribieron los dos grandes partidos y que acompaña la lista de vocales.

Fuentes oficiales de Sumar informan de que el grupo de Yolanda Díaz se abstendrá en la votación que se celebrará hoy, y cuyo único fin es permitir que comience la tramitación de la proposición de ley presentada por socialistas y *populares*. Así pues, por parte del Gobierno el PSOE votará a favor, lógicamente, pero Sumar no la apoyará. Cierto es que los 27 votos del socio minoritario no son cruciales, dado que PSOE y PP tienen amplia mayoría.

Sumar, que sigue muy enfado con el PSOE porque se enteró del contenido del texto una vez que estaba «cerrado» y «registrado», considera «insuficientes» las medidas que contiene la proposición para «democratizar» la Justicia y, en consecuencia, se apea de votarlo a pesar de que por vía indirecta forma parte del acuerdo con el PP. Esta posición anticipa lo que puede suceder en unas semanas cuando se dé en el Pleno del Congreso la votación definitiva. Pues una parte del acuerdo entre el PSOE y el PP implica no aceptar ninguna enmienda.

En Sumar admiten que hay medidas que son «correctas» pero al mismo tiempo subrayan que no alcanzan su ambición por ir más allá ante esta oportunidad. «Nos habría gustado avanzar más en la democratización del Estado y, al no haber opción de enmendar, nos abstendremos».

# Estar al lado de las personas es bajar el precio de la energía cuando más lo necesitan.

En Naturgy siempre hemos estado al lado de la gente. Por eso, hemos bajado el precio a más de 2,4 millones de clientes de luz y de gas, sin que tengan que hacer nada.



naturgy.com



# ESPAÑA

# Feijóo exige un «reparto equitativo» de inmigrantes entre países de la UE

Reclama «ayuda» a Von der Leyen y apela a la «solidaridad» de los Estados miembros

### JUANMA LAMET MADRID

Alberto Núñez Feijóo transmitió ayer a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que la situación migratoria de Canarias ha llegado a un punto «límite» y la Unión Europea debe ponerse al frente con una solución rápida y contundente. Así se lo dijo el presidente del PP durante un desayuno que mantuvieron en Cascais (Portugal) antes de inaugurar unas jornadas de estudio del Grupo Parlamentario del PP Europeo.

La presión de Feijóo a la presidenta de la Comisión –que repetirá en el cargo si nada se tuerce– llega en un momento de tensión en España por la reubicación de niños y adolescentes migrantes sin acompañar, desde Melilla, Ceuta y, sobre todo, Canarias a otras comunida-

des autónomas. El día 10 se producirá la reunión en la que se debe acordar cómo desaturar los centros de acogida insulares. El problema es que, a pesar de que el orden constitucional español pivota sobre la garantía de solidaridad –artículo 2 de la Carta Magna-, los partidos independentistas catalanes y Vox se oponen por distintos motivos a ese marco político. ERC y Junts quieren un trato «singular» (eufemismo de privilegiado) y Santiago Abascal, que tiene una cruzada contra los migrantes menores que llegan a España sin familia, ha amenazado con hacer volar «los pactos regionales» que tiene con el PP.

Con este caldo de cultivo doméstico, y después de haber intensificado él mismo su discurso migratorio, Feijóo reclamó, durante su intervención en Cascais, una reacción «coordinada» de la UE. «Me veo en el deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración». «Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en España, sobre todo en los últimos tiempos», dijo, antes de apuntar que «la situación de los menores no acompañados es sólo la punta del iceberg de un debate que el Gobierno de España debió iniciar hace meses».

Hay que subrayar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha denunciado que las comunidades autónomas dejaron sin cubrir en 2023 el 85% de las plazas para menores migrantes no acompañados que tenían comprometidas con el Gobierno, pese a contar, a su juicio, con la correspondiente financiación del Estado para ello.

La inacción de Europa derivaría, a ojos de Feijóo, en un «efecto llamada para este verano» del que él «quiere alertar» a las autoridades comunitarias. «Europa no puede ser ajena a esto, porque las fronteras españolas son fronteras europeas». «Debemos coordinarnos a nivel europeo, acertar y dar una respuesta compartida», incidió, porque «los retos del problema migratorio no pueden recaer únicamente en los países de entrada como España, Italia, Grecia».

En este sentido, el líder del PP español hizo una propuesta concreta: que las políticas migratorias se rijan «por el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros». «Nada más, pero tampoco nada menos». «El problema migratorio no cesará si no somos capaces de frenar

los flujos de la migración irregular hacia Europa», proclamó, para lo que propuso «acuerdos mutuamente beneficiosos» con terceros países de origen o en tránsito, como los firmados con Túnez, Mauritania o Egipto. «Europa tiene que estar dispuesta a ayudar económica y materialmente a estos países, pero ellos deben cumplir con su parte y asegurarse de que las mafias que trafican con personas no operen en sus costas», acotó.

Con estas palabras, Feijóo culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no liderar este debate y esta presión a los socios comunitarios. «Somos el segundo país de la UE con el mayor número de inmigrantes de fuera de la UE», observó el presidente del principal partido de la oposición española, quien añadió que el propio Gobierno reconoce que la inmigración ilegal «aumentó un 82% en 2023». Por eso incidió varias veces en que «el Gobierno llega muy tarde».

Por otro lado, el dirigente gallego celebró que el próximo congreso del Partido Popular Europeo, en el mes de mayo de 2025, se vaya a celebrar en Valencia. Tras las elecciones europeas, el segundo grupo más numeroso del PPE es el español, después del alemán.



Alberto Núñez Feijóo, junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ayer en Cascais (Portugal). DAVID MUDARRA/PP

# PP y Vox chocan en Valencia por la violencia de género

La formación de policías abre una brecha en el Consell de Mazón y tensiona el pacto

### NOA DE LA TORRE VALENCIA

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón había logrado sortear el último episodio de tensión entre PP y Vox a cuenta de la política migratoria. Sin embargo, ha sido de nuevo la violencia de género el asunto que ha acabado por forzar esta semana las costuras internas del Consell. Si primero vino la desautorización del PP a su socio de gobierno por los

cursos de policías, a continuación llegó la respuesta de Vox, donde crecen las voces que apuntan directamente a un incumplimiento del pacto por parte de los *populares*.

La Consejería de Justicia e Interior, en manos de Vox y con Elisa Núñez al frente, decidió de manera unilateral introducir un cambio en los cursos para policías locales que oferta el Instituto Valenciano de Se-

guridad Pública (Ivaspe). El cambio no era otro que sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia intrafamiliar.

Ahora bien, la vicepresidenta segunda de la Generalitat y consejera de Igualdad, Susana Camarero (PP), no tardó en llamar a capítulo a Núñez para que rectificase. La propia Camarero argumentaba ayer que todo había sido una «equivo-

cación» y que se retiraría la denominación de violencia intrafamiliar para sustituirla por la de violencia contra la mujer.

La rectificación del PP a Núñez, que no es la primera en esta legislatura, irritó a Vox. El primero en salir a cuestionar al PP fue precisamente el artífice del pacto de gobierno. El hoy diputado en el Congreso Carlos Flores lamentó que el PP reniegue ahora del concepto de violencia intrafamiliar que figura expresamente en el pacto y apuntó a Mazón: «Incumple su palabra». «Lo sé porque fui yo quien propuso la redacción de ese apartado del acuerdo», añadió quien fue vetado por el PP por su condena por maltrato.

Flores no fue el único dirigente en cargar contra el PP. También lo hizo la portavoz adjunta en las Cortes Valencianas, Ana Vega, quien criticó a la portavoz del Consell, Ruth Merino, tras avanzar esta que se había obligado a Vox a rectificar. «Creía en la violencia intrafamiliar cuando estaba en Ciudadanos», recordó.

# **ESPAÑA**

# La Princesa Leonor cierra etapa convertida en alférez cadete

La Heredera recibió una condecoración y el nombramiento de manos de su padre

### MARINA PINA ZARAGOZA

ENVIADA ESPECIA

Varios centenares de coches hacían cola ayer a las puertas de la Academia General Militar. Vehículos plagados de civiles vestidos de manera elegante para celebrar que sus hijos recibían hoy el empleo de teniente después de cinco años de esfuerzo y formación. Son 456 los alumnos que terminaron su etapa académica y, junto a ellos, la Princesa de Asturias.

La Heredera al Trono finaliza su primer curso de formación castrense, que la ha tenido todo el año en *La General.* Lo hace con buenas calificaciones y plenamente integrada entre sus compañeros, pero con las distinciones de quien está llamado a ser capitán general de las Fuerzas Armadas. Es por ello que, antes de que comenzara la entrega de despachos de los tenientes, Doña Leonor

tuvo su distinción particular.

A las 11.10 de la mañana todo estaba preparado en el patio principal de la Academia. En los laterales, ocho tribunas estaban repletas de familiares de los alumnos. En el centro, una tribuna de honor. Y a lo largo de la explanada, ocho compañías de cadetes, dos de alféreces y cuatro de tenientes formaban. La disposición de la Princesa de Asturias remarcaba su destino y su soledad ella, en un lugar destacado, con el uni-

forme de gala del Ejército de Tierra y los cordones que la distinguen aún como estudiante. Leonor, como el resto de sus compañeros, esperó en descansen la llegada de sus padres y su hermana, la Infanta Doña Sofía.

Daban las medias y el fuerte cierzo con el que había amanecido Zaragoza amainaba cuando los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por la Infanta Doña Sofía, entraban en el patio. La banda de música interpretó el himno de España y se dispararon 21 salvas. El Rey pasó revista a las tropas antes de saludar a las autoridades. Acudieron la

ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de Aragón, Jorge Azcón y a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. También el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Amador Enseñat, y el del Cuarto Militar de la Casa del Rey, Gracia Cirugeda, que ocuparon su lugar en la tribuna para realizar la oración de acción de gracias.

La Princesa de Asturias estaba situada en un lugar diferenciado, junto a los alféreces que este miércoles recibían el empleo de tenientes. Un narrador anunció el nombramiento de Doña Leonor como alférez. En ese momento, la Princesa de Asturias se dirigió a la tribuna de honor con paso militar. Don Felipe dio un paso al frente y se mezcló la solemnidad con la emoción. La Princesa realizó un saludo marcial ante su padre, que es también el capitán general de las Fuerzas Arma-



Leonor recibió la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. R. COMET / E. PRESS





La Reina y la Infanta Sofía acudieron al nombramiento de Leonor como alférez. Padre e hija mostraron gran complicidad. CEBOLLADA / EFE

das. Este entregó a la Heredera su diploma. También le impuso la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco. Se trata de la misma condecoración que recibió su padre en 1986 cuando finalizó sus estudios en *La General*. Rompieron en ese momento el protocolo para fundirse en un abrazo.

Tras ese momento de emoción contenida, que despertó unos aplausos improvisados entre los familiares del resto de alumnos, la Heredera se dirigió al interior de la Academia. Doña Leonor dio muestras de su madurez, caminando imper-

«Alteza, vamos a echar de menos a la cadete Borbón Ortiz»

El futuro inmediato de Leonor pasa ahora por Marín térrita y concentrada hacia la puerta lateral, pese a que los ojos de cuatro mil personas estaban puestos sobre ella. La Princesa dejó su sable y se dirigió a la tribuna para seguir el resto del acto. Allí, la Heredera recibió un profundo abrazo de su madre, la Reina Doña Letizia, y de su hermana, la Infanta Sofía, para quien fue su primer acto castrense en la Academia.

El Rey Felipe VI entregó los reales despachos e imposición de condecoraciones a los tenientes distinguidos, se trata de 12 soldados que han sido el número uno de sus armas. A continuación, la Familia Real siguió la entrega de los Reales despachos al resto de miembros de tenientes. Se vivieron momentos muy emotivos cada vez que un padre subía a entregar a su hijo el despacho.

Tras ello, el director de la academia, que ayer ascendió a general, Manuel Pérez López, destacó en una alocución el paso de la heredera por La General. «Hoy, la Princesa de Asturias culmina un intenso curso en la Academia General militar», resumió el general antes de dirigirse a ella: «Alteza, vamos a echar de menos a la cadete Borbón Ortiz, habéis dejado huella en vuestros compañeros. Sé que os lleváis una gran mochila llena de experiencias, valores, conocimiento, amistad y compañerismo. Esa mochila os ha permitido conocer mejor y apreciar más a nuestro ejército de Tierra y a quienes forman sus filas, y os ha llevado a valorar la exigencia de la vida militar», le dijo.

El director general insistió que la Princesa se lleva «excelentes compañeros y amigos». «Nuestra más sincera felicitación por esa estrella que lucía en el uniforme. Que con vuestro esfuerzo, sacrificio y ejemplo os habéis hablado muy merecidamente», afirmó.

El acto terminó con un vino español en el que los tenientes y sus familias pudieron relacionarse con los Reyes. Todos los que han convivido con la Princesa este año resumen su paso por la Academia como la de una cadete plenamente integrada. Una de las camareras, con el rango de cabo, contaba que la Heredera en una muestra de respeto y humildad, se

cuadraba ante ella cuando le tocaba servirle la comida con el resto de sus compañeros.

Pese al día festivo, los Reyes –en especial Don Felipe–, insisten siempre en que este paso es sólo uno más del largo camino de formación que le espera a la Princesa. La joven ha superado el primero de los tres años de formación integral dentro de las Fuerzas Armadas, un programa creado *ad hoc* para proporcionar a la Heredera de las herramientas para poder desempeñar su tarea en el futuro. Hoy es alférez, algún día será capitán general.

# ESPAÑA



El ministro José Luis Escrivá, el lunes, en la presentación de la aplicación de móvil para verificar la mayoría de edad en el acceso a contenidos en línea. EFE

# El 'pasaporte' digital avisará cuando haya un consumo intensivo de porno

La Cartera Digital alertará al adulto para que renueve sus credenciales por seguridad

### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

El Gobierno ha incluido en su sistema de verificación de mayoría de edad para el acceso a contenidos *online* varias estrategias con la intención de preservar el anonimato de los ciudadanos. La primera versión de la aplicación Cartera Digital tiene un sistema de notificaciones que envían un aviso a aquellos adultos que tienen un consumo intensivo de pornografía para recomendarles que renueven sus credenciales con el fin de evitar que puedan ser rastreados.

Esta especie de pasaporte digital, diseñado por el Ministerio de Transformación Digital para impedir que los menores puedan ver contenidos para adultos, obligará desde finales del verano a los que quieran ver porno a acreditar que son mayores de edad mediante el DNI electrónico, el certificado digital o el sistema Clave. La ley obliga a las plataformas y páginas webs para adultos -por ahora sólo las radicadas en España, que son la minoría- a tener mecanismos de verificación de edad efectivos porque los que hay ahora son muy fáciles de sortear y permiten el acceso a niños y adolescentes menores de edad.

Los técnicos del Ministerio han diseñado una solución alternativa que las webs pueden incorporar (también pueden usar otras aplicaciones de verificación, no están obligados a incorporar la del Estado) que supone un término medio entre que el usuario tenga que estar mostrando su DNI cada vez que entra en una página porno, lo que provocaría un efecto disuasorio, y disponer de una certificación de edad permanente, que es menos segura porque podría permitir que fuera perfilado con la información de sus hábitos de navegación, algo que ocurre especialmente en el caso de los usuarios intensivos.

No habrá que enseñar el DNI cada vez: sólo al generar cada lote

Se podrá entrar hasta 10 veces en la misma web sin gastar pases El ministro José Luis Escrivá presentó el lunes un sistema que implica la generación de un *pack* o bono de 30 *tokens* o pases con una validez de 30 días, lo que dificulta el rastreo porque «es como si accediesen distintos usuarios». Durante esos 30 días, el usuario no tiene que acreditar su mayoría de edad cada vez que entra en una página, sino que va gastando los *tokens* hasta que se agoten.

El mecanismo funciona de la siguiente manera: los ciudadanos que quieran ver porno deben descargarse en su móvil la aplicación Cartera Digital, que también va a servir para almacenar otros documentos, como el certificado de empadronamiento o los títulos universitarios. El mecanismo de verificación de edad también está pensado para poder acceder a las apuestas *online* o a las cajas de recompensa de los videojuegos, que van a prohibirse para los menores de 18 años.

Una vez que el usuario se ha descargado esta aplicación, introduce su DNI electrónico, el certificado digital o el sistema Clave para demostrar su mayoría de edad. Tras verificar los datos, la aplicación expide una credencial que tiene forma de tarjeta en la que figura la fecha de emisión y la fecha de expiración. Por debajo tiene

### «PROBLEMA SOCIAL»

«ANONIMATO». Escrivá explicó ayer en un hilo de Twitter que «el anonimato del usuario está asegurado» y que «el uso de distintas credenciales y su caducidad garantiza la intrazabilidad», «sin menoscabar la libertad de los adultos».

### CONTROL PARENTAL.

Recordó que las normas de la UE y España exigen verificación de edad «para velar por el interés del menor». La regulación europea obliga a todos los países a tener una cartera digital en 2027, pero España se ha adelantado para «poner coto a un problema social»: aseguró que «hay gran consenso» en que el porno «es malo» para niños y adolescentes y recordó que hay otras medidas como el control parental de serie en los dispositivos.

un lote de tokens o pases que son los que permitirán el acceso al usuario. Son emitidos por una «entidad de confianza», la Secretaria General de Administración Digital, que «no genera rastro de la solicitud», según fuentes del Ministerio, que añaden que la aplicación será auditada y certificada por el Centro Criptológico Nacional para «asegurar que no queda ningún registro» y, por tanto, «nunca va a poder ser hackeado». «La Adminis-

Para acceder habrá un filtro de huella, cara, código o patrón

### El Centro Criptológico hará una auditoría de la aplicación

tración no guardará registro de solicitantes, así que no existirá ninguna lista que pueda ser consultada o *hackeada*», insistió ayer Escrivá en Twitter.

Tanto para entrar en la aplicación como para emplear la credencial, el usuario deberá identificarse todas las veces mediante huella, reconocimiento facial, código o patrón: lo que el usuario tenga configurado en su móvil. Estos datos se quedan en el móvil y no pasan a la aplicación.

Al teclear la dirección de la página porno, aparecerá un código QR si el usuario se encuentra delante de su ordenador y un enlace, si está usando su móvil. El usuario tendrá que escanear ese código QR o pinchar en el enlace, lo que activará una conexión con la Cartera Digital, que presentará la credencial que evidencia la mayoría de edad sin dar detalles sobre el usuario. El proveedor de contenidos verificará este pase y permitirá o no el acceso en base a la evidencia. Todo el proceso dura «segundos: lo que se tarda en escanear el QR», según las fuentes consultadas

No habrá que volver a identificarse con el DNI cada vez que se entra en una página: sólo se hará al generarse cada lote o bono. Se podrá entrar hasta un máximo de 10 veces en la misma web sin tener que gastar pases. Y el usuario podrá renovar el bono tantas veces como quiera aunque no haya pasado el mes.

Los que hagan un consumo intensivo de porno, como tienen más riesgo de ser rastreados, recibirán una alerta a través de la aplicación que les recomendará renovar el paquete de pases. Entonces el usuario podrá pulsar un botón que activará la renovación. Aunque no hagan un uso intensivo, los usuarios también recibirá un aviso cuando les queden tres días para que caduque el bono, de tal forma que puedan volver a cargarlo.

Escrivá ha pedido a los adultos «un pequeñín esfuerzo» ante los datos «abrumadoramente preocupantes» sobre el acceso al porno por los menores, que, de media, empiezan a ver estas páginas a los 11 años, lo que está teniendo efecto en su salud.

## **CRONICA**

# El dueño del 'chino fino' de Luis Alfonso de Borbón: «No me paga»

### EL PROPIETARIO DEL LOCAL LE HA DEMANDADO POR UNA DEUDA OUE SUPERA LOS 30.000 EUROS

Asegura que dejaron de pagar el pasado abril y que no es la primera vez que tiene problemas con las mensualidades. Luis Alfonso, por su parte, asegura que deja de pagar por un problema de «vicio oculto»

### **GEMA PEÑALOSA**

El propietario del local de la calle Princesa número 10 donde se ubica el «chino fino» que Luis Alfonso de Borbón publicita como negocio propio desde el pasado mes de junio ha denunciado que lleva sin recibir el dinero del alquiler desde el pasado mes de abril. «Luis Alfonso y su socio no me pagan a pesar de que el duque de Anjou me dio su palabra de que lo harían cuando se produjeron los primeros impagos», indica.

La situación ha llegado a tal punto que el dueño de los bajos en el que está la multitienda ha presentado una demanda contra la sociedad Drone Aerospace SL, de la que Tito García Montero es administrador único. Reclama más de 30.000 euros. «El señor García Montero me presentó siempre a Luis Alfonso como su socio y, de hecho, en una videollamada Luis Alfonso de Borbón estaba con él y habló en plural: 'tranquilo, le vamos a pagar' me dijo». La conversación a la que se refiere el propietario de la tienda de variedades de Borbón es una de las múltiples que, según su relato, ha mantenido con García Montero en los últimos tiempos por los «problemas» para cobrar el alquiler. Su relación contractual se remonta a 2020, en las semanas previas a la pandemia.

Tito, asegura, se le presentó como un próspero empresario venezolano afincado en Miami que quería abrir en Madrid un negocio de drones. «Me pareció formal y firmamos un contrato». Le pidió una fianza de 20.000 euros y él la pagó. Seis meses después, llegó el confinamiento. «Me llamó y me pidió que le devolviera la fianza. Se quería ir a Miami», recuerda. A mediados de 2021, Tito volvió a contactar con él. «Quería retomar el negocio. Su idea era abrir

una tienda de drones y me dijo que necesitaba hacer obras. Me pidió entonces un año de carencia mientras acondicionaba el local. Se lo di. Como me había pagado me fié y no sospeché de él».

La confrontación llegó, de acuerdo con su relato, en el momento de abonar las mensualidades. El contrato, según re-

coge la demanda a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se firmó el 1 de noviembre de 2022. «Empezó a no pagarme y siempre que se lo requería había algunas excusa. Lógicamente, me inquieté. Los meses de



La tienda de variedades de Luis Alfonso de Borbón ubicada en pleno centro de Madrid. JAVIER BARBANCHO

octubre, noviembre y diciembre de 2023 no los pagó». Fue entonces cuando el empresario realizó varias llamadas a su arrendador para pedirle explicaciones. «En una de ellas, me pidió que me tranquilizara y me dijo que a su lado estaba Luis Alfonso

de Borbón, su socio. Me hizo una videollamada y estaban los dos juntos». Fue entonces cuando el bisnieto de Franco, atestigua, lo calmó. «Me dijo: 'tranquilo que le vamos a pagar. Me comprometo'. Entonces yo le contesté: ¿me da usted su palabra?'y él me dijo que sí».

Poco después de

aquel encuentro virtual «en el que Luis Alfonso siempre se presentó como socio de Tito» cambiaron las cosas. El pasado enero, «para mi sorpresa», ingresaron seis meses de golpe con los que satisfacían el último

trimestre de 2023 y el primero de 2024. «Y a partir de ahí, nada». Denuncia que lleva sin cobrar el alquiler desde marzo. La tienda se inauguró a principios del pasado junio y lleva el mismo nombre que la empresa que figura demandada: Drone Aerospace. La idea inicial era abrir un negocio de drones y así se lo presentaron al propietario del local. Sin embargo, cuenta, «con la guerra de Ucrania me comentaron que habían cambiado de idea porque me explicaron que no había componentes». Luis Alfonso de Borbón siempre ha definido el negocio como un «chino, pero fino», un negocio de variedades donde la especialidad es el merchandising y los productos de licencia: mochilas, camisetas o sudaderas de marcas como Ducati, Aston Martin o Mercedes.

El propietario del local ha interpuesto una demanda de desahucio por falta de pago de la renta en la que detalla los pormenores de la relación contractual. Por su parte, Luis Alfonso de Borbón afirmó «desconocer» la existencia de la demanda y señaló que siempre ha pagado el alquiler de manera trimestral. En conversación con este periódico, explicó que el motivo del impago es una notificación que recibieron a finales de junio. «Nos llegó una carta de Patrimonio en la que se nos denegaba la licencia para tener una tienda porque hay un vicio oculto que tiene el edificio, algo que el propietario nunca nos comunicó». «¿Es cierto que no pagamos el alquiler? Sí y no. Antes de acabar el trimestre nos enteramos de esta circunstancia».

Según su relato, como el edificio está considerado como patrimonio histórico, «es necesario hacer una serie de obras como un retranqueo de los muros y de la cristalera que desconocíamos totalmente». «Tenemos alquilado el local desde hace un año y pico. Hemos hecho obras, sacado permisos y la sorpresa ha sido descubrir ahora, a través de la carta, que había un vicio oculto». En cuanto al impago, resuelve: «Nuestros abogados nos aconsejaron que no pagáramos hasta que el problema se subsane»



Luis Alfonso de Borbón. EFE

### **DON FRANCISCO AYMÁ TRAPERO**

Falleció el día 2 de julio de 2024 a los 81 años de edad

Sus hijos, José, Francisco, Luis y Antonio; hijas políticas, Visi, Ana, Lole y Sara; nietos, Mateo Santiago, María, Julia, Manuel, Nazaret, Martina y Manuela; hermanas, Menchu y Luisa ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.



### DON FRANCISCO AYMÁ **TRAPERO**

Falleció el día 2 de julio de 2024 a los 81 años de edad

D. E. P.

Los trabajadores de Unidad Editorial (compañeros de su hijo José Aymá González, fotógrafo de El Mundo) se unen al dolor de la familia y ruegan una oración por su alma.

## **OTRAS VOCES**

GODOT NO vendrá hoy, pero mañana seguro que sí. Ese es el mensaje que les llega repetidamente, mientras esperan junto a un árbol, a Vladimir y Estragón, protagonistas de una de las obras clave del teatro del siglo XX, *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett. El relato es el de una larga espera, en la que destaca la seguridad de que el personaje va a llegar, e importan tanto el cuándo como el cómo.

Desde que en julio del pasado año un huido de la Justicia se convirtió en el árbitro de la política nacional y tomó como rehén la gobernabilidad de España, la imagen más deseada para que se visualice su victoria frente al Estado es la de su regreso. Puigdemont tuvo su gran momento de gloria en los pocos segundos transcurridos desde que declaró la independencia de Cataluña hasta que la suspendió. Siete años después sigue esperando su nuevo gran momento, que ha visto cómo se ha ido acercando y alejando al ritmo de sucesivas convocatorias electorales, de la tramitación de la Ley de Amnistía y de las dudas razonables para su aplicación. Los resultados de los



POR OTRA PARTE RAFAEL MOYANO

No vendrá hoy, pero mañana seguro que sí comicios catalanes, los ajustes a demanda del articulado de la ley y el varapalo del Supremo sobre la malversación no amnistiable le han obligado a replantearse los tiempos. El mensaje para el independentismo sigue ahí: Puigdemont no vendrá hoy, pero mañana seguro que sí, y su vuelta marcará el renacer de la causa.

Ante las dificultades surgidas pese a los esfuerzos de Sánchez, todo apunta a que la causa vuelve a ser común, con

todo lo que significa que Junts y ERC se reencuentren y consensúen estrategias. Ahora se planifica el retorno, compartir protagonismos. El ex *president* quiere una vuelta sonada, un acto que signifique su restitución al frente de la Generalitat, y el todavía *president* se pregunta que entonces qué es lo que ha sido él. Puigdemont ofrece una lista conjunta ante una hipotética repetición de elecciones e incluso propone compartir los honores de su vuelta con los huidos de ERC. Él se sigue viendo como el futuro cuando muchos le ven como un pasado al que pocos quieren regresar.

Y son muchos los *republicanos* que no se fían, que saben que cuando le das la mano, te coge el brazo. Es uno de ellos el que lo resume así: «Estamos esperando a Godot».

Esa es la clave de la obra de Beckett, que deja a interpretación del lector quién o qué es Godot, si simboliza el poder esperado o representa un anhelo que en realidad es ficticio. Dice Vladimir: «Mañana nos ahorcaremos, a no ser que venga Godot». «¿Y si viene?», pregunta Estragón. «Entonces estaremos salvados», responde. No todo el independentismo lo ve a sí. A saber, Godot nunca llegó, y Esperando a Godot es uno de los mayores exponentes del llamado teatro del absurdo.



### THAT'S ME IN THE CORNER

POR FERNANDO PALMERO

### La infantería jurídica del Gobierno

ES PROBABLE que dentro de unas semanas sea delito llamar corruptos a los ex secretarios generales del PSOE y ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En un régimen populista, como el que aspira a instaurar el Partido Socialista con la firme colaboración de la extrema izquierda y los partidos separatistas, ni la ley ni las sentencias firmes de los tribunales significan nada. Ayer lo explicitó el ministro Bolaños. Diga lo que diga el Tribunal Supremo sobre la Ley de Amnistía, vino a decir, esta se seguirá aplicando, porque así lo quiere el Gobierno. Un desafío en toda regla. De igual modo, que un Tribunal Constitucional, asumiendo funciones que le son por completo ajenas y erigiéndose en un tribunal de última instancia, vaya a borrar los delitos por los que fueron condenados en el Supremo Chaves y Griñán (el desfalco de casi 700 millones de euros de dinero público) es síntoma inequívoco de que los intereses del partido y la voluntad de su líder, Pedro Sánchez, cristalizan en ley. Fue el modelo que Carl Schmitt diseñó para el Estado nacional y socialista alemán de los años 30 y 40, un autor frecuentado por Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, porque antes lo fue del pensador argentino y teórico del populismo Ernesto Laclau. La solución es fácil: de los tres poderes del Estado, sólo el Ejecutivo es legítimo, porque es la verdadera encarnación de los deseos del pueblo. Los otros dos, el Parlamento que legisla y la Justicia, deben quedar sometidos al primero.

Pero con ser grave este intento de golpe institucional que pretende modificar por completo la naturaleza de nuestro sistema constitucional, supone también una llamada de atención a la prensa independiente. Si fue posible sentar en el banquillo a Griñán, a Chaves, a varios ex consejeros de la Junta y a otros tantos ex altos cargos fue gracias a la in-

vestigación que encabezaron dos periodistas de la delegación andaluza de este periódico. Antonio Salvador y Sebastián Torres resumirían en 2015 en El saqueo de los ERE cómo se creó en el seno del propio Gobierno de la Junta un entramado dotado de un fondo de reptiles para desviar dinero público y alimentar una red clientelar que cimentara la hegemonía del PSOE en Andalucía. Aquella investigación, así como la instrucción de la juez Alaya y las sentencias del TS, ha empezado a quedar sin efecto debido a la intervención de un Constitucional reconvertido en indisimulada infantería jurídica para doblegar la independencia de los jueces.

Sobre el otro foco de resistencia que está encontrando el Gobierno para sus planes populistas, la prensa, Sánchez ha lanzado ya su primera amenaza: asfixia económica a las cabeceras no alineadas. No permitirá que ningún medio de comunicación (hacer distinciones entre digitales y analógicos es simplemente ridículo) investigue las presuntas operaciones de enriquecimiento de su esposa, de su hermano y del partido, a través de una trama con raíces en la Venezuela chavista que amasó una fortuna con la venta de mascarillas. De su éxito o fracaso depende hoy nuestro sistema constitucional.

SEBASTIÁN TORRES Y ANTONIO SALVADOR **EL SAQUEO DE LOS ERE** LIBROS.COM. 300 PÁGS. 18 €



### **IDÍGORAS Y PACHI**





## **OTRAS VOCES**

**TRIBUNA** POLÍTICA Si se considera a Trump un factor de erosión de la democracia liberal, ha de juzgarse a Sánchez en los mismos términos. Pero la mayoría de nuestros antitrumpistas no hace tal cosa, como veremos una y otra vez

# Los antitrumpistas de Sánchez

### MANUEL ARIAS MALDONADO

BIEN PUEDE DECIRSE que muchos antitrumpistas españoles disfrutarían de una posición inmejorable si Pedro Sánchez no existiera; la existencia de Pedro Sánchez, por el contrario, arroja dudas sobre su compromiso democrático y suscita preguntas incómodas sobre la honestidad intelectual de quienes participan en la esfera pública. Vaya por delante que me refiero a los antitrumpistas que se sitúan a la izquierda del espectro ideológico, que no son los únicos antitrumpistas posibles. Por el contrario, cualquier demócrata liberal digno de tal nombre habría de querer la derrota de Donald Trump. Y ahí, claro, empiezan los problemas. Porque un antitrumpista coherente no solo querrá la derrota de Trump, sino también la derrota de Sánchez; el antritrumpista que defiende a Sánchez incurre así en una evidente incongruencia.

Para demostrarlo, no hay que ir demasiado lejos. De hecho, basta leer las columnas o tuits en los que estos antitrumpistas denuncian el peligro que el magnate neoyorquino representa para la democracia liberal. Resulta que la mayor parte de esos análisis son aplicables a Sánchez, hasta el punto de que si en el texto correspondiente se pusiera «Sánchez» donde se dice «Trump» no se notaría la diferencia. Y ahora que la pobre actuación del presidente Biden en el debate televisado entre los dos candidatos a la presidencia ha encendido las alarmas en todo el mundo, haciendo más plausible el regreso de Trump a la Casa Blanca, la disonancia en que incurren nuestros antitrumpistas de izquierda se hace todavía más visible. Naturalmente, Sánchez no es Trump; igual que Orban no es Bolsonaro. Digamos entonces que todos los gobernantes iliberales se parecen, aunque cada uno lo sea a su manera: se desempeñan en contextos sociales y culturales específicos, poseen una filiación ideológica diversa, tienen per-

Todos los gobernantes iliberales tienen la voluntad de neutralizar los contrapoderes sonalidades distintas. Y si bien nadie ha ido tan lejos como Trump, que ha llegado a alentar una insurrección popular e insiste en proclamarse ganador de las elecciones de 2020, todos tienen algo en común: su voluntad de ejercer el poder de manera autoritaria, neutralizando los contrapo-

deres que definen a la democracia liberal.

Por eso sorprende que nuestros antitrumpistas se muestren tan elocuentes cuando denuncian a ese Trump que desdeña el imperio de la ley, acusa a los jueces de practicar *lawfare* en su contra, ataca a la prensa crítica, califica como *fake news* cualquier información que sea contraria a sus intereses, demoniza al adversario y recurre constantemente a la mentira. Su clarividencia es selectiva, ya que ninguno de ellos registra la conducta análoga de Sánchez: también Sánchez

desdeña el imperio de la ley, acusa a los jueces de practicar *lawfare* en su contra, ataca a la prensa crítica, califica como *fake news* cualquier información que sea contraria a sus intereses, demoniza al adversario y recurre constantemente a la mentira. Aunque hacen lo mismo, Trump es descrito como ultra y Sánchez como un demócrata admirable; el contraste no puede ser más llamativo.

Recordemos que el líder socialista empezó descalificando como bulo trumpista las dudas sobre su tesis doctoral y ha aplicado esa misma plantilla a la investigación judicial sobre su mujer, acusando a los jueces españoles de perseguirle y reclamando la supremacía del poder ejecutivo—que controla y degrada al legislativosobre el judicial. Su partido fabula reiteradamente con la idea—repetida por sus socios de investidura y por los periodistas afines—de que la soberanía reside en el Parlamento, que por tanto es «soberano» para hacer lo que le plazca. Por otro lado, Sánchez amaga con someter a control la prensa crítica, ya sea mediante alguna forma de censura o ahogándola financieramente; su propósito declarado es poner freno al libre flujo informativo so pretexto de defender la democracia.

Ya ataque a los jueces o la prensa, el discurso de Sánchez produce un daño profundo en la cultura cívica del país: distorsiona el recto entendimiento de los principios democráticos por parte de los ciudadanos y da pábulo a una concepción cesarista de la democracia en la que el voto popular –por magro que sea el apoyo electoral por él mismo recibido– otorga un mandato para el ejercicio arbitrario del poder. A tal fin, los socialistas han colonizado las institucio-

nes democráticas: del CIS a RTVE, pasando por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional, empeñado en reescribir las decisiones del Tribunal Supremo en beneficio de políticos socialistas condenados por corrupción. Tampoco deben olvidarse aquellos famosos cinco días durante los cuales Sánchez fingió retirarse a meditar si continuaba en el cargo, dirigiéndose melodramáticamente a los ciudadanos a través de las redes sociales y pidiendo una movilización popular capaz de persuadirle-todo era teatroque merecía la pena seguir haciendo de «muro» contra la ultraderecha. Súmense un discurso polarizador que contempla como enemigos de la democracia a todos los que se atreven a ejercer la oposición, así como el intento por convertir las pasadas elecciones europeas en un plebiscito sobre la inocencia de su esposa: la intensa praxis iliberal de Pedro Sánchez está debidamente acreditada

Muchos de nuestros antitrumpistas rehúsan aceptar esta desagradable realidad e incurren con ello en una notoria disonancia cognitiva: critican en Trump lo que aplauden en Sánchez. Para explicar este fenómeno, hay que descontar primero el cinismo de quienes se limitan a defender sus intereses materiales: los que saben y callan porque así les conviene. También guardan silencio al respecto quienes ponen su identificación partidista por delante de cualquier evaluación desapasionada de la realidad; el patriotismo de partido, como ha dicho la histórica socialista Amparo Rubiales, manda. ¡Eso sí que es una política de la identidad! Luego están quienes creen genuinamente que Trump es un político iliberal y Sánchez no. Para que tal creencia se sostenga, la identificación partidista juega un

papel decisivo: cada uno ve lo que quiere ver. Y si hace falta expresar una opinión en las redes sociales o las cenas familiares, el argumentario del propio Sánchez y de su partido –amplificado por medios oficialistas regados con publicidad institucional–hace el resto: dígase que la democracia está en peligro y solo este Gobierno puede salvarla. Se trata de la «proyección maliciosa» (cunning projection) que la historiadora Patricia Roberts-Miller atribuye al demagogo: denunciar en el rival lo que uno mismo está haciendo.

SUCEDE QUE ATACAR a Trump y defender a Sánchez no es coherente; sobre todo si lo que se ataca en Trump es un tipo de conducta -autoritaria, iliberal, populistaque también encontramos en Sánchez. En otras palabras: si se considera a Trump un factor de erosión de la democracia liberal, ha de juzgarse a Sánchez en los mismos términos. Y dado que la mayoría de nuestros antitrumpistas no hace tal cosa, solo cabe concluir melancólicamente que ni la democracia ni el Estado de Derecho les preocupan mucho; solo les preocupa que gane Sánchez o que pierdan sus rivales. En la práctica, por tanto, emplean el lenguaje de la erosión democrática de manera instrumental: como un simple medio del que servirse para alcanzar o conservar el poder. ¡Hojarasca retórica! Aunque se trata de una retórica que hace sentir bien: como un aguerrido defensor de la democracia y no como el colaborador necesario del cesarismo iliberal.

Así están las cosas; lo veremos, una y otra vez, de aquí a noviembre. Y es un problema: el politólogo Ga-

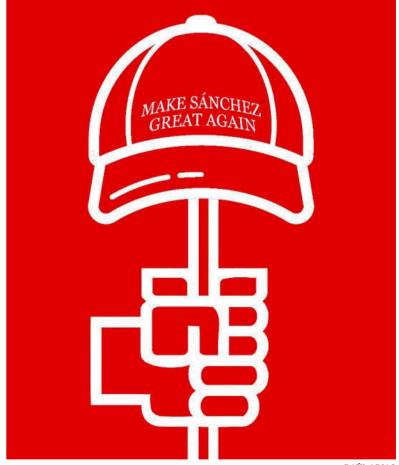

RAÚL ARIAS

bor Simonovits ha alertado contra los efectos perversos que produce la «hipocresía democrática» de los votantes que apoyan las políticas iliberales que practican los suyos. Ya lo vemos en nuestro país, donde todo vale con tal de que la oposición no gobierne. Por eso conviene recordar que nadie pide a los antitrumpistas de izquierda que voten por la oposición: bastaría con que criticasen en Sánchez lo que critican en Trump. Si lo hubieran hecho, Sánchez no habría llegado tan lejos. Pero hay una buena noticia: nunca es tarde para abrazar la coherencia argumental. *Make Democracy Great Again!* 

Manuel Arias Maldonado es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Su último libro es *Abecedario democrático* (Turner. 2021)





# CARRERA A LA CASA BLANCA

### LA JUSTICIA



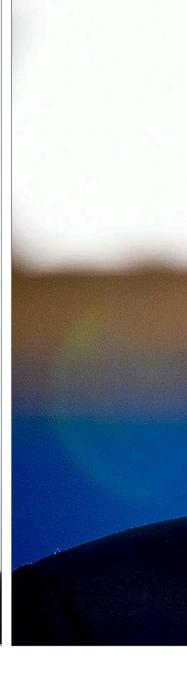

# El precio de aliarse con Trump

• La inmunidad concedida por el Supremo salva al ex presidente pero no a su círculo de asesores • Su gurú Bannon se suma a una larga lista de encarcelados mientras el abogado Giuliani queda inhabilitado

Ser asesor o abogado de Donald Trump es uno de los trabajos más lucrativos del mercado. Se gana mucho dinero, se obtiene popularidad y acceso y nunca faltan horas que facturar, pero los riesgos de acabar entre rejas se multiplican cada día que pasa. La lista de quienes entraron en algún momento en el círculo y acabaron con el uniforme naranja no deja de crecer. El último, esta misma semana, Steve Bannon, una de las voces más icónicas, dentro del país y entre las fuerzas iliberales europeas, con millones de seguidores.

La interpretación constitucional del Tribunal Supremo de EEUU, que desde el lunes establece que el presidente del país tiene inmunidad total para sus «actos oficiales», ha supuesto una tabla de salvación para Donald Trump. No sólo complica enormemente la acusación que dirige contra él Jake Smith, el fiscal especial que ha presentado hasta cuatro cargos por conspiración y obstrucción por todas las acciones para no asumir la derrota electoral entre noviembre de 2020 y enero de 2021. O los casos que tiene abiertos en Georgia o Florida. Sino que incluso ha servido para retrasar hasta septiembre la comunicación de la sentencia por el caso de la actriz porno Stormy Daniels, del que un jurado de Nueva York le consideró culpable de 34 cargos en mayo. Sin embargo, la inmunidad cubre al presidente, no a sus simpatizantes ni al amplio círculo de asesores, caídos en desgracia estos cuatro años y que cuentan los días hasta noviembre, con la esperanza de un nuevo ciclo republicano.

El lunes, poco después de que el equipo de Trump celebrara una victoria jurídica, su célebre estratega y

asesor Steve Bannon, maestro del agitprop, entraba en prisión para cumplir cuatro meses de condena por desacato después de que se negara repetidamente a acudir como testigo al comité del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. En prisión está también

desde primavera Peter Navarro, exactamente por la misma razón. Los dos, Bannon y el guerrero feroz de la política comercial trumpista, intentaron en vano que el Tribunal Supremo los amparara.

El martes, el antaño todopoderoso Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York, fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de su estado por perjurio y repetidas declaraciones falsas ante cortes federales durante los



PABLO R. **SUANZES** 

meses en los que intentó revertir el resultado de las presidenciales de 2020.

Poco queda del Giuliani, llegado a la política previo paso por la Fiscalía federal, que fue figura clave a nivel nacional tras los atentados del 11-S. El hombre que se hizo famoso por enfrentarse a la mafia, es-

peculadores y bandas se ha declarado en bancarrota para no pagar los 148 millones de dólares a los que fue condenado por sus calumnias y difamaciones contra funcionarios locales. «Atacó y socavó infundadamente la integridad del proceso electoral de este país», afirma el Tribunal, y al hacerlo, «no sólo violó deliberadamente algunos de los principios más fundamentales de la profesión jurídica, sino que también contribuyó activamente a la lucha nacional que siguió a las elecciones de 2020, de la que no se arrepiente en absoluto».

Giuliani ejemplifica los riesgos de estar cerca de Trump. Quienes se pusieron a sus órdenes y permanecieron fieles en el tiempo hicieron mucho dinero, pero cuando la música dejó de sonar han pagado las consecuencias. Giuliani debe 153 millones de dólares a unas 20 personas y empresas, incluidos abogados, y sus activos apenas superan los 10 millones.

Tres piezas clave del llamado plan de electores falsos para mantener al ex presidente Donald Trump en el cargo después de su derrota electoral de 2020 fueron acusados hace unas semanas en Wisconsin. Mike Roman, jefe de operaciones del día de las elecciones de la campaña de Trump, fue acusado junto a Kenneth Chesebro, un abogado que llegó a un acuerdo



declarándose culpable, y a James Troupis, exjuez y abogado de la campaña de Trump.

Otros 11 implicados por lo mismo, falsedad documental para intentar alterar el resultado, fueron procesados en Arizona en abril. En agosto empieza el juicio a 15 aliados de la campaña de Trump en Georgia. Hasta 16 más fueron identificados en Michigan el verano pasado. En enero empezará un juicio adicional en Nevada.

La lista sigue con el círculo más estrecho. Sidney Powell, que fue casi portavoz legal, la abogada de campaña de Trump en 2016 y uno de los miembros del equipo legal que defendió su causa en Georgia, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, declarándose culpable y testificando contra sus socios a cambio de no entrar en prisión. El otro codefensor, Kenneth Chesebro, hizo lo mismo, admitiendo falso testimonio y una conspiración para falsificar documentos con la intención de convencer de que Trump había ganado las elecciones en el Estado.

Michel Cohen, el hombre que pagó de su bolsillo 130.000 dólares a Stormy Daniels a cambio de su silencio, fue condenado en 2018 a tres años de prisión por violar las leyes de financiación de campañas y mentir al Congreso, en el marco de la investigación liderada por Robert Mueller sobre la injerencia rusa. Salió de prisión en 2021 llamando «mentiroso, racista, estafador e infiel» al presidente, asegurando que estaba al corriente de todas las irregularidades.

Paul Manafort, responsable de la campaña de Trump en 2016, fue condenado a 7,5 años de prisión por delitos fiscales y fraude, pero tras menos de 24 meses fue perdonado por Trump en las últimas semanas antes de dejar la Casa Blanca. Ese mismo día fue perdonado también George Papadopoulos, asesor del presidente que mintió sobre sus vínculos y acuerdos con agentes rusos. O Michael Flynn, de perfil más alto en Seguridad Nacional, y que también era lobista encubierto para potencias extranjeras.

Del mismo privilegio se benefició uno de los socios históricos de Trump, Roger Stone, condenado a más de tres años por obstrucción a la justicia, manipulación de testigos o mentir al Congreso. El presidente, una vez más, usó el perdón. Por no hablar de Rick Gates, segundo de la campaña de 2016 que dos años después acabó entre rejas por mentir al FBI.

### EL PRESIDENTE DICE QUE CASI SE DURMIÓ EN EL DEBATE POR TANTO VIAJE

El presidente Joe Biden reconoció que «casi se queda dormido» en el debate contra Donald Trump y atribuyó el cansancio a los viajes que había realizado días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80º aniversario del Desembarco de Normandía. «Decidí dar la vuelta al mundo un par de veces poco antes del debate, no escuché a mi equipo y luego casi me duermo en el plató», se justificó en un evento de recaudación de fondos en McLean (Virginia). «No es una excusa, sino una explicación», añadió.

# La presión hace mella en Biden y empieza a dudar

Las críticas y el pesimismo entre los demócratas abren grietas de confianza

PABLO R. SUANZES WASHINGTON

CORRESPONSAL

La presión sobre el presidente Joe Biden para que se haga a un lado y permita al Partido Demócrata buscar, elegir y lanzar a un nuevo candidato frente a Donald Trump hace mella. Tras la debacle que supuso el debate electoral con Donald Trump, la reacción de Biden y su círculo más próximo, formado por su mujer, su hijo y nietos y un grupo de fieles que trabajan con él desde hace 50 años en algunos casos, fue enrocarse. Decían que no querían un candidato cualquiera, sino al presidente de Estados Unidos, el ganador de las primarias, el hombre que tumbó a Trump en 2020 y el que más opcionestiene de volver a hacerlo. Admitieron que la imagen ante decenas de millones de espectadores fue mala, pero a día de hoy siguen argumentando que se debió a un mal día, un constipado o al cansancio por el jet lag tras largos viajes (aunque llevaba más de una semana en suelo americano).

Sin embargo, el apremio de donantes, de la unanimidad de la prensa progresista, enormemente crítica, de sus amigos e incluso de algunas voces del Partido, tibias aún en público pero brutales en privado, está haciendo que Biden se plantee si debe seguir y si sigue siendo la mejor opción para frenar al que tildan de amenaza para la democracia y dictador en potencia.

Ayer, todo el ruido político se concentró en un artículo de The New York Times, periódico poco sospechoso de simpatizar con el aspirante republicano, pero que en la última semana le está dando los golpes más duros. No es sólo su Consejo Editorial, que ha pedido a Biden que se retire. O sus columnistas, amigos incluso personales del presidente, que le piden un último servicio patriótico. Los corresponsales políticos llevan toda la semana informando de que los episodios que el público vio en directo se han multiplicado en los últimos meses. El Biden de enero, explican, ya no está. Ayer, una de sus especialistas en la Casa Blanca, y rostro constante en la CNN, escribió que Biden había expresado a «un importante aliado», sin identificar, sus dudas. Y que habría abierto por primera vez la puerta a retirarse de la carrera si en los próximos días no remonta.

El escenario es complicado. El manual de todo asesor de campañas dice que ante un desastre como el del debate hay que poner al candidato en todas partes, a todas horas. Que su cara, fresca, activa, lúcida, salga en cada televisión, telediario, anuncio. No está siendo así. Biden sigue participando en actos de campaña, de recaudación, en eventos privados, pero casi no hay imágenes. Salió unos minutos a comentar la decisión del Supremo sobre la inmunidad de los presidentes, pero sin preguntas.

La Casa Blanca, irritada, ha desmentido la información del periódico progresista por excelencia, asegurando que si hubieran tenido más tiempo, pues la periodista sólo les dio siete minutos antes de publicar en la web, habrían dicho algo. Pero nadie en la ciudad duda del contenido. Si el periódico, y una cadena como la CNN, se aferran con solo una fuente es que la persona es muy relevante y están seguros de que esa conversación tuvo lugar.

Es lógico y hasta inevitable. Es imposible que Biden no tenga dudas o reservas, por mucho que su círculo estrecho, encabezado por su esposa, le anime a seguir. Y es

### El mandatario habría abierto por primera vez la puerta a retirarse

### Las encuestas lo sitúan entre tres y seis puntos por detrás de Trump

imposible que pesos pesados o ex pesos pesados no le hayan dicho lo que piensan. Las encuestas lo sitúan permanentemente entre tres y seis puntos por debajo de Trump, dicen que ha perdido la confianza de muchos simpatizantes demócratas e incluso, por primera vez, Kamala Harris sale mejor parada en los ejercicios que simulan cómo acabaría un enfrentamiento directo con Trump.

Hay miedo, nervios y el reloj corre muy deprisa, quedan pocas semanas para la Convención que debe certificar al candidato. Dos minutos encendiendo la televisión le despejarían cualquier duda sobre cómo lo ve el país. Trump, incapaz de no ser el centro de atención o de callarse, estos días está con perfil bajo, dejando que Biden se cueza en su propia salsa.

## **MUNDO**



Un operario coloca una lona por la nueva presidencia de Hungría de la UE. ALEXANDROS MICHAILIDIS

# Le Pen 'sondea' la fusión con Orban

Giorgia Meloni consigue amarrar al PiS polaco en las filas de su 'familia' europea

### MARÍA G. ZORNOZA BRUSELAS

Tras un tira y afloja, un pulso de egos y mucha incertidumbre, la delegación polaca de Ley y Justicia (PiS) se mantendrá en las filas de los Conservadores y Reformistas (ECR). La familia europea de Meloni se constituyó ayer sumando 84 eurodiputados y colocándose como tercera fuerza de la Eurocámara. Nicola Procaccini, de Hermanos de Italia, y Joachim Brudzinkski, del PiS, fueron elegidos presidentes y el español Hermann Tertsch, de Vox, repite como uno de los cuatro vicepresidentes de la formación.

«Abogaremos por una Unión que respete los valores fundacionales europeos, como la familia tradicional. Y una que defienda los principios que han dado forma a Europa y a nuestra identidad, basadas en las tradiciones helenísticas, romanas y cristianas», defendió Procaccini. El acuerdo llega tras titubeos y divisiones de los polacos, que amagaron con romper con ECR y unirse a la nueva formación abanderada por Viktor Orban, bautizada como Patriotas por Europa. Algunos analistas estiman que esta no fue nunca una opción, sino una estrategia de negociación para ganar más peso y poder en las filas del partido. Aunque comparten muchos valores, el PiS –gran defensor de Ucrania– no iba a estar demasiado cómodo compartiendo bancada con el primer ministro húngaro, el líder más prorruso en la mesa del Consejo Europeo.

Entretanto, Identidad y Democracia (ID), el grupo de Marine Le Pen en la Eurocámara, ha pospuesto su reunión. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran a EL MUNDO que el encuentro se producirá el 8 de julio, un día después de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en las que la líder de Agrupación Nacional (RN) podría hacerse con la mayoría absoluta.

Uno de los escenarios que van tomando fuerza estos días en Bruselas es el de una posible fusión entre ID y Patriotas por Europa, la formación creada por el Fidesz junto al Partido de la Libertad (FPÖ) austriaco y al checo Alianza de Ciudadanos Des contentos (ANO). En los últimos días se ha unido a sus filas el portugués Chega y el estonio Jaak Madison, antiguo *identitario*, que se ha ido de ECR. Los de Le Pen cuentan en estos momentos con partidos de seis



Marine Le Pen se ajusta la chaqueta ante la mirada de Viktor Orban. L.BALOGH / AP

países, por lo que han dejado de cumplir los requisitos que fija el Parlamento Europeo para la creación de una nueva familia: un mínimo de 23 eurodiputados procedentes de, al menos, siete Estados miembros.

Los capitaneados por Orban todavía deben sumar representantes de tres países. Los días venideros van a ser claves. Orban avisa de que la «próxima semana» llegarán «muchas sorpresas». Matteo Salvini, aliado de Le Pen y miembro de ID, marca va el camino flirteando con los de Orban. «Es el proyecto más interesante para la alternativa en Europa, con un catalizador que es la insatisfacción con un sistema que no funciona», resume Marco Zanni, líder de La Liga en la Eurocámara, informa Efe. La fuga de los eurodiputados de La Liga o RN a los nuevos patriotas abriría la puerta a la disolución de ID.

### El grupo de Orban debe sumar aún representantes de otros tres países

### Se prevé que el lunes sea clave con la resaca electoral gala

Tanto los Patriotas como ID comparten visión en torno a crear una UE de las naciones, centrada en la mano dura con la inmigración y en las políticas verdes. Muchos los definen como el mismo caramelo con diferente envoltorio. A diferencia de los Conservadores, cuentan con una postura más prorrusa. De hecho, el Kremlin ha refrendado el apoyo a Le Pen para el próximo domingo.

El lunes, jornada de la resaca electoral gala, se prevé clave. «Queremos que los Estados miembros soberanos tomen decisiones, no la Comisión Europea a través del dinero europeo. Queremos detener la migración ilegal que amenaza nuestra cultura y valores. Queremos cambiar el Pacto Verde que está destruyendo nuestra industria y nuestra agricultura. Estableceremos nuestro grupo la próxima semana», anticipó Andrej

Babis, ex primer ministro

checo y líder de ANO.

Si se formaliza esta unión, la derecha radical quedaría dividida en la Eurocámara entre los Conservadores de Meloni y los Patriotas de Orban. Lo que a su vez se traduce como las fuerzas aceptables y digeribles para Von der Leyen y los excluidos por ser «amigos de Putin».

La candidata a repetir al frente de la Comisión Europea ultima su maratón de reuniones, negociaciones y promesas para arañar votos ante el examen en el Parlamento Europeo, previsto para el próximo 18 de julio. Tras ser nominada por los líderes europeos, debe granjearse el apoyo de al menos 361 de los 720 eurodiputados. Y los números

son ajustadísimos. En los últimos días ha cortejado a Socialdemócratas y Verdes, que le han transmitido su línea roja: el acercamiento a la extrema derecha, independientemente de cuáles sean sus siglas.

# **MUNDO**

gos públicos en la República duran-

te 10 años, aunque el castigo judicial no alcanzaba a la Eurocámara. Tras la victoria en Malmö de Nemo.

el primer artista no binario que se alzaba con el micrófono de cristal, Suiza albergará en 2025 el Festival. Pero

el periódico Blick ha difundido una

encuesta que refleja que el 49% de los

ciudadanos se muestran escépticos

ante la organización del certamen.

Sorprendente o no, entre quienes se

# La furia ultra contra Eurovisión

### Populistas piden la retirada de Letonia y Lituania, en línea con la Hungría de Orban

### EDUARDO ÁLVAREZ

Populistas de derecha –en el asunto que aquí nos ocupa la izquierda no cuenta–, neonacionalistas, prorrusos, ultraconservadores... En el galimatías de nuevas familias políticas y *outsiders* antisistema escorados hacia el extremo diestro que ocupan un espacio cada vez mayor en el Parlamento Europeo y en las distintas Asambleas

nacionales de los Veintisiete, hay de todo, como en botica. Pero a muchos representantes de estas formaciones, y probablemente también a buena parte de sus simpatizantes, les une algo: su ojeriza por el Festival de Eurovisión.

No se han apagado aún los ecos de la 68ª edición del concurso, la más polémica de la historia, marcada por la divisiva participación de Israel en plena guerra en Gaza, cuando nuevas controversias se ciernen sobre el certamen, ahora con las Repúblicas bálticas como epicentro.

Así, en Letonia su Parlamento acaba de tumbar una moción que reclamaba la retirada del país del concurso. Y en la vecina Lituania la dirección de la radiotelevisión pública nacional ha tenido que salir al paso, igualmente, para denegar la petición promovida, entre otros, por el controvertido eurodiputado Petras Grazulis, para que la nación deje de participar. Ambos casos inspirados en lo que ya ha ocurrido en Hungría, donde el régimen iliberal de Viktor Orban ordenó en 2020 la retirada, o en países de fuera de la UE como Turquía, donde el Gobierno islamista de Erdogan, en plena pendiente autoritaria, hizo lo propio en 2012. A muchos dirigentes y grupos de ideología ultra los valores que destila el Eurofestival les ponen los pelos como escarpias

En Letonia todo comenzó con la iniciativa de un ciudadano que reunió casi 12.000 firmas en una plataforma versión local de Change.org para reclamar el abandono del país del certamen. El motivo esgrimido por el paisano fue que los participantes «tienden a comportarse de forma obscena» (sic). La Saeima –el órgano unicameral que ostenta el poder legislativo en la República de Letonia-dedicó una sesión a debatir la cuestión. La directora de programación de la televisión pública nacional había explicado previamente la importancia del concurso para la industria musical local, así como el enorme seguimiento y la repercusión de un certamen visto por casi 200 millones de personas en todo el mundo.

Letonia continuará en 2025 en Eurovisión porque la moción fue tumbada, tras obtener sólo el voto favorable de 32 diputados –24 votaron en contray 31 se abstuvieron –. Entre quienes vieron que pintaban calva la ocasión para desligarse del concurso es-

tuvieron los 10 representantes del partido nacionalista NA—que forma parte del Grupo ultraderechista Conservadores y Reformistas en la Eurocámara—, los siete del Partido Antivacunas, y los 12 de la importante formación prorrusa ¡Estabilidad! Dios los cría y ellos se juntan... Tampoco puede extrañar que los políticos más afines al Kremlin no quieran saber

que el Festival es una «plataforma de propaganda LGBTI».

El dirigente en cuestión es una especie de bufón de la política lituana, célebre por haberse convertido en un azote ultra contra los homosexuales. El año pasado perdió su acta de diputado en la Cámara nacional por suplantar en el voto a un correligionario. Está inhabilitado para ocupar car-

declaran votantes de izquierda es abrumador el apoyo al concurso. Sin embargo, un 74% de los simpatizantes de la poderosa Unión Democrática del Centro –formación populista antiinmigración y contra-

ria al acercamiento a Bru-

selas que la prensa englo-

ba en la órbita de la ultra-

derecha– reniegan de él. El Festival de Eurovisión, además de un concurso de canciones es también un escaparate de libertades, de tolerancia y de reivindicación de las diversidades –en plural–. Recibió la Medalla Carlomagno de la UE por su contribución al proceso de unificación europea y a la conformación de la identidad común. Pero está en el punto de mira desde hace ya muchos años de sectores y grupos políticos ultraconservadores. El Gobierno húngaro de Viktor Orban exigió la retirada del país por considerarlo «demasiado gay», en lo que fue un primer paso de toda una catarata de medidas que el régimen ha aprobado desde 2020 contra los colectivos LGTBI. «Hungría no puede formar parte de la flotilla homosexual en la que se ha convertido esta competición musical llena de travestis y mujeres barbudas», se dijo desde el entorno del dirigente iliberal para justificar el boicot.

Casi con los mismos argumentos, los sectores más ultranacionalistas de Rusia se pasaron años tratando que el país se retirara del concurso. Cuando en 2014 ganó Conchita, la representante de Suiza, diputados nacionalistas promovieron el abandono poniendo el grito en el cielo: «Los resul-

tados del último Eurovisión son el colmo. Tenemos que abandonar este concurso inmediatamente, ya es hora de que dejemos de aguantar esta locura». Nadie podía imaginar entonces que serían expulsados años después, tras la invasión de Ucrania.

Claro que incluso en este asunto hay excepciones en el campo de la ultraderecha. Ahí está, por ejemplo, Marine Le Pen, gran icono de esta familia política y una gran seguidora de Eurovisión. Parece que, incluso si RN lograra una histórica mayoría absoluta el domingo que le permitiera formar Gobierno, la participación gala en el Festival no corre peligro.



La cantante suiza Conchita Wurst durante una actuación en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. EMMANUEL DUNAND / AFP

«El concurso es propaganda gay», dice Grazulis, hoy eurodiputado

El régimen iliberal de Budapest sacó al país del certamen en 2020 nada de un Festival en el que desde 2022 no puede competir Rusia, expulsada tras la invasión de Ucrania.

En cuanto a Lituania, la dirección de la radiotelevisión pública LRT se ha visto empujada a emitir, días atrás, un comunicado para dejar claro que el país no abandona Eurovisión tras la exigencia, en este sentido, promovida por el controvertido político Petras Grazulis, quien consiguió su acta como eurodiputado en las elecciones de junio y que aspira a ser admitido en la familia de Identidad y Democracia, a la que pertenecen, entre otros, el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Grazulis denuncia

El nacionalismo ruso atacaba el concurso antes de su expulsión

Marine Le Pen, nuevo icono de la ultraderecha, sí es una 'eurofan'

# **MUNDO**

# Imparable ola de xenofobia anti siria en Turquía

Ataques contra los refugiados en el país derivan en disturbios en el norte sirio

### LARA VILLALÓN

Turquía ha vivido en los últimos tres días una ola de xenofobia sin precedentes, con ataques contra hogares, tiendas y automóviles de refugiados sirios. Al menos ha muerto un menor de edad de esta nacionalidad y otro ha resultado herido en ataques con cuchillos perpetrados en dos ciudades del sur de Turquía. Las autoridades han llamado a la calma y aumentado el despliegue policial para frenar la violencia tras tres jornadas de ataques que continúan extendiéndose a lo largo del país. Cerca de 500 personas han sido detenidas desde el pasado domingo por participar en los disturbios.

Los altercados han provocado un estallido de violencia en el norte de Siria, donde Turquía tiene desplegadas tropas desde 2016. Al menos siete personas han muerto por disparos en protestas contra los ataques a refugiados en Turquía, según anunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), que depende de una red de fuentes dentro de Siria.

Los ataques contra la población siria en Turquía empezaron el domingo en Kayseri, en el centro de Anatolia, por un vídeo que circulaba en redes sociales en el que un joven sirio abusaba sexualmente de un familiar suyo menor de edad. Una muchedumbre armada con cuchillos quemó vehículos y rompió los cristales de las tiendas de refugia-

### «No queremos refugiados en nuestro país», era el grito repetido

### Cerca de cuatro millones de sirios viven desplazados por la guerra

 $dos\,sirios.\, \hbox{\it ``No queremos refugiados}$ en nuestro país», gritaban los atacantes en los vídeos de los disturbios aparecidos en redes. Ante el estallido de violencia, el jefe de policía de Kayseri, Atanur Aydin, prometió «tomar medidas» contra el presunto autor de los abusos sexuales y aseguró «su deportación y la de su familia». La gobernación provincial llamó a la ciudadanía a la calma y pidió que no realizaran «acciones distintas a las anunciadas por las autoridades». La Asociación de Medios y Migración declaró a EL MUNDO que los ataques se han extendido a al menos 13 provincias del país. La organización condenó la ola de violencia y denunció la falta de medidas institucionales para frenar la xenofobia y acoger con plenos derechos a los solicitantes de asilo. «Deben tomarse urgentemente las medidas necesarias para poner fin a esta agresión que se prolonga desde hace días. Los responsables deben ser juzgados. Nuestra lucha (de las ONG) continuará hasta que termine la violencia y establezcamos una vida libre e igualitaria junto con los refugiados», señaló la organización.

### PROTECCIÓN TEMPORAL

Turquía acoge cerca de cuatro millones de refugiados sirios con un estatus de protección temporal. Pese a que desde hace años tienen acceso a obtener permisos de trabajo, debido a los costes de los trámites la mayoría de empresas se niegan a contratarlos y casi todos se ven forzados al empleo sumergido. La falta de políticas de integración les ha amontonado en barrios en los que tienen poco contacto con los ciudadanos turcos. El rechazo a su acogida se ha disparado en el último lustro, a medida que la situación económica ha empeorado. Los refugiados sirios se han convertido en el chivo expiatorio de todos los males del país y su expulsión ha centrado las propuestas electorales de partidos opositores.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenó los ataques contra la población siria y criticó que se hayan usado como «provocación» para los disturbios en el norte de Siria. «Ni nosotros ni nuestros hermanos sirios caeremos en esta astuta trampa», dijo. Centenares de personas quemaron banderas turcas y lanzaron objetos contra vehículos militares turcos en el norte de Siria. La creciente violencia obligó a las autoridades turcas a cerrar un puesto fronterizo, después de que varios camioneros fueran atacados en el lado sirio.

A los disturbios se le añade cierta inquietud entre las milicias sirias aliadas de Ankara, porque Erdogan ha dado señales de querer mejorar relaciones con su homólogo sirio, Bashar Asad. Un acercamiento diplomático podría suponer la retirada de las tropas turcas de Siria –el único valedor de los militantes islamistas opositores a Asad-, pero también un acuerdo de retorno de los re fugiados sirios a su país de origen.



SERGEY GUNEYEV / AFP

### XI JINPING Y VLADIMIR PUTIN VUELVEN A EXHIBIR SU SINTONÍA

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió ayer en Astaná (Kazajistán) con el líder chino, Xi Jinping, y el turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la cumbre

de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) que concluye hoy. Moscú mantiene a Pekín como gran aliado en plena guerra de Ucrania.

## SI QUIERES PUEDES

PRACTICA DEPORTE ADAPTADO INCLUSIVO CON **FUNDACIÓN TAMBIÉN** 

91 384 50 09 I www.tambien.org



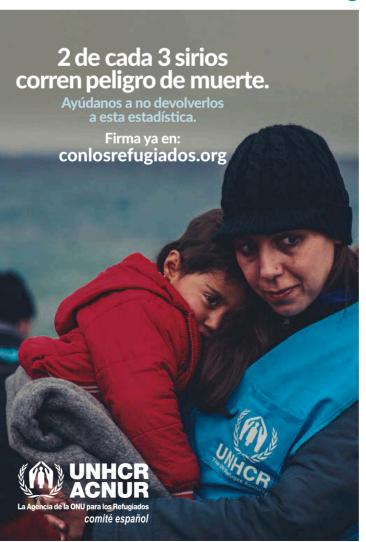

# **EL TIEMP**

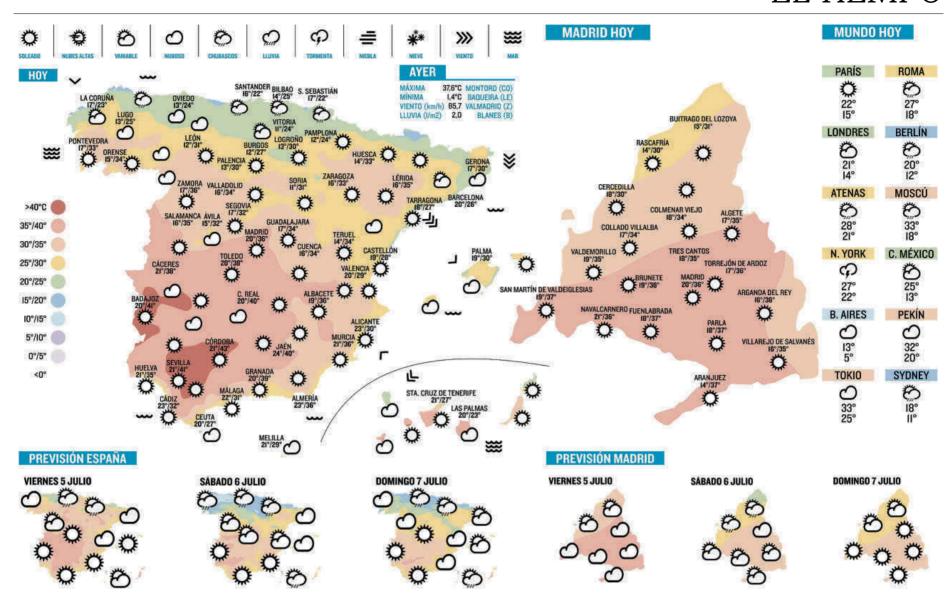

### SORTEOS

### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del miércoles:

### 18-26-31-43-48-49 (C6, R9)

| Acertantes | Euros                           |  |  |
|------------|---------------------------------|--|--|
| 1          | 792.619,77                      |  |  |
| 3          | 52.179,90                       |  |  |
| 85         | 920,82                          |  |  |
| 4.520      | 25,97                           |  |  |
| 82.292     | 4,00                            |  |  |
| 494.031    | 0,50                            |  |  |
|            | 1<br>3<br>85<br>4.520<br>82.292 |  |  |

Combinación ganadora del martes:

### 8-14-28-31-33-49 (C 13, R 7)

| Categoría | Acertantes | Euros     |  |  |
|-----------|------------|-----------|--|--|
| 6         | 0          | O         |  |  |
| 5 + C     | 2          | 65.842,84 |  |  |
| 5         | 91         | 723,55    |  |  |
| 4         | 3.970      | 24,88     |  |  |
| 3         | 74.282     | 4,00      |  |  |
| Reintegro | 421.112    | 0,50      |  |  |

Combinación ganadora del lunes:

### 2-10-22-27-30-47 (C 6, R 4)

| Categoría | Acertantes | Euros        |  |  |
|-----------|------------|--------------|--|--|
| 6         | 1          | 1.046.692,40 |  |  |
| 5 + C     | 4          | 33.062,20    |  |  |
| 5         | 122        | 542,00       |  |  |
| 4         | 5.824      | 17,03        |  |  |
| 3         | 84.073     | 4,00         |  |  |
| Reintegro | 441.723    | 0,50         |  |  |

### **CUPÓN DE LA ONCE**

### 18.463

La Paga: 017

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas: 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

### TRIPLEX DE LA ONCE

538 - 187 - 661 - 170 - 201

### SUPER ONCE:

Combinación ganadora del miércoles:

I° Sorteo: 02-05-10-13-17-20-22-24-25-37-43-54-55-61-63-66-69-70-77-84

2º Sorteo: 05-08-14-19-22-24-30-31-32-38-41-48-51-54-66-70-71-72-79-80

3° Sorteo: 0I-02-08-09-13-20-24-30-32-37-40-52-56-57-6I-65-70-80-83-85 4° Sorteo: 03-04-13-15-19-22-28-33-35-36-39-48-56-58-6I-64-66-78-82-83

5º Sorteo: 02-03-05-07-10-II-I3-I4-I7-20-23-28-32-35-36-38-53-55-60-85

### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del lunes:

### 1-2-5-28-42-49 (C 37, R 7)

| Aciertos | Acertantes | Euros     |  |  |
|----------|------------|-----------|--|--|
| 6 + R    | 0          | 0         |  |  |
| 6        | 0          | Ō         |  |  |
| 5 + C    | 3          | 39.526,60 |  |  |
| 5        | 114        | 1.906.99  |  |  |
| 4<br>3   | 6.598      | 47,93     |  |  |
| 3        | 129.772    | 8,00      |  |  |

Jóker: 5550469

### SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

### **CRUCIGRAMA**

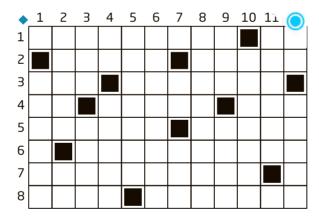

PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. Parte que se añade a un conjunto de elementos o a un todo. Elemento químico de número atómico 42. 2. Impídeme o quítame el movimiento. Femenino de ellos. 3. Moneda indostánica de níquel equivalente a un dieciseisavo de rupia. Determinar el valor aproximado de una cosa. 4. Caminad hacia un lugar. Ademán o palabra con la que se pone en ridículo a una persona. En el golf, número de golpes establecido para recorrer un campo o cada uno de sus hoyos. 5. Línea sinuosa, a modo de sierra, que forma la unión de ciertos huesos del cráneo. De la orina, fem. 6. Pudientes, poderosas. 7. Pasión que se siente con mucha fuerza. 8. Que tiene existencia verdadera. Hija del Pescaílla.

VERTICALES.- I. Apartar a una persona del trato con los demás. 2. Ave de América que corre y no puede volar. Precede a la ce. 3. Impide o quita el movimiento. Defecto que resta el valor de algo. 4. Dalton. Relativo a la boca. 5. Que van contra la moral establecida. 6. Verter, esparcir cosas líquidas o menudas. 7. Pronombre personal de 3º persona masculino.

Personaje de Star Trek. 8. Cobros de dinero o bienes en función de un concepto determinado. 9. Boxeador americano. Que se comporta de un modo inhabitual, en femenino. 10. Lanzar piedras contra una persona o cosa. 11. Instrumento musical de percusión formado por una bola hueca llena de pequeñas piedras. 12. Caso dativo de vosotros. Limpio con rascador.

Rosario. VERTICALES.- I. A. Aislar. 2. Nandú. Be. 3. Ata. Tara. 4. Da. Bucal. 5. Impuros. 6. Derramar. 7. U. Él. Odo. 8. Recaudos. 9. Ali. Rara. 10. Lapidar. 11. Maraca. I. SOLUCIONES: HORIZONTALES.- I. Añadidura. Mo. 2. Arame. Ellas. 3. Ana. Preciar. 4. Id. Burla. Par. 5. Sutura. Urica. 6. L. Acomodadas. 7. Abrasadora. C. 8. Real.

### HORÓSCOPO

SO3 **ARIES**  $^{ _{ }}$ 

(21 marzo - 20 abril)

La comunicación honesta será la clave para resolver malentendidos amorosos. Deja que tu corazón guíe tus palabras y verás cómo se disipan las dudas.



### **TAURO** (21 abril - 20 mayo)

No es el meior día para realizar todo aquello que tienes en mente, pues tu salud te lo impedirá y eso hará que debas posponer algún plan.



### **GÉMINIS** (21 mayo - 21 junio)

Un nuevo desafío en el trabajo pondrá a prueba tus habilidades, confía en tu experiencia. La colaboración con tus colegas será clave para el éxito.



### CÁNCER

(22 junio - 22 julio)

Tu actitud demasiado malhumorada te alejará de la persona a la que más quie-res. Intenta cambiar, de lo contrario te irás encontrando solo.



### LE0

(23 julio - 22 agosto) No descuides tus horas de sueño, son esenciales para tu recuperación diaria. La meditación puede ayudarte a mante-ner la calma y reducir la ansiedad.



### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) En el día de hoy estarás algo apático y sumido en la rutina profesional y personal, sin ganas de innovar o renovar nada de lo que haces siempre.



### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)

Tendrás que lidiar con ciertas actitudes negativas de una persona, no obs-tante deberás ser paciente y bondadoso con ella para evitar males mayores.



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 noviembre)
Surgirá una oportunidad financiera
que, aunque pequeña, tendrá un importante potencial a largo plazo. Considera también el invertir en ti mismo



(22 noviembre - 22 diciembre) Es probable que, tristemente, tu relación pueda llegar a su fin, ya que nin-guno de los dos intenta ceder ni está dispuesto a entregar nada.



### CAPRICORNIO

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero)
Es un buen día para iniciar una rutina de ejercicio, tu cuerpo te lo agradecerá. La alimentación balanceada será clave para mantener tu energía al máximo.



### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero)

Podría ser un día bastante conflictivo en el ámbito profesional o social debido a ciertos ataques que te harán algunos compañeros o amigos.



### PISCIS

(22 febrero - 20 marzo)

Tu corazón anhela una conexión más profunda, es el momento de ser valiente y abrirte completamente a tu pareja para llevar la relación a otro nivel.

# **ACTUALIDAD ECONÓMICA**



Lorenzo Amor, Rocío Albert, Luis Isasi, Isabel Díaz Ayuso y Gerardo Cuerva, ayer en la asamblea de Cepyme. SERGIO GONZÁLEZ VALERO

# «Nos están interviniendo»

 Las pymes firman un manifiesto sin precedentes contra la «injerencia» y el «ataque a la empresa» del Gobierno
 La asamblea de Cepyme se convierte en un «clamor» y un salto a la «defensa activa»: «Basta ya»

### MARCOS IRIARTE MADRID

«Este documento tiene que ser un catalizador, que la voz de la pyme española sea un clamor en todos los rincones del país: quien gobierna contra las pymes, contra nuestra libertad, gobierna contra el progreso de España».

Estas palabras de Gerardo Cuerva pretenden marcar un punto de inflexión en la relación de las pequeñas empresas con el Ejecutivo. Ser «un basta ya»; un «hasta aquí hemos llegado», arrancar una «defensa activa» y desatar una auténtica revolución de las pymes. Y es que las pequeñas y medianas empresas y sus representantes protagonizaron ayer en Madrid un movimiento sin precedentes para manifestar su «hastío» y su rechazo a lo que consideran «un asalto del Gobierno a la empresa».

La Asamblea Anual de Cepyme, la patronal mayoritaria de las pequeñas y medianas empresas del país, se ha convertido en el escenario de arranque de esa *revolución de las pymes*. En ella, pequeños empresarios de toda España dieron lectura a un documento sin precedentes, el *Manifiesto* 

de la Pequeña y Mediana Empresa Española por la libertad empresarial con el que quisieron dar un paso al frente y pasar abiertamente al choque con el Gobierno.

«Son días confusos, en los que se ataca la dignidad y la libertad empresarial, se describe como blanco lo que es evidentemente negro, se dice dialogar mientras que lo que se hace es imponer, y alguien está decidiendo que vosotros no representáis a las pequeñas y medianas empresas españolas», advirtió Gerardo Cuerva a los empresarios presentes. «Se os dice

eso porque el Gobierno necesita interlocutores sumisos para ejecutar su ataque a la empresa», añadió.

Ningún ministro escuchó en directo estas palabras de Cuerva ni las de los empresarios que dieron lectura al manifiesto consensuado. Se había anunciado la presencia en la asamblea de Cepyme del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, pero al final no asistió. El Ministerio asegura que en realidad nunca se comprometió a ir por horario, y fuentes empresariales rebaten que se les confirmó por escrito su pre-

sencia, pero que se cayó de la agenda tras negarse a adelantar al Gobierno una copia del manifiesto, como le exigían. Acudió la secretaria de Estado de Digitalización.

Sí asistió y fue la encargada de abrir el evento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE fue responsable de su clausura. «No hay un día sin una o varias ocurrencias, imposiciones o ataques. Semanas de cuatro días, reducciones de jornada impuestas al margen de la negociación colectiva, subidas del

### Cómo reducir la jornada laboral

### RAFAEL DOMÉNECH IÑIGO SAGARDOY

La reducción de la jornada laboral es un tema recurrente en el ámbito del mercado de trabajo. No en vano, desde los comienzos de la era industrial, las primeras reivindicaciones sociales se centraban en limitar jornadas excesivas de trabajo y a lo largo de más de un siglo se han ido produciendo avances notables en los países más desarrollados. Así ha ocurrido igualmente en nuestro país gracias a la

negociación colectiva. Hasta ahora.

Sindicatos, organizaciones empresariales y Gobierno, por iniciativa de este último, están tratando de llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral máxima un 6,25%, de 40 horas semanales hasta las 37,5 en un plazo de dos años. Los estudios que han analizado esta cuestión parten siempre de la premisa que una reducción sólo tiene sentido si no afecta al empleo, responde a ganancias de productividad y sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. Lo deseable es que se produzcan simultáneamente estas tres condiciones para plantear una hipotética reducción de la jornada de manera generalizada y por la vía del imperativo legal, sin dejar a nadie atrás.

Desde una perspectiva económica, la reducción de la jornada laboral es una de las consecuencias de los aumentos de la productividad. Durante los últimos dos siglos, conforme las economías se han ido haciendo más productivas, el número de horas trabajadas por empleado ha disminuido tendencialmente.

A finales del siglo XIX, en España se situaban cerca de 3.000, mientras en el primer trimestre de 2024 fueron equivalentes a 1.713 horas anuales. La evidencia de los países de la OCDE en las últimas seis décadas es concluyente: cada 10% de aumento de la productividad está asociado a una reducción de un 3% de las horas trabajadas. De acuerdo con este resultado, si España cerrase la brecha de productividad con las economías más avanzadas, las horas trabajadas descenderían un 12%.

Las ganancias permanentes de productividad por ocupado (un *shock* de oferta positivo) permiten que trabajadores y empresas puedan negociar la distribución de estas mejoras entre aumentos de los salarios o reducciones del tiempo de trabajo, sin que se produzca un aumento del desempleo. Al incrementar los salarios y la renta permanente, lo hace la demanda de bienes, de servicios y también de ocio.

Las preferencias de los trabajadores llevan a dedicar voluntariamente una parte de los aumentos permanentes de renta a trabajar menos horas. De hecho, en las grandes y medianas empresas españolas más productivas se encuentran muchos casos en los que la negociación colectiva ha llevado ya a jornadas laborales de 37,5 horas semanales o menos.

Por el contrario, cuando el recorte de la jornada laboral viene causado por un cambio regulatorio como el que se plantea en España, sin una mejora previa de la productividad o de una reducción proporcional de los salarios, se produce un

# **ACTUALIDAD ECONÓMICA**

salario mínimo sin tener en cuenta la productividad ni los costes...», sostuvo la presidenta de Madrid.

«La reducción de la jornada es sólo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa», apuntó desde la tribuna el presidente de Cepyme. «Lo cierto es que está demostrándose que hay

### Cuerva: «Necesitan interlocutores sumisos su ataque a la empresa»

### Ningún ministro acudió tras conocerse que se leería el manifiesto

poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas. Negociar en estas condiciones resulta muy difícil, a veces hasta nos parece estéril, pero hay que seguir negociando», añadió.

Cuerva quiso dejar claro que las pymes deben dar un paso al frente ante ese «hostigamiento» del Gobierno, levantar su voz: «Nadie va a defendernos si no lo hacemos nosotros», advirtió.

El texto presentado en la asamblea de Cepyme es contundente y «con este gesto», la patronal de las pymes «quiere responder a las demandas que le han hecho los empresarios y las organizaciones empresariales (...) ante la aprobación continuada de medidas intervencionistas en contra de la empresa española».

La asamblea de Cepyme se ha celebrado en un momento de gran tensión entre el Ejecutivo y los empresarios. El lunes, la patronal decidió ignorar el ultimátum que le había lanzado el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz y acudió a la reunión del diálogo social sin una propuesta alternativa para la reducción de la jornada laboral en España. Ese mismo día, Cepyme había calculado en unos 12.000 millones el coste para las empresas que tendría la reducción de la jornada planteada por Díaz.

incremento del coste laboral, es decir, un shock de oferta negativo. Las empresas responden contrayendo su demanda de empleo y concentrándose en las actividades más productivas que permiten absorber costes laborales más elevados

El aumento del coste laboral incentiva también la sustitución de trabajo por capital. En esta situación, la relación de causalidad se invierte: la productividad aumenta como respuesta al encarecimiento del coste laboral, pero disminuye el empleo y la actividad respecto al escenario sin este shock negativo de oferta. En un estudio de BBVA Research se estima que el impacto de esta medida, mediante la reducción del exceso de horas actualmente existente sobre la jornada de 37,5 horas semanales, implicaría un aumento de los costes laborales unitarios del 1,5%, y restaría en torno a 7 décimas al crecimiento medio



La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. E. P.

# El «trampantojo» de la 'hucha' de las pensiones

Tres expertos desmontan la «imagen errónea» que el Gobierno quiere vender de la situación de la Seguridad Social

### DANIEL VIAÑA MADRID

anual del PIB durante dos años y 8 al del

de la jornada laboral es el resultado de la

reparten las ganancias de productividad.

resultado de una demanda social, no hay

interlocutores sociales su negociación y

productivas pagarán mayores salarios y

ofrecerán mejores condiciones laborales,

materia de conciliación. Además, atraerán

ello una asignación más eficiente de los

talento y capital humano, consiguiendo con

como jornadas de trabajo más cortas,

flexibilidad horaria y otras ventajas en

que temer el hecho de dejar en manos de los

ejecución, como ha ocurrido hasta ahora de

manera eficaz y flexible. Las empresas más

Si la propuesta del gobierno de España de

negociación colectiva sobre cómo se

reducción de la jornada laboral es el

Elma Saiz entregó ayer a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el informe anual del Fondo de Reserva, documento en el que se recoge que la *hucha* de las pensiones cuenta ya con 7.000 millones y que al final de año la cifra superará los 9.000 millones. «Esta senda de crecimiento es un indicador muy relevante que refuerza la confianza y la certidumbre», afirmó la ministra de Seguridad Social, a lo que Armengol añadió que es «maravilloso» ver cómo «se nos llena» la hucha. Ambas, en definitiva, presumieron de la buena situación financiera en la que se encuentra el sistema de la Seguridad Social tras la última reforma, que es lo que siempre traslada el Gobierno. Pero la realidad, según tres de los principales expertos en pensiones de España consultados por EL MUNDO, no es precisamente la que vende el Ejecutivo.

«Es un trampantojo», resume Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. «El Gobierno no cuenta que tenemos un déficit contributivo, que es la diferencia

entre pensiones y las cotizaciones, de algo menos de 30.000 millones de euros. Te dan datos parciales y parece que estamos fenomenal. La gente dirá cuando vea la noticia de la aportación al Fondo: ¡Pues no estamos tan mal!'», añade.

«Lo que suele hacer el Gobierno es ofrecer planteamientos parciales de cuál es la situación», coincide Miguel Ángel García, profesor de la Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea, que va incluso más allá en las cifras. Este experto incluye en su cálculo de déficit a las clases pasiva, y ofrece

los siguientes datos: «En 2023, el sistema recibió 44.148 millones en transferencias. Unos 20.000 millones en lo que han denominado gastos impropios, 7.500 millones más de los complementos a mínimos y el resto en clases pasivas. Y además, necesitó un préstamo de 10.000 millones».

«Decir que se están haciendo aportaciones a la hucha de pensiones es trasladar una idea errónea, una imagen errónea de la situación. El sistema todavía no está en equilibrio a pesar de estas inyecciones. No lo estará en 2024 y tampoco en los siguientes años», sentencia García.

«El Fondo de Reserva estaba pensado para cuando tenías superávit. Pero si tienes déficit, no tiene sentido realizar aportaciones», prosigue José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector también de Fedea. «Tienes un déficit, pides prestado para pagar las pensiones, luego subes unos impuestos que te distorsionan el mercado laboral y coges ese dinero y lo guardas en deuda pública que te da una baja rentabilidad. No le veo sentido», prosigue.

Se refiere Conde Ruiz, primero, a la cotización adicional que ha aplicado el Gobierno a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), y segundo, a que la hucha de las pensiones se invierte en deuda pública para que esos fondos generen rentabilidad. «La distorsión que te genera en el mercado laboral probablemente sea mayor que la rentabilidad de la deuda», incide.

Pero nada de esto se incluye en el relato del Gobierno. Ni mucho menos. Desde el Ejecutivo, y volviendo al acto de ayer en el Congreso, se destaca que «el Fondo de Reserva llegó a tener casi 67.000 millones de euros en 2011, pero bajó hasta los 2.138 en 2020», y que «al final de 2024, se espera que su valor se multiplique por cuatro gracias a la buena marcha del empleo y a la activación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional». Es más, según la ministra Saiz, a final de legislatura la cifra será de 25.000 millones.

recursos productivos entre empresas. En empleo. El efecto sobre la tasa de paro sería aquellas en las que su producción no se de unas 8 décimas más cada año, respecto al distribuya homogéneamente en el tiempo, escenario alternativo en el que la reducción el cómputo anual de la jornada de trabajo media es una flexibilización necesaria.

España se encuentra todavía lejos del promedio de la UE en tasa de empleo y productividad por ocupado, que ha ido incluso divergiendo en las dos últimas décadas. Reducir estas brechas requiere políticas que permitan avanzar simultáneamente en ambos objetivos, mejorando el funcionamiento del mercado de trabajo, favoreciendo la competencia de los mercados y la competitividad, y dotando de la flexibilidad necesaria para que el empleo y el capital vaya a las empresas más productivas. Esa es la mejor manera de asegurar que la jornada de trabajo se reduzca gradualmente, con mayores

aumentos salariales y creación de empleo al mismo tiempo.

El objetivo de disminuir la jornada laboral es loable, pero la forma en la que se consigue es clave para alcanzar los efectos deseados. La negociación colectiva es claramente el instrumento idóneo para adaptar las necesidades de empresas y trabajadores a cada realidad empresarial y sectorial, de manera eficaz y flexible. En determinados ámbitos ya se han implementado en España jornadas de 37 y 38 horas semanales, o incluso menos. Nuestro moderno y maduro sistema de relaciones laborales permite y promueve estas soluciones. No lo dejemos de lado.

Rafael Doménech, de BBVA Research y la Universi-

Iñigo Sagardoy, de Sagardoy Abogados y la Universi-

# **ECONOMÍA**

EL RETORNO
DE LAS
MEGA OBRAS

1

**LA NUEVA ROMAREDA.** Tras 20 años de falsas promesas y tres proyectos fracasados, la carrera por ser sede del Mundial 2030 ha desatascado la remodelación del estadio del Real Zaragoza, con una inversión prevista de 150 millones. Arranca con la Nueva Romareda una serie sobre grandes obras con voluntad transformadora por toda la geografía española



Recración de cómo será la imagen exterior de la Nueva Romareda. E. M.

# Nueva Romareda: la joya de Aragón que ya sueña con el Mundial 2030

### ISMAEL POVEDA ZARAGOZA

Tras más de 20 años y tres proyectos fallidos, la piqueta por fin entrará en La Romareda. Y lo hará para iniciar un proyecto faraónico con el que se reformará el estadio por un coste que, a falta de la confirmación de un plan definitivo, rondará los 150 millones de euros.

Será la remodelación de uno de los estadios más icónicos del fútbol español, que fue construido en 1957 y que desde 1994, cuando fue adaptado a la normativa de la UEFA que impedía la presencia de espectadores sin asiento, no ha experimentado grandes reformas. Por ello, este coliseo en el que un día jugaron leyendas de la talla de Cafú, Nayim, David Villa o Diego Milito pedía a gritos un lavado de cara integral.

Y así se hará a partir del próximo 8 de julio, cuando comience la demolición de la mítica grada del Gol Sur, de la que la afición zaragocista tuvo la ocasión de despedirse en la última jornada de liga. Un verano, el de 2024, empleado en derrumbar parte del estadio, para, posteriormente, abrir el proceso de licitación del proyecto diseñado por IDOM, el estudio de arquitectura liderado por César Azcárate, autor del diseño del nuevo San Mamés, del Nou Camp Nou o del estadio Monumental de Buenos Aires, hogar de River Plate.

Tras la fase preliminar, está previsto que la construcción de La Romareda comience a principios de 2025, con vistas a que pueda estar finalizada en los últimos meses de 2027 o en los albores de 2028, a tiempo para el Mundial de 2030, del que, con casi total seguridad (falta el anuncio oficial de la FIFA), será se-



 ${\it Imagen recreada del interior del estadio tras la remodelaci\'on. ~\rm E.~M.}$ 



Imagen de los exteriores de la Nueva Romerda. E. M.

de. En un principio, el proyecto se iba a desarrollar en cinco fases (demolición, Gol Sur, Grada Este, Tribuna de Preferencia y Gol Norte), pero, tras la cesión del Ayuntamiento de 4.500 metros cuadrados para la instalación de un estadio modular en el que jugará el Real Zaragoza durante dos temporadas, el proceso se ha podido reducir a dos etapas. El recinto alternativo, además, se levantará con los ahorros que suponga en el presupuesto al acortar los plazos, por lo que se espera que no represente un coste adicional.

El estadio, que está llamado a convertirse en la nueva joya de Aragón, tendrá una capacidad de 43.000 espectadores (10.000 más que el actual) y se levantará en cinco plantas sobre rasante, con una altura superior a los 31 metros, y dos sótanos en los que se localizarán los vestuarios, salas de prensa, diferentes despachos y varias áreas de *hospitality*, una de las principales exigencias de la FIFA para considerar al estadio como posible sede de la cita mundialista.

Por su parte, en las cinco plantas, además de los accesos a los graderíos, habrá diferentes zonas VIP, una terraza 360 situada en el quinto nivel desde la que se podrán tener vistas del interior y exterior del estadio de forma simultánea, y salas flexibles que permitirán la celebración de diferentes eventos ajenos al fútbol. Este es un enfoque inspirado en lo que ya es el Santiago Bernabéu, una arena capaz de albergar conciertos, congresos o cualquier tipo de actividad durante un gran número de días al año.

Sobre la explotación de los usos terciarios del estadio, se rumorea con la posible instalación de un hotel, tiendas y varios restaurantes, aunque por el momento son todo suposiciones. En ese sentido, César Azcárate explica a EL MUNDO que «desde IDOM hemos tratado de hacer estos espacios lo más flexibles posible, con la intención de que luego puedan ser utilizados para cubrir cualquier tipo de necesidad».

Uno de los principales recursos a explotar será el túnel de vestuarios, planteado como uno de los mayores atractivos de la Nueva Romareda. El pasadizo por el que los jugadores del Real Zaragoza saltarán al verde en busca del ansiado ascenso podrá ser visualizado por varios aficionados desde un espacio a triple altura

Esta parte del estadio ha sido bautizada por IDOM como lo que se denomina *Pitch club*, que no es otra cosa que un espacio de arquitectura que, según indicó Azcárate durante la presentación del proyecto, «será único en el fútbol español». Según las primeras imágenes del diseño, además de los diferentes balcones,

# **ECONOMÍA**

destacan dos salas incluidas en el interior del pasaje, conectadas con la grada baja de la Tribuna de Preferencia, para que los aficionados, una vez hayan visto a los futbolis-

tas de ambos equipos, puedan subir para disfrutar del partido.

La fachada del edificio será moldeada para inspirarse en el cierzo, el fuerte viento de componente noroeste que tanto afecta a la capital aragonesa en su paso por el valle del Ebro. Así, explica Azcárate que «este es un detalle poético orquestado para relacionar el estadio a la ciudad de Zaragoza. Hemos erosionado la capa exterior modelándola con elementos fluidos y dinámicos. La pieza se deforma dibujando formas cóncavas en las zonas norte y sur, dotando de una mayor amplitud al espacio urbano, y formas convexas en las zonas este y oeste, mostrándose a la plaza de Eduardo Ibarra y al Paseo de Isabel la Católica». La cubierta, a su vez, cubrirá el 100% de la superficie del graderío, extendiéndose hacia el exte-

rior del estadio. En cuanto a los aledaños de la instalación, el derribo del edificio del Cubo y de la antigua Gerencia de Urbanismo, que tendrá lugar de forma simultánea al del Gol Sur, marcarán un antes y un después en la fisionomía del distrito. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se plantea la construcción de una «gran plaza» que esté en la misma cota del recinto y

minar escaleras y rampas. Sin embargo, al no conocerse la estrategia de explotación de los recursos del estadio más allá del fútbol, todavía es pronto para hablar de un plan concluyente.

La alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, ha hecho de la Nueva Romareda, uno de los buques insignia de su primer año en el avuntamiento. En una entrevis-

ta concedida a este periódico hace unas semanas explicaba que «el nuevo estadio era una deuda histórica con la ciudad v que, con su renovación, representará una pieza más de la expansión que está experimentando Zaragoza».

El proyecto está financiado a partes iguales por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza. Cada uno de ellos ha aportado una cantidad equivalente a 40 millones de euros, que irán destinados al pago de los costes de la construcción. Los 30 millones restantes, sobre los que Chueca descarta que vaya a haber «sorpresas negativas», se prevé que sean aportados por un nuevo integrante de la sociedad. Ibercaja, el banco más importante de Aragón, ya ha mostrado en repetidas ocasiones su intención de embar-

Azcárate, por su parte, asegura que desde IDOM han trabajado de forma «escrupulosa» para ajustarse al presupuesto v «evitar imprevistos». Para ello, añade, «hemos tratado de valorar detenidamente cualquier tipo de decisión relacionada con el proyec-

carse en el pro-

yecto, pero la for-

ma en la que lo

hará todavía no

está definida.

to, va que, en mu-



LA NUEVA ROMAREDA

Coste del proyecto Fecha de obras

150 mill. de € 2025-2028

- 43.000 espectadores (10.000 más)
- · Albergar todo tipo de eventos
- Fachada inspirada en el cierzo
- Terraza 360
- Túnel de vestuarios acristalado
- Nuevas zonas VIP
- Áreas de 'hospitality'

FUENTE: Real Zaragoza

EL MUNDO

### **ESTADIO MODULAR ELZARAGOZA SE MUDA PARA ACORTAR PLAZOS**

Para acelerar la construcción de la

Nueva Romareda, el Gobierno de Aragón pondrá a disposición del club 4.500 metros cuadrados en el Parking Norte de la EXPO. Así, el Real Zaragoza se convertirá en el primer gran club español en competir en un estadio 100% modular, del que se prevé que tenga una capacidad de unos 22.000 espectadores. Esta es una fórmula empleada por otros clubes como el Girona, que albergará en Montilivi partidos de Champions durante la próxima temporada, y el Inter de Miami, el club en el que juega Leo Messi y que es presidido por Jorge Más, quien a su vez es máximo dirigente del Zaragoza. La medida, defienden desde el Ayuntamiento, supondrá menos molestias a los aficionados y una reducción de hasta dos años en los plazos, que podría traducirse en un ahorro de 6 millones de euros. Además, por parte de la gerencia de Urbanismo, añaden que tiene previsto reutilizarlo, no en sus dimensiones de inicio, pero sí en lo relativo a su vertiente urbanística, para que forme parte de la futura Ciudad Inteligente del

> es necesario crear soluciones imaginativas que puedan ser más económicas que otras. Es un tira y afloja constante que facilita el contar con una experiencia dilatada en la construcción de estadios».



Tanques de la matriz de Biomar en el puerto de Málaga. MARTÍN MESA

# Biomar, inhabilitada por presunto fraude de 'bios'

La firma acumularía infracciones por valor de 200 millones

### PAULA MARÍA MADRID

Los registros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya han dado cuenta de la primera inhabilitación de un operador al por mayor de hidrocarburos por irregularidades en la mezcla de combustibles, es decir, el incumplimiento de la obligación de añadir al producto de origen fósil una parte de biocarburantes. Se trata de la firma Biomar Oil que, presuntamente, habría acumulado una deuda con el sistema de más de 200 millones de euros en 2023, según fuentes conocedoras.

Las empresas que comercializan gasolina o diésel al por mayor tienen en España la obligación de sumar una parte de combustibles de origen renovable a su producto final. El año pasado, el peso de estos 'bios' debía alcanzar, al menos, un 10,5% de las ventas totales. La medida es clave para cumplir los objetivos europeos de penetración de energía verde en el transporte y, por ende, de descarbonización.

La ley contempla una suerte de bula. Aquellas empresas que no hayan podido cumplir o acreditar que han alcanzado ese porcentaje en su mezcla pueden realizar un pago compensatorio estipulado en 1.623 euros por cada certificado no aportado. Esos títulos se registran en el llamado Sistema de Certificación de Biocarburantes (Sicbios), que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. En 2023, el déficit de certificados implicó un coste para el sistema de 581 millones, una subida considerable frente a los alrededor de 20 millones de 2022.

Alo largo del pasado ejercicio, Biomar Oil no habría logrado acreditar ante el departamento que dirige Teresa Ribera que su producto contiene el porcentaje 'bio' que exige la ley. Tampoco habría pagado la compensación correspondiente, una infracción tipificada como 'muy grave' por la Ley de Hidrocarburos, que el Gobierno reformó a finales de 2023, precisamente, para poner coto al fraude, fiscal y de biocombustibles, que se había disparado en el sector. Ambos incumplimientos han deriva-

### **EXCELTUR: «NO IGNORAMOS EL SENTIR VECINAL»**

«No podemos ser indiferentes al sentimiento de los vecinos». Así habló ayer Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur, la gran patronal del turismo español, en la presentación del Manifiesto por un turismo responsable, un documento que aboga por una solución colectiva y de colaboración público-privada que haga del sector una actividad sostenible y empática con la ciudadanía.

Sus 80 propuestas se estructuran en cinco ejes: gentrificación, medioambiente, empleo, entorno y gobernanza. Ideas para sustentar el rediseño de una hoja de ruta sectorial que aumente el valor añadido y atienda a las necesidades de los ciudadanos más afectados por el turismo masivo.

do en la inhabilitación de la empresa, hace apenas unos días, por parte del ministerio energético.

Consultada por este medio, Biomar Oil se ha remitido a una nota interna que ayer difundió entre sus clientes y proveedores, en la que asegura que ha presentado un «recurso de disconformidad» y alega que su situación «viene motivada por la potestad sancionadora temporal» del Ministerio que, asegura, «no acepta nuestro informe del Sistema de Obligaciones de Sicbios» y apunta que la cartera maneja «datos que no se corresponden con la realidad». Por su parte, en Transición Ecológica aluden a las medidas aprobadas en la citada reforma del marco regulatorio del sector.

Como apuntan desde Biomar, su incapacitación es, por ahora, temporal. Así lo refleja el registro oficial de operadores de Competencia, donde el grupo ya figura como 'baja'. Si bien, la envergadura de las obligaciones pendientes de pago del grupo, que concentra el 37,5% del total adeudado por el sector en 2023, complican su situación.

Biomar Oil, en cualquier caso, afronta este procedimiento con liquidez. Entre 2021 y 2022, últimas cuentas de las que hay registros, su facturación pasó de 25 millones a más de 1.000 millones. En 2023, apuntaba a doblar ingresos. El contexto era propicio: un cambio de propiedad que aumentó su foco de lo local a lo nacional y precios de la energía disparados. Pero el salto de las ventas, también llamó la atención de las autoridades tributarias, según informó en su día este medio.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



| IBEX 35         |                      |                    |               |         |          |                      |                   |
|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|----------|----------------------|-------------------|
| ТÍТULO          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN<br>EUROS | N DIARIA<br>% | MIN.    | YER MÁX. | VARIACIÓ<br>ANTERIOR | N AÑO %<br>ACTUAL |
| Acciona         | 107,100              | 1,500              | 1,42          | 105,400 | 107,400  | -16,55               | -19,65            |
| Acciona Ener    | 19,070               | -0,020             | -0,10         | 18,700  | 19,360   | -18,68               | -32,09            |
| Acerinox        | 9,850                | 0,100              | 1,03          | 9,745   | 9,870    | 26,28                | -7,56             |
| ACS             | 38,740               | 0,300              | 0,78          | 38,520  | 38,980   | 68,56                | -3,54             |
| Aena            | 191,200              | 3,000              | 1,59          | 187,800 | 191,800  | 50,73                | 16,51             |
| Amadeus         | 63,340               | 1,440              | 2,33          | 62,060  | 63,340   | 37,85                | -2,37             |
| ArcelorMittal   | 21,520               | 0,370              | 1,75          | 21,370  | 21,700   | 6,83                 | -16,15            |
| B. Sabadell     | 1,863                | 0,043              | 2,34          | 1,814   | 1,870    | 32,59                | 67,34             |
| B. Santander    | 4,419                | 0,095              | 2,20          | 4,341   | 4,423    | 43,52                | 16,91             |
| Bankinter       | 7,590                | -0,052             | -0,68         | 7,590   | 7,740    | 3,21                 | 30,95             |
| BBVA            | 9,594                | 0,194              | 2,06          | 9,420   | 9,610    | 62,22                | 16,63             |
| CaixaBank       | 5,006                | 0,016              | 0,32          | 4,988   | 5,062    | 17,92                | 34,35             |
| Cellnex Telecom | 31,230               | 0,500              | 1,63          | 30,480  | 31,290   | 15,54                | -12,42            |
| Colonial        | 5,575                | 0,095              | 1,73          | 5,480   | 5,575    | 19,35                | -14,89            |
| Enagás          | 12,900               | 0,110              | 0,86          | 12,790  | 12,940   | 17,63                | -15,49            |
| Endesa          | 17,795               | 0,025              | 0,14          | 17,705  | 17,915   | 19,18                | -3,60             |
| Ferrovial Se    | 36,980               | 0,720              | 1,99          | 36,280  | 37,060   | 14,12                | 11,99             |
| Fluidra         | 19,400               | 0,230              | 1,20          | 19,290  | 19,550   | 37,02                | 2,92              |

| TÍTULO            | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA |       | AYER   |        | VARIACIÓN AÑO % |        |
|-------------------|------------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
|                   | COTIZACIÓN | EUROS            | %     | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR        | ACTUAL |
| Grifols           | 8,420      | 0,462            | 5,81  | 7,990  | 8,500  | 43,50           | -45,52 |
| IAG               | 2,044      | 0,105            | 5,39  | 1,942  | 2,048  | 28,08           | 14,77  |
| Iberdrola         | 12,280     | 0,095            | 0,78  | 12,215 | 12,340 | 15,38           | 3,45   |
| Inditex           | 45,690     | 0,440            | 0,97  | 45,320 | 45,870 | 67,59           | 15,88  |
| Indra             | 18,950     | -0,040           | -0,21 | 18,790 | 19,120 | 34,32           | 35,36  |
| Logista           | 26,700     | 0,200            | 0,75  | 26,620 | 26,820 | 15,61           | 9,07   |
| Mapfre            | 2,124      | -0,002           | -0,09 | 2,118  | 2,154  | 20,23           | 9,32   |
| Meliá Hotels Int. | 7,800      | 0,170            | 2,23  | 7,660  | 7,800  | 30,19           | 30,87  |
| Merlin Properties | 10,610     | 0,110            | 1,05  | 10,440 | 10,610 | 23,66           | 5,47   |
| Naturgy           | 20,780     | 0,300            | 1,46  | 20,560 | 20,900 | 17,57           | -23,04 |
| Redeia            | 16,130     | 0,080            | 0,50  | 16,040 | 16,210 | 3,73            | 8,18   |
| Repsol            | 14,920     | -0,210           | -1,39 | 14,775 | 15,160 | -2,69           | 10,93  |
| ROVI              | 84,950     | -1,400           | -1,62 | 84,400 | 86,550 | 72,15           | 41,11  |
| Sacyr             | 3,374      | 0,036            | 1,08  | 3,320  | 3,374  | 28,54           | 7,93   |
| Solaria           | 11,200     | -0,060           | -0,53 | 11,170 | 11,430 | 8,70            | -39,82 |
| Telefónica        | 3,956      | 0,032            | 0,82  | 3,923  | 3,970  | 17,09           | 11,94  |
| Unicaja Banco     | 1,273      | 0,003            | 0,24  | 1,271  | 1,286  | -5,39           | 43,03  |







# Pacto para el ERE de Ford a la espera del Gobierno

El grupo despedirá a 626 trabajadores y dejará en ERTE a 996

### NOA DE LA TORRE VALENCIA

«Acuerdo por cuarta y última vez». Las palabras, con un mensaje claro de advertencia, son las que utilizó ayer UGT para anunciar que se había firmado un nuevo pacto con la dirección de Ford en Almussafes para ejecutar el ERE en la fábrica valenciana. Los despidos ascenderán finalmente a 626, con unas condiciones «inmejorables» a juicio del sindicato mayoritario, después de que la empresa haya aceptado rebajar la cifra de salidas en casi un millar. El segundo sindicato, STM, se negó a rubricar el acuerdo alegando que no garantiza en la práctica la voluntariedad.

Las 996 personas que se librarán del ajuste definitivo, sin embargo, entrarán en un «ERTE rotativo» hasta el 31 de diciembre de este año. «A partir de enero de 2025 deberá entrar en vigor el mecanismo que el Gobierno de España nos ha asegurado, y el acompañamiento que hará la Generalitat Valenciana», según valoraron desde el sindicato mayoritario de Ford Almussafes.

Para UGT, el de 2024 debe ser «el último ERE» después de cinco años de ajustes, pues la plantilla «quedará dimensionada a las necesidades futuras». Es decir, a la electrificación de una planta que, además, espera recibir en 2027 el encargo de un nuevo vehículo híbrido que permita suplir la pérdida de modelos en los últimos tiempos, y que no ha traído sino la reducción de la carga de trabajo en paralelo a la caída de la demanda en el mercado europeo.

De hecho, la empresa ya ha confirmado que para 2027 espera poder recontratar al casi millar de trabajadores que ahora tendrá que acogerse a algún mecanismo de expediente de regulación temporal de



Trabajadores en Ford Almussafes. ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

empleo con el visto bueno del Gobierno de España. Su aprobación en el Consejo de Ministros es clave para que los trabajadores afectados por esta solución de transición puedan evitar consumir el paro.

Ford había pedido «flexibilidad» a las administraciones, de ahí que todos miren ahora al Ejecutivo de PSOE y Sumar. Desde el Ministerio de Industria se descartó la posibilidad de aplicar el llamado mecanismo RED, que permitiría a la empresa la exoneración de cotizaciones. Ahora bien, se abrió a estudiar fórmulas alternativas que faciliten el mantenimiento de 996 contratos laborales hasta 2027.

Según confirmaron fuentes sindicales, el acuerdo con la empresa para el ERE contempla un plan de indemnizaciones económicas compensatorias a partir de los 53 años. De nuevo, por tanto, vuelve a recurrirse a las prejubilaciones.

En este sentido, se incluyen bonificaciones de hasta 40.000 euros para incentivar las bajas voluntarias. En este caso, el trabajador que se acoja a ellas tendrá que hacerlo antes del 31 de julio y tener una antigüedad superior en la empresa de cinco años. Esta indemnización adicional llegará hasta los 20.000 euros brutos para las inscripciones antes del 31 de octubre.

Además, los empleados que tengan cumplidos los 54 años en el momento de la baja obtendrán una indemnización equivalente a 45 días por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades de salario bruto anual según tabla salarial más una gratificación especial.



JOSELU. El delantero predice una «batalla muy dura» frente a Rüdiger, su

compañero en el Real Madrid, al que elogia por su «ambición e implicación»







Mar Cucurella, en varias fotografías tomadas ayer en la concentración de España en Donaueschingen. PABLO GARCÍA / RFEF

Marc Cucurella (Alella, Barcelona, 25 años) es, con permiso de Lamine Yamal y Nico Williams, la gran sensación de la Eurocopa, y a ello contribuye su rendimiento, espectacular, en el campo, pero también su aspecto físico. En un mundo donde el 99% de los futbolistas acuden al peluquero una vez por semana, él se pasa meses sin pisar una peluquería. «Eso que me ahorro», bromea, porque bromea todo el rato el lateral izquierdo de una selección que mañana pide paso a las semifinales contra Alemania. Pero antes...

Pregunta. Del pueblo al Espanyol, Barça B, Barça, Eibar, Getafe, Brighton y Chelsea ¿Pisar el barro ayuda ahora a no venirse arriba ahora?

**Respuesta.** Sí ayuda. En equipos como Eibar o Getafe también aprendes

a valorar otras cosas, que el fútbol no es sólo ganar títulos. Ves que hay otro fútbol, que es el de salvar la categoría, y lo disfrutas de otra manera. Cada victoria es una alegría. Ahora en el Chelsea es lo contrario, es tener la obligación de ganar, y si no ganas, el finde ya se complica. En esos equipos, cada

punto se celebra. Me ha tocado vivir eso y lo he disfrutado mucho.

P.¿Cree que a veces los futbolistas van un poco por encima del suelo?

R. Creo que los jugadores top tienen muchas cualidades, y como siempre han estado en equipos grandes, esas

### MARC CUCURELLA DEFENSA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Se toma a sí mismo más bien a broma, y eso se agradece en quien se ha convertido, con permiso de 'Los raperos' (así llama a Yamal y a Nico) en la atracción de esta España. ¿Alemania? Bien, gracias

# «Si me cortase el pelo, no sería yo»



EDUARDO J. CASTELAO DONAUESCHINGEN

otras cosas como celebrar un empate no las han vivido. Todos los que podemos vivir de esto somos unos afortunados.

**P.** Vivir de esto es un eufemismo. Ustedes ganan mucha pasta.

R. ¡Sí, sí, total! Me refiero a que de no haber sido futbolista hubiese tenido que

trabajar en otra cosa. No niego que ganemos mucho, claro. P. Dijo en la Cope que de no haber si-

P. Dijo en la Cope que de no haber sido jugador, hubiera sido bombero. R. [Risas]. Bueno, a ver, es que yo cuando terminé Bachillerato no sabía lo que quería hacer y solté eso. P. ¿Pero es en serio?

R. No, no sé. Este año he hecho el primer curso de entrenador. Me lo propuso Thiago Silva, era un día a la semana, venían al club... Y lo hice, pero, sin disgustarme, no me veo, es muy complicado. Mucho trabajo, aguantar a todos los jugadores... Me gusta más ser segundo, estás a la sombra. P. ¿Cómo lleva haberse convertido en la sensación de la Eurocopa?

R. Muy contento. Porque todo lo que está pasando ahora viene de muchos años de trabajo, estando un poco más en la sombra. Pero lo que está pasando ahora me hace feliz. He estado muchos meses fuera, después de la operación, y ves que pierdes todo... Han

sido meses difíciles, pero me ayudan a valorar ahora más las cosas. También aprendes a no preocuparte por tonterías. En el día a día, te rayas por cualquier cosa, y no merece la pena. P. ¿Cree que nos tomamos el fútbol muy en serio?

R. Antes, cuando era un niño, el fútbol era la manera de desconectar, o el plan de fin de semana con la familia. Pero ahora, desde el lado del futbolista, veo que hay gente que no entiende que los jugadores somos personas, y que todos tenemos un mal día, y que tampoco nadie tiene el derecho de ponerte de vuelta y media. Somos personas. Todo el mundo tiene esos días en los trabajos.

P. ¿Le jode que le insulten?

R. Tú no vas a un hombre que está en una obra y le insultas. ¿Por qué a un futbolista sí? No es que me moleste, porque ya estoy acostumbrado, pero la gente va al fútbol a desahogarse y parece que hay barra libre para in-

P. ¿Se define como divertido?

R. Sí, lo intento.

P. ¿Qué tipo de humor hace?

**R.** Lo que me sale. Tonterías por norma general.

P. Cuénteme un chiste.

**R.** ¡No, no! Chistes no. Yo soy más dinámico. Yo creo que valdría para hacer monólogos, pero monólogos de esos que se meten con el público.

P. Comparte ese honor, el de ser la sensación de la Eurocopa, con Lamine y Nico. ¿Cómo son ahí dentro?

R. Ellos son así. Yo siempre les llamo Los raperos, porque parece que son dos raperos a los que han sacado de por ahí y los han puesto a jugar al fútbol. A ellos les da igual todo. Simplemente se divierten.

**P.**¿Necesitan alguna colleja de vez en cuando?

R. Sí, tienen un poco de jeta [risas]. Son buena gente, muy tranquilos y muy divertidos.

P. ¿Qué son ellos en el grupo?

R. Son dos tipos alegres. Parece que les da igual todo. Están aquí con la selección como podrían estar en un campamento de verano. Es como que les da un poco igual todo, eso da tranquilidad, alegría. Y en el campo pues ya lo veis, les da igual fallar, van a por el

### MATTHÄUS. El ex jugador alemán afirma que «después de 36 años

(Euro 1988), es hora de que le volvamos a ganar a España en un torneo»







defensa, le buscan, lo siguen intentando... Eso nos da mucho juego. P.¿Contaba con estar aquí o había hecho planes de vacaciones? R. En marzo sabía que lo estaba haciendo muy bien en el Chelsea. No había planificado nada.

«Tú no vas a una obra e insultas al señor que trabaja allí. ¿Por qué a los futbolistas sí?»

### «¿Lamine y Nico? Están aquí como podrían estar en un campamento de verano»

P. El otro día, alguien en la grada dijo: 'Madre, que tío más pesado, es como una lapa'...¿Le gusta?

R. Me gusta. La intensidad y no dejar respirar es una de mis características. Nosotros somos defensas y tenemos que defender. Me gusta que me definan como un pesado.

P. Su mujer, Claudia, tiene 24 años, usted 25 y tienen tres hijos.

R. Sí, pero ya se acaba, se acaba. P.¿Seguro?

R. Bueno, no sé.

P. ¿Sabe que no depende de usted?

R. Totalmente, yo soy un mandao. P. No es habitual dos personas tan jóvenes con tres niños ya.

R. Siempre me han gustado mucho los niños y siempre quería ser padre joven. Una vez que tuvimos el primero dijimos: 'Ahora que no dormimos, vamos ya del tirón' y ahora estamos empezando a ver la luz.

P. He de decir, en Tik-Tok, su mujer baila mejor que usted.

R. [Risas]. Sí sí, no tengo dudas. Yo no quiero, pero si no bailo tenemos problemas en casa.

P.¿Cómo lleva lo del pelo? R. ¡Muy bien! Aguantándolo.

P. Le hago la misma pregunta que a Nico. Mantenerlo valdrá una pasta... R.;Bah! Porque yo soy un poco desastre. Se podría hacer mejor. Hago lo básico, mascarilla y poco más. Pero si

tuviese que cuidármelo mejor, sí. P. Sin su pelo, ¿usted sería usted? R. Si ahora me cortase el pelo, no sería lo mismo. Ramos se lo cortó, pero se lo cortó cuando era una leyenda,

cuando ya era mayor.

P. ¿Por qué razón se lo cortaría? R. [Se lo piensa mucho]. A día de hoy, depende. [Se ríe otra vez] Hombre, si me dicen: O te cortas el pelo o mueres', pues me lo cortaría, pero si no es algo tan radical...

P. La última. ¿Firmamos unos penaltis con Alemania?

R. Si pasamos, te firmo lo que sea.

# El aviso del prejubilado

ELOGIOS. Kroos reta a los españoles a «demostrar que son los mejores» / Sobre Yamal: «No debe volar libre como un pájaro»

Demasiada melancolía cuando lo que hay en juego es una semifinal de la Eurocopa, el penúltimo escalón para pelear por el título. A Toni Kroos no le importa. No se ha instalado en ella, pero está saboreando cada último momento. Sostiene a Alemania, no pierde la sonrisa y sigue alimentando lo que vendrá después. No deja de vivir con normalidad una jubilación deseada.

Por eso es capaz de contar en el podcast que tiene con su hermano Felix la resaca emocional del duelo ante Dinamarca y de hacer bromas con Rüdiger además de prestarse a analizar con sumo respeto a España. Con un respeto que ha exigido a ex internacionales como Lehmann. Porque conoce bien a los jugadores a los que se va a enfrentar y porque puede ser su adiós. En muchos momentos de su comparecencia en el cuartel de la Mannschaft pesó más lo último que lo primero, algo ante lo que otro tipo de futbolista hubiera torcido el gesto pero que él afrontó con una sonrisa.

Empezó por responder a Joselu, un español nacido en Stuttgart, con quien ha compartido vestuario y confidencias en el Real Madrid y que le quiere jubilar. «Ojalá el viernes retiremos a Kroos», había dicho minutos antes en el campo base de la selección. El alemán entendió el sentido de las palabras de su compañero. «Lo ha dicho porque quiere ganar, porque quieren estar en semifinales y ganar el torneo. Me parece un comentario divertido. Yo intentaré que no sea así y creo que Alemania tiene muchas cosas para evitar que España pase. Será

un partido excitante que creo que estará al 50% y que no será el último», apostilló.

El adiós es algo que tiene en la cabeza e interiorizado, por eso habla con tanta naturalidad: «No me molesta, al contrario. Es una motivación muy grande poder alargarlo lo más po-

sible, ojalá hasta la final. Pero es mi decisión y puedo vivir muy bien con ella. Si no estoy aquí hasta el final, así será, y estaré feliz sin el fútbol». Dejó claro que piensa dedicarse a sus tres hijos y a su academia. Al fútbol desde la barrera.



Kroos, ayer, en el campo base de Alemania. ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

No ha tenido que hacer de espía de España para el vestuario. Son de sobra conocidas las virtudes de la selección de Luis de la Fuente, a la que no considera inexperta, como

sí el ex guardameta Lehmann en unas provocadoras declaraciones. «No nos representa, es un tío que siempre tiene una opinión diferente a los demás. Tienen a Rodri, Morata, Nacho, Carva, todos tienen experiencia. No tiene razón», aclaró.

Tampoco afeó que Vicente del Bosque dé a los

españoles tanta confianza. «Me gusta. Es verdad que juegan muy bien, pero ahora tienen que confirmar que son los mejores. Yo veo un partido 50/50 de dos equipos muy buenos que se va a decidir por detalles», vaticinó el alemán.

De España destacó a un Rodri al que admira, pero con quien no compite por ser el mejor en el centro del campo: «Creo que él es más pivote y soy más un 8. Es uno de los jugadores más decisivos que hay, con España y con el Manchester City. No se pone nervioso, siempre está calmado, nunca parece estar bajo presión... Es un jugador top, llamado a jugar para Guardiola».

También pone el foco, cómo no, en Lamine Yamal. «Tiene 16 años y es increíble la estabilidad y la confianza con la que juega. Es uno de los jugadores más peligrosos. Nos hemos enfrentado varias veces y es impresionante. Le hemos estudiado. España tiene muy buenos extremos, Nico Williams también. Debemos defenderlo entre todos para que no vuele libre como un pájaro», advirtió. Su reto es conseguirlo. No hay más oportunidades.

MUSIALA-GAKPO. El delantero alemán y el neerlandés son los

maximos goleadores del campeonato, con tres tantos cada uno de ellos

# Mandan los cerebros

**EL JUEGO.** Los cuartofinalistas nacen de centrocampistas de toque / Inglaterra sufre por ello / Deschamps, obligado a retrasar a Griezmann / «Falta talento», avisa Koeman

Las cinco selecciones de esta Eurocopa que tienen el mayor porcentaje de acierto en el pase están en cuartos de final: Alemania, España, Francia, Portugal e Inglaterra. Seis de los siete equipos con mayor posesión están en cuartos de final (Portugal, Alemania, Inglaterra, España, Países Bajos y Francia). Los ocho futbolistas con una mayor media de pases están en cuartos de final. De los 20 jugadores con mejor nota media del torneo según las plataformas de estadística, 12 organizan el juego de sus países. Estos son los datos que provocan una conclusión: es la Eurocopa de los centrocampistas.

Sonríen aquellos entrenadores que tienen jugadores de toque, inteligentes y con capacidad de superar líneas con sus pases. Suena lógico. Sonríen Luis de la Fuente, Julian Nagelsmann, Roberto Martínez o Ronald Koeman gracias a Rodri, Kroos, Vitinha y Reijnders. Y sonríen también aquellos que tienen centrocampistas con virtudes sobre los que construir su once, como Deschamps

«Cuando seas entrenador, vas a querer poner a todos los centrocampistas en tu equipo. Es la mejor manera para que el equipojuegue bien». En una de sus primeras ruedas de prensa como entrenador, Mascherano confesaba uno de los mayores consejos que le había dado Guardio-

la. Un equipo se construye desde el centro del campo y esta edición lo demuestra: el regreso de Kroos para levantar a Alemania, ese Rodri-Fabián para dar brillo a España, Tchouaméni, Kanté y Griezmann pa-



ABRAHAM P. ROMERO HAMBURGO

ra hacer jugar, por poco que sea, a Francia, Mainoo y Vitinha en Inglaterra y Portugal...

«Tenemos a Rodrigo, que es la computadora que hace que los demás entren en acción», admite De la Fuente. «Kroos nos ha dado estabilidad, era nuestro gran punto

débil», dice Leroy Sané. «Tchouaméni nos da solidez y Griezmann se ha adaptado a esa posición de centrocampista, es muy inteligente con balón», elogia Deschamps, al que no le quedó más remedio que retrasar al rojiblanco para ganar creatividad. «Vitinha controla el partido, es su

«Rodri es la computadora que hace que los demás entren en acción»

Las necesidades de Francia en la creación adaptan la posición de Griezmann mejor versión en la selección», reconoce Roberto Martínez. «He visto cosas extraordinarias. Dominamos desde el inicio superando la presión con Reijnders, que ha jugado muy bien», reflexionó Koeman.

Ante las dificultades de gestionar tanto talento en un torneo tan corto, un cerebro es vital. Inglaterra sobrevivió en el último segundo gracias a una *chilena* de Bellingham, pero lo hizo ante una Eslovaquia que nace desde la mente de Lobotka, pivote del Nápoles pretendido por varios grandes de Europa.

Y Austria, que cayó ante Turquía en dos saques de esquina, ha sido una de las revelaciones del torneo gracias, en parte, al orden y la finura de Sabitzer, finalista de la Champions contra el Dortmund.

«El fútbol necesita jugadores con técnica. Si solo buscamos el físico, tendremos a once jugadores que correrán los 100 metros en 10 segundos, pero eso no es fútbol», admitía Koeman en una entrevista con este periódico. «Faltan jugadores que sepan ver el fútbol», añadía. ¿Faltan?. Vayamos a la base. «En las categorías inferiores de Osasuna tenemos esa posición colapsada», responde Ángel Alcaide, director de cantera de los rojillos. Una situación que se repite en la mayoría de clubes de España. «Hay que encontrar jugadores con físico, pero también técnicos. Buenos cocineros», resume el ex jugador y agente Joyce Moreno.

Las selecciones clasificadas son las que más pases y posesión acumulan

Rodri, Kroos, Vitinha o Xhaka, claves para sus países. Mainoo, ilusión británica

o Murat Yakin gracias a Griezmann, Tchouaméni, Xhaka y Freuler.

Y sufre, vaya si sufre, Gareth Southgate, incapaz de hacer funcionar a la Inglaterra de las mil estrellas al no tener un futbolista capaz de organizar su ataque. Su última esperanza es Kobbie Mainoo, el adolescente del Manchester United convertido ahora en salvador de un centro del campo inexistente. Y Turquía, último cuartofinalista en ser mencionado, es, siguiendo el tópico, la excepción que confirma la regla. La única selección superviviente que no supera el 51% de posesión de balón.



**DEMIRAL.** La UEFA investiga al turco por un polémico gesto realizado

tras el segundo gol a Austria, relacionado con la ultraderecha de su país





Giroud forcejea con Mendy, durante un entrenamiento realizado por la selección francesa. AMMAR / AP

# Divididos por la política

TENSIONES. Las peticiones de Mbappé o Dembélé de votar contra la extrema derecha generan recelos y rompen un pacto interno / Griezmann y Rabiot piden neutralidad

#### ABRAHAM P. ROMERO PADERBORN

Paderborn está a medio camino entre la cuenca del Ruhr y Hamburgo. En la primera, la selección francesa ha disputado sus principales partidos de esta Eurocopa: el debut y los octavos en Dusseldorf y el tercer encuentro de la fase de grupos en Dortmund. Ahora debe caminar hacia el Este de Alemania, al Volksparkstadion de Hamburgo, para encontrarse con Portugal en unos cuartos de final extraordinarios. Lo hará, eso sí, con un ambiente extraño en su concentración.

Una tarde en el Home Deluxe Arena de Paderborn, donde entrena cada día la plantilla de Didier Deschamps, basta para entender algunas de las cosas que están pasando en la selección francesa desde que se inició la concentración. «El aire no es el mismo que en Rusia o en Qatar», admiten los periodistas que siguen el día a día de la selección gala. Dicen que la relación entre los futbolistas no es la misma que en otras ocasiones y que el vestuario está «dividido» por la política. No en cuanto a ideologías, pero sí en la manera de enfocar los reclamos de las últimas semanas. Según ha podido saber este periódico, hay varios jugadores que no estaban de acuerdo con manifestarse públicamente sobre las elecciones, que afrontan la segunda vuelta tras la victoria de la extrema derecha en la primera convocatoria a las urnas.

De hecho, en el inicio de la concentración era un tema que se evitaba. «No he pensado en ello», aseguraba Camavinga hace cuatro semanas. «Prefiero hablar de fútbol», dijo Upamecano hace tres, unos días antes del primer duelo. «En el vestuario hemos dicho que tenemos una competición que preparar. Queremos mantener la concentración y no hablar de política», aseguró Kingsley Coman, también en las ruedas de prensa previas al debut contra Austria.

Pero todo cambió cuando Ousmane Dembélé dijo que "hay que salir a votar. Han saltado las alarmas». Los periodistas vieron el cielo abierto ante las primeras palabras de un jugador de la selección sobre el partido de Marine Le Pen y no han dejado de preguntar hasta ahora. Tres semanas de fútbol y política en Paderborn, empujadas al foco mediático por Marcus Thu-

«Hay que ir a votar, eso sí», dijo Griezmann, pero sin especificar a quién

Koundé escribió en redes el pasado domingo que el partido de Le Pen «quita libertades»

ram y, especialmente, Kylian Mbappé, capitán del conjunto galo y autor de una comparecencia que llegó a todos los rincones del planeta, dada la condición de icono del jugador: «Estoy contra los extremos, llamo a los jóvenes a votar».

«Nunca habían tomado esta postura durante un torneo», explican en Paderborn, donde recuerdan cómo durante el Mundial de Qatar, la Federación Francesa insistió a los futbolistas a no pronunciarse sobre la falta de derechos humanos en el país anfitrión de la competición, algo denunciado por selecciones potentes como Alemania.

No ha sido así con las elecciones francesas y con un vestuario con jugadores involucrados en varias luchas sociales. Durante estos últimos meses, Dembélé, Koundé o Thuram han publicado mensajes de apoyo a los ciudadanos de Gaza y el propio defensa del Barça tuiteó el domingo, día de las elecciones, un día antes de los octavos: «El RN (Reagrupamiento Nacional) quita libertades. No es la solución». Liderado por Marine le Pen, el RN retoma los principios del Frente Nacional que fundó su padre.

Lo que ha trastocado el día a día de la selección francesa en Alemania no es el carácter de las declaraciones, sino el hecho en sí. «La política es muy seria y es bastante privada. Estoy aquí como futbolista y no debo utilizar mi fama. Hay que ir a votar, eso sí», expresó Griezmann, peso pesado en el vestuario,

El ambiente no es el mismo que en Rusia o Qatar, donde ganaron y fueron finalistas



unos días después de la declaración de Mbappé.

Unas palabras que repitió el centrocampista Rabiot, pidiendo que «no debemos dejar que esto se interponga en el grupo, porque tenemos una competición que gestionar». «Si pudiéramos dejarlo de lado por un tiempo, sería bueno», añadió el centrocampista. Una diferencia en el tono que explica la situación en el vestuario.

Deschamps, al que no le caracteriza su gestión de grupo, trata de calmar las aguas, aunque los resultados no le han dejado. El seleccionador suele utilizar el tercer partido de la fase de grupos, ya con el equipo clasificado, para dar minutos a los menos habituales, pero el empate contra Países Bajos en la segunda jornada le obligó a tirar de titulares ante Polonia. En octavos, además, sólo realizó un cambio. Otra situación que no agrada al grupo, con futbolistas importantes como Giroud, Camavinga, Dembélé Coman sin minutos

Mientras, Francia espera los cuartos de final ante Portugal en el Premier Park Hotel & Spa Best Western, un hotel de cuatro estrellas «no muy muy lujoso, pero cómodo», admite Deschamps. Un resort reservado para toda la expedición en el que no tendrán que compartir espacio con otros huéspedes, como sí hicieron en Budapest durante la última Eurocopa, y en el que la Federación ha instalado una sala con consolas, mesa de póquer, pista de baloncesto e incluso un piano para Tchouaméni y Camavinga.

#### MONTELLA. El seleccionador turco dice sentirse orgulloso de Güler por su

actuación ante Austria aunque cree que todavía le falta mejorar físicamente

# De 'diablos' a 'águilas'

**APODOS.** Existen muchos pseudónimos en las selecciones de la Eurocopa que apelan a hechos históricos o a virtudes concretas

#### LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN

Esta Eurocopa fue la de la jubilación del último apodo de la selección española. Luis de la Fuente acabó con el famoso *tiqui-taca*, como otro Luis, Aragonés, desechó la famosa *Furia* hace ya 16 años. Ahora,

con un juego más vertical y con la mitad de pases, la selección española es solo *La Roja*, pese a que ese apelativo entre en conflicto con el de la selección chilena.

Su rival de mañana es la *Mannschaft*, el equipo. Los alemanes no se complican mucho a la hora de poner apodos. El mismo, por cierto, que tienen los austríacos. En su caso, se escribe *Das Team*. Tampoco los eslovenos, con *Reprezentanca*, que significa equipo nacional, se han roto la cabeza.

Por seguir con apodos simples, vamos con las selecciones que tiran de colorido. Hay dos que apelan al azul como son Francia, *Le Bleu*, e Italia, los *Azzurri*. Si los primeros tomaron el color de la heráldica nacional en el siglo XII, los segundos honran a la Casa

Real de Saboya, responsable de la unificación italiana en 1861.

Si pasamos al rojo, por ejemplo, nos encontramos, España aparte, con los *Cruces Rojas* de Suiza por su característica bandera dividida en cuatro partes de ese color y los ya depauperados *Diablos Rojos* belgas, que han visto cómo, en este campeonato, decía adiós una de las mejores generaciones de su historia. De hecho, lo de diablo les viene por la prensa y la capacidad de trabajo de sus jugadores.



Aficionados neerlandeses, en Múnich. MESSARA / EFE

Por último, tenemos las combinaciones cromáticas ucraniana y rumana. Si los primeros son los *Simyo-Zhovti* (azul-amarillo) por el cielo y los campos de trigo, los segundos se denominan los *Tricolorii* (tricolor),

tonos que representan a la bandera rumana y que significan la grandeza y poderío del país.

Y, como si del Rey León se tratara, hay equipos con apodos muy animales. Varios leones y aves entre los equipos europeos. Los Three Lions ingleses originarios de Ricardo Corazón de León y los Leones Orgullosos checos. Hasta tres equipos recurren al águila: La bicéfala que Albania tiene en su bandera y Serbia en su escudo de armas, ambas provenientes de la antigua Yugoslavia. Y también está Polonia, los Orly, las Águilas, animal que se encuentra en su escudo. Eslovaquia recurre al halcón para nombrar a sus chicos porque comparten su «destreza, perspicacia, velocidad y salvajismo».

Recurriendo a la última de esas características hay que destacar la simbología bélica. Así, están el *Ejército Tartán*, por la famosa tela de las fal-

das escocesas, los *Fieros* croatas como recoge su himno, la *Dinamita Danesa* como cantaba la parroquia en la Euro del 84 y los *Cruzados* georgianos basados en los míticos caballeros del siglo XI en adelante.

Y cerramos con los apodos metafóricos como la famosa Naranja Mecánica de Johan Cruyffy su fútbol total. También están los Magiares Mágicos que apelan a la época de otro futbolista que conocimos bien en España, el húngaro Ferenc Puskas. Más alegórico es el apodo turco, Estrellas Crecientes, símbolos del Imperio Otomano y que cuadra con jugadores como el joven Arda Güler.

Y cerramos este repaso con el *Equipa das Quinas*, o de los Escudos. Por eliminación hay que adivi-

nar que se trata del conjunto luso, ese que lidera un sensible y emocional Cristiano Ronaldo. Veremos si los escudos impiden que el hombre enmascarado francés haga de las suyas en los cuartos de final. HERZLICH WILLKOMMEN EMILIA LANDALUCE



#### A estropearle la fiesta a Alemania

Visto lo visto en las elecciones francesas parece que la llamada de los deportistas galos para no votar a la ultraderecha tendrá el mismo efecto que la influencia de **Taylor Swift** para que los jóvenes eviten la reelección de **Donald Trump**. O sea: ninguno. A veces los medios de comunicación nos subimos a carros averiados tirados por mulas ciegas y sostenemos tesis falsas de mano de expertos de la farfolla y sociólogos de la nada.

La cuestión es que el pronunciamiento de los deportistas ha servido a Macron más bien de poco (porque ninguno quería a Mélenchon) como tampoco sirvieron al PC todos los artistas que se dijeron comunistas durante la Transición. Decía Arcadi y es verdad que un concepto (dicen caduco), como es la nación, empalidece ante entidades supranacionales como es el Real Madrid (un club madrileño que siguen en todo el mundo) en el que el color o la procedenMessi se alzara con la copa con permiso del cocinero turco de la carne con sal). Aunque desgraciadamente, parece que el equipo de Alemania es más fiable; como Merkel antes de que se la clavaran con el gaseoducto de los rusos.

Hay que querer mucho que los españoles jodamos la fiesta que los alemanes ya tienen preparada en su casa. Me dará pena por **Toni Kroos** pero también necesitamos un subidón como el del Mundial de Sudáfrica en 2010, un año antes de que largáramos a Zapatero por fumarse los brotes verdes en plena quiebra técnica del país. Ilusionan mucho Nico William (que bien que unos hermanos Williams hayan desplazado a Venus y Serena) y Lamine Yamal que hacen las únicas cosas entretenidas que se están viendo en esta Eurocopa de la decadencia y el muer-

En realidad se sobrevalora la influencia de las figuras públicas y de los famosos en el



Los alemanes celebran la clasificación para cuartos. AFP

cia de los jugadores empalidece ante su desempeño y méritos.

Lo cierto es que, menos mal que la selección de Francia ganó a la de Bélgica en otro partido tostón. Lo único que le faltaba a Macron era volver a presentarse con su selección eliminada pese a que es una de
las mejores y debía haberse
impuesto a Argentina en la final del Mundial de Qatar. (Ahí
todo estaba urdido para que

voto. Quizás sirvan para avivar conciencias pero lo cierto es que no son tan decisivas como la emisión por cable pirata de *Los ricos también lloran* para que colapsara la Unión Soviética. De momento, lo importante es que ganen. Y si luego ya lo quieren instrumentalizar los de siempre pues apaguen y váyanse. Necesitamos ese chute aunque sea con la monserguita Swifty que ustedes ya prevén.

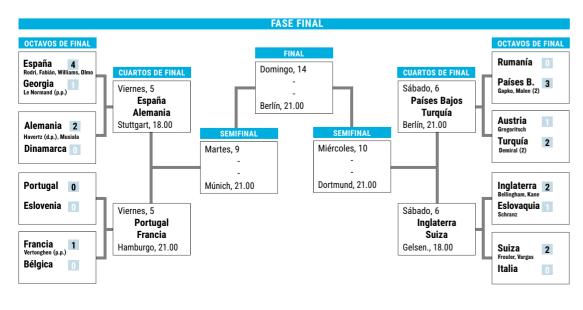

### **DEPORTES**

### JESSICA BOUZAS

TENISTA NÚMERO 83 DEL MUNDO. Se convierte en la sensación de Wimbledon tras eliminar en primera ronda a la vigente campeona, Marketa Vondrousova, un hito que sólo había ocurrido una vez, en 1994

# Una candidata tras la senda de Muguruza

#### JAVIER SÁNCHEZ

Entre el éxtasis por su victoria anteayer en primera ronda de Wimbledon ante la vigente campeona, Marketa Vondrousova, la española Jessica Bouzas recordó que viéndola por televisión estaba su ídolo, Garbiñe Muguruza, y se emocionó todavía más. «Precisamente hace unas horas he visto un comentario suyo en una entrada mía de Instagram. Ha sido pura casualidad. Estaba comiendo y he pensado: 'No debe ser ella, tiene que ser una cuenta falsa'. Pero no, no, lo he comprobado y era ella», comentaba la joven de 21 años, de repente la sensación del Grand Slam londinense.

Hoy, en segunda ronda, se enfrentará a la también española Cristina Bucsa y, al revés que hace sólo 48 horas, muchos aficionados ya estarán observando sus golpes. Porque Vondrousova, sexta del ranking mundial, no llegaba al All England Club en su mejor forma, demasiados altibajos -pese a sus recientes cuartos de final de Roland Garros-, demasiadas dudas, pero igualmente el triunfo de Bouzas supuso un terremoto para el torneo. Sólo una campeona el año anterior había caído tan pronto, la alemana Steffi Graf en 1994; tanta es la importancia de

«Cinco cosas que no sabías de Jessica Bouzas», titulaba en portada ayer la web del circuito WTA y entre esas cosas varias curiosidades. Por ejemplo, los siete tatuajes que luce en su cuerpo, uno de ellos, un Shhhh en un dedo como reivindicación adolescente: silencio, a callar. Por ejemplo, su pasión por los caballos, una obsesión infantil que le llevaba a coleccionar peluches y ha acabado transformando en hobbie en su vida adulta. O por ejemplo, las ganas que tiene de vivir por primera vez como mayor de edad las Festas de San Roque de su pueblo, Vilagarcía de Arousa, en Galicia, que se celebran a mediados de agosto y siempre le pillan en plena gira americana de cemento.

Más allá de eso, Bouzas ejemplifica que entre la crisis generacional del tenis español sigue sobrando talento y que el trabajo de las escuelas del país volverá a florecer en algún momento. Futbolista de niña, su padre le animó a probar el tenis en el Club de Tenis O Rial y se enganchó tanto que a los 13 años ya estaba haciendo las maletas para instalarse en la Academia David Ferrer de La Nucía. Allí, lejos de la llu-



Bouzas celebra su victoria ante Vondrousova, anteayer. NEIL HALL / EFE

via de Galicia y profesionalizada, destacó como junior y empezó a visitar torneos Futures. En poco menos de dos años, entre 2021 y 2023, ganó en 11, alguno incluso con superioridad, como aquella final en El Cairo ante la rusa Anastasia Nefedova que ventiló con un doble 6-o. Pero le faltaba el salto entre las mejores del mundo, que llegó definitivamente esta primavera. En cuestión de semanas ganó su primer torneo WTA 125 en Antalya (Turquía), entró por primera vez en el Top 100 del ranking mundial y eliminó a Paula Badosa en primera ronda del Mutua Madrid Open. Su triunfo ante Vondrousova, su primer triunfo en un Grand Slam, en realidad sólo era un paso más en una progresión que debería llevarla a cimas más altas en los próximos años.

«Sabía que ella sentiría mucha presión como defensora del título y soy consciente de que las primeras rondas siempre son complicadas para las favoritas. Yo intenté no pensar en ello cuando estaba en la pista, procuré centrarme en mí misma y jugar muy suelta, sabiendo que no tenía nada que perder», ana-

Gallega, de 21 años, lleva tatuado un 'Shhhh' en un dedo como reivindicación

#### Amante de los caballos, a los 13 años se mudó a la academia de David Ferrer en La Nucía

lizó la española, que ahora debería afianzarse en el ranking y en la élite. Con un juego agresivo, asimilable al estilo de Muguruza pese a la diferencia de altura, Bouzas promete un porvenir esperanzador.

Después de la retirada prematura de Muguruza y entre los problemas de Badosa por culpa de la espalda es lo que necesita el tenis español. A los cercanos Juegos Olímpicos de París, por ejemplo, sólo acudirán dos representantes, Sara Sorribes y Bucsa, con más opciones en el cuadro de dobles que en el torneo individual. Bouzas ahora ejemplifica que entre la crisis generacional del tenis español sigue sobrando talento y que el trabajo de las escuelas del país volverá a florecer en algún momento.

### Alcaraz derrota a su propio despiste

#### J. SÁNCHEZ

Un «¡Ooooooh!» de asombro persigue a Carlos Alcaraz en la pista 1 de Wimbledon. Una bola a la que no llegaba acaba en alguna línea del rival, saca como los mejores sacadores y baila frente a la red, donde inventa dejadas y contradejadas. Divierte y se divierte. Es el tenis con el que acaba de ganar Roland Garros, el que le llevó a celebrar aquí hace un año ante Novak Djokovic. A lo largo de la historia, pocos han jugado así.

Pero de repente cambia la banda sonora: sin motivo aparente, un «Oh, oh» estupefacto rodea a Alcaraz en el All England Club. Sus golpes pierden el sentido, empiezan a sucederse los fallos e incluso concede un break con una doble falta. El español se ha marchado del partido. Son los despistes que le perjudican de tanto en cuando, las desconexión que trabaja por esquivar. Pese al paracaídas que supone jugar a cinco sets, el riesgo es alto. Al final, el entusiasmo se impone al pasmo.

Ayer Alcaraz derrotó a su propia distracción y destapó su mejor tenis para vencer al australiano Aleksandar Vukic por 7-6 (5), 6-2 y 6-2 en una hora y 48 minutos de juego y clasificarse para tercera ronda de Wimbledon, donde se enfrentará mañana al estadounidense Francis Tiafoe, coetáneo y colega. Hace dos años, de hecho, ambos protagonizaron una semifinal eléctrica del US Open.

Fue el mejor partido de Alcaraz en lo que va de cortísima gira de hierba y, al mismo tiempo, sus peores minutos. En el segundo y tercer set, fue un vendaval ante el que Vukic salió volando. El australiano, de saque y derecha potente, desprovisto de otros recursos, había afinado al máximo sus golpeos hasta entonces, pero Alcaraz respondió a su fuerza con fuerza y, además, desplegó su magia. El resultado dejó datos avasalladores: en el segundo set, por ejemplo, el español sólo cedió un punto con su saque.

El duelo, en realidad, se había resuelto en el tie-break del primer set. Alcaraz saltó a la pista 1 de Wimbledon muy centrado, dispuesto a convertir la ronda en un trámite, pero con todo a favor, 5-1 y saque para cerrar el set, cambió de actitud. No fueron nervios, temblores, fue un descuido del que le costó regresar. Sólo cuando Vukic servía para llevarse el periodo (5-6) y se le complicaba el partido, incluso el Grand Slam, el español despertó.

# **DEPORTES**



Santi Aldama entra a canasta, ayer, en Valencia. BIEL ALIÑO / EFF

# El líder Aldama

**BALONCESTO.** España derrota a Angola con el paso al frente del canario / Finlandia o Polonia, rival en semifinales el sábado

|          | PREO  | LÍMPICO   | (SEGUNDA JORNADA) |           |  |  |  |
|----------|-------|-----------|-------------------|-----------|--|--|--|
| ESPAÑA 8 |       |           |                   |           |  |  |  |
|          | ANGO  | DLA       |                   | 81        |  |  |  |
|          |       | 2º CUARTO | 3° CUARTO         | 4° CUARTO |  |  |  |
|          | 22-17 | 24-26     | 22-16             | 21-22     |  |  |  |

FUENTE DE SAN LUIS. 4.581 esp.

España: Lorenzo B. (9), Llull (7), Aróstegui (-), Aldama (24) y Willy H. (22) -cinco inicial-, Brizuela (9), Pradilla (7), Rudy F. (6), A. Díaz (-) y Garuba (5).

Angola: Dundao (11), Miguel (11), Macachi (2), Jilson (15) y B. Fernando (12) -cinco inicial-, Francisco (5), Neto (-), Gonçalves (5), Fernandes (-), De Sousa (14), Gakou (3) y Pereira (3).

**Árbitros:** Vazquez (PUE), Batista (PUE) y Mikheyev (KAZ)

Eliminados: Pradilla (min. 36).

#### LUCAS SÁEZ-BRAVO VALENCIA

ENVIADO ESPECIAL

Cuando se buscan asideros sobre los que sostener el presente, abanderados del porvenir de la selección, todos los focos se posan sobre Santi Aldama. No es para menos. En él se concentra el talento, el físico y el pedigrí de los elegidos. De él se aguarda el paso al frente para ser el líder de esta nueva España que transita por terreno ignoto. El de los Grizzlies fue un tormento para Angola, un rival áspero en la Fonteta hasta el final.

La selección cumple sin sobresaltos. Dos victorias en esta primera fase a la espera de la batalla del fin de semana. El ganador del Polonia-Finlandia (ambas derrotadas por Bahamas) de hoy será su rival en semifinales del Preolímpico. La pujanza de Aldama, los puntos de Willy (22), el timón de Lorenzo Brown (11 asistencias) y los triples en el acto final fueron demasiado para estos 'hijos del angolazo' que maneja el español Pep Clarós. Pero también hubo espacio para los aspectos a mejorar, el acierto, el rebote, la defensa y los errores en el debe de los de Scariolo.

No iba a ser un paseo como el de 24 horas antes contra Líbano. El físico angoleño impide cualquier aspaviento y sin Juancho, al que las pruebas médicas no han detectado lesión pero es duda para los partidos clave del fin de semana por sus molestias en la ingle, la rotación y las posibilidades para Scariolo se reducían aún más. España amaneció seria y dominante, pero pronto el rebote ofensivo empezó a ser una sangría.

Esas segundas opciones no sólo daban vida a los africanos, también hacían perder la concentración nacional, cortaban sus mecanismos y desesperaban. El otro problema contra la pintura angoleña fueron las dos faltas exprés de Garuba. Con Aldama ya imparable llegó la máxima (30-21), aunque el final del segundo acto iba a comprobar la irrupción del NBA Bruno Fernando. Willy, con Lorenzo encontrándole compulsivamente, hacía tanto daño en la canasta contraria como concesiones en la propia. Se fue a los 16 puntos al descanso, pero sólo un palmeo sobre la bocina de Pradilla mantuvo la ventaja de la selección (46-43).

España había echado de menos el acierto y no lo iba a encontrar de momento (el de Brizuela fue el único triple de todo el tercer cuarto). No es un equipo de tiradores y sin Abrines, el perímetro puede resultar un lastre. A la vuelta Willy siguió anotando (y Lorenzo asistiendo) con una asombrosa facilidad, esa conexión tan especial que hizo al pívot del Barça MVP del Eurobasket 2022. Tomó el relevo el inspiradísimo Aldama, que dejó un pase precioso por la espalda a Garuba también. Pero todo lo que cosechaba en ataque con sus gigantes, España lo dilapidaba en defensa. Y así la noche se mantenía viva con el peligro que eso acarreaba.

Fue la vuelta de Garuba (iba a durar poco tras otras dos faltas rápidas) y esos puntos de Brizuela los que le dieron un impulso clave justo antes de arrancar el round final. Que prolongó el triple de Rudy para la máxima (71-59), aunque no tiraba la toalla Angola, aprovechando cada error local para desesperación de Scariolo.

Se guardaba Scariolo todavía a Llull y Lorenzo para el último arreón, para al fin rendir a los rocosos angoleños, infatigables. Que sólo cedieron en la mismísima recta de meta, con la fiereza ahora sí de Garuba, con otro triple de Aldama, mostrando carácter hasta cuando De Sousa-hijo del mítico Conceiçao, héroe del angolazo de Barcelona 92 en el que precisamente estaba presente también Aldama padre-, le buscaba las cosquillas. El colmillo de quien está predestinado, del tipo sobre el que reposan las esperanzas, quien este fin de semana en la Fonteta debe llevar a España a donde pertenece, a los Juegos

# Cavendish, imperial

# **CICLISMO.** El británico logra su 35<sup>a</sup> victoria de etapa y supera a Merckx

#### **TOUR DE FRANCIA 2024** 5ªet.S.Maurienne-Vulbas.177km. 1. M. Cavendish (GB/AST) 2. J. Philipsen (BEL/ALP) m.t 3. A. Kristoff (NOR/UNO) m.t. 4. O. Lazkano (ESP/MOV) 1. T. Pogacar (ESL/UAE) 23:15 24 2. R. Evenepoel (BEL/SOU) 0.45 3. J. Vingegaard (DAN/VIS) 0.50 4. J. Ayuso (ESP/UAE) a 1.10 Hoy: Macon-Dijon 1634 kilómetros.

#### PABLO DE LA CALLE

Sin lanzadores, como en el ciclismo clásico, un coloso de 39 años, 70 kilos de peso y 175 centímetros se elevó por encima de todos para escribir una página de oro en la historia del Tour. 35 victorias en sus bielas. Más que nadie. Mark Cavendish ya mira a Eddy Merckx por encima del hombro.

Lo que parecía una etapa de tran-

sición, entre Saint Jean de Maurienne y Saint Vulbas, en la que los principales favoritos viajaron protegidos en el seno del pelotón, albergó un hecho memorable. Mark Cavendish superó el registro del Caníbal al imponerse en un sprint desordenado, con empujones y caídas. «Llevo 15 años corriendo el Tour, sé lo que hay que hacer, sé que no sirve de nada estar acariciándose el ego en el pelotón, que lo mejor es pasar los días como puedas y estar a tope en el momento adecuado», aseguró el veterano corredor del Astana.

«Para muchos, ganar una etapa ya te justifica una carrera y yo tengo tantas victorias... Esto es algo increíble. Tengo mucho respeto por esta carrera, para mí es el evento deportivo más importante del mundo. Quedan dos semanas y voy a tratar de dar el máximo», di-

jo, tras dedicar el histórico triunfo a su familia y de ser felicitado por Pogacar. El esloveno le prometió que no intentará batir su plusmarca.

Cavendish superó a Eddy Merckx en una jornada marcada por varias caídas provocadas por las isletas y los estrechamientos de la calzada. Pogacar se salvó milagrosamente de una trampa en la que Pello Bilbao quedó atrapado. El británico ya será un emblema de un Tour que apunta al renacimiento del ciclismo español, con los integrantes de la nueva generación en posiciones delanteras. Ellos estuvieron brillantes en la primera cita montañosa. 15 españoles aparecen en esta edición, uno más que en 2023.

En el Galibier, Juan Ayuso, en su esforzado aprendizaje de gregario, se pegó a la rueda de Pogacar y aguardó el instante preciso para recibir la orden de colocarse en la punta de lanza y comenzar el baile de desgaste. Vingegaard, Evenepoely Roglic sufrieron con el ritmo impuesto por el debutante chaval de Jávea (21 años), que además de sacrificarse por su jefe de filas, fue capaz de sprintar a Roglic en la meta de Valloire y terminar tercero. Ahora es cuarto en la general. Oier Lazkano, premiado como su combatividad. El vitoriano tiene 24 años, uno más que Carlos Rodríguez, el aspirante más sólido del Ineos a entrar el podio de Niza. En esta primera semana apenas se ha despegado de la



Cavendish celebra el triunfo de ayer. AFP

estela de Roglic y Evenepoel, sus principales adversarios en su objetivo final de la ronda gala. Ocupa la sexta plaza en la general, a 1.16 de Pogacar. El séptimo eso Mikel Landa, el escudero de oro de Evenepoel. Tres españoles entre los siete primeros, como en los mejores tiempos. Jonathan Castroviejo, compañero de Rodríguez, que a sus 37 años es el más veterano de la carrera.



# PAPEL **EN PORTADA**

na sucesión de exóticas señales de tráfico de peligro alertan de la presencia en la

Por **Silvia Moreno** (Doñana) Fotografías de **Gogo Lobato** 

zona de linces, chotacabras, escarabajos, mariposas, conejos, meloncillos, jabalíes, chochines... Son especies de animales, aves e insectos que habitan en Doñana. Estas exclusivas señales de tráfico sólo se pueden ver en la carretera de tierra sin asfaltar que conduce hacia las lagunas Dulce y Santa Olalla. Para llegar a ellas, hay que salirse de la vía y adentrarse en todoterreno por las dunas del espacio protegido. Santa Olalla es la mayor laguna permanente del parque, refugio de aves, anfibios, insectos y plantas. Ahora acumula agua y vida, pero durante los dos últimos veranos se desecó por completo. Nunca había ocurrido dos veranos consecutivos. Quienes conocen bien la zona temen que, cuando llegue agosto, vuelva a ocurrir.

Accedemos a la zona protegida con 10 científicos que trabajan en la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) – Reserva Biológica de Doñana, dependiente de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El grupo conoce casi como la palma de su mano las 54.252 hectáreas que forman parte del Parque Nacional de Doñana, que se extiende por Sevilla y Huelva. La superficie declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera es mucho mayor: 268.294 hectáreas. Doñana es el humedal más importante del continente europeo y lugar de paso para aves en su migración hacia el norte de Europa o África. Algunas están en peligro de extinción.

Y los científicos se sienten unos privilegiados por poder desarrollar su trabajo en un lugar tan valioso como este. A la vez, en todos ellos cunde la preocupación por el presente y el futuro de esta joya medioambiental. Los datos recopilados de forma exhaustiva, en algunos casos desde hace 50 años, confirman que hay motivos para la alarma. «La situación de Doñana es dramática por la falta de agua», lanza sin rodeos la coordinadora técnica del grupo de agua y medio terrestre de la ICTS-Doñana, Rocío Fernández Zamudio. Lleva dos décadas en la zona.

Hace unos meses, todos los científicos de la Estación Biológica de Doñana, con su director Eloy Revilla a la cabeza, ya lanzaron un SOS a la sociedad con motivo de la presentación del informe *Estado de la biodiversidad en Doñana 2023*, un documento que publican todos los años en el que se vuelcan la infinidad de cifras que recopilan, mes a mes sobre el terreno, los especialistas con los que se ha citado este diario. Se recaban datos sobre la situación hídrica de las lagunas de Doñana, la vegetación, la flora, las especies de vertebrados, anfibios, reptiles, conejos, ciervos, aves... Y todo va a peor.

El valor del informe radica también en las series históricas. De un vistazo, se puede apreciar, por ejemplo, la caída en picado de la presencia de aves acuáticas, uno de los emblemas del parque natural. Estas se controlan, mes a a mes, desde 1973. Más de medio siglo de valiosos datos científicos recopilados de manera artesanal.

Durante buena parte de ese medio siglo, exactamente durante 30 años, el técnico ornitólogo José Luis Arroyo se ha dedicado a hacer el control y seguimiento de las aves en el espacio protegido. Lo hace a caballo, en barca, avioneta, andando, en coche... Con prismáticos, telescopios... Sólo con oírlas sabe diferenciar perfectamente una focha común de un pato colorado, misión imposible para el resto de mortales, pero a la que Arroyo le resta importancia. «Estas dos especies son fáciles de diferenciar; otras, en cambio, son muy parecidas, sobre todo cuando son pájaros más pequeños», aclara.

El pasado mayo, Arroyo supervisó la reproducción de la focha común, una especie que sirve de alimento a otras en Doñana. Esta circunstancia es valiosa ahora, precisamente, cuando animales que tradicionalmente han sido el alimento de otros, como el conejo, abundan menos. El



Arriba, unas aves, sobre la laguna Dulce, donde Arribas recoge la nasa. A la derecha, una culebra y Paco Carro. trabajo de este especialista también se centra en controlar especies amenazadas, como la cerceta pardilla, declarada «en peligro crítico» en el Libro Rojo de las Aves de España.

En la laguna Dulce, donde el técnico ornitólogo observa con sus prismáticos las aves que chapotean en el agua, ahora hay vida, pero dentro de pocas semanas podría no ser así. Las abundantes lluvias de esta primavera han dado la vuelta a la situación de los veranos pasados y tanto Santa Olalla como Dulce han recuperado el agua. Este marzo ha sido especialmente lluvioso en Doñana, con precipitaciones de 145 litros por metro cuadrado. En los últimos 55 años, sólo lo supera el mes de marzo de 2018, con 185 litros.

grupo de agua y medio terrestre de la ICTS-Doñana. «Pese al dato de marzo, no hemos llegado ni a la media de la serie de datos de pluviometría de los últimos años», aclara. Además, las precipitaciones de marzo habrían sido «más productivas» si hubieran estado «más repartidas a lo largo del año» porque hay plantas que no pueden completar el ciclo y aves que son especialmente sensibles y poco adaptables a la falta de agua. «La lluvia de esta primavera no sitúa al espacio protegido a su nivel normal de agua», resume Arroyo. Tras la escasez de lluvias de los últimos años, los efectos de la sequía «se van acumulando» y es casi imposible revertir al 100% la situación. Por mucho que llueva en un mes.

Isidro
Román, guarda
de seguimiento
en Doñana
desde hace 20
años, advierte:
«Este verano

seguro que estas dos lagunas se secan». Todos sus compañeros asienten. Para afirmar esto cuentan con la experiencia de lo que ha ocurrido en los dos últimos veranos. Cuando se acerca el periodo estival y la enorme urbanización turística de Matalascañas comienza a llenarse de gente, los niveles de agua de las lagunas Dulce y Santa Olalla bajan inmediatamente. Es automático.

Estas lagunas no son las únicas que hay en Doñana. En el parque hay una red de lagos interconectados que albergan una gran biodiversidad y son refugio de especies amenazadas. Pero la falta de lluvias y las excesivas captaciones de agua de Matalascañas en el periodo estival hacen bajar los niveles de agua en el acuífero, lo que provoca que llegue menos cantidad a las lagunas interconectadas.

El descenso del nivel de agua del acuífero también se debe a los cultivos intensivos de fresa situados en los alrededores del parque, que han aumentado su superficie en más del 30% en los últimos 10 años. Tras décadas mirando hacia otro lado, el pasado noviembre, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, firmaron un protocolo para tratar de poner fin a la problemática de la sobreexplotación del agua en Doñana. Sus efectos están por ver.

Mientras haya agua en las lagunas, habrá vida. En nuestra

# El ánsar común cae este año a 4.216 ejemplares, menos de la mitad que en 2023. "Todo va a peor", dice un experto

Pero los científicos que velan, día y noche, por el espacio protegido no lanzan, ni mucho menos, las campanas al vuelo. «Las lluvias de esta primavera no salvan Doñana», advierte la coordinadora técnica del

### **CIENCIA** PAPEL



visita, además de los especialistas en aves, hay científicos que hacen el seguimiento de los mamíferos, flora y vegetación, anfibios, reptiles e invertebrados. En la laguna Dulce, el equipo ha colocado nasas, que son una especie de redes en las que se atrapan animales acuáticos.

La más emocionada con la captura de la nasa es Rosa Arribas, herpetóloga y, como tal, experta en el estudio de los anfibios y reptiles. Para poder analizarlos mejor, ha colocado un asoladero para que los galápagos que están en la laguna Dulce salgan a tomar el sol y se coloquen sobre esta superficie. Al lado, hay una cámara que, si detecta movimientos, hará fotos del animal.

Además de anfibios, la nasa camaronera ha *cazado* varios cangrejos rojos americanos, que es una especie invasora que lleva años en el parque. Rápidamente, Rosa aparta al cangrejo de los anfibios más pequeños para evitar que los dañe. De la nasa sale una pequeña culebra viperina (*natrix maura*), un tritón pigmeo, un gallipato... Con otras redes, los investigadores localizan tortugas, ranas... Curiosamente, varias tortugas cuentan con las marcas de identificación que hace 30 años les asignó una

investigadora. Y ahí siguen. En Doñana también se censan las mariposas. «Son excelentes bioindicadores de cambio climático», dice el experto en ellas y en cualquier otro tipo de insecto, José Manuel Vidal Cordero, alias Jota, doctor en Biología y técnico entomólogo. Lleva unos 10 años trabajando en Doñana, pero su vocación, desde bien pequeño, eran los bichos y la naturaleza. Para capturar las mariposas y censarlas, Jota tiene una técnica depurada con su cazamariposas para evitar que se le escapen o sufran daños. Habla con verdadera pasión sobre los scarabeus cicatricosus, comúnmente conocidos como escarabajos peloteros. «Su labor es fundamental; son como unos jardineros que van trasladando de un sitio a otro semillas o abono Cuanto más conoces todo esto, más te gusta», explica satisfecho.

Nieves Díez Navarro, técnico de laboratorio y de campo, lleva un año y cuatro meses en Doñana, pero antes estuvo en otros destinos tras superar unas oposiciones. «Venir a Doñana es una oportunidad única». Ella se encarga de analizar la calidad del agua. Toma muestras en las lagunas y las analiza en el laboratorio.

José Ruiz acumula trienios como doctor en Biología. Desde hace un año y medio está preparando un herbario, que es una colección científica de plantas secas de todas las especies que hay en el parque. En los años 70 y 80 se hizo un catálogo de plantas del espacio protegido, pero no se guardaron las muestras. Revisando la lista antigua, este especialista se ha percatado de que ya no están todas. Será el cambio climático. «Que las lagunas se secaran hizo que se perdieran algunas especies», avisa. Desaparecen las que necesitan más agua y surgen otras «exóticas invasoras», como el asparagus, que procede de África. La falta de lluvias y la escasez

de agua en las lagunas de
Doñana la notan especialmente
los mamíferos. «Todo va a peor
por culpa de la sequía», resume
Paco Carro, experto en mamíferos y doctor en Biología, con
más de dos décadas de trabajo sobre
el terreno en Doñana. Le acompaña
Sebastián Palacios, otro veterano en
el espacio protegido, adscrito al
equipo de datos de la ICTS-Doñana,
desde donde coordina el aluvión que
cifras que le trasladan sus compañeros para el informe anual.

Carro hace seguimiento de los murciélagos, incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; los conejos, que son «claves en el ecosistema» porque son el alimento de otros animales; los linces, a través de las huellas en el suelo; los jabalíes, los ciervos...

En el grupo de especialistas en aves está también Rubén Rodríguez, un ingeniero forestal que lleva 19 años en el espacio protegido. Durante la visita a las lagunas se tiene que marchar porque debe anillar pollos de halcón peregrino. Hace años llegó a haber siete parejas. Ahora sólo hay tres.

No es la única especie que cuenta con menos ejemplares. El censo de aves acuáticas, uno de los símbolos del parque natural, registra caídas drásticas. En 2023, había 206.859 individuos. Es un tercio del pico máximo, obtenido al final de los 80 y principios de los 90, cuando se llegó a superar los 600.000 individuos. El ánsar común, una especie distintiva de Doñana, ha registrado en 2023 la cifra más baja de su historia, con solo 9.588 ejemplares. Y sigue cayendo.

El pasado 25 de junio, durante la reunión de la Comisión de Biodiversidad del Consejo de Participación de Doñana, se detalló, con datos de los científicos de la ICTS, que la población de ánsar común se ha desplomado este año hasta los 4.216 ejemplares. Eso es menos de la mitad del año pasado. Y todo ello, a pesar de que los números habituales

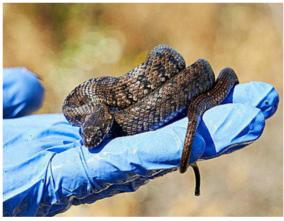



solían encontrarse entre los 40.000-50.000 ejemplares, según la asociación SEO/BirdLife, que alertó de que «las poblaciones de aves acuáticas siguen inmersas en una tendencia negativa sin precedentes».

Pese a que estos datos no invitan al optimismo, el grupo de científicos confía en que el pacto del Gobierno y la Junta pueda ser el inicio de una nueva etapa, en la que se ponga fin a las captaciones irregulares de agua y todas las especies de animales, plantas e insectos que viven en Doñana puedan permanecer en el espacio protegido. Y no se queden sólo en las vistosas señales de tráfico que pintó hace años un científico que pasó por el parque.

Pintura rupestre de Sulawesi. U. GRIFFITH

## EL HOMBRE LLEVA PINTANDO MÁS DE 50.000 AÑOS

Arqueología. Un nuevo sistema de datación retrasa 5.700 años la fecha de las pinturas de Sulawesi (Indonesia), que se convierten en las más antiguas del mundo

Por **Eva Dallo** (Barcelona)

n nuevo sistema de datación ha determinado que las pinturas rupestres de Sulawesi (Indonesia) se realizaron hace 51.200 años, convirtiéndolas en la más antiguas halladas nunca, y demostrando que el arte figurativo ha sido parte de la humanidad desde mucho antes de lo que se creía. Así se desprende del informe que acaba de publicar la revista *Nature* basado en una nueva técnica de datación de arte rupestre. Firmado por los arqueólogos Adhi Agus Oktaviana y Maxime Aubert, el documento actualiza y retrasa la fecha de creación de las pinturas de Sulawesi, en Indonesia, en 5.700 años. Así las convierte en las más antiguas del mundo.

El conjunto pictórico, que representa tres figuras humanas interactuando con un jabalí salvaje, fue descubierto en la cueva de Leang Tedongnge, en un remoto valle de la isla indonesia, en 2017. En aquel momento, su antigüedad se estimó en 45.500 años. Para ello, se utilizó la técnica de datación de arte rupestre más extendida, el método por las series de uranio. Éste consiste en la toma de muestras de depósitos de calcita formados sobre este tipo de pinturas, midiendo después el decaimiento del isótopo del uranio en torio con el paso de los años y el agua. Al no ser soluble, el torio no penetra en los depósitos, razón por la cual medir la cantidad relativa de uranio y torio en los minerales puede revelar su edad y, por lo tanto, la antigüedad de pinturas rupestres.

Investigaciones posteriores han revelado que determinadas formaciones rocosas más complejas podrían resultar en una datación errónea y demasiado tardía de pinturas mediante este método. Por esta razón, el equipo dirigido por Oktaviana y Aubert, descubridores de las pinturas de Sulawesi en 2017, decidió utilizar un sistema alternativo para establecer su antigüedad con mayor precisión. Mediante el escaneo de series de uranio utilizando la ablación láser, descubrieron que un primer conjunto de pinturas también presentes en la misma zona era, al menos, 4.000 años más antiguo de lo que se creía.

El arte rupestre es una herramienta fundamental para llegar a entender cómo vivían y evolucionaron las primeras culturas humanas, razón por la que desarrollar técnicas fiables para su datación es esencial. En cualquier caso, una cosa queda clara: somos artistas por naturaleza, y ascendencia.



# PAPEL CULTURA

# HOZIER "TODO EL ARTE Y LAS CANCIONES TIENEN QUE VER CON LA POLÍTICA"

Música. El cantante irlandés que saltó a la fama con 'Take Me To Church' se ha viralizado en TikTok con 'Too Sweet', que casi no ve la luz, pero que ha llegado a lo más alto de las listas de éxitos

Por Silvia Lorenzo Fotografía de Ángel Navarrete

ay un vídeo de David Bowie circulando por la red en el que el cantante, al ser preguntado por el tipo de música que lo atraía en aquel momento, respondió: «La música no es una parte importante de mi vida. La música es el medio por el que plasmo mis ideas: todo son fragmentos». El cantautor irlandés Hozier (Irlanda, 1990) sintoniza con ese *clip*: «Me sentí muy liberado cuando lo encontré porque a veces eso es exactamente lo que me pasa a mí».

Lo más probable es que asocien su nombre con su éxito más sonado, *Take Me To Church*, que le valió la



nominación al Grammy por la mejor canción del año en 2014. Aunque aquel hit irrumpió en las listas de éxitos mundiales y es holgadamente conocido, también convirtió al compositor en una especie de fenómeno fugaz, lo que se conoce como flor de un día. Lo cierto es que Andrew Hozier-Byrne trabaja bajo el radar desde hace diez años y se abandona a su incontenible creatividad de forma discreta,

sin llamar demasiado la atención... hasta ahora.

El algoritmo de TikTok restableció la posición del irlandés en lo más alto de las listas de éxitos, desde que su canción *Too Sweet* se filtró por accidente el pasado mes de marzo. «La discográfica trató de ponerle freno y evitar que más gente la reprodujera antes de tiempo. Para cuando se dieron cuenta todo el mundo la estaba disfrutando y haciendo TikToks con ella. Al final, lo dejamos estar. Disfruté viendo que gustaba tanto», dice Hozier en su camerino en el Wizink Center. Horas más tarde actuaría para 10.000 personas: «Creo que es el show más grande que he hecho en el continente europeo», comenta.

A lo largo de esta década sobre los escenarios, su

música se mantiene fiel a su estilo y a Andrew no le importa si esta se viraliza o no: «No es algo que me preocupe, no es mi objetivo. Siempre he querido escribir canciones con las que conectase, canciones que mereciese la pena escribir», cuenta. «Que una canción figure en las listas de éxitos o no, no define su calidad».

Puede que viva de la música, pero no es eso todo lo que le interesa. «Me preocupan más otras cosas: los libros, la poesía, las noticias, lo científico o lo político. Esas son las cosas que propician que se haga la música, más que el amor por la música como tal». De hecho, su álbum más reciente, Unreal Unearth, brota de su afán por la mitología griega: «Parte de la mística irlandesa está arraigada en mí, pero también me cautiva la mitología griega. Dante estaba, obviamente, muy seducido por eso también».

Unreal Unearth explora los nueve círculos del infierno que Dante Alighieri relató en el primer cántico de su Divina comedia. Violencia, gula, ira, traición... «En un momento dado tuve que tomar una decisión respecto a la duración del álbum», explica Hozier. Cuatro canciones se quedaron fuera-Too Sweet entre ellas-para «no repetir temáticas», pero vieron la luz entrado el año 2024 en un EP titulado Unheard. «Espero que la gente pueda acercarse a las canciones del álbum aunque no conozca en absoluto a Dante ni ese poema», cuenta.

El cantautor irlandés considera que la música que él crea debe cumplir también una función social. «Lo más importante es que la gente sea honesta sobre su experiencia en este mundo. Si se sienten movidos a cantar sobre un tema o utilizar su plataforma para ello, es una decisión de conciencia. Creo que es importante que la gente tenga una visión amplia del mundo en el que vive. Y si eso implica que su trabajo sea lo que llamamos político... Para mí todo el arte tiene que ver con la política, toda la música también. Si esos trabajos reflejan honestidad en lo que respecta, especialmente, a las partes difíciles de este mundo, todo el arte será más enriquecedor», argumenta.

El cantautor

antes de su

de Madrid.

irlandés Hozier,

concierto en el

Wizink Center

Que Hozier comparta sus opiniones sobre la actualidad no es nuevo. Dedicó cerca de 10 minutos durante su noche en el Wizink para manifestarse contra ciertas injusticias sociales y, entre ellas, una que le toca muy de cerca: «No es justo que paguéis vuestra entrada y estéis tan lejos». Tocó Cherry Wine y Unknown nth en una palestra cercana a la grada más alejada del escenario. Sus críticas y su honestidad componen su esencia y son la tónica de temas que suenan a luminosidad difuminada, a oscuridad de la que siempre se puede escapar.

# LOS ESTRENOS DEL CDN CAEN UN 25% EN UNA DÉCADA

Teatro. Las producciones del principal centro escénico del Ministerio de Cultura han pasado de 40 en la temporada 2014/2015 a las 29 planteadas para el próximo año, el número más bajo en la última década. Mientras su presupuesto ha subido, los espectadores han bajado casi un 15% en los últimos cinco años

Por **Pablo R. Roces** Fotografía de **Sergio González Valero** 

l pasado 26 de junio, el Centro Dramático Nacional hizo pública la programación de la temporada 2024/2025 para sus dos teatros: el Valle-Inclán y el María Guerrero. Un total de 29 montajes para sus cinco salas -dos principales y tres de menor tamaño-, que se repartirán en 20 obras teatrales y nueve espectáculos infantiles de títeres, dentro del ciclo Titerescena. Un número de producciones ya ligeramente inferior al de este año que se cierra, cuando se han programado 31 montajes sumando ambas modalidades, y que supone una caída superior al 25% con respecto a los datos de hace una década.

De hecho, en estos 10 años, donde han estado al frente de la institución pública Ernesto Caballero —bajo los gobiernos de Mariano Rajoy— y ahora Alfredo Sanzol, que asumió el cargo en 2019 con el cambio de Ejecutivo y cuyo contrato ha sido renovado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), que se encuadra en el organigrama del Ministerio de Cultura, por otros tres años, esa

caída se ha agudizado en las tres últimas temporadas. Recurriendo al registro histórico de esta década, en la 2014/2015 se produjeron 28 montajes nacionales e internacionales y 12 espectáculos infantiles de títeres. En total, 40 producciones a contabilizar en ese curso.

Una cifra similar de estrenos se produjeron en la temporada siguiente, cuando se presentaron 39 montajes (29 piezas teatrales y 10 del ciclo Titerescena). Nuevamente en el curso 2016/2017 la programación vivió una caída hasta las 37 (28+9) para dar paso a dos años consecutivos -2017/2018 y 2018/2019- de crecimiento hasta el máximo de la última década con 40 producciones. La única diferencia entre estos dos ejercicios fue que en el primero de ellos hubo una obra teatral más que el segundo, que fue contrarrestada con un espectáculo más del ciclo familiar

Es precisamente en ese momento cuando se produce el cambio de dirección en el Centro Dramático Nacional, dejando paso Alberto Caballero a la etapa de Alfredo Sanzol, que asume el cargo a mitad de la temporada 2019/2020, en el mes de enero, apenas unos meses antes de la llegada de la pandemia del coronavirus. Para

El Ministerio de Cultura acaba de renovar por otros tres años al frente del organismo público a Alfredo Sanzol, que es director desde 2019

Sólo en el año afectado por la pandemia del coronavirus, la producción en el María Guerrero y en el Valle-Inclán tuvo una cifra más baja

# **CULTURA** PAPEL



ese curso, luego alterado por el Covid y el cierre de los teatros, la previsión ya reflejaba una caída en los montajes hasta quedarse en 33 (26 de teatro y siete de títeres). En el período 2020/2021, no comparable por las limitaciones sanitarias, se alcanza el número más bajo de estrenos, con 25 (16+9), hasta el que se dará en la próxima temporada recientemente presentada.

Una tendencia descendente que comienza en el curso 2022/2023 –en 2021/2022 se estrenaron 36 montajes entre ambas modalidades— con la puesta en escena de 32 producciones. 23 piezas teatrales y nueve espectáculos de *Titerescena*. Un cifra similar a la de este año que se acaba de cerrar, referente al período 2023/2024, con un total de 31 espectáculos (22+9) que se reducirán hasta 29 en el arranque de la nueva temporada, lo que supone una bajada del 27,5% de la producción en comparación con hace diez años.

La merma productiva también ha ido equiparada con una bajada en los espectadores de las funciones, aunque en este último año los teatros públicos que dependen del organismo gubernamental han tenido un repunte. Según las cifras que aportan desde el equipo de Alfredo Sanzol, donde no se publican los datos absolutos año por año de esa asistencia, en la temporada que se acaba de cerrar han acudido 119.492 espectadores a los teatros María Guerrero y Valle-Inclán -de estas cifras se excluyen las entradas compradas a última hora en las taquillas-frente a los 101.795 que acudieron en la 2022/2023, lo que supone un alza del 17,38%. El aumento también se refleja en la cifra de jóvenes, menores de 30 años, que subió de 11.173 a 11.349. Sin embargo, si la

comparativa se establece con la temporada 2017/2018, el último año en el que el CDN hizo público el dato, se aprecia la clara reducción de espectadores. La entonces directora general del Inaem, Montserrat Iglesias, cifraba en más de 140.000 espectadores, con un 87,4% de ocupación, los que habían estado presentes en sus salas. Tomando ese dato como referencia, en el último lustro la caída es de un 14,6%. Además, según señalan a EL MUNDO desde el Inaem, donde no han querido hacer valoraciones, en ese mismo período el presupuesto ha crecido desde los aproximadamente tres millones de euros anuales hasta los 4,5 actuales, que este año se mantendrán pese a la prórroga del Gobierno a los Presupuestos Generales del Estado.

El dramaturgo

Alfredo Sanzol,

renovado por

tres años en el

organismo.

v director del

Dramático

Nacional,

Centro

Por su parte, desde la dirección del Centro Dramático Nacional se incide en que, al margen de esos 29 montajes planteados para la próxima temporada, también se están desarro-

llando más de 50 actividades —paseos teatralizados, clubes de lectura, encuentros con profesionales del sector o jornadas de puertas abiertas en las salas de ensayo del barrio madrileño de Almendrales— y que su objetivo es difundir el repertorio nacional, el apoyo a la dramaturgia contemporánea, la internacionalización de artistas, el incremento de público joven y la paridad. Todos ellos «objetivos cumplidos», según señalan desde el CDN.

HOJEANDO/ZAPEANDO
LE PEN, BOLLORÉ
Y LA AMENAZA
A LAS LIBERTADES
EN FRANCIA



Por **Víctor** de la Serna

El domingo próximo, si se confirmase la llegada del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen al mando del poder ejecutivo tras la segunda ronda de las elecciones generales francesas, podría instaurarse un régimen de restricción de la libertad de expresión y de información como Francia no ha conocido nunca desde la Segun-

da Guerra Mundial. La extrema derecha, con su programa de privatización de todo el audiovisual público a favor de potentados que la respaldan, encabezados por el empresario de medios Vincent Bolloré, pretende recortar el pluralismo y la información a la que acceden los ciudadanos.

Por otra parte, un manifiesto de Reporteros Sin Fronteras (RSF) subraya qué medidas restrictivas prepara el RN a partir de unas declaraciones de Le Pen sobre el «admirable» sistema instaurado en la Hungría de Orban, que ratifican «la fascinación del RN con el control del periodismo». En esas declaraciones, Le Pen festejaba que Hungría esté «en la punta del combate por la libertad de los pueblos», cuando en realidad la situación húngara es grave: vigilancia y multiplicación de los ataques al secreto de las fuentes informativas, prohibiciones de publicación o de difusión audiovisual, presiones a la prensa para que respalde al Gobierno, incluida la supresión de las ayudas a los medios. «Intentamos aplicar lo que funciona en otras partes», ha explicado sin ambages la presidenta del grupo del RN en el Europarlamento, Hélène Laporte.

La privatización a favor de la parte más ultraconservadora del capitalismo francés es un utensilio que encabeza el programa del RN en cuanto a las libertades, mientras que en los países europeos donde domina la extrema izquierda, como España en particular, el sistema de restricción informativa propuesto se basaría, entre otras cosas, en bloquear la financiación de los medios críticos con el poder. En ambos casos, la víctima es el pluralismo, y los perdedores los ciudadanos, privados de un abanico de medios informativos diferentes y profesionales.

Ya está siendo muy visible, como en el caso de los medios de Rupert Murdoch en Estados Unidos y Gran Bretaña, con Fox News a la cabeza, el impacto de los que son propiedad del bretón Bolloré, que con

"La extrema derecha quiere recortar el pluralismo y la información a la que acceden los ciudadanos" sus cabeceras de extrema derecha —Le Journal du Dimanche, Europe 1 y CNews- es un soporte fundamental del RN, cuya polémica y finalmente fallida coalición con el partido conservador Les Républicains han apoyado desde el inicio. Pese a no lograr esa coalición,

en todo lo demás el programa del RN ha sido incesantemente defendido y alabado por los medios de Bolloré. Posiblemente no sea él el que se quede con la radiotelevisión pública en cuanto sea privatizada, pero nadie duda de que irá a propietarios que son incondicionales del RN y de su proyecto de una Francia reglamentada y obediente.

# PAPEL LOC

# ESCASSI Y MARÍA JOSÉ SUÁREZ: MENTIRAS, CUERNOS Y UNA EXTORSIÓN

Parejas. La ruptura del jinete y la ex miss promete convertirse en el culebrón del verano, con permiso de las Campos.

Por Luis Fernando Romo

a ruptura de Álvaro Muñoz Escassi (49) y
María José Suárez (49) promete convertirse
en el culebrón del verano, con permiso de las
Campos, con escabrosos emails y una
supuesta extorsión que van más allá de la
infidelidad del jinete. Los motivos que les ha llevado a
puerto se aclaran y oscurecen por momentos.

En el programa *Espejo Público* se desveló que un email enviado a la ex miss fue el revulsivo para darle puerta a quienn ha sido su pareja durante tres años,

tras separarse de su marido, Jordi Nieto, padre de su único hijo, Elías (5). Todo saltó por los aires al volver de un crucero por los fiordos noruegos en el que, al parecer, él intentó reconducir la relación que se había deteriorado.

Pero al volver, la ex miss España se encontró el 26 de junio con una notica bomba (el email) que conllevó el fin de la historia de amor con el hombre que mejor sabe conjugar la infidelidad. Que se lo pregunten a Lara Dibildos, con quien tuvo a su hijo Álvaro. De una relación anterior, el ex jinete tiene otra hija, Ana Barrachina.

En ese incendiario correo electrónico, que ella tildó de «asqueroso», se explicaba con quién, cómo y las veces que Álvaro le había puesto los cuernos además de las prácticas sexuales convenientemente detalladas y las intenciones que tenía Escassi con esta persona. En *Así es la vida* han ampliado la información al asegurar que ese mail ha sido enviado en venganza porque al parecer el deportista le debía a esa persona 1.500 euros. Dicen que ya está saldada, pero el tema tiene su guasa. En el espacio de la *Crónica Rosa* de esRadio emitido ayer, Escassi reveló que «esta persona me está extorsionando y el asunto está denunciado».

En TardeAr, el jinete dejó caer que «lo que ha pasado entre nosotros, María José lo llama infidelidad, pero son situaciones que han surgido porque hemos estado distanciados mucho tiempo y ella sabe perfectamente de qué va la película». Nada más escuchar a su ex, Suárez envió un mensaje a Luis Pliego, director de Lecturas y colaborador de Espejo Público, que comentó en directo: «Ella ha visto esta entrevista con Álvaro y dice que en estos tres años de relación con Escassi hoy se ha enterado de que lo hubieran dejado alguna vez, y por supuesto ella no ha estado con otras personas. Esto que ha dicho Álvaro de que cada uno podía estar con otras personas, ella

no lo ha vivido así».

En este cruce de acusaciones también ha aparecido la actriz Hiba Abouk (37), de quien se ha comentado que ha sido la última en caer rendida a los encantos de Escassi. Ambos coincidieron hace unos días en la multitudinaria fiesta que El Turronero organizó con motivo de la comunión de su nieta. Que pasaran un fin de semana en Jerez ha propiciado que surjan especulaciones sobre la hipotética pareja.

Escassi también ha intentado poner las cosas en su
contexto y ha negado cualquir
relación con la actriz. «Hiba es
una mujer maravillosa que
conozco a través de *Masterchef*y nos hemos divertido en la
fiesta. No tenemos más que
una amistad, nada más»,
comentó en el programa de
Ana Rosa Quintana.

La protagonista de El príncipe no ha hablado sobre esta historia con tintes de Danielle Steel, pero sí ha compartido a través de su Instagram un críptico mensaje en el que detalla el significado de la palabra japonesa Omoiyari: «Es la consideración y compasión hacia los demás. Se trata de un ser sensible y comprensivo con los sentimientos y las emociones ajenas". La intérprete está intentando recomponerse de su divorcio del futbolista Achraf Hakimi, con quien tiene dos hijos, Amín (4) y Naím (2).

Arriba, Villa Certosa', la fabulosa mansión de Berlusconi por la que se ha interesado el sultán de Brunei. GTRES



### EL SULTÁN DE BRUNEI INTERESADO POR LA VILLA DE LAS 'BUNGA BUNGA' DE BERLUSCONI

Por L. F. Romo

esde la muerte de Silvio Berlusconi en junio del año pasado, sus cinco hijos han ido deshaciéndose poco a poco de parte de sus bienes materiales. La joya de la corona es Villa Certosa, una residencia de 4.500 metros y 126 habitaciones en una finca de 120 hectáreas próxima a Costa Esmeralda, en Cerdeña. La mansión se hizo famosa, además, por ser el escenario de sus bunga bunga, las polémicas fiestas del magnate italiano con prostitutas que organizó durante su último mandato al frente del Gobierno de Italia.

Según ha informado *Il Corriere della Sera*, todo apunta a que Hassanal Bolkiah (77), el sultán de Brunéi, podría desembolsar entre 300 y 500 millones de euros por la residencia estival del que fuera magnate italiano de los medios de comunicación, con Mediaset a la cabeza. Los correveidiles de la isla han confirmado la presencia del monarca absolutista en la zona, lo que ha avivado los rumores sobre una compra inminente.

Que uno de los hombres más ricos del planeta –su fortuna está estimada en 30.000 millones

rtuna esta estimada en 30.000 millones de dólares– haya visitado en persona la propiedad ya dice mucho del inusita-

do interés del monarca con el reinado más longevo de la actualidad.
Para el sultán de Brunei el precio
de la mansión es calderilla, si
tenemos en cuenta que en su país
vive en el palacio Nurul Iman que
tiene 1.788 habitaciones. También es
propietario de dos de los hoteles más
emblemáticos del planeta: el Dorchesr en Londres y el Beyerly Hills Hotel en

ter en Londres y el Beverly Hills Hotel en Los Ángeles.

Hace varios años se produjo un boicot para que nadie reservara habitaciones en ellos ya que en Brunéi la ley castiga al colectivo LGTBIQ+. Padre de 12 hijos y aficionado al lujo, hay que destacar que entre las excentricidades más escandalosas figuran 500 Rolls Royces, 452 Ferraris y decenas de modelos únicos cuyo valor en el mercado, según los expertos,

podría alcanzar los 5.000 millones de euros. Tampoco le importa extender su chequera para pagar una millonada por conciertos privados de grandes estrellas, como en su día aceptaron Whitney Houston o Michael Jackson, que cobró 17 millones de dólares por cantar en la fiesta del 50 cumpleaños del sultán.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez antes de su ruptura. GTRES

# TELEVISIÓ

#### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano. 15.00 Telediario I.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Mod-

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador.

**20.30** Aquí la Tierra. **21.00** Telediario 2.

21.55 4 estrellas. «Los

hackers de Vera». 22.50 Nuestro cine. «Mañana es hoy». España. 2022. Il8 min. Director: Nacho G.

Velilla. 0.30

La 2

. Cartelera. Cine. «Dolor y gloria». La noche en 24 horas.

10.55 Documenta2. 11.45 Al filo de lo imposible.

diario de una ciclista.

14.25 Las rutas de Verónica.

12.20 Mañanas de cine.

15.20 Saber y ganar.16.05 Tour de France.

18.50 El Paraíso de las

20.05 ¡Cómo nos reímos!

20.30 Diario de un nómada

Las huellas de Gengis Khan.

¡Cómo nos reímos!

Cine. «Voiceless, el

17.55 Documenta2.

20.25 La 2 express.

21.30 Cifras v letras.

23.50 Documentos TV.

genocidio silenciado».

22.55 En primicia.

22 00

«Gentleman Jo». 13.50 El Camino del Cid:

#### Antena 3

Espeio público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13 45 La ruleta de la suerte

Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes.

El tiempo. Sueños de libertad. 15 35

17.00 Pecado original. 18.00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2

Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 La vida prometida. 0.45 Cine. «Una extraña en la familia». EEUU. 2019. 90 min. Director: David

DeCoteau 2.30 3.15 The Game Show. Jokerbet: ¡damos

7.00 Love Shopping TV

¡Toma salami!

Toma salami!

Incluye «Sídney» y «Nueva

«Melbourne y Tasmania». 11.30 En boca de todos.

14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira.

Tiempo al tiempo.

ElDesmarque Cuatro.

En el punto de mira. The Game Show.

10.20 Viaieros Cuatro

14 00 Noticias Cuatro

19.55 Noticias Cuatro.

El tiempo.

First Dates.

21.10 First Dates.

22.50 Horizonte.

Calleieros viaieros.

Cuatro

Cuatro.

7 30

8.25

21.00

1.55 2.35

#### VEO DMax

6.45 7.52

Seprona en acción.

Pareja a la puja.

Emisión de cinco episodios.

11.47 Aventura en pelotas.

15.07 Expedición al pasado.

aguas bravas. 17.47 Cazadores de gemas

Incluye «La recompensa del esfuerzo» y «Soldado de

«Apocalipsis mava»

15.57 La fiebre del oro:

19.38 Chapa y pintura.

Incluve «Esto va a ser todo

un desafío» y «Problemas a

21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Extraterrestres. Ellos

**UFO** Witness

8.00 La tienda de Galería

del Coleccionista. 11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucarística.

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

12.30 Don Matteo, «Un

hombre honesto» y «El

14.30 Trece noticias (4:30)

14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble. «Taras

18.45 Western. «Invitación a

20 30 Trece noticias 20:30

El Partidazo de Cope.

Trece al día.

21.55 El tiempo en Trece.

22 00 Fl cascabel

17.10 Sesión doble. «El

halcón del desierto».

un pistolero».

Desmontando la

están entre nosotros.

0 24

TRECE

Así se hace

La mirada crítica. 8.55 10.30 Vamos a ver 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por

Ángeles Blanco. 15.25 ElDesmarque Te-

15.40

Telecinco

15.50 Así es la vida. 17.00 TardeAR. 20.00 Reacción en cadena.

**21.00** Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.50 El tiempo. 22.00 Supervivientes All Stars. Presentado por Jorge Javier Vázquez.

1.55 Casino Gran Madrid

La Sexta

**15.15** Jugones.

6.30 7.00

9 00

Online Show historia.

Ventaprime. Previo Aruser@s.

Aruser@s

Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias la

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

21.00 La Sexta Clave.

20.00 La Sexta noticias 2ª

21.20 La Sexta diave. 21.25 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio Sum-

mertime. 22.30 El taquillazo. «En

tierra peligrosa». EEUU. 1994. 101 min. Director:

Cine. «Superciclón» Pokerstars.

Steven Seagal.

0.50 2.30

#### Movistar Plus+

7.55 One Zoo Three. «Día de práctica»

Reino Unido: historia de una nación.

11.55 Thatcher: el legado de

12.53 La Resistencia.

14.30 Wimbledon. 17.35 Cine. «Rumba tera-

19.14 Lina. «La Rompeta-20.10 Ilustres ignorantes.

«Poligonos». **20.40** El consultorio de Berto. «Calvos malhumora dos y fauna favorita».

21.15 El tatuador de Auschwitz. 22.10 Segunda muerte. «La orimera muerte»

23.00 La Resistencia. 0.20 Informe Plus+.

6.45 Mujeres ricas de

9.05 Bajo cubierta: Medi-

terráneo. 9.55 Killer. Emisión de dos

11.55 Venganza: millonarios

12.50 Caso cerrado. 18.30 Ni que fuéramos la

22.25 La casa de mis sue-

amigos asesinos. Emisión de

dos episodios.

1.20 Killer.

2.15 European Poker Tour.

3.40 Venganza: millonarios

La tienda de Galería

23.25 Venganza: super

del Coleccionista.

2.40

asesinos.

happy hour. 19.30 Caso cerrado.

TEN

#### AUTONÓMICAS

#### Telemadrid

Deportes. 8.15 El tiemno.

Buenos días, Madrid. 11 20 120 minutes

14.00 Telenotici 14.55 Deportes. Telenoticias.

15.20 El tiempo

15.30 Cine de sobremesa. «Juegos de guerra». EEUU. 1983. Director: John Bad-

17.25 Cine. «Himno de batalla». EEUU. 1957. 108 min. Director: Douglas Sirk.

19.20 Madrid directo.

20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes. 21.30 El tiempo.

Juntos. 22.30 Cine. «Dueños de la

0.15 Atrápame si puedes

#### ETB 2

9.55 Monk. «Monk y la habitación del pánico» y «Monk y el apagón»

11.25 Vascos por el mundo. «Lo meior de Lvon»

**11.30** En Jake. 13.50 Atrápame si puedes

14 58 Teleherri

Teleberri kirolak. 16.00 Eguraldia.

16.25 Esto no es normal.

Quédate.

20.00 A hocados, «Cheesecake de Nutella con salsa

21 00 Teleherri

Teleberri kirolak. 22.05 Eguraldia.

22.30 Todo el mundo a la

0.35 Esto no es normal.

1.40 2.35

#### Lingo. Vascos por el mundo. **0.25** Memento mori.

#### PARA NO PERDERSE

#### 22.50 / Antena 3

#### Estreno de 'La vida prometida'

Antena 3 estrena La vida prometida, una serie italiana cuya historia gira en torno a una mujer fuerte que tendrá que hacerse cargo de su familia tras el asesinato de su marido a manos del terrateniente del pueblo; un mal hombre obsesionado con ella. Se verá obligada a dejar su país y todo lo que tiene, incluida a su hija moribun-



Escena de la serie.

da, para poder salvar al resto de los suyos. Luisa Ranieri protagoniza esta ficción que se ha convertido en un auténtico éxito internacional,

que han seguido ya más de seis millones de espectadores por todo el mundo y que cuenta con espectaculares localizaciones y una trama que une drama, romanticismo e, incluso, comedia. El reparto principal lo completan Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Cristiano Caccamo Emilio Fallarino Giuseppe Spata Francesca Di Maggio Francesca Di Maggio y Vittorio Magazzù. sulte la programación completa de 127 canales en

#### 22.50 / La I

#### Regreso al pasado en 'Mañana es hov'

Verano de 1991. La familia Gaspar comienza sus vacaciones en la playa pero, tras discutir con su padre, Lucía, la hija adolescente, decide fugarse con su novio. Una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un pedalo y cuando consiguen volver a la costa descubren ique han



Momento de la película.

viajado al 2022! Un desfies y música trap. los plácidos noventa?

cabellado futuro lleno de smartphones, sel-¿Conseguirán volver a www.elmundo.es/television

#### A PUNT

12.15 Cròniques del zoo. «Dragó de Komodo, anemo-nes i lleó». 12.50 Animalades, un món

bestial. «Ajuda mútua». 13.20 La via verda. 14.00 À Punt Notícies.

Migdia. 15.25 Atrapa'm si pots. 16.35 Alta tensió

17.30 Inspectora Marleau «Habitació amb vistes». 19.15 Hotel Voramar, «La

gran festa». **20.05** Vigilants de la platja.

«Recerca a les platges».

21.00 À Punt Notícies. Nit.

21 50 A la saca 22.35 Sacha a Nova York. «No he vingut a fer turisme» 23.35 Ona Carbonell:

Empezar de nuevo.

1.25 Sentiment groguet.

### TV3

8.00 Els matins.

10.30 Tot es mou. 13.50 Telenotícies co-

Telenotícies migdia. 15.35 Cuines. «Arròs negre

de l'Empordà». 15.55 Cuines. «Rotllets de festucs»

16.00 Com si fos ahir. 16.40 El Paradís de les

Senyores. 17.25 Planta baixa 19.00 Atrapa'm si pots.

«Especials estiu». 20.05 Tens un minut? 21.00 Telenotícies vespre. 22.10 Polònia. «Un Polònia

22.45 Asfalt. «Taxi» v «La

núvia». 23.15 Nervi.

0.30 Més 324.

# Canal Sur

7.10 Andalucía directo. 9.00 Despierta Andalucía.

10.15 Hoy en día. Presentado por Toñi Moreno. 12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por Teodoro León Gross.

14.15 Informativos locales. 14.30 Canal Sur noticias I. Presentado por Juan Carlos

Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora. 18.00 Andalucía directo.

Presentado por Modesto Barragán v Paz Santana 19 50 Cómetelo 20.30 Canal Sur noticias 2.

Presentado por Miguel Ángel Sánchez **21.35** Atrápame si puedes.

22.45 Cine. «Dueños de la

#### IB3 TELEVISIÓN

#### 9.15 Hotel Bellavista.

10.05 Al dia. 11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi

corbina, me i pomes ros-

Taura. «Menú de carmanyola:

16.00 Píndoles Cuina amb Santi Taura.

16.05 Agafa'm si pots! 17.00 Cinc dies. 20.30 IB3 Notícies vespre.

21.30 El temps vespre. 21.40 22.25 Jo en sé + que tu.

Hen! Com anam? 2.25 2.35 El temps vespre.

Jo en sé + que tu. Agafa'm si pots! Favorits. 3.15

Paisatges.

#### **SUDOKU**

| FACIL 04-07-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                  | 2 |   | 6 | 8 | 7 |   | 1 |   |   |  |
|                  | 6 | 4 |   | 1 | 5 |   |   |   | Ì |  |
|                  |   | 1 | 2 | 3 |   | 6 |   |   |   |  |
| 1                | 4 |   |   |   | 9 | 3 |   |   | ĺ |  |
|                  |   |   |   | 7 |   |   | 9 |   | ŀ |  |
| 6                |   | 7 | 4 | 5 |   |   | 2 | 8 |   |  |
| 4                | 8 |   |   |   | 1 | 7 | 3 |   |   |  |
| 7                |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |  |
|                  |   | 2 |   |   |   | 9 | 4 |   | , |  |

#### DIFÍCII 04-07-2024

| DIFICIC 04-07-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|--|
| 6                  |   |   |   |   | 4 |   | 8 |   |                        |  |
|                    |   | 5 | 2 |   |   |   | 3 |   |                        |  |
| 1                  |   | 7 | 6 |   |   |   |   |   |                        |  |
|                    |   |   |   | 3 |   |   |   | 8 | Com                    |  |
|                    |   |   |   |   |   |   | 7 |   | sweb.                  |  |
|                    |   | 6 |   | 2 | 8 | 9 |   |   | tiempo                 |  |
|                    | 5 | 8 |   |   |   | 1 |   |   | www.pasatiemposweb.com |  |
|                    |   |   |   |   | 3 |   |   |   |                        |  |
|                    | 7 |   | 4 |   |   |   |   | 2 | © 2024                 |  |

#### **CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU**

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

#### SOLUCIÓN FÁCIL 03-07-2024

| 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | З | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 6 | 7 | 9 | 8 | Э | 2 | 4 | 5 | 1 |

#### **SOLUCIÓN DIFÍCIL 03-07-2024**

| 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 |

Le Pen,

actuación. AFP

avda. Portugal, 4 CTC Cosla 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada



#### PATIO GLOBAL AKHENATON

QUIÉN. Un grupo de 20 raperos franceses han creado y protagonizan un tema en vídeo contra el Reagrupamiento Nacional y Marine Le Pen. QUÉ. La letra, muy violenta, contiene insultos, vejaciones y amenazas veladas contra el candidato a primer ministro, Jordan Bardella, entre otros. POR QUE. El supuesto objetivo de los raperos es que Le Pen no obtenga mayoría absoluta, pero con la actuación no han hecho más que impulsarla más.

> Un rap violento © contra la extrema derecha de Francia

El single se llama «No pasarán» y tiene estrofas como esta: «Levántate, ve a votar, no podemos quedarnos sentados». O esta: «Si RN pasa, voy a salir con un arma de gran calibre». Incluso esta otra: «Jordan, estás muerto» o «Vota contra los cerdos». Este derroche lírico es la manera elegida por un colectivo de rape-

ros para pedir el voto contra la extrema derecha en la segunda vuelta de las elecciones legislativas que se celebra el próximo domingo en Francia.

La canción se lanzó el lunes por la tarde, tras la victoria del partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN), en la primera votación. Mientras, los par-



VILLAÉCIJA **PARÍS** 

tidos políticos tratan estos días de movilizar al electoradopara evitar la victoria de Le Pen el domingo, este grupo de artistas ha querido sumarse a la causa, aunque de manera mucho más polémica.

Concretamente a través de letras que tienen contenidos violentos e insultos. A Jordan Bardella, líder de la ex-

trema derecha que se postula como primer ministro si el partido logra el domingo la mayoría absoluta, le dedican un verso breve, pero contundente: «Jordan, estás muerto». También se acuerdan de su madre: «Que se joda la madre

Hay palabras para todo el clan Le Pen:

«Marine y Marion, putas» o «Perras en celo» son algunas de las lindezas que los raperos dedican a la líder del partido, Marine Le Pen, y a su sobrina, Marion Maréchal Le Pen, también política de extrema derecha. Hay citas explícitas citando la violencia como «Si pasan los fascistas, sacaré un [arma de] gran calibre»

o «el interior de sus al-Uno de los mas está marchito, meraperos que recen morir». cantan contra

La autoría de la canción la asumen más de una veintena de raperos, reunidos bajo la batuta del compositor Djamel

La líder de la

ultraderecha

francesa ha

instado a la

Dirigentes

que el vídeo

«genial» para

ganar votos

les viene

Fiscalía a que

tome medidas

radicales creen

Fezari. Dentro del grupo están Fianso, Akhenaton, Seth Gueko, Zola o Soso Maness. Todo ellos asumen la «violencia artística» de su trabajo. Cada uno ha compuesto una parte y se responsabiliza de sus palabras. El partido de Le Pen mielegram

ha anunciado que va a com/ denunciar a los raperos por amenazas de muerte, injurias, injurias de carácter sexista e incitación a la violencia.

«Espero que la fiscalía se haga cargo de esta abyección», ha dicho Marine Le Pen en la red social X. «Incitaciones al asesinato, a la misoginia, a la violencia, al antisemitismo crudo y a la conspiración. El universo mental de la extrema izquierco», ha añadido Jordany, com/byneontelegram Bardella en esta red social.

«Esto es genial para ganar votos», ha confesado un dirigente de RN a la prensa francesa, que agradece al colectivo de 1 7 111 raperos el trabajo de campaña que les han hecho: «Es una canción de lucha contra los fascistas, la idea no es darles una caricia», se ha justificado Ramdane Touhami, productor de la canción, al periódico Le Parisien. Ha justificado la estrofa en la que dicen «Jordan, estás muerto».

Asegura que, en realidad, hace referencia a una competición de boxeo en la que el deportista francés ganó a su contrincante, llamado Jordan, y el público gritó «Jordan, estás muerto»: «Si falta esa referencia, puede parecer que le amenazamos de muerte, no es así».

Defienden la libertad de la palabra para su causa. Como ha señalado al citado periódico otro de los raperos: «Estamos para que los niños dejen de pensar que Bardella es un tío cool»



### Libertad de prensa, intocable

Los griegos consideraron que el arte de gobernar se basaba en la igualdad de derechos y la igualdad de palabra de todos los ciudadanos; luego el arte decayó en oficio, que consiste en dirigir al pueblo con la ley y el sentido común, y para triunfar tiene que contar con el consentimiento de la mayoría de la sociedad y asegurar la libertad de palabra. Aquí el Gobierno aspira a durar contra esa mayoría, incluso contra muchos de los que le votaron. Solo se preocupa del kabilismo separatista, unas minorías. Por esa razón no deja de dar tropezones.

Ahora el fracaso de la amnistía pone en riesgo el gobierno de Illa y la legislatura de Sánchez. No se puede gobernar sin pactos y estar contra partidos, jueces, fiscales, periodistas. Debería guardarse del odio. Tiene razón Felipe González: la amnistía no ha sido perdonar, sino pedir perdón; se ha legislado sin escuchar a los jueces adversarios.

Lo mismo le va a ocurrir con las medidas para acabar con los bulos que anuncia para el 17 de julio. Declara que intentará cambiar la ley de publicidad para luchar contra la máquina del fango de la ultraderecha. La primera respuesta de los medios -a los que no ha consultado- es que quiere resucitar la censura de prensa. La va a llamar «ley de calidad democrática», contra los diarios que tienen recursos públicos y no tienen lectores. Declara que la caverna mediática degrada la democracia, y arremete contra los periódicos que mantienen las derechas.

Cualquier intento de amordazar la libertad de expresión es una tarea inútil, porque las redes sociales están abiertas día y noche, sin censores, y han revolucionado la comunicación. Agitan España y el mundo. El 80% de la población las sigue, incluidos los periodistas silenciados. Cada uno será un agitador con capacidad para intervenir en todo tipo de debates. No sé si sabrá el Gobierno que las redes hacen presidentes de Estados Unidos. Y eso no lo paran ni los chinos. Han derrotado a los medios de papel, y a las webs, y no hay gobierno que pueda silenciarlas.

Los del Gobierno tienen la obsesión de enfrentarse a los que no son de su cuerda. Su guerra contra jueces y periodistas va a ser un desastre. Las democracias tienden a hacerse autoritarias. Pero ya es imposible limitar la libertad de expresión, y solo les queda el Código Penal. Sin consensos, acuerdos y pactos es imposible gobernar, y si intentan limitar la libertad de expresión van a hacer el ridículo.





Los domingos con EL#MUNDO, la revista Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

SUCESO. Ajuste de cuentas entre bandas latinas en una pizzería de Delicias: un presunto miembro de los DDP irrumpe y dispara contra tres trinitarios, dejando herido a uno / PÁGINA 4

EL MUNDO JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

GRANMADRID

La 'drag' Pupi Poisson, caracterizada para GRAN MADRID.



# **GRAN MADRID**

**LGTBIO**+ TENDENCIAS

«Toda mi vida han castigado con bullying mi feminidad. Ser 'drag' es mi respuesta a lo que me arrebataron»

#### JAVIER CID MADRID

De todo el magma LGTBI que apuntala el mundo en los últimos tiempos, las drag queens son quizá el bastión más chispeante y cabaretero, más deslenguado y travieso, más canalla y activisat, siempre con furores de tacón y discoteca. De aquellas transformistas pretéritas que imitaban a las grandes folclóricas en verbenas de todo pelaje y en bares cualesquiera, acicaladas para la ocasión como divas superlativas, el fenómeno ha ido puliéndose y modernizándose hasta la imparable escena drag de nuestros días. Doñas fabricadas con maquillajes como lienzos febriles y pelucas descomunales que juguetean con los géneros. Que cantan, que bailan, que desafían al público con su verborrea de fábula en una suerte de burlesque al que resulta muy difícil ponerle nombre y más difícil aún ponerle puertas.

«El drag es un movimiento artístico que utiliza la estética, el maquillaje, la voz o la performance para expresarse», explica Mary Conazo, una de las drags de nueva hornada que jalean las noches de la capital. «Antiguamente, las transformistas se identificaban con mujeres, pero eso ha evolucionado y ahora va más allá, porque el arte no tiene género. Los gays, por ejemplo, lo usamos para expresar cosas que nos han sido arrebatadas. Mi personaje de Mary Conazo existe porque toda mi vida han castigado mi feminidad, se ha oprimido,

se me ha obligado a meterla en una caja. Siempre me han hecho bullying por ser femenino, y ahora me pagan para ver precisamente eso. Y yo lo exploto, por todas esas veces que no me dejaron jugar con una Barbie o imitar a Beyoncé. Ahora puedo ser quien me de la gana. Y eso es ser drag queen».

Directamente llegada desde Jerez, provincia de Cádiz, para deshojar su propia revolución, Mary Conazo va poco a poco abriéndose

hueco en el laberinto drag de Madrid. Un laberinto que, lejos de la lentejuela alegre que viene exportando como tarjeta de presentación, es cada vez

más competitiva. «Aquí hay dos mundos», explica. «A un lado, Chueca, con todos sus bares y sus drags ya consolidadas, que actúan de lunes a domingo, con sueldos fijos, dadas de alta en la seguridad social y que empezaron hace 20 o 30 años, cuando no había tanta competencia. Y después está el resto, lo que no es Chueca, con varias fiestas autogestionadas, con muchos grupitos precarios que han montado su propio evento, lejos del mainstream del centro: el que yo monté, llamado Dragonas, la fiesta Lolailo, la de Las Niñas... Aquí lo importante no es el talento, sino los contactos, y este es un pastel muy pequeño del que muchas queremos comer».

Pupi Poisson es una de esas drags consolidadas que llevan ya algunos años gastando tacón en este gremio, y que tras darse a conocer de manera masiva gracias a la versión española del reality Drag Race ahora trata de hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. «Yo he conseguido vivir de esto, y cuando he pasado apuros me he hecho responsable, he cogido el toro por los cuernos», cuenta a GRAN MA-DRID. «Algunas compañeras se quejan de que no tienen trabajo, de que se cobra muy poco, de que no las llaman... Es lógico que el más conocido gane más dinero, igual que en una oficina el que tenga un puesto superior tendrá mejor nómina. Pero las hay que derrochan dinero en vestuario, en peluquería o en otras sustancias que no son necesarias para el desempeño de su trabajo. Yo me he dejado la piel en Chueca cinco noches a la semana, y durante el día en una cafetería. Y no siempre he podido estrenar un traje maravilloso, ni volver a casa en taxi. Es cuestión de ser consciente de dónde estás, cuánto ganas y cuánto gastas. Hay algunas que quieren vivir como Madonna, y eso no puede ser».

Gad Yola, nacida en Lima y criada en Madrid, empezó a coquetear con el mundo drag en la clandestinidad de su habitación, maquillándose a escondidas con la ayuda de tutoriales de Youtube. Sus orígenes peruanos y su realidad como migrante han ido forjando un personaje imprescindible en la capital, alejado de la parafernalia frívola

«Algunas quieren

«Hay dos mundos:

veteranas, y fuera

«Se suelen pagar

noche. Así es fácil

Madonna, y eso

Chueca, con las

de Chueca»

50 euros por

perder dinero»

no puede ser»

vivir como

que a veces envuelve a otras camaradas. Su carácter militante es en gran parte la razón de su éxito, basado en shows contestatarios donde denuncia, sin bajarse de los tacones y con peluca, «la heteronorma y la blanquitud europea». «Mi entrada fue tan disruptiva que enseguida llamé la atención» explica. «Yo no destaco por tener un especial talento, ni por un maquillaje fuertísimo, sino por mi poder,

mi convicción, mis

ganas, mi atrevimiento, porque eso es en definitiva una *drag queen*: un ser que lucha, que sueña, con un envoltorio a veces más bonito, a veces más

feo, a veces más normativo, a veces menos. Yo tengo la suerte de poder mostrar mi rabia y mi dolor, y de poder sanarlo sobre un escenario». –Entonces, ¿hay racismo en la es-

-Por supuesto que lo hay. Yo he sentido racismo como espectador al escuchar determinados chistes, y hay racismo desde las propias compañeras. Caen en estereotipos, en comentarios básicos, en bromas fáciles sobre mi pelo, sobre el tamaño de mi lo que sea, sobre mi color de piel.

-¿Mal rollo, pues?

-Yo tengo malos rollos con muchas, y muchas tienen malos rollos conmigo. Mi influencia ha sido bastante grande, y eso se ha podido convertir en un meme, se ha banalizado. Pero no me parece mal. No todos los enfermeros de un hospital son íntimos, ni todos los electricistas se llevan bien.

Todas estas experiencias han ido moldeando a cada una de estas artistas que han hecho de la noche su escenario, su show vital, su existir. Y es que hay tantos tipos de drags como personas que se trasvisten. «Ser drag para mí es una extensión de mi personalidad, porque me permite expresar cosas que no puedo hacer normalmente», explica Lady Cirka, que también ha encontrado su hueco en la capital rompiendo todos los moldes, afilando hasta el límite su estética. Su origen brasileño, su barba frondosísima, su vestuario y su puesta en escena traídos del cabaret no tienen competencia -«soy rara, soy burlesque, soy cómica, soy sensual», se autodefine-. Y aún así, reconoce la precariedad de la noche y los sinsabores del gremio.

«Te pagan tan poco que a veces prefieres que no te hagan contrato, porque pierdes dinero. Lo he compaginado paseando perros, ahora también soy teleoperador... La pandemia fue terrible: me echaron de mi casa, iba llorando al trabajo, me vi en una situación límite que me llevó a una depresión brutal. Pensé en tirar la toalla no solo del mundo drag, sino de todo lo demás. Pero esto es una droga que no se puede dejar.

¿Cómo son las tarifas?

-Desde la pandemia, los cachés han bajado, las drags que llegan nuevas a Madrid están dispuestas a trabajar más por menos, y hay una serie de caciques de la noche que se aprovechan de eso. En Chueca se están cobrando 50 euros por noche, 80 en ocasiones muy contadas. Lo normal debería ser 150 para poder vivir de ello, pero desde hace 10 años a mí no me han subido la tarifa. Sin embargo no te puedes quejar, porque entonces no te vuelven a llamar.

La Prohibida, otro de los mimbres fundamentales del territorio drag no solo en Madrid, sino en el resto de España, iba para traductora, pero su pasión por el transformismo pudo más. Ahora, ha conseguido orientar sus orígenes como drag hacia una carrera



# **GRAN MADRID**

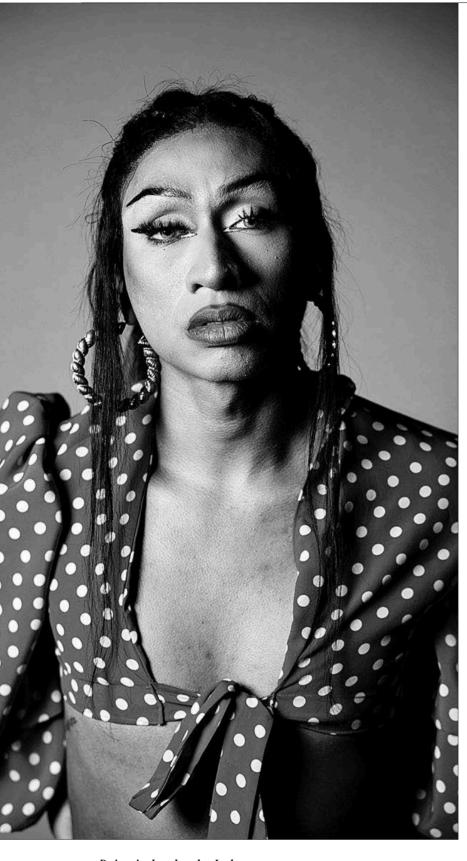



De izquierda a derecha, Lady Cirka, Gad Yola y Mary Conazo, tres 'drags' afincadas en Madrid. CARLOS GARCÍA POZO

musical que lleva años acariciando éxitos. Y comparte con Lady Cirka el abuso de algunos empresarios de la noche. «Esto no es como un actor al que le proporcionan el maquillaje, el vestuario, los desplazamientos...». «Somos artistas pero también productoras de nuestro propio show, de nuestro propio personaje. Esto va a explotar algún día, y es algo en lo que coincidimos todas. Se nos exige mucha calidad, pero se nos paga muy poco. Y yo he vivido momentos de auténtico desprecio por mi profesión por parte de algunos empresarios. No todos, que quede claro. Pero sí muchos».

Para sobrellevar estas dificultades, algunas *drags* están agrupadas en pequeñas familias simbólicas denominadas casas. En todas estas casas cimentadas sobre vínculos de hermandad hay una madre, que viene siendo la líder que protege y enseña a las demás. Gad Yola pertenece a dos de estas hermandades: por un lado, es la madre de la House of Gad. Por otro, es miembro de la Casa Drag Latina, a la que se han ido uniendo distintas hermanas que tienen en común su origen migrante, entre ellas la brasileña Lady Cirka. «Nos juntamos de vez en cuando para hacer algo que nos represente de verdad, no para dar al público más básico lo que quiere ver», cuenta Gad Yola. «Yo me relaciono, sobre todo, con personas que están deconstruidas, que son de izquierdas, antirracistas, que no tienen plumofobia y manejan un sentido crítico del mundo... Para ser mi amiga, mi hermana, tienes que tener unas cualidades específicas. Si las cumples, yo te voy a cuidar y a querer sin fisuras».

«El concepto de las casas *drags* comenzó en Nueva York en los años 80, y a ellas pertenecían gentes LGTBI repudiadas, racializadas, migrantes, transexuales... que debían ayudarse entre ellos para poder sobrevivir. Muchos habían sido expulsados de sus casas, y formaban sus propias familias donde se enseñaban y se protegían los unos a los otros. Habla Mary Conazo de este vínculo invisible que en su caso se llama House of Cats, una hermandad que nació en Madrid por casualidad.

«Empecé enseñando a una persona que tenía mucha ilusión por aprender el oficio, y que se convirtió en mi primera hija. Y después acogí a otra chica de Alicante, a la que también le di algunas nociones de maquillaje, de peluquería... Y luego conocí a mi compañero de piso, al que ayudé a iniciarse. Y así, sin querer, creamos una comunidad donde lo que nos une es el amor al travestismo, la red de apoyo que nos brindamos tras haber sufrido mucho».

-Algunas cultiváis una acidez a prueba de bomba. No sé si es mala uva... «Claro que hay racismo, incluso entre las propias compañeras»

«He pensado en tirar la toalla, pero esto es como una droga. No puedo»

«A pesar de todo, no se me ocurre una profesión mejor que ésta» -Si hablas de atacar un poco al público, de pincharles con alguna broma... pues vale, puede ser -dice Pupi Poisson-. Pero cuando estás en un local actuando delante de gente que está de bebiendo y de fiesta, y que no ha pagado por verte a ti, tu personaje tiene que estar por encima de todo eso, aprender a dominar la situación... porque si no lo haces, el público te come.

-Si volvierais a nacer... ¿seríais *drags*?

-Lo repetiría absolutamente todo desde el principio, haría cada cosa tal y como la he hecho, no cambiaría ni una coma -confiesa La Prohibida-. No se me ocurre una profesión mejor que ésta. No existe.

-Yo sería rica -bromea Lady Cirka-. Pero entonces ya no sería la persona que conozco hoy, ni la *drag* que conozco hoy. Creo en la reencarnación, así que si volviera nacer sería maricón. Siempre maricón.

# **GRAN MADRID**

#### **SUCESOS**

AJUSTE DE CUENTAS FRUSTRADO

# Ejecución fallida entre bandas en una pizzería del centro

Un DDP tirotea a tres trinitarios en Delicias, dejando herido a uno; «No estaban en su territorio y por eso fueron a por ellos»

#### LUIS F. DURÁN MADRID

El interior de una céntrica pizzería del Paseo de las Delicias de Madrid fue el escenario el pasado martes por la noche de otro episodio violento con armas de fuego entre bandas latinas rivales. Un hombre joven con una escopeta de cañones recortados, la conocida como la *chata* en el argot policial, entró en un local de comida y abrió fuego contra tres jóvenes dominicanos que se encontraban cenan-



Fachada de la pizzería de Delicias. J. BARBANCHO

Las víctimas del asalto aseguran que no conocen al pistolero

#### Las peleas de pandilleros dejan nueve heridos y un muerto en 2024

do tranquilamente en una mesa. Sólo uno de ellos resultó herido de carácter reservado y ayer miércoles ya recibió el alta hospitalaria.

El ataque fue grabado por una cámara de seguridad del local cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales. La impactante escena sobrecoge y no es habitual en la capital. De ahí que la Policía Nacional activase ayer una investigación ex-

traordinaria entre sus agentes de la Brigada de Información para localizar al matón.

Este mismo Cuerpo ha podido averiguar que los tres tiroteados son miembros de la banda de los Trinitarios en un escalafón inferior de la organización. Sospechan, además, que el pistolero es un integrante de los DDP (Dominican Don't Play) al que tratan de identificar gracias a las imágenes grabadas del suceso por las citadas

cámaras del local. Los DDP y los Trinita-

rios están enfrentados desde hace mucho por el control de algunas zonas de Madrid y se cree que los tres *trinis* estaban en territorio enemigo y fuera de su zona de seguridad.

El barrio de Delicias en el distrito madrileño de Arganzuela es una zona donde está asentado un coro de los DDP. De hecho, en esa zona varios integrantes de esta pandilla acabaron con

la vida de un rapero llamado Isaac al que confundieron con un trinitario.

A tenor de la grabación de las cámaras, un hombre llegó hasta la zona en un vehículo conducido por otra persona. Se apeó del coche e intentó abrir la puerta del local hacia dentro en dos ocasiones. Luego, abrió la puerta hacia fuera y entró al establecimiento. Es de baja estatura, de origen sudamericano e iba vestido con una sudadera negra con capucha y con pantalón blanco.

Nada más entrar en la pizzería, el matón sacó de su pantalón un arma recortada de dos cañones y sin mediar palabra abrió fuego.

Uno de los tres clientes, con pantalón corto y camisa, salió corriendo y recibió un primer disparo en la espalda. Un segundo joven huyó al interior del local y lanzó una silla contra el pistolero. El tercero, con el pelo abultado, se agachó y se refugió en una esquina. Agarró de la mesa una bandeja para taparse la cara y el ata-









Secuencia del tiroteo en la pizzería. El asaltante abre fuego contra la mesa, dejando herido a uno de los trinitarios. Otro –cuarta imagen– se protege con una bandeja azul.

cante consiguió dispararle, pero se salvó milagrosamente del balazo gracias a dicha bandeja. A continuación, el autor de los disparos volvió a marcharse del local mientras el tercer joven corría despavorido por el interior de la pizzería. Uno de los cristales del establecimiento acabó roto como consecuencia de unos de los disparos fallidos del asaltante.

Los testigos indicaron que el tirador se fue tranquilamente andando por la calle Cáceres acompañado de otro joven que le esperaba en la zona. Hay personas que explicaron que ambos se metieron en el Metro.

Hasta el lugar acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil que atendieron al joven de 21 años con una herida en la zona baja de la espalda y zona lumbar que aparentemente no presenta complicaciones, indicó una portavoz de Emergencias Madrid. Se encontraba hemodinámicamente estable y fue trasladado en ambulancia con preaviso al Hospital 12 de Octubre, donde entró en estado reservado. Durante la jornada del miércoles, el joven herido recibió el alta médica.

Las tres víctimas fueron interrogadas por los agentes de la Brigada de Información. Son integrantes del coro de los Trinitarios de Usera y no son habituales de ese barrio. Ninguno de los tres ha podido identificar al autor de los disparos, según los primeros datos.

La Policía Nacional, de momento, no ha localizado el arma empleada en el ataque. Se trata de una escopeta recortada que debido a la escasa carga de munición no provocó heridas graves al joven herido.

Los incidentes entre bandas latinas en Madrid han dejado este año un muerto y al menos nueve heridos. Según fuentes policiales, en Madrid hay fichados unos 700 miembros de bandas, siendo las más numerosas las involucradas en esta riña: los DDP y los Trinitarios.

Atenor de la Policía, la actividad de las bandas seencontraría en «un momento valle» debido a «la presión policial, la difusión mediática y las campañas de sensibilización», pero «en cualquier momento puede tener un repunte más violento».

Desde hace tres años la Policía mantiene un plan contra las bandas juveniles en la Comunidad de Madrid que se basa en identificaciones masivas y un trabajo de investigación diario que les permite resolver cualquier incidente violento con rapidez. Además, recientemente se creó un nuevo grupo en la

Brigada de Información para combatir estos grupos.

En los últimos dos años, se han producido 1.179 detenciones de miembros de bandas latinas en España, de los cuales 921 se han concentrado en la Comunidad de Madrid, lo que supone el 78,1% del total.

### **GRAN MADRID**

**SUCESOS** TRAS UN ANUNCIO EN UNA PLATAFORMA ONLINE

# El crimen del iPhone: «Llama a la Policía, me están estafando»

Oswaldo se percató de que era víctima de un engaño y, cuando su timador trató de huir, se encaramó a la ventanilla de su coche en marcha. Falleció al estamparse contra un poste

#### DANIEL J. OLLERO MADRID

«Oswaldo quedó con el otro chico en Atocha Renfe, le dio su iPhone y él se supone que le había hecho una transferencia pero todavía no había llegado. Oswaldo le dijo al comprador que 'no podía irse así como así' y el chico se ofreció a llevarnos a casa en su coche. A mí me pareció mal porque suponía montarse con un desconocido, pero tampoco quería dejar solo a mi novio», cuenta su pareja, Valeria Pérez. Una corazonada que, lamentablemente, resultó estar en lo cierto: menos de media hora después, Oswaldo murió arrollado por ese mismo vehículo tratando de recuperar su iPhone a la venta.

Sobre el comprador, Valeria solo recuerda «que se llamaba Jeremy, que era dominicano y que conducía un Tesla». El trayecto en este coche eléctrico entre Atocha Renfe y el número dos de la avenida de Santa Eugenia, en Vallecas, donde vivía la víctima, Valeria lo recuerda con amargura: «El dinero no llegaba y el conductor se encontraba cada vez más nervioso».

#### Su familia ha montado una colecta para repatriar el cuerpo

#### «No fue una muerte rápida. Le pedí que resistiera, pero se apagó»

«Al detenerse junto a la estación, nos bajamos del coche, pero aún no teníamos noticias de la transferencia», recuerda. «Oswaldo le pidió a Jeremy ver el justificante de la transferencia en la app de su banco, pero Jeremy le daba largas una y otra vez diciéndole que eso era privado».

Para Oswaldo no se trataba de una transacción rutinaria. El iPhone 15 Pro Max que había puesto en oferta en su perfil de Wallapop era una venta importante con la que esperaba ganar una cantidad equivalente a su sueldo de un mes. Según figuraba en el anuncio, lo vendía por 1,300 euros. Un precio muy cercano a los 1,319 euros por los que se vende en Amazon, aunque Oswaldo precisaba que estaba «aún en su caja, con el precintado».

Oswaldo había abandonado su Maturín natal cuando tenía 19 años buscando salir de la crisis que azotaba Venezuela. Primero recaló en Ecua-



Oswaldo junto al Palacio Real de Madrid, ciudad en la que residía desde hace dos años. CEDIDA



El Tesla siniestrado en Vallecas. E.M.

dor, más adelante en Perú, y finalmente acabó en Madrid, donde llegó hace dos años y trabajaba de cocinero para El Corte Inglés.

Entre lágrimas, Valeria recuerda que Oswaldo le envió un último WhatsApp a hurtadillas cuando ambos se encontraban junto al coche: «Llama a la Policía, me están intentando timar», rezaba escuetamente tratando de que ella se ausentara un momento y notificara la situación a las autoridades con la excusa de que tenía que coger la llamada de un familiar. «No pude llamar porque justo en ese momento me quedé sin

mento me quedé sir batería en el celular», se lamenta.

Mientras tanto, Oswaldo y Valeria insistían a Jeremy en que no podía marcharse sin confirmar la transferencia, pero este decidió escapar en su Tesla. «Como me había movido, aprovechó para arrancar y, al verlo,

Oswaldo corrió a encaramarse a la ventanilla del coche para recuperar su teléfono, pero se estampó contra una farola», relata entre lágrimas.

Sin batería y con su novio agonizando, Valeria pidió auxilio a gritos y los viandantes llamaron al 112. «Lo que más me duele es que no fue una muerte rápida. Oswaldo hacía ruidos de dolor y yo le decía que todo estaba bien, que resistiera, que siguiera haciendo ruidos para saber que se encontraba consciente, pero su pulso se fue apagando y dejó de hacer ruidos antes de que llegara la ambulancia».

Ahora, Valeria ha organizado una colecta a través de la plataforma Go-FundMe para recaudar 10.000 euros con los que poder repatriar el cadáver del joven a Venezuela para que pueda «tener una despedida digna» con su familia, «que llevaba siete años sin ver a su hijo».

**SUCESOS** SANBLAS

#### Pandilleros 'tatúan' con una cuchilla a un menor de 11 años

#### LUIS F. DURÁN MADRID

Cuatro menores sujetaron el pasado sábado a un niño de 11 años en un parque de San Blas (Madrid) para marcarle en la parte delantera del muslo derecho las letras JyE con una cuchilla. La madre, una mujer nacida en Perú de 40 años, acudió este pasado martes a la comisaría del distrito de San Blas para denunciar la gravedad de los hechos. Los agentes sospechan que está acción puede ser un ritual para entrar en una banda latina.

El suceso tuvo lugar el pasado sábado sobre las 19.00 horas, cuando el menor bajo a la calle con un amigo para tirar la basura. En ese momento, se le acercaron cuatro chicos de unos 16 años de edad de acento latinoamericano que «vestían ropa ancha, pantalones semibajados y gorras con el símbolo de NY de color negro y gris».

Dos de los menores agarraron al menor por los brazos, obligándole a ir hasta un lugar apartado de la calle de Valleguerra, también en el distrito de San Blas. Allí, uno de los asaltantes sacó una cuchilla y le dijo a la víctima que «si no decía nada no le iba a pasar nada más grave». El adolescente realizó una laceración de unos 2,5 centímetros de ancho por tres centímetros de largo al menor con las inscripciones Jy E en la parte delantera del muslo derecho. Los agresores, además, le hicieron una fotografía con su móvil a la inscripción antes de marcharse a la carrera

El chico herido contó a la Policía que no conocía a los menores que le hicieron la marca y que no hubo ningún testigo de los hechos, ya que su amigo ya se había marchado. El menor fue trasladado a un centro de salud donde le hicieron un parte de lesiones que se adjuntó a la denuncia policial presentada.

La madre del menor contó a las autoridades que su hijo no pertenece a ninguna banda y que están aterrorizados por lo sufrido, por el miedo a que se vuelva a repetir. Añadió también que teme hasta represalias para su hijo y que quizás ha podido ser un caso de acoso contra su hijo que fue elegido al azar.

La Policía asegura que no ha recibido denuncias por hechos similares en el barrio y no tiene constancia de lo que significan estas letras de Jy E en el universo de las bandas latinas.

# **GRAN MADRID**

**POLÍTICA** EN PLENA POLÉMICA

# Un argumentario en defensa de los menores inmigrantes

El PSOE de Lobato traslada un documento a sus militantes para fijar postura política

#### PABLO R. ROCES MADRID

Con el debate de la inmigración candente a nivel nacional con el reparto desde Canarias y en la Comunidad de Madrid con la creación de un centro para menores no acompañados en Fuenlabrada pese al rechazo del Ayuntamiento, el PSOE de Madrid busca fijar posición en cuestiones migratorias y que también lo hagan sus cargos y sus bases. Según ha podido saber EL MUNDO, la dirección que encabeza Juan Lobato ha transmitido un argumentario a todos sus



**Juan Lobato.** EUROPA PRESS

#### En él se introduce al PP de Ayuso en «posiciones ultra» con esta materia

militantes para «facilitar los debates y pronunciamientos públicos» de los socialistas al respecto.

El secretario general, según detallan en su equipo, ya trasladó el pasado 17 de junio su posición al Consejo de Alcaldes, Alcaldesas y Portavoces, que ahora ha quedado por escrito. En el texto se detalla que se debe mostrar «especial atención» en este asunto y «responder a esta realidad bajo tres principios: solidaridad, humanidad e integración». «Bajo esos principios y alienados con las políticas del Gobierno de España debemos responder ante la fuerte ofensiva de posiciones ultras que quieren, desde bulos, mentiras y desinformación, criminalizar a los menores que llegan solos a España», destaca el documento.

Dentro de esos posicionamientos «ultras», el PSOE de Madrid incluye al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, de quien aseguraque «lejos de separarse de posiciones ultras, se mimetiza con ellas». «Debemos denunciar la intención del PP de buscar bronca donde debería haber colaboración leal entre administraciones», se remarca en el texto de los socialistas en el que se adjuntan intervenciones públicas de Juan Lobato y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como ejemplos a seguir.

En clave interna de partido, el equipo de Lobato también hace una referencia al centro de menores que la Comunidad de Madrid ha impuesto en Fuenlabrada pese a la negativa del alcalde socialista, Javier Ayala, que afirmó la pasada semana que en la dirección de su partido «ha interesado hablar más de la amnistía y de Cataluña» que de esta cuestión. «Trasladar a estos menores a macrocentros o a lugares sin recursos educativos y sociales es contrario a facilitar su integración y protección», concluye el argumentario

EXCELENTÍSIMO SEÑOR

## D. JAIME TORROJA MENÉNDEZ

ACADÉMICO DE LA REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA

Falleció en Madrid, el día 2 de julio de 2024 D.E.P.

Sus compañeros de la Real Academia de Ingeniería manifiestan su profunda consternación por tan sensible pérdida



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. CAM

**COMUNIDAD** EL PROGRAMA SE PUSO EN MARCHA EN EL AÑO 2022

# Ayuso eleva a 40 años los avales para viviendas

El Gobierno regional también extiende las ayudas para su primer inmueble a familias monoparentales y numerosas sin límite de edad

#### P. R. ROCES MADRID

En un momento donde la definición joven vive en una fluctuación continuada y cada vez más al alza en el rango de edad, la Comunidad de Madrid ha fijado un nuevo umbral en los 40 años. Porque, según los criterios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, esa será la edad máxima para acceder al programa *Mi Primera Vivienda*, planteado en origen para que ese sector poblacional cuente con el aval de la administración autonómica al acceder a su primera hipoteca si no tiene ahorros.

Cuando el programa se puso en funcionamiento, en el año 2022, ese límite se había fijado en los 35 años, que ahora crece en cinco más, y el porcentaje sobre el que se avala pasa del 95% a la totalidad del inmueble. Dentro de esa ampliación, también se incluye sin límite de edad a las familias numerosas y monoparentales, según detalló ayer miércoles la presidenta regional en el acto de firma del aval número 1.300 de este plan.

«La preocupación por la vivienda es una prioridad para la Comunidad de Madrid, por eso estamos defendiendo un marco de colaboración público-privada donde se garantiza el acceso a la vivienda, pero respetando la propiedad la libertad y sin intervencionismo ni ocurrencias políticas que lo único que están haciendo es aún multiplicar más los problemas», aseguró Ayuso, cargan-

do contra la Ley de Vivienda nacional y reforzando la actuación autonómica con planes como *Mi Primera Vivienda*, donde el Gobierno regional colabora con siete bancos: Santander, Caixabank, Ibercaja, Kutxabank, Abanca, Unicaja e ING.

Esta estrategia en materia de vivienda, en sus apenas dos años de funcionamiento, acumula más de 2.000 personas que se han beneficiado de esos avales y el préstamo medio se sitúa en 184.187 euros. Esas  ${\it cifras\,las\,contrapuso\,la\,dirigente}\, {\it po-}$ pular con la Ley de Vivienda, que no se ha aplicado en ningún momento en la capital, porque, según afirmó, «ha provocado un descenso de la oferta de pisos», «ha incrementado los precios de manera desorbitada», «ha disparado la ocupación» y «ha generado todavía mayor inseguridad jurídica».

«La Ley de la Vivienda ha descendido la oferta de pisos»

«Defendemos un marco de colaboración público-privada» «No se puede intervenir la vivienda ni el mercado. Tampoco el mercado laboral, la Justicia, los medios de comunicación. No podemos hacerlo porque una democracia liberal necesita unas instituciones fuertes, unos contrapesos, unos contrapoderes donde no puede haber autoritarismo y tampoco arbitrariedad en la toma de decisiones», remarcó la presidenta de la Comunidad de Madrid, que incidió en que «no hay que prohibir por prohibir, ni limitar sin más, sin criterio».

La dirigente ahondó en que lo que sucede con la vivienda «es lo mismo que está pasando con los pisos turísticos» donde Ayuso apuntó que «tiene que haber una regulación, una intermediación y una seguridad». «Pero no puede haber una prohibición total, como se pretende ahora, puesto que el problema va a ir a mayor si los propietarios de los pisos no se atreven a poner su vivienda en alquiler por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normas y el intervencionismo», concluyó.

Cabe recordar que ya hay ciudades españolas como Barcelona, donde se prohibirán más de 10.000 de estas viviendas, o Palma, que también ha propuesto limitar que se creen nuevos alquileres vacacionales, que van en esa línea. Incluso el Ministerio de Vivienda está buscando un mecanismo con el que prohibir que en las comunidades de vecinos se puedan abrir estos negocios.

# **GRAN MADRID**

**OCIO** AYUNTAMIENTO Y DIARIO MARCA

# La Noche del Deporte regresa a la capital

El evento, gratuito, se celebrará mañana en la Plaza de Colón de 20.00 a 01.00 horas

#### EL MUNDO MADRID

La segunda edición de La Noche del Deporte, la iniciativa gratuita de ocio inclusivo y entretenimiento dirigida a todos los públicos, vuelve a Madrid este viernes 5 de julio a la Plaza de Colón de Madrid de 20:00 a 01:00 horas. El evento, organizado por Marca en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, busca acercar distintas disciplinas deportivas, destinadas a cualquier rango de edad y nivel, tanto a los madrileños como a los visitantes de la ciudad.

Este viernes, La Noche del Deporte volverá a contar con casi todas las actividades de la primera edición, algunas con nuevos atractivos, y se añadirán otras para ofrecer una experiencia mucho más completa. Además, tendrán lugar exhibiciones en otros representativos puntos de la capital, como la de esgrima en la Puerta de Alcalá; la de karate en plena Puerta del Sol; y la de gimnasia rítmica y artística en un enclave privilegiado como la Plaza de Oriente.

Serán cinco horas ininterrumpidas de diversión con actividades gratuitas, premios, sorteos y deportes, como ciclismo, con un circuito de gravel y una simulación del calentamiento del equipo Movistar antes de una crono; fútbol, donde los usuarios podrán demostrar sus habilidades con un balón; escalada, con un rocódromo para probar diferentes vías de distintos niveles; baloncesto 3x3, con clinics y concursos de lanzamientos y mates; fitboxing, con exhibiciones y entrenamientos para ponerse en forma junto a amigos; golf, con un simulador para aprender y mejorar el drive; y hyrox, que trae de nuevo su famosa competición de fitness tan aclamada el pasado año.



Jóvenes jugando en la pista de baloncesto en La Noche del Deporte de 2023. ÁNGEL NAVARRETE

A todo ello se suman, como novedad esta edición, un túnel de bateo, para aprender la técnica de un deporte desconocido en España, pero muy entretenido, como es el softball; el simulador real de conducción Simracing; y una pista de teqball, disciplina que fusiona el fútbol y el tenis de mesa que puede ser jugado por dos o por cuatro jugadores. Utilizando cualquier parte del cuerpo, excepto las manos, los usuarios tendrán que devolver el balón al lado contrario de la mesa utilizando tres toques, sin que caiga al suelo. Además, no se puede devolver la pelota dos veces seguidas con la misma parte del cuerpo en la misma jugada. Todo un reto.

La Noche del Deporte, que cuenta con el patrocinio de Movistar, La Roche-Posay y Quirón Salud, también gozará de la presencia de representantes de cada disciplina y grandes deportistas, como el ex ciclista Perico Delgado y el corredor Chema Martínez. Este último será el referente en la carrera de seis kilómetros que se desarrollará por el parque de El Retiro. Junto a estos estarán el piloto Diego Martínez, las hermanas Poggio, las tiradoras Araceli Navarro y Celia Pérez y el piloto de Gran Turismo Rodriber.

Por último, no faltará una zona gaming, con cuatro puestos de Playstation y dos simuladores del juego de coches Gran Turismo; ni las actividades dirigidas desde el escenario que se ubicará en esta emblemática plaza madrileña, donde además de poner música para animar el ambiente se podrán seguir clases de zumba, body combat, body attack, les mills dance, grit cardio o yoga, con las que trabajar todo el cuerpo en un lugar único de la capital. Todo para que los madrileños pasen una gran tarde-noche en familia y, además de entretenerse, se pongan en forma con una sonrisa.







La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, reunida e día 14 de junio de 2024, acordó por unanimidad reducir el capital social en la cuantía de un millón quinientos mil euros, mediante la devolución en dinero de aportaciones al socio, y amortización de ciento cincuenta mil acciones representadas por medio de títulos nominativos, números 18.329 al 168.328, ambos incluidos. La finalidad de la reducción es devolver el valor de su aportación al accionista titular de las acciones objeto de amortización, cuva valoración total a recibir asciende a 1.500.000,00 €. En consecuencia, quedará modificado el artículo 5º de los estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente: "El capital social es de ciento ochenta y tres mil doscientos ochenta euros (183.280,00 euros), dividido en dieciocho mil trescientas veintiocho (18.328) acciones, números 1 al 18.328, ambos inclusive, de diez euros (10,00 euros) de valor nominal cada una, acumulables e indivisibles. El capital social está íntegramente suscrito

El Administrador Único."

















# **GRAN MADRID**

granmadrid@elmundo.es

ENTRE GATAS Y GATOS

«Soy tan de esta ciudad, que su nombre debía formar parte de la marca», dice rotunda Blanca Rodríguez, la mujer que ha puesto en pie la firma de moda Bleis Madrid. «He vivido siempre en el Barrio de Salamanca rodeada de escaparates y de lujo. Cuando volvía andando del colegio a casa me paraba en todas las tiendas de Ortega y Gasset», señala en referencia a que ya de niña tenía claro que su destino iría por ese camino.

Perfeccionista y exigente con ella misma, siempre obtuvo excelentes calificaciones en el colegio, y eso le hizo olvidar su parte creativa. Siguiendo la esencia de su padre, propietario de varios negocios, estudió Empresariales. «Hice ICADE y me fui dos años a Inglaterra a terminar la carrera. Fui la primera de mi clase», asegura la emprendedora. Al salir de allí, trabajó en banca y luego en Lancôme, donde reconectó con esa parte creativa. «Disfruté desarrollando visuales pa-

ra un lanzamiento. Me dieron manga ancha y me despertó de nuevo esa vena interior que tenía».

Siguiendo esa creatividad, cursó un máster en Nueva York, concretamente en la prestigiosa Parsons School. A su conclusión, una enfermedad terminal llegó a la vida de su padre. «Con tanto dolor no quería volver a Madrid, tenía miedo a la tristeza. Decidí quedarme en la Gran Manzana y probar suerte», recuerda. Así, consiguió un trabajo en la firma de moda Proenza Schouler, donde estuvo más de un año diseñando bolsos.

Por amor puso rumbo a México DF, que resultó ser un punto de inflexión. «Allí tuve tiempo para pensar y darme cuenta de que quería crear algo mío. Mi referente en moda ha sido siempre mi padre. Él tenía trajes a medida, un vestidor enorme, parecía un *lord* inglés. Y yo quería hacer algo así. Quería diseñar unos trajes de sastrería para mujer», cuenta. Buscando tejidos terminó en un pequeño garaje de la ciudad mexicana de Cuernavaca. «Iba todos los días a desarrollar patro-



Blanca Rodríguez, la mujer detrás de Bleis Madrid, en uno de los talleres donde confecciona sus trajes. E. M.

**BLANCA RODRÍGUEZ** Su sastrería femenina, Bleis Madrid, de patrones impecables y 100% artesanal, ha conquistado a varias 'celebrities' patrias

# La diseñadora de los trajes de chaqueta perfectos que lleva Ayuso

#### ESTEFANÍA RUILOPE MADRID

nes. No entendían lo que quería y no fue tarea fácil, pero dimos con la tecla y el proceso productivo salió rodado», revela Rodríguez, quien con cuatro patrones vino a Madrid, donde se encontró con una hada madrina. «No era mi mundo y no sabía por dónde empezar», asegura. «Recuerdo que Eugenia Silva me hizo un tema en una revista y a partir de ahí empecé a ser más conocida y a vestir a varias *celebrities*», añade la empresaria.

Tras el empujón, se instaló con su marca en el barrio de Justicia. «Bleis Madrid es una firma cercana, sin logos, muy familiar y 100% artesanal, basada en Madrid», describe. Hoy, siete años después, vende mucho online. «Tenemos un sistema de logística muy eficiente, con cambios muy rápidos entre las 24-48 horas». También cuenta con un showroom donde puedes ir a probarte los modelos y ver los colores.

Blanca está involucrada en todo el proceso y reconoce que es tan perfeccionista que les da demasiadas vueltas a las cosas. «No puedo pasar ni un fallo. La perfección en los patrones es vital. Eso me ha ayudado a saber cuál es el valor de Bleis Madrid y a conseguir que las prendas sienten como un guante», sostiene antes de añadir que le gustaría ver sus trajes en la princesa Leonor: «Va a ser una buena embaja-

dora de moda española y puede dar ejemplo a las nuevas generaciones».

Desde sus inicios, en 2016, tiene su prenda o1, que considera su amuleto de la suerte porque siempre está de moda. Es una *blazer* de hombrera alta y cinturón de lazada, y «se llama así porque es el patrón 1. Isabel Ayuso tiene una e Isabel Preysler la tiene hasta en cinco colores», dice. Pero si de algo se siente profundamente orgullosa es que cada año, el 19 de marzo, lanza Dad & I Collection, una colección cápsula que le dedica a su padre y en la que ella posa como modelo. «Me meto en su piel y diseño cápsulas muy pequeñas, hiper masculinas y muy sencillas. Es el *bestseller* de la marca. Y parte de las ventas van a la Fundación Aladina».

A corto plazo tiene varias ideas: crear accesorios, abrir una tienda en Madrid e internacionalizar la marca. Además, le gustaría adentrarse en el mundo del interiorismo y probar en el mundo canino: «Me divierte muchísimo».

ADN. VISTEN SUS TRAJES NIEVES ÁLVAREZ, PAZ VEGA O BLANCA SUÁREZ ● TIENE CLIENTAS EN DUBAI, EEUU, BRASIL, ARGENTINA, ITALIA... ● ESTÁ EN CLAUDIO COELLO, 56



EL ROMPEOLAS ANTONIO LUCAS

### Invocación de Mara Torres

Hablamos los martes. Casi todos los martes. Y los jueves, en *El Faro de la Ser*, ponemos en limpio lo que nos contamos. **Mara Torres** es periodista. De las mejores en radio. Inventó el programa que dirige sin tirar de cálculos matemáticos y sin necesidad de algoritmo. Le bastó tener ese día el olfato afinado, levantar la punta de la nariz estirando el

cuello y confirmar que se podía hacer una madrugada mejor en la radio dejando sitio a los oyentes, de otra manera. Así nació *El Faro* y por él Mara y yo nos hicimos más amigos. Le debo a ella el programa y al programa le debo un poco de Mara. Estas cosas ocurren cuando menos te lo esperas.

El Faro es algo insólito. Y tiene su feliz extrañeza en que Mara también lo es un poco. Cuando apareció con el pelo de zangolotina y despuntado presentando el telediario mítico de La 2, donde aprendimos a cenar delante de las ballenas, ya nos quedamos mirando. Tenía la cara llena de ángulos frágiles y unos ojos grandes que ella abre mucho y no sabes si va a lanzar un conjuro o está pidiendo que alguien baje la potencia del aire acondicionado del estudio.

Mara mira muy de frente y muy de golpe,

como los hindúes. Así estudia a la gente. Cuando la agitación del momento previo al directo aprieta despliega modales de misionera redentorista, capaz de bautizar a 20 infieles por minuto, y dispensa órdenes en todas direcciones. Tiene clarísimo lo que quiere y disimula como nadie el vértigo. Le dedica a la radio también los ratos de vida en los que preferiría estar escribiendo. Tiene otro libro entre manos, un texto difícil y aún suavemente secreto. Arrastra un par de heridas hondas. Escucha a fondo y con un poco de prisa, pero escucha y no se tira el rollo como hacen los héroes polvorientos.

Mara se rodea de mujeres de distintas generaciones (**Lala, Julia, Elena, Paloma, Irene...**). Una melé formidable contra la terrosa mediocridad. En las entrevistas del Gatopardo pregunta al invitado/a de cara, de espaldas, de costado, detrás de las entrañas. Pero nunca rompe por dentro a nadie. Logra que el entrevistado se abra tanto que cualquier día le dará el pin de la tarjeta de crédito y éste regresará tranquilísimo a casa. Cada vez es más la gente *suscrita* emocionalmente a *El Faro*, donde dejan notas de voz. Reciben cantidades industriales de mensajes sobrados de gracia y oportunidad. Misión cumplida.

En estos años juntos lo estamos pasando fenomenal. Su manera de hacer radio tiene algo de moderna artesanía. Los micrófonos la adoran. Es fácil imaginar a Mara Torres caminando por un bosque con su perro, *Pepe*, y preguntando a lo que sea que se cruce en su senda: árbol, pájaro, lagarto del Pirineo. Porque no lo puede evitar: vive de asombrarse. Y también le gusta la poesía.

### **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4 NO SE LA CORREO DE BURGOS 4 NO SE LA CORRED DE BURGOS 4 NO SE LA



# Los bonos de lectura llegarán el próximo curso a escolares nacidos en 2015 y 2016

• La demora en la tramitación impedía realizar antes de junio al menos una de las dos campañas previstas por el Ayuntamiento • Los libreros lamentan el retraso y va solo ven factible habilitar los canjes durante octubre y noviembre

Los escolares nacidos en 2015 y 2016 tendrán que esperar al próximo curso para recibir el prometido bono de lectura. Pese a que Cultura anunciaba ya en enero la existencia de presupuesto para llevar a cabo no una, sino dos campañas a lo largo de este ejercicio, por aquello de compensar la que no pudo ser por problemas administrativos en

años previos, junio culminaba sin noticias de la iniciativa. El borrador del convenio que la amparará, suscrito entre la Gerencia Municipal de Cultura y la Asociación de Libreros, recalaba esta semana en Intervención, responsable de supervisar los aspectos económicos de un expediente que contempla un desembolso de 90.000 euros, 45.000 para cada una de las dos campañas a efectuar. Una vez que supere esta fase de tramitación, restará rubricar el acuerdo y contactar con los centros educativos, responsables de la distribución de los bonos.



#### EL ÚLTIMO BAILE DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Las fiestas de San Pedro y San Pablo pusieron su broche final con el concierto del eterno Raphael como guinda a unas celebraciones que adoptaron un formato más reducido, a modo de 'Semana Grande' que ha ofrecido, como pasa

con todos festejos, opiniones para todos los gustos. La jornada final de las fiestas mayores permitió ver bailar por última vez a los Gigantillos, Gigantones y Danzantes en la Plaza Mayor tras su tradicional pasacalles.

# Sangría sin freno de autónomos que piden ayudas a la Junta para relevo generacional

Castilla y León perdió 1.751 trabajadores por cuenta propia en el último año, casi cinco al día

La sangría de trabajadores autónomos que sufre Castilla y León continúa sin freno, ya que en el último año desaparecieron 1.751, lo que repre-

senta casi cinco cada día, y de los que 148 pertenecían a Burgos. La provincia burgalesa es la tercera de la Comunidad con mayor número de autónomos con un total de 16.554. Página 9



#### La Fundación Atapuerca dio 2,5 millones para becas de investigación en sus 25 años

Pasar del ámbito universitario a la carrera investigadora es un proceso complicado. Atapuerca es primera división de la investigación pero alcanzar proyectos competitivos o encontrar financiación para poder investigar requiere de apoyos. Y ese es uno de los objetivos de la Fundación Atapuerca. Pág. 4

**Detenido un** menorde 16 años por agresión sexual a otra menor de 15

#### **DEPORTES**



La asamblea del **Burgos CF** aprueba una ampliación de capital de 4M€

# **OPINIÓN**

UNO DE LOS ACIERTOS del mandato de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León ha sido, en mi opinión, el esfuerzo por la reducción de los impuestos y tasas que carga la administración autonómica a los ciudadanos de la Comunidad. Es una apuesta fiscal que el presidente autonómico aplica al frente de su gabinete desde sus primeros momentos del mandato de la que nos congratulamos aquellos que preferimos que la administración afine sus engranejes y mejore su funcionamiento para desarrollar su labor a la perfección en base a un buen hacer en lugar de engrasarla artificialmente con una derrama de dinero extraído de los bolsillos de los ciudadanos que enmascare las carencias de una administración autonómica que debe ser modélica. Ya hemos visto qué ocurre en otras autonomías cuando el dinero público corre



El futuro pasa por las universidades

como fuente que no cesa. Por tanto, aminorar la presión fiscal fuerza a la administración a optimizar el uso de los fondos que proceden de las tasas e impuestos, cosa que redunda en beneficio de todos. Uno de los campos en los que la Junta adelgazó las tasas fueron los precios de la matrícula de las asignaturas que cursan los

estudiantes enrolados en las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Es una iniciativa que persigue favorecer el acceso a la enseñanza superior para todos los jóvenes castellano leoneses, que se ha prolongado este curso. Pero, como en todo, siempre hay quien se atreve a ir más allá y a propósito de las tasas universitarias han sido los vecinos gallegos los que han roto la hucha y han decidido que estudiar en las universidades de su comunidad sea prácticamente gratuito. Galicia se ha convertido en la única comunidad en España en la que los alumnos que aprueben la EBAU y los de segundo curso y posteriores podrán estudiar una carrera totalmente gratis si cumplen los requisitos previstos. Para empezar ya tienen la matrícula bonificada al 99% los de primer curso que hayan pasado la prueba de acceso. Además, los de segundo curso y posteriores tampoco pagarán más que un 1% siempre que hayan terminado el año aprobando el 65% de los créditos en las carreras de ciencias y el 90% en las sociales. Para los que fallan en este requisito al menos se les han congelado las tasas. Galicia, que importa estudiantes a miles cada curso, nos enseña el camino para que las potentes universidades de Castilla y León sean capaces tanto de atraer nuevos alumnos como de facilitar el acceso a nuestros jóvenes a una educación superior. Pero de nada serviría si Castilla y León no es capaz de multiplicar los recursos que destina a sus universidades, una reivindicación que desde Burgos es un clamor que no cesa desde hace décadas sin que se sacie esa justificada demanda de sustento vital. Sigamos el camino gallego y fomentemos la educación universitaria como vector de futuro. Nos irá bien.

# Inexcusable obligación de la Junta con los autónomos y el comercio

LOS AUTÓNOMOS son esenciales en el dinamismo de una economía de mercado. Crean empleo propio y ajeno. Y en Castilla y León además lo hacen en zonas y territorios desamparados de los grandes polos industriales. Allá donde no alcanza la gran industria. La pérdida de autónomos no es un buen síntoma para la salud del mercado laboral. Fundamentalmente su presencia es multidisciplinar y no se focalizan en sectores determinados, aunque existan sectores más dados a la presencia de autónomos, que es lo que ahora se conocer como emprendedores, y que en muchos casos son el embrión de grandes proyectos empresariales. Muchas de las grandes compañías que hoy operan nacieron del empeño, la idea, el esfuerzo y la dedicación de un autónomo. Un autónomo fue Bill Gates cuando comenzó en un garaje a construir su Microsoft.

El colectivo ha lanzado un SOS que la Junta no debe desoir. Las grandes compañías no necesitan tanto de las administraciones, porque saben como desenvolverse en el mercado de las ayudas, las subvenciones y los apoyos necesarios para crecer, exportar y sujetarse en los tiempos de crisis. Los autónomos, los pequeños, sí requieren de ese respaldo del Estado al que tanto odia el descerebrado presidente de Argentina. Hay pocas cosas tan esenciales en la economía liberal como los autónomos. Y requieren la colaboración y el respaldo de los poderes públicos. Porque también contribuir a enriquecer y proteger el tejido autónomo es fortalecer el Estado de Bienestar, ese del que se beneficia el descerebrado presidente de Argentina, pero que se aprovecha para hacer viajes estériles de costes millonarios.

La Junta tiene que poner el foco y el empeño en los autónomos, como tiene que hacerlo en el pequeño comercio, que es parte de ese cosmos, tal y como viene advirtiendo este periódico. Pero no soltanto dinero sin control a la patronal del comercio regida por un indocumentado, que va anidando en puestos políticos e institucionales para vivir del cuento. Un indocumentado, de nombre Adolfo Sainz, que se dedica a trasegar billetadas de ayudas públicas sin transparencia ni control alguno. *Comegambas* hay en muchos ámbitos, y jetas, a manadas, que no se le olvide al consejero del ramo, Mariano Veganzones. Su consejería es la que tiene el reto de afrontar planes reales, no teóricos, ni repartos de dineros sin control, para favorecer al pequeño comercio y a la supervivencia y el impulso del tejido autónomo. Eso sí es liberal y no las paridas del descerebrado Milei. Y esta es la verdad. La pronuncie Agamenón o su porquero.

#### **ABEL**



#### **PAPAMOSCAS**

### Igea y Fuentes, asco mutuo

CONEL FINAL del verano ha vuelto a aflorar **Luis Fuentes**, uno de los tipos más vagos y serviles que han conocido los 40 años de política autonómica, si no el más. **Igea**, en sus obsesiones patológicas, tiene enfilado a Fuentes. Siempre lo tuvo desde que éste decidió obedecer a Madrid y no apoyar al gran ídolo en las primarias trufadas de Ciudadanos. Luego se lo comió, primero con patatas en las listas, y luego con zanahorias en la presidencia de las Cortes, donde el endiosado doctor quería colocar a otra inútil de rango, **Ana Carlota**, luego rebautizada como Carlota, **Amigo**. Como ahora se lo ha tenido que comer sin masticar la consejera de Movilidad, impasible el ademán. Y así lleva sumando billetes desde 2015 por no pegar un palo al agua el salmantino, que en su mocedad renegaba de Castilla y León. Los billetes obraron en él una conversión más antológica que la de **Graham Greene**. Ahora se dedica al

Corredor Atlántico, un asunto que lleva un par de lustros llenando retórica política, pero que desconocemos qué carajo es. A razón de 65.000 de vellón con acomodo en la vallisoletana calle Rigoberto Cortejoso. ¡Cómo le perturba a Igea que hasta una inutilidad semejante haya encontrado acomodo en el regazo del PP, lugar al que él siempre aspiró hasta que **Mañueco** lo puso de patitas en la calle aquel día de diciembre, que pasará a las historia como la fecha en la que la arrogancia, la altanería, la soberbia y el acoso sistemático salió de la Junta. Igea y Fuentes se profesaban un asco mutuo indisimulado. Pero Fuentes siempre se sometió como un lacayo indecente a los designios del docto doctor. No le lamía los zapatos porque para ello tenía que haber doblado el lomo y eso no está ni entre sus vicios ni entre sus virtudes. Es todo un disfrute comprobar como esos muchachos que vinieron a regenerar su ego a destajo se despellejan públicamente. Son una sentina de resentimieto, rencor y asco. Son lo que siempre fueron ¡Vaya calaña!

# EL CORREO DE BURGOS EL⊕MUNDO

BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

#### REDACCIÓN:

Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD: Ana García

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN: Miguel Cuenca-Romero DISTRIBUCIÓN: Logintegral / Beralán, S. L. IMPRIME: Bermont Impresión. Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid)

28821 Coslada (Madrid) **DEPÓSITO LEGAL:** BU - 228 - 1999

# Los bonos de lectura llegarán el próximo curso a escolares nacidos en 2015 y 2016

- La demora en la tramitación impedía realizar antes de junio al menos una de las dos campañas previstas
- Los libreros lamentan el retraso y ya solo ven factible habilitar los canjes durante octubre y noviembre

#### L. BRIONES BURGOS

Los escolares nacidos en 2015 y 2016 tendrán que esperar al próximo curso para recibir el prometido bono de lectura. Pese a que Cultura anunciaba ya en enero la existencia de presupuesto parallevar a cabo no una, sino dos campañas a lo largo de este ejercicio, por aquello de compensar la que no pudo ser por problemas administrativos en años previos, junio culminaba sin noticias de la iniciativa.

El borrador del convenio que la amparará, suscrito entre la Gerencia Municipal de Cultura y la Asociación de Libreros, recalaba esta semana en Intervención, responsable de supervisar los aspectos económicos de un expediente que contempla un desembolso de 90.000 euros, 45.000 para cada una de las dos campañas a efectuar.

Una vez que supere esta fase de tramitación, restará rubricar el acuerdo y contactar con los centros educativos, responsables de la distribución de los bonos. Se habilitará después un periodo de canje, en el que los establecimientos adheridos tendrán que recabar los vales y emitir a la Asociación de Libreros una factura por la venta correspondiente. Tras abonarlas, la agrupación recopilará todas y las presentará como justificación de la subvención recibida a tal fin.

El proceso es exactamente el mismo desde que la iniciativa se pusiera en marcha en 2020, por lo que los libreros no entienden la demora en su gestión. Lamentan que este retraso ha impedido llevar a cabo al menos una de las dos campañas antes del mes de junio y ven con preocupación cómo se reducen las posibilidades de desarrollarlas en condiciones óptimas.

Y es que la finalidad de estos bonos va más allá del mero 'regalo' de 24 euros. «Se trata de que tengan su primera experiencia positiva en una librería, que sepan que pueden preguntar y que les vamos a asesorar», explica el presidente de la asociación, Álvaro Manso. Para cumplir esta misión, añade, «necesitamos tiempo» y si se acumula la clientela al concentrarse dos campañas en el mismo periodo o se entregan los vales en épocas de alta actividad comercial-como septiembre o diciembre-será imposible brindar esa «atención individualizada».

Así pues, parece clara la propuesta del sector, que será determinante según indican desde Cultura, ya que fían el calendario para desarrollar la iniciativa a un acuerdo entre los libreros y los técnicos municipales. Tendrá que ser en octubre y noviembre y, por pedir, cada mes dedicado en exclusiva a uno de los dos



Una niña canjea su vale de 24 euros en la última campaña de bonos, que se llevó a cabo durante el mes de febrero de 2023. TOMÁS ALONSO

#### En enero se anunció la partida de 90.000 euros para la iniciativa

#### El expediente del convenio con los libreros está ahora en Intervención

grupos beneficiarios. Lo que finalmente ocurra dependerá del ritmo de la tramitación previa. Lo cierto es que todas las partes implicadas están deseosas de que esta llegue a buen puerto cuanto antes. «Cada poco nos pregunta alguien y no sabemos qué decir. Estábamos muy contentos por haber recuperado la convocatoria perdida y duplicar los bonos este año, pero pasa el tiempo y nos preocupa», incide Manso, para reconocer que poco le sorprende a estas alturas la dilación burocrática. «La campaña anterior se realizó en marzo de 2023 y no la cobramos hasta enero de 2024», expone a moPor su parte, desde la Gerencia Municipal de Cultura, encabezada por la concejal Marta Alegría, recuerdan al respecto que la Asociación de Libreros de Burgos obtiene desde hace años una subvención por ejercicio encaminada a la ayuda para la celebración de diversas actividades.

En 2019 se modificaba sustancialmente el contenido de tal ayuda, al incorporar, además de la cantidad prevista inicialmente, otros 45.000 euros destinados a una campaña de fomento de la lectura consistente en entrega a determinados niños de la ciudad de un cheque regalo para adquirir libros de lectura.

Posteriormente, tras realizar con éxito las dos primeras ediciones, en 2021 se planteó gestionar este mandato del Pleno-pues la iniciativa partía de una proposición que elevó Ciudadanos y obtuvo respaldo mayoritario- mediante la firma de un contrato de compra. «Por ese motivo se situó la cantidad presupuestada para en el capítulo 2 del presupuesto. Sin embargo, serias dificultades legales hicieron inviable la tramitación del expediente de compra. El asunto se resolvió tramitándolo de nuevo como una subvención regulada mediante convenio con en-

#### El gremio critica la dilación: «Es el mismo proceso todos los años»

#### Se han repartido 5.700 vales en tres ediciones, desde el año 2020

tidad colaboradora, en 2022», aclaran las mismas fuentes municipales.

Aquellos bonos se repartían finalmente en febrero de 2023, «año en el que no se tramitó el oportuno expediente, por lo que llegamos a mediados de 2024 con la necesidad, fruto del compromiso establecido, de tramitar la actividad de dos ejercicios en uno, al disponer del crédito suficiente para ambas campañas, esto es, para dos cohortes de alumnos: aquellos que hayan cumplido 8 años en 2023 y los que lo hacen en 2024, por lo tanto, escolarizados en dos cursos diferentes».

Solo falta, a día de hoy, materializar esa intención. De hacerlo en tiempo y forma, los estudiantes burgaleses que ronden la edad citada se toparán con una grata sorpresa al volver al cole. Sus centros recibirán una misiva del Ayuntamiento que les indicará cómo proceder y les hará llegar los bonos, que podrán canjear en cualquiera de las librerías asociadas. No podrán adquirir con estos vales libros de texto, de referencia (diccionarios, atlas...) o literatura no infantil.

En las tres ediciones anteriores el número total de beneficiarios ronda los 5.700 menores. En concreto, en 2020 se repartían 1.968 bonos de 22 euros (cuantía que se mantuvo en las dos primeras campañas y se subió en la tercera a 24 euros), de los que finalmente se canjearon 1.768. En 2021 se imprimían 1.963 y un 7% se quedaba sin utilizar. Descendía la cifra total a 1.841 en 2023, entregados a los nacidos en 2014. La estadística de nacimientos de los años siguientes a este permite augurar que la cantidad potencial de perceptores del vale de fomento de la lectura será muy similar, por lo que, en suma, antes de que acabe el año -si se cumplen los deseos de los libreros-unos 3.600 niños y niñas estrenarán o ampliarán su biblioteca, según casos, gracias a esta iniciativa

# **BURGOS**

# La Fundación Atapuerca destina 2,5 millones a becas de investigación

La mitad de los 93 becados predoctorales han desarrollado carrera investigadora / Conciertos, algunos en Trinchera, jornadas y exposiciones para celebrar 25 años

#### MARTA CASADO BURGOS

Pasar del ámbito universitario a la carrera investigadora es un proceso complicado. Atapuerca es primera división de la investigación española pero no es fácil. Alcanzar proyectos competitivos o encontrar financiación para poder investigar requiere de apoyos. Y ese es uno de los objetivos principales con los que se puso en marcha la Fundación Atapuerca. «El proyecto se planteó sobre tres pilares fundamentales: uno es el académico, con el desarrollo de másteres en las universidades del proyecto; segundo es el de garantizar la investigación con las ayudas a los futuros investigadores, y tercero la socialización con el activismo cultural que se materializa en los actos del 25 aniversario», explicó al respecto el codirector de las excavaciones de Atapuerca, Eudald Carbonell.

En el ámbito de la investigación la Fundación Atapuerca ha destinado 2,5 millones de euros a financiar proyectos de investigación en los últimos 25 años. El perfil de beneficiarios de estas ayudas es claro: personas que están preparando su tesis para obtener el doctorado y con clara vocación investigadora. «Son un centenar de personas que han podido ampliar sus estudios para ser doctores y la mitad de todos ellos siguen dedicándose a la investigación de una u otra manera», señaló el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Miguel Méndez Pozo.

Estas ayudas económicas a la investigación permite que «jóvenes investigadores del Equipo de Investigación de Atapuerca puedan seguir formándose y asegurar la continuidad del Proyecto Atapuerca», reza la web de la institución. En total han sido 93 los investigadores que han obtenido beca a través de la fundación radicada en Ibeas de Juarros. De ellos, 52 ya han leído sus tesis doctorales, y muchos trabajan en centros de investigación o universidades de todo el mundo. En función del apoyo financiero obtenido, la Fundación ampara entre siete y diez investigadores al año que están integrados dentro del Equipo de Investigación de Atapuerca que en estos días ya está a pie del yacimiento.

#### CAJAVIVA, 17 AÑOS DE APOYO

Una de las becas está financiada por Cajaviva Caja Rural. La entidad bancaria burgalesa destina 14.000 euros para becar a un investigador. «Es un privilegio contar con un proyecto como Atapuerca aquí en Burgos que el año pasado arrastró a 650.000 visitantes, pero todo empieza por la investigación y nosotros aportamos nuestro grano de arena con esta be-



Raquel Blázquez es beneficiaria de una ayuda a la investigación de Cajaviva Fundación Caja Rural. SANTI OTERO

ca que hemos mantenido durante 17 años consecutivos a pesar de las crisis económicas, hemos sido fieles», señaló el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte.

Una financiación que permitirá a la investigadora Raquel Blázquez continuar profundizando en su trabajo de investigación sobre el inicio de la domesticación del perro desde un punto de vista morfológico cuyos primeros resultados ya se han publicado en la revista internacional *Jour*nal fo Archaeological Science.

#### MÚSICA EN LA TRINCHERA

La Fundación Atapuerca está de aniversario y lo celebra con un calendario de actividades culturales en los elementos escénicos de la ciudad pero, también, a pie de trinchera. Junto a los yacimientos arqueológicos donde todo empezó. Los actos se cierran con un acto simbólico, el 26 de julio a las 12.30 en la Trinchera del Ferrocarril se replicará la firma que supuso la constitución de la institución hace 25 años.

Antes mucha música clásica tanto en el Fórum como en los propios yacimientos. El calendario es frenético: 8 de julio concierto de la Orquesta Encuentro de Santander, Escuela Superior de Música Reina Sofía y Fundación Albéniz en el Fórum; 15 de julio recital lírico 'La carroza del Real' en el parking de los Yacimientos de Atapuerca; 16 de julio concierto familiar 'Mozart Revolution' de 'La Carroza del Real' en el Paseo Sierra de Atapuerca de Burgos; 17 de julio la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Joven tomará con sus instrumentos y sus acordes musicales la Trinchera del Ferrocarril; el 18 de julio será el Orfeón Burgalés quien con sus melódicas voces se hará con el

#### Cajaviva destina 14.000 euros para becar a un investigador

#### «Es un privilegio contar con un proyecto como Atapuerca»

paseo entre los yacimientos más antiguos de Atapuerca; el 19 de julio será el turno de la Unidad de Música de la División San Marcial; y el 22 de julio la danza volverá a brillar entre los recovecos de la trinchera con la coreografía de Alberto Estébanez 'Danza en el Camino.

También habrá ciencia con el Simposio sobre los 40 años de la Sima de los Huesos que organizan en colaboración con 'The Anatomical Record' que ha dedicado un número monográfico especial al trabajo científico realizado en la Sima. En colaboración con la Cajaviva Caja Rural preparan también una exposición sobre 'Atapuerca y mujeres' que se llevará a cabo en el espacio expositivo de la entidad financiera y que se inaugu-

# Los perros de los primeros agricultores seguían siendo lobos

Un estudio de nueve mandíbulas de Portalón y Barrio del Castillo muestran que «mantienen el mismo diente carniceras»

#### M. CASADO BURGOS

Los perros de los primeros agricultores de Atapuerca tenían, a pesar de la domesticación, mucho de lobos. Así lo ha confirmado el análisis morfológico de nueve hemimandíbulas de las especies que habitaron Portalón de Cueva Mayor, en Atapuerca, y Barrio del Castillo en Torrejón de Ardoz desde el Calcolítico a la Edad del Bronce. «Morfológicamente los perros del Calcolítico y la Edad del Bronce del interior de la península siguen siendo lobos, el primer molar inferior, que se llama carniceras, y que diferencia a unos de otros, sigue teniendo rasgos de lobo y no de perro», explica la investigadora predoctoral de la Fundación Atapuerca, Raquel Blázquez.

Han podido inferir, a través del estudio de Morfometría Geométrica en tres dimensiones de las nueve hemimandíbulas (cuatro completas y cinco fragmentarias) que «son perros de tamaño pequeño o medio con cierta continuidad en esas épocas y cuyo papel estaría vinculado a actividades de pastoreo, caza y vigilancia del rebaño», señala la investigadora.

Este estudio permite analizar cómo ha sido el proceso de domesticación del lobo hasta transformarse en un perro algo que demuestra «poca diversidad en el interior de la península y con ejemplares más pequeños que en los yacimientos costeros que, influido por la mayor actividad comercial, podrían ir incor-

porando otro tipo de perros», explica sobre el análisis de la domesticación, clave en la revolución que supuso pasar de ser sociedades cazadoras recolectoras a pueblos ganaderos y agrícolas.

«La domesticación es parte de la Historia de la Humanidad, ésta no se entendería sin la domesticación especialmente de caballos, por el cambio que supuso para la guerra por ejemplo, y perros que hemos conseguido moldear a nuestra imagen y semejanza y, en ambos casos, tenemos ejemplares en Portalón», reivindicó el codirector de las excavaciones de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga. Vincula más el nexo con los canes que hoy «son una parte más de la fa-

milia, es que ya no vamos a comprar un perro, adoptamos un perro, se han integrado en todo nuestro entramado social y buscamos el origen de esta domesticación», explicó el codirector.

De hecho, el siguiente paso de Raquel Blázquez, que cuenta con una Ayuda a la Investigación Cajaviva Fundación Caja Rural Burgos de la Fundación Atapuerca, es conocer mejor al lobo que competía por los recursos con un gran conocido en la sierra burgalesa, Homo antecessor. «A futuro buscamos analizar el cánido que es antepasado del lobo y que vivió en Atapuerca hace 760.000, que convivió con *Homo antecessor* compitiendo por los recursos en la sierra», avanzó Blázquez. Conocer un antepasado común permitirá ir avanzando en definir el momento que, morfológicamente, los perros dejaron de ser lobos por la disminución del tamaño, ya presente en Calcolítico y Edad del Bronce, pero también por la morfología dental y, en concreto, el diente 'carniceras' que caracteriza a los lobos.

# **BURGOS**

# Detenido un menor de 16 años por agresión sexual a otra menor de 15

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado 2 de julio en el entorno de la sala Andén 56, una de las zonas de conciertos de las fiestas de San Pedro y San Pablo

#### M. REMÓN BURGOS

Segunda agresión sexual a una menor de edad en Burgos en los últimos 20 días. La Policía Nacional detuvo a un menor de 16 años la madrugada del pasado martes 2 de julio acusado de una agredir sexualmente a una menor de 15 años de edad.

Los hechos se produjeron durante las fiestas de San Pedro y San Pablo de la capital burgalesa que ayer terminaron. En concreto, la agresión sexual se produjo en el entorno de uno de los escenarios de conciertos. el llamado escenario Excéntrico, junto a la sala de conciertos Andén 56.

Según los pocos datos confirmados por la comisaría de Policía Nacional de Burgos que ha transcendido de lo sucedido, al ser los dos menores de edad, los servicios de emergencia recibieron una llamada de madrugada que realizó la propia víctima. En ella relataba que había sufrido una agresión sexual en el entorno de Andén 56. Inmeditamente se activaron dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local para tratar de localizar al agresor.

Al producirse la agresión sexual en las fiestas mayores de Burgos, la presencia policial en la calle era mayor de lo habitual, especialmente en las zonas de conciertos, lo que hizo que los agentes no tardaran mucho tiempo en identificar, primero, al agresor, y detenerlo posteriormente, algo que se producía «poco después» en otra zona de la ciudad, según explicaban desde comisaría. Fue una patrulla de Seguridad Ciudadana la que detuvo al



Entorno del Andén 56, en la zona sur de la ciudad. ECB

agresor, que al ser menor de edad tras su arresto fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, pendiente de que se adoptaran medidas cautelares. En comisaría no había constancia, a día de ayer, de que durante las fiestas de San Pedro y San Pablo se hubieran producido más denuncias por agresiones sexuales.

No obstante, esta es la segunda detención que se produce en Burgos en un periodo de 20 días por una agresión sexual a una menor. La madrugada del pasado 14 de junio, una menor de 17 de años era víctima de una agresión en un portal de la calle de la Paloma. El agresor, que tenía algo mas de 18 años y «no mucho mayor en edad que la víctima», según confirmaba la Policía Nacional, fue detenido y puesto a disposición judicial aunque ya había sido puesto en libertad.

Los hechos se produjeron cuando ambos jóvenes se encontraban en el interior de un portal al que habían podido acceder de madrugada. En un momento dado se produjo el contacto sexual tras el que la joven se sintió

agredida sexualmente y trató de buscar ayuda entre los vecinos.

Posteriormente fue capaz de identificar al joven al que acusaba de agredirla sexualmente y la Policía Nacional procedió a su detención. Al tomarle declaración, el joven confirmó que había mantenido relaciones con la chica pero sostuvo que éstas habían sido consentidas y de mutuo acuerdo. Esa es la versión que mantuvo en sede judicial. Tras escuchar su versión de los hechos y contrastar la declaración de la menor, el joven fue puesto en libertad con cargos

#### Sodebur ayuda con 175.000€ la llegada de nuevos vecinos a los pueblos

#### BURGOS

La Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos, Sodebur, aprobó, en su Consejo de Administración del pasado 21 de junio, una nueva convocatoria de ayudas de 175.000 euros, cuya finalidad es facilitar el asentamiento de personas trabajadoras en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Burgos.

Esta medida se desarrolla en el marco del eje estratégico 1 'Repoblación y calidad de vida' del Plan Estratégico Burgos Rural 2025, que persigue un asentamiento poblacional y la promoción del territorio rural de la provincia como un espacio de oportunidad donde las personas puedan desarrollar plenamente su proyecto vital.

Esta convocatoria tiene una asignación presupuestaria de 175.000 euros, con cargo al presupuesto de Sodebur. Las personas beneficiarias podrán recibir ayudas individuales de hasta el 70 por ciento de los gastos derivados de su traslado y asentamiento en el medio rural de la provincia de Burgos durante el primer año, con un importe máximo de 5.000 euros.

Como requisito para solicitar las ayudas se establece que sean personas empleadas por cuenta propia o ajena y haber realizado el asentamiento en algún municipio con una población inferior a 20.0000 habitantes de la provincia desde el 1 de enero de 2023 y mantenerlo a fecha de solicitud, según informaron ayer fuentes de la institución provincial.

# La tala de chopos en El Parral causó daños en nidos «difíciles de cuantificar»

Un informe externo encargado por la Guardia Civil ve «viable» recuperar espacios de cría perdidos si se establecen «medidas compensatorias»

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

La tala de árboles en el parque de El Parral con motivo de su remodelación a cargo de Patrimonio Nacional generó un amplio malestar en el Ayuntamiento de Burgos, que no dudó en manifestar su «disconformidad» tras tener constancia de lo sucedido a principios de junio. Por su parte, la Guardia Civil inició una investigación a través del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) mientras encargaba un informe externo que revela, entre otras cosas, que «la corta de chopos trasmochos en época de nidificación ha supues-

to la destrucción de varios nidos y refugios de aves y quirópteros difíciles de cuantificar».

Ante tales circunstancias, el informe pone de relieve que «la temporada de cría de 2024 se puede dar por terminada para las parejas afectadas». Y no solo eso, pues también «se verá comprometida en ediciones futuras por la desaparición de huecos adecuados». No en vano, resultaría «viable» recuperar los espacios de cría perdidos para la reproducción de la fauna a través de diferentes «medidas compensatorias».

La pelota se encuentra ahora mismo sobre el tejado de la Fiscalía, que debería decidir si la actuación de oficio de la Guardia Civil es susceptible de trasladarse a los tribunales. A expensas de lo que suceda porque el Ayuntamiento nada puede hacer al respecto, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, espera que a partir de ahora exista una mejor «coordinación» entre administraciones y que «no haya secretismos».

Pese a ser consciente de que las talas han causado algún que otro «daño irreparable», Niño prefiere pasar página mientras deja claro que



Talas, a principios de junio, en el parque de El Parral. TOMÁS ALONSO

«esto no es una guerra entre Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento», que por otro lado es «el primer interesado en que la obra se haga bien». Aún con todo, insiste en que esta actuación sin previo aviso no se hizo «en el mejor momento». Además, remarca que se podría haber dejado chopos secos, tal y como se ha hecho en el paseo de La Quinta, porque «no hay peligro» y «favorecen la biodiversidad».



# SAN PEDRO 2024





**HOTEL · CAFETERÍA** RESTAURANTE







Imagen de Guillermo Hermoso de Mendoza. SANTI OTERO

# Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio, doble salida a hombros

Dos orejas para cada uno en un lucido espectáculo de rejones que divirtió al cónclave / Se despidió de Burgos Pablo Hermoso de Mendoza cortando un trofeo del cuarto de la tarde / Corrida noble de Albarrán

#### **PLAZA DE TOROS COLISEUM**

#### **QUINTA DE FERIA DE SAN PEDRO**

Toros para rejones de Luis Albarràn de noble condición y dispar fondo.

PABLO HERMOSO DE MENDOZA, chaquetilla goyesca blanca y azabache

GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA, Chaquetilla grana: Oreja y oreja

SERGIO PÉREZ DE GREGORIO, chaquetilla negra con remate: Oreja v oreja

#### ÍÑIGO CRESPO BURGOS

Con una doble salida a hombros concluyó la feria de San Pedro. El navarro Guillermo Hermoso de Mendoza y el salmantino Sergio Pérez de Gregorio salieron en volandas del Coliseum con dos orejas cada uno en su esportón. Una de cada ejemplar de sus respectivos lotes.

Se lidió una corrida de buenas hechuras y plaza de Luis Albarrán que se prestó para el toreo a caballo. Un encierro noble y con fijeza que sin rebosar las embestidas permitió lidiar precisas y que los rejoneadores se lucieron con sus cabalgaduras.

Correcto se mostró Pablo Hermoso de Mendoza con el toro que

abrió función, un animal con bondad y buena conducta al que el navarro toreo con acierto en una lidia precisa y bien estructurada. Lo mejor, el toreo a dos pistas de gran entidad. Se atascaron los hierros de muerte y no hubo premio.

En cambio si acertó con el cuarto al que le cortó un trofeo tras una faena plena de precisión e inteligencia. Muy fácil el navarro en una faena que supo sacar partido a la embestida noble de su oponente. Faena de me-

Guillermo Hermoso de Mendoza se estrelló literalmente frente al segundo de Albarrán, un toro que se emplazó y que rehuyó la pelea. Imposible el lucimiento a pesar de la buena actitud del navarro. La tenacidad, el ímpetu y la buena ejecución de la suerte final fueron claves para la consecución de la oreja.

Frente al quinto que fue un toro con buen son, Guillermo Hermoso de Mendoza cuajó una faena de nota que solo tuvo el lunar de tener que descabellar, lo que enfrió al cónclave tras una faena ligada, vibrante, compacta y vistosa. El carrusel de cortas fue espectacular. Atacó seguro con el hierro final pero cayó trasero y hubo de echar pie a tierra. Cortó una oreja que le abrió la salida a hombros.

Debutaba en Burgos un joven re-

joneador castellano, de Salamanca. Sorprendió por su concepto, por sus registros, por la manera de hacer y ejecutar y más que ninguna otra cosa: por su personalidad. Cortó una oreja del toro se su presentación que fue el tercero al que toreó como honores y limpieza, en un palmo y encontrando toro en todos los terrenos.

Al que cerró tarde y feria le cortó una oreja a pesar de no redondear con el acero final tras mostrar una notable dimensión de rejoneador puesto y de futuro. En banderillas, clavó formas de manera brillante, luciéndose en todos los terrenos. Inteligencia para lidiar y torear. Torero con buena cuadra

# SAN PEDRO 2024



# BURGOS





Disfrute de nuestros menús especiales, cordero y pescado del Cantábrico en el mejor ambiente taurino de la ciudad.



Crta. Madrid-Irún km. 232 09195 Burgos Teléfono: 947 20 16 40 la.varga@hotmail.com



GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA, LA DINASTÍA CONTINÚA. El nombre de Hermoso de Mendoza figurará todavía en los carteles puesto que Guillermo Hermoso de Mendoza, hijo del maestro Pablo Hermoso, lleva varios años toreando y continúa la saga dinástica. Ayer dejó patente su buen concepto y su clase de rejoneador importante.



SANTI OTERO

**DEBUT DE SERGIO PÉREZ DE GREGORIO.** En la última de abono hizo su debut en el Coso de la ribera del Arlazón un joven rejoneador castellano, un torero a caballo de Salamanca que causó sorpresa por su puesta a punto, por su preparación y por la variedad y fondo de su cuadra.



SANTI OTERO



# SAN PEDRO 2024



Los Danzantes bailaban ayer por última vez en las fiestas en la Plaza Mayor. SANTI OTERO

# San Pedro y San Pablo ofrecen su último baile

# LAS FIESTAS MAYORES PONEN EL BROCHE AL CAMBIO DE FORMATO A LA ESPERA DEL DÍA DE LAS PEÑAS

El concierto de incombustible Raphael pone fin a la 'Semana Grande' en la que destacaron espacios como el de los 4 Reyes y actos como la Cabagalta nocturna que generaron debate



blo pusieron su broche final con el concierto del eterno Raphael como guinda a una celebraciones que adoptaron un formato más reducido, a modo de 'Semana Grande' que ha ofrecido, como pasa con todos festejos, opiniones para todos los gustos.

La jornada final de las fiestas mayores permitió ver bailar por última vez a los Gigantillos, Gigantones y Danzantes en la Plaza Mayor tras su tradicional pasacalles. Aunque, habría una última oportunidad este domingo 7 de julio, en Fuentes Blancas, en la celebración del Día de las Peñas. Y disfrutar de uno de los nuevos espacios que se han incorporado estas fiestas, el '4 Reyes Gastro&Música'. Un lugar en el que ha unido la gastronomía de autor a la música de grupos burgaleses con versiones de todas las épocas. «Buena música, buena comida, y cerveza. Y ahora ¿Cómo me voy yo a casa?», resumía una burgalesa.

Para un público más familiar, las fiestas ofrecieron el espacio 'Isla fantasía', en el que los más pequeños campaban a sus anchas con actividades en las que se recuperó un clásico que se convirtió en un éxito en 'Mero, el jardinero', en el parque del Doctor Vara, la pesca en el estanque.

En el lado gris de las fiestas queda la Cabalgata nocturna, que cambió pero no de formato, donde se genera la controversia sobre un modelo al que la alcaldesa, Cristina Ayala, comentó que hay darle una vuelta. También se generó debate en torno a la mascletá que se celebró a continuación del canto del Himno a Burgos. Ahora, tras unos días de descanso, aún queda un adiós definitivo en el Día de las Peñas.



**Imagen del concierto de Raphael.** ECB



*Imagen del espacio '4 Reyes Gastro&Música'.* TOMÁS ALONSO



Imagen de la 'Isla Fantasía'. TOMÁS ALONSO



# Sangría sin freno de autónomos que piden ayudas a la Junta para el relevo generacional

• La Comunidad perdió 1.751 trabajadores por cuenta propia en el último año, casi cinco al día • La Asociación Tradecyl insta a Castilla y León a recuperar la mesa de Diálogo Social y crear un consejo específico

MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID Castilla y León sufre una sangría constante sin freno de trabajadores autónomos de la Comunidad. Y es que los datos del Análisis Trimestral del Trabajo Autónomo del cuarto trimestre de 2023 revelan que el año pasado se perdieron 1.751 trabajadores autónomos con respecto a los anteriores datos de 2022 publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por ello, tanto la Asociación de Personas Trabajadores Autónomos y Autónomas dependientes de Castilla y León (Tradecyl) como el sindicato Comisiones Obreras piden ayudas a la Junta para asegurar el relevo generacional de los negocios de autónomos de la Comunidad. Por ello instan a la Junta a reabrir la mesa de diálogo social de manera que se puedan resolver y atender las preocupaciones de este colectivo. «El papel de las administraciones es determinante, hacemos un llamamiento para que se atienda la falta de relevo generacional», recalcó en la presentación de los datos la secretaria de Tradecyl, Ana María Vallejo, que calificó de «preocupante» la situación de los autónomos de Castilla y León.

Según el análisis, los autónomos físicos representan un 62% del total de los trabajadores por cuenta propia de la Comunidad. Además se pone especial énfasis en la importancia del medio rural, que supone un 27,1% del total de autónomos. «Es una llamada de atención sobre los negocios que son viables y que se están perdiendo», aclaró Vallejo. Y es que la despoblación lastra la demografía de la Comunidad. Vallejo afirmó que Castilla y León «pierde día a día autónomos», y que la población es cada vez más envejecida, siendo «más dramática» la situación del medio rural.

Por ello, desde Tradecyl aseguran que, aunque la Junta haya impulsado políticas de subvenciones para los trabajadores autónomos, estás son «ineficaces» ya que «no fomentan el relevo generacional que sectores como la agricultura necesitan en la Comunidad», apuntó Vallejo. Por otra parte, la secretaria de Tradecyl afirmó sobre las subvenciones que «muchas veces los autónomos necesitan reformar su negocio o ampliarlo, y no encontramos líneas de subvención

Además, Vallejo consideró que en muchas ocasiones las medidas implementadas fomentan la «competitividad entre las Comunidades autónomas» y que «no se trata de que venga gente de otras comuni-



Imagen de archivo de un trabajador autónomo en Castilla y León. E.M.

dades, sino que las que sean de aquí se queden y puedan emprender», afirmó. Vallejo añadió que «en realidad deberían evitar el cierre de negocios locales, ayudar a facilitar la economía circular y el relevo generacional, sobre todo en el entorno rural»

Por otra parte, los datos presentados, con cifras a diciembre de 2023, revelan que hay 115.019 autónomos personas físicas inscritas al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social de Castilla y León, y 70.276 corresponden a autónomos societarios, miembros de cooperativas o colaboradores familiares, arrojando un número total de 185.295 afiliaciones. Según los mismos datos, los sectores diferentes no han experimentado ninguna variación importante, aunque sí es significativo el pequeño aumento que han experimentado las mujeres autónomas que en 2020 suponían un 31,2% del total y en 2023 llegaron al 32,2%, lo que se traduce en 37.043 mujeres. Sobre este aspecto, Isabel Berjón, miembro de la ejecutiva de Tradecyl explicó que hay que «seguir trabajando en favor de las mujeres emprendedoras» ya que los datos se encuentran por debajo de la media nacional, donde el porcentaje es 4,6 puntos superior. Y es que Berjón describió el perfil del trabajador autónomo de Castilla y León, un hombre de entre 40 y 55 años de nacionalidad española que pertenece al sector servicios y que no consigue «una antigüedad superior a los 5 años», explicó.

Por otra parte también se hizo hincapié en el caso de los trabajadores autónomos de origen extranjero que tienen su actividad en la Comunidad. Sobre este aspecto, los datos revelan que en 2023 hubo 6.611 autónomos extranjeros operando en Castilla y León, lo que supone un aumento «pequeño pero constante», ya que en 2022 se registraron 4.926. Sin embargo, siguen estando por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 14,3%

Durante la presentación de los datos también se habló de el caso del cambio de cotización de los trabajadores autónomos desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2023 del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Según el informe, el número de autónomos que cotizaba por la base mínima descendió considerablemente desde los 100.000 registrados en 2020 hasta los 4.000 autónomos que cotizan por esta base actualmente. Por ello, con la nueva cotización se eleva por encima de la base mínima. Y es que desde Tradecyl afirman que este modelo anterior era «deficitario para todos los trabajadores», y afirman que este cambio «es el adecuado. Es importante este cambio de cotización por ingresos reales», aseguró Vallejo.

En cuanto a los datos por provincias, destaca el caso de Zamora que encabeza la lista como la provincia que más autónomos perdió el año pasado, con 316 menos que en 2022, lo que supone casi un 3% de caída en la cifra. La segunda que mayor recesión de autónomos afiliados experimentó fue León, con 283, seguida de Valladolid con 278, y es que según los datos del Ministerio, todas las provincias han perdido autónomos el último año. La cuarta provincia que peores datos obtiene es Salamanca, con 251 autónomos menos, seguida de Palencia y Burgos, que ambas perdieron 148 trabajadores, Ávila con 128 menos, Segovia con 111 menos y por último Soria con 88 menos. Las provincias que más autónomos atesora son León con 21.026, seguida de Valladolid con 20.139, Burgos con 16.554 y Salamanca con 16.273 autónomos registrados a diciembre de 2023.

Estos datos evidencian la bajada continuada de trabajadores autónomos en Castilla y León. De hecho, según el análisis trimestral, se debe a dos cuestiones fundamentales, la primera, la «constante pérdida» de población a nivel general en la Comunidad, y la segunda al peso que la población autónoma tiene para el empleo de la región, ya que, respecto del total nacional, es superior. Y por otra parte, el predominio del sector agrario en algunas de las provincias, así como las débiles estructuras productivas de algunas de ellas como Zamora, Ávila o Salamanca.

#### CENTRO ESTACIÓN MIRANDA, S.A.

que la Junta General de Accionistas de "CENTRO ESTA-CIÓN MIRANDA, S.A.", celebrada en el domicilio social con carácter universal el 12 de junio de 2024 aprobó, por unanimidad y entre otros, el acuerdo de reducir el capital social de la compañía que actualmente es de 1.440.000,00€, para compensar las pérdidas de la socie 1.440.000,000e, para compensar las perdidas de la socie-dad de ejercicios anteriores, erstableciendo el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad, en la cifra de 1.035.000 €, mediante la reducción del valor nominal de 3.000 acciones representativas del capital social en 345,00€, pasando del nominal de 480,00€ actual, a 135,00€ por cada una de ellas, y quedando en consecuencia, el artículo 5º de los Estatutos Sociales, con la siquiente redacción:

consecuencia, el artículo 5º ue los Estatulos Journals la siguiente redacción:
"Artículo 5º.- El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS CINCO MIL EUROS (405.000,00€) representado por TRES MIL ACCIONES (3.000) nominativas, 135,00€ de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 3.000, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas en metálico."
Miranda de Ebro, (Burgos) 27 de junio de 2024.
Secretario del Consejo de Administración,

Joaquín Presmanes Elosegui.

# Veganzones afirma que «nadie en su sano juicio» financiaría el Serla

El consejero de Industria defiende eliminar «propinas» a los sindicatos para que puedan cumplir sus funciones con «plena libertad, independencia y autonomía»

#### VALLADOLID

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, defendió ayer la eliminación del «gasto político ineficaz» como las «propinas» de «millones de euros» a organizaciones sindicales y ha subrayado que «nadie en su sano juicio» financiaría el servicio privado del Serla, que suponía un «chantaje» para la Junta.

En su intervención este miércoles en la Comisión Industria, Comercio y Empleo para hacer balance del ecuador de la legislatura, el consejero subrayó que «los más de 20 millones de euros» que han dejado de percibir sindicatos «de extrema izquierda» y patronal, han servido para poder diseñar una estrategia «disruptiva» de protección del trabajador.

Una de las primeras medidas fue la reducción del dinero destinado a «participación institucional», que se redujo un 50%, pues «de los 4 millones de euros de 2022 se ha pasado a 1,5 millones en la actualidad», apuntó, para celebrar que «además se ha reconducido a una participación más democrática y plural reconociendo a todos los agentes sociales y económicos, tal y como fijan las sentencias del Tribunal Supremo».

En este sentido, señaló que el Diálogo Social debe ser «plural y democrático» y en el se deben reconocer los «consensos» por encima de los «vetos de la unanimidad», «Para cambiar este mal hábito y con el fin de que todas las organizaciones sindicales y empresariales puedan desarrollar las actividades y funciones constitucionalmente definidas de forma correcta, deben estar dotadas de plena libertad, independencia y autonomía», apostilló, informa Europa Press.

En materia de relaciones labores, ensalzó la línea denominada ATRER, «un instrumento realmente eficaz para ayudar a trabajadores y empresas que solicitan ERTES», y ensalzó el giro de su gestión que ha promovido pasar de «dar propinas al primero que llegaba» a «tener una herramienta estratégica para el futuro de las empresas de la región».

Asimismo, subrayó que en 2024 las políticas en materia de relaciones laborales incorporan «una gran novedad», como es el programa para mejorar la competitividad de las empresas a través de la reducción del absentismo laboral, «una forma de actuar de forma preventiva y anticipada» ante uno de los «problemas fundamentales».

Al respecto del absentismo, criticó las medidas del Ministerio de Sanidad como «auto justificar las bajas por enfermedad leve» o «la ab-



El secretario de la comisión, José Francisco Martín, y el consejero de Industria, Mariano Veganzones. ICAL

surda propuesta asociarse a un sindicato o a asociaciones feministas para tratar los problemas de ansiedad, depresión y estrés derivados del trabajo». «Estas ideas son un insulto a los trabajadores y a sus familias», manifestó.

«Nosotros vamos a iniciar un programa, con un crédito inicial de 500.000 euros que se implementará por fases. En este momento estamos redactando las bases que combinan las medidas para reducir el absentismo con las de mejora de la competitividad empresarial, mediante el estímulo a la contratación, durante la baja de larga duración», avanzó al respecto.

Por otro lado, el consejero aseveró que desde el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la Consejería, el SMAC, se han atendido 15.117 procesos de mediación previos a la vía judicial en conflictos laborales de los trabajadores, casi el 50% de las celebradas se resolvieron con avenencia.

Así, apostó por este servicio público y gratuito que se ofrece en todas las provincias frente a «las duplicidades y sobrecostes del servicio privado del Serla, que solo se ofrece en Valladolid y que deja sin citar una gran cantidad de demandas individuales».

«Con un coste para los ciudada-

nos de casi un millón de euros al año, nadie en su sano juicio financiaría este servicio privado pudiendo acogerse a un servicio público, de calidad y gratuito, como son los SMACS», sentenció al respecto.

De este modo, defendió que se haya reducido la partida dedicada a financiar el Serla un 60%, «atendiendo las necesidades reales de un servicio de este tipo, que solo encontraría una posible justificación real en los conflictos colectivos, y sometido a un control del gasto que hasta ahora brillaba por su ausencia». Al respecto, criticó los dos requerimientos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

#### Bronca entre el consejero y un procurador del PSOE: «Que se repare la ofensa»

#### R. G. VALLADOLID

La comisión de Industria, Comercio y Empleo de ayer por la tarde en las Cortes de Castilla y León comenzó con una bronca protagonizada por el consejero del ramo, Mariano Veganzones (VOX), y el secretario de la comisión, José Francisco Martín (PSOE). Todo comenzaba cuando, tras ser introducido por el presidente, Francisco Javier Carrera, también de VOX, Veganzones llamaba la atención acerca de que Martín no le había saludado a su llegada a la sala

«Quería comenzar por una cuestión de orden que acaba de suceder y que no me parece nada apropiado», arrancaba su intervención Veganzones. «El secretario de la mesa se ha dirigido a mi diciéndome 'a quien me insulta, no saludo'. Yo le he saludado, no le he insultado en ningún momento, y no me he dirigido a él de ninguna manera. Creo que es de justicia que se repare esta ofensa», reclamaba entonces el consejero a quien estaba sentado a su derecha.

Ante las palabras del titular de Industria, Comercio y Empleo, en un cruce de micrófonos abiertos se llegaba a escuchar la explicación de Martín. «Me has insultado en mi casa. En la calle Santa Lucía, en Valladolid, sede del Partido Socialista Obrero Español», matizaba Martín, haciendo alusión a las concentraciones frente a las sedes socialista y a que en las que tuvieron lugar en Valladolid participaron miembros de VOX, entre ellos el propio Veganzones.

En este punto, y antes de que el debate se enquistara, Carrera Noriega retomaba la mediación con tono severo y amenazaba con llamar al orden ante cualquier falta de respeto.

# La oposición tilda de «disparate» el «mitin» del consejero de Industria

#### VALLADOL

La portavoz de Industria, Comercio y Empleo del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Alicia Palomo, tildó de «absoluto disparate» y «mitin» la comparecencia del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, a quien acusó de haber «destrozado todo», en referencia al Diálogo Social en la Comunidad.

«La Consejería ha cumplido con lo que vino a hacer, extender su ideario ideológico y convertirse en el instrumento ideológico de (el presidente de la Junta, Alfonso Fernández) Mañueco), expresó la procuradora socialista en su intervención en la Comisión Extraordinaria del área en la que el consejero hizo balance de la mitad de su mandato.

La procuradora 'popular' Paloma Vallejo celebró que Veganzones expusiera los datos económicos de Castilla y León que «confirman» que es la comunidad «en la que la economía crece por delante de las cifras nacionales». No obstante, descartó referirse a ella como «un cohete» porque no puede «olvidar a muchas familias que viven serias dificultades de llegar a fin de mes», para

las que la Junta seguirá «trabajando», informa Europa Press.

En la misma línea, la procurado de Vox María de Fátima Pinacho Fernández subrayó que las políticas de la Consejería de Veganzones han derivado en la «recuperación de la confianza de los mercados» frente a un Gobierno que ha impulsado una «infame reforma laboral», la «mayor ofensiva fiscal de la historia».

Por su parte, el procurador Francisco Igea coincidió con el PSOE y tachó la intervención de «mitin de Vox», «propaganda» en la que expuso cifras de empleo en la Comunidad que se deben a la reforma laboral a la que, recordó, Vox votó en contra «con Bildu».

El procurador apuntó, asimismo, a un «desastre» en los datos de autónomos y del comercio en la Comunidad, pese a los expuestos por el consejero, a quien ha planteado también cuestiones «importantes» en torno a los trabajadores migrantes. «¿Puede mostrar agradecimiento a esos trabajadores que pagan sus impuestos? (...). Si no existieran esos trabajadores usted no podría presumir de cifras», aseveró Igea.

Por parte del Grupo Parlamentario UPL - Soria ¡Ya!, el procurador Juan Antonio Palomar denunció que en la gestión de Veganzones no se ha tenido en cuenta «ninguna de las iniciativas» que plantearon.



El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. ICAL

# Dueñas compromete su «oposición al avance de la psicosis medioambientalista»

El consejero de Agricultura sentencia que el apoyo a la ganadería sigue siendo una de sus «prioridades absolutas»

#### VALLADOLID

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, garantizó que desde su departamento «no cejarán» en su «empeño de hacer oposición al avance de la psicosis medioambientalista que se traduce en el cierre de negocios rurales».

Dueñas confesó, en su comparecencia para hacer balance de legislatura en las Cortes de Castilla y León, «lo complicado que es equilibrar el trabajo realizado por mi equipo para simplificar burocracia y estar peleando, al mismo tiempo, con la excesiva carga normativa que se impone al desarrollo de las principales actividades productivas»

Prueba de ello, dijo, son las recientes publicaciones y puesta en vigor de los reales decretos de ordenación de sectores ganaderos, elaborados «con el fin principal de regular las supuestas repercusiones medio ambientales que se derivan de la actividad ganadera, además de limitar espacios y, en consecuencia, rendimiento productivo y por tanto económico».

«No puede ser que la conservación y mejora del medio natural sirva para criminalizar a nuestros agricultores y ganaderos, ni que se realice sin respetar la calidad de vida de las personas» criticó, para exigir de nuevo «una PAC que represente a los agricultores y ganaderos de Castilla y León: una PAC profesional, que es la que crea empleo, riqueza y fomenta la activi-

dad económica en el medio rural», informa Ical.

En este contexto, puso de relieve que el apoyo a la ganadería sigue siendo una de sus «prioridades absolutas, ya sea mediante ayudas concretas o bien mediante acciones de carácter normativo que permitan mantener y mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas».

En este sentido, con respecto a la ganadería extensiva, anunció que este mes de julio la Consejería publicará las ayudas a la realización de pequeñas infraestructuras para entidades locales, dotada con 2,3 millones de euros. Además, en el mes de septiembre, por primera vez, se publicará esta misma ayuda para titulares particulares de explotaciones ganaderas con una dotación de 2,4 millones de euros, intervenciones incluidas en el marco de Desarrollo Rural del PEPAC 2023-2027.

El consejero defendió la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León que permitirá habilitar a los veterinarios no oficiales y defendió que se delegan funciones y nunca el control de los programas sanitarios. «El titular de cada explotación podrá elegir qué profesional quiere para ejecutar el saneamiento, dándole así la autonomía con la que cuenta cada empresario de este país», dijo.

Además, anunció que se mantiene el compromiso de la Consejería, que se materializará en pocas semanas, de ayudar a las explotaciones afectadas durante el 2023 por la EHE que no fueron contempladas en la anterior convocatoria de ayudas. Ese año se destinaron a estos afectados, dijo, 5,7 millones.

Dueñas se congratuló además por la activación del procedimiento de Declaración de Emergencia Cinegética ante la «grave situación» de contagio de tuberculosis de la fauna silvestre. Asimismo, trasladó que en el plan de control de las enfermedades, las principales demandas del sector durante este tiempo de legislatura se han elevado y discutido en el Comité RASVE (Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria). «Hoy puedo contarles, no sin cierto orgullo, que parte importante de estas demandas, como son la eliminación de la doble vuelta a las explotaciones T3H excepto movimientos a pastos comunales y la supresión de las pruebas de movimiento de terneros a cebaderos cerrados, han sido atendidas y serán incorporadas en breve al Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina», dijo.

Por lo que se refiere a la influenza aviar, anunció que se inician en el segundo semestre del 2024, las encuestas de bioseguridad a todas las explotaciones avícolas para limitar la amenaza de afección producida por esta enfermedad.

En materia de sanidad vegetal, denunció el «procedimiento cada vez más limitante» en el uso fitosanitario, como una de las consecuencias de aplicar las políticas radicales que contempla el Pacto Verde, «talismán principal de la Agenda 2030».

#### El Plan de la Industria Agroalimentaria, a punto para su presentación

#### VALLADOLID

El consejero de Agricultura de la Junta, Gerardo Dueñas, trasladó ayer en las Cortes un balance de ecuador de legislatura «muy positivo» y puso sobre la mesa su agenda para los próximos meses que incluye la Ley de Desarrollo y Competitividad Rural del Acuerdo de Legislatura PP-VOX; el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria; la inminente creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria y la publicación de un decreto de venta de cercanía y otro nuevo que regule la artesanía alimentaria.

El consejero expuso que el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León «está ya completamente elaborado y será presentado próximamente por el presidente de la Junta, pues suyo fue el compromiso adquirido en el discurso de investidura». El plan, dijo, se ejecutará entre el presente año, 2024 y el 2027, y se estructurará en cuatro ejes sobre Desarrollo económico; Sostenibilidad, mejora de la competitividad y formación; Promoción y comercialización; e Investigación, desarrollo e inno-

Dueñas se felicitó asimismo porque ya tiene elaborada la Orden de creación del Observatorio de Costes de Producción, Márgenes y Formación de Precios de Productos Agroalimentarios de Castilla y León. «Este Observatorio está ya en la última fase de tramitación administrativa y se publicará en próximas fechas», dijo, según informa Ical.

# El PSOE acusa a VOX de «odio y bulos» y de no resolver los problemas del campo

Igea lamenta los conflictos comerciales que alientan los de Abascal

#### VALLADOL

El procurador del PSOE Juan Luis Cepa denunció ayer que la Consejería de Agricultura, con Gerardo Dueñas al frente, «no ha resuelto ninguno de los problemas, ni estructurales ni coyunturales» del campo autonómico, y acusó al representante de VOX de «engañar con falsas promesas y confrontar con el Gobierno más que dialogar» así como de carecer de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias, «por mucho que se empeñe». En este sentido, Cepa recordó que VOX llegó

al Gobierno autonómico afirmando que iba a sembrar y «sí, ha sembrado, división, odio y bulos».

El socialista hizo esta valoración de los dos años de legislatura agraria en la Comunidad, tras el balance presentado por Dueñas en las Cortes, donde espetó al dirigente de VOX, que «los problemas del campo no se resuelven con ideología». «Hay que dar soluciones, no eslóganes», resumió.

Por su parte, el procurador Francisco Igea sentenció en su intervención que el resultado de las políticas de VOX al frente de la consejería es «ni una hectárea más de regadíos, guerras comerciales, y crisis en la sanidad animal, con una ley que elevará la tuberculosis». «Esos son los resultados reales», dijo, informa Ical.

El procurador de UPL José Ramón García puso de relieve que el consejero puso sobre la mesa «muchas promesas» que «se quedarán en pocos hechos» y criticó que «a día de hoy no hay nada» del parque agroalimentario de El Bierzo para innovación y desarrollo que se aprobó en 2017. «Hay varios proyectos de concentraciones y modernización de regadíos que no se están haciendo o están parados», agregó, para sentenciar: «Esperemos que avance y cumpla».

El procurador de VOX, Javier Teira, aseguró que la intervención de Dueñas se podría resumir en la frase «hashtag VOX cumple» y ensalzó que el consejero tuvo una exposición «con calma del que sabe que llega con el trabajo bien hecho».

Para finalizar, el procurador del PP Óscar Reguera se sintió reflejado en los contenidos trasladados por Dueñas en su comparecencia, sobre un sector «esencial, estratégico y una de más arraigadas identidades de Castilla y León», como indicó Alfonso Fernández Mañueco en el Debate de Política General de la Comunidad.



El presidente de la Junta visita las instalaciones de Network Steel. ICAL

# Mañueco pide «inversiones suficientes» para el impulso del Corredor Atlántico

Recuerda que su desarrollo tiene un impacto de 3.600 millones en la Comunidad y «un valor similar» en el Centro de Portugal, por lo que coincide en que «tiene que haber obras»

#### AVEIRO (PORTUGAL)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asumió ayer la Presidencia de la Comunidad de Trabajo conjunta con la Región Centro de Portugal (Cencyl) y reclamó a los gobiernos de España y Portugal que «ejecuten las inversiones necesarias» para el desarrollo del Corredor Atlántico a ambos lados de la frontera.

Mañueco firmó así, junto a la presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Centro de Portugal, Isabel Damasceno, la Declaración de Aveiro, con la que instan a los gobiernos de ambos países a impulsar el transporte ferroviario del Corredor Atlántico por su importancia «estratégica» para contribuir al desa-

rrollo económico, social y medioambiental de Castilla y León y la Región Centro portuguesa.

La Declaración también incluye el compromiso de ambos territorios de apoyar la promoción del Corredor Atlántico en el territorio de Castilla y León y el Centro de Portugal y de incluir en sus estrategias logísticas el impacto del desarrollo de esta iniciativa, potenciando la firma de nuevos convenios entre plataformas y puertos, empresas y cargadores de ambos lados de la frontera.

Además, en su intervención, recogida por Ical, con la que cerró el VI Consejo Plenario de Cencyl, Mañueco coincidió con el resto de ponentes en la necesidad de «hacer obras» para convertir en realidad las infraestructuras que ambas regiones necesitan para el desarrollo del Corredor Atlántico, dado que se trata de un proyecto que tiene un impacto de 3.600 millones de euros para Castilla y León y «un valor similar» para el Centro de Portugal.

Por ello, reivindicó hoy el «paso significativo» que dan ambos territorios con la firma de la Declaración de Aveiro para «ir juntos en la reclamación a los gobiernos de España y Portugal para que ejecuten las inversiones necesarias para impulsar el transporte ferroviario, la conexión entre puertos y centros logísticos, y el apoyo a empresas y productores para ser capaces de llegar a más mercados», bajo la perspectiva de que «es necesario ser más competitivos, crecer y crear empleo». Porque ambas regiones, según Mañueco, están preparadas para «apoyar y ayudar a los nuevos proyectos de inversión y negocio que surjan vinculados a este Corredor», con trabajadores «bien preparados y formados a ambos lados de la frontera» y un sector empresarial que «identifica el interés en el proyecto» por el desarrollo económico y la creación de empleo que llevará a Castilla y León. Debido a ello, el presidente de la Junta, como nuevo presidente de la Comunidad de Trabajo de Castilla y León y el Centro de Portugal, se comprometió a «continuar con la labor» desarrollada por la presidenta saliente, Isabel Damasceno, para «impulsar el desarrollo y la cooperación transfronteriza y seguir construyendo puentes entre nuestras regiones, pueblos y países».

# Renault recibe 62 M€ del Perte VEC 2 para un proyecto de eléctrico en Palencia

#### VALLADOLII

La compañía Renault recibirá una ayuda de 62 millones de euros para desarrollar un proyecto de vehículo eléctrico en su planta de Palencia. Logra este apoyo dentro de la línea B de cadena de valor del Perte VEC 2, tras resolver la comisión de evaluación las alegaciones presentadas por la compañía, ya que en un primer momento solo se le otorgaron 164.000 euros.

Así lo anunció ayer el ministro, Jordi Hereu, quien avanzó que Stellantis España recibirá por su parte, 98 millones de euros para sus plantas de Madrid, Vigo y Zaragoza. Gestamp obtendrá 10 millones en tres de los proyectos presentados.

Por su parte, fuentes de la compañía de automoción pusieron en valor en declaraciones a Ical el actual polo híbrido que forman las plantas españolas en el conjunto de Renault y destacaron que están elevando «al máximo» la competitividad de sus factorías en Palencia y Valladolid para prepararse para la posible llegada en el futuro de modelos eléctricos, informa Ical.

Durante su intervención en el XI Encuentro Sernauto, el ministro de Industria explicó que la comisión de evaluación resolvió las alegaciones de varias empresas que habían presentado sus proyectos a la línea de cadena de valor del Perte VEC 2. En total se amplía la financiación de los proyectos en 115 millones de euros (100 millones en subvenciones y 15 millones en préstamos), como recoge Servimedia.

La segunda (sección B), que ahora se publica, se dirige por su parte a apoyar planes de inversión orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y ciertos sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue.

Jordi Hereu anunció asimismo que el Ministerio de Industria y Turismo publicará mañana jueves la convocatoria de ayudas a la cadena de valor del Perte VEC III dotada con 100 millones de euros en subvenciones y otros 100 millones de euros en préstamos, según anunció este miércoles el ministro, Jordi Hereu.

Esta línea tendrá las mismas condiciones de inversión que la actual línea del Perte VEC II, por lo que todas las pymes interesadas podrán presentar sus proyectos. Cabe recordar que el director general del Polo Iberia Vehículo de Renault, José Martín Vega, anunció el mes pasado que la marca del rombo optará al PERTE VEC III para prepararse para captar los vehículos eléctricos que planifique la compañía en el futuro.

#### Transportes destina 50 M€ al mantenimiento en carreteras de Castilla y León

#### VALLADOLID

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inyecta 50 millones de euros para el mantenimiento de carreteras de Castilla y León. El Minsiterio ha adjudicado por 9,7 millones (IVA incluido) las obras de rehabilitación del firme de 36 kilómetros de la calzada derecha de la autovía A-6, entre los kilómetros 299 y 335, tramo comprendido entre La Bañeza y Astorga, en la provincia de León.

Asimismo, ha adjudicado, por 18 millones de euros (IVA incluido), un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en 183 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Valladolid. Según informa el departamento de Óscar Puente, la duración es detres años, con posibilidad de prórroga de dos más y otra adicional por un máximo de nueve meses.

A ello se suma la adjudicación de un contrato por valor de 21,6 millones de euros (IVA incluido) destinado a la conservación y explotación de diversas carreteras del Estado en la provincia de Palencia.

# Adjudicada por por 664.000€ la redacción de un nuevo tramo de la A-51 en Ávila

#### AVILA

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó un contrato de servicios, por importe de 664.823 euros (IVA incluido), para la redacción del proyecto de la autovía A-51 en el tramo entre la ciudad de Ávila con la intersección de la N-110 con la N-502 (La Serrada), en la provincia de Ávila.

El presupuesto estimado para la ejecución de las obras asciende a 17,6 millones de euros (IVA incluido) y se ejecutará, aproximadamente, entre los kilómetros 259 y 263 de la carretera N-110, en la entrada oeste a la ciudad.

El objeto del contrato es definir, con el grado de detalle exigible a un proyecto de trazado y a un proyecto de construcción, las actuaciones necesarias para duplicar la calzada de la N-110 y transformarla en autovía, reordenar los accesos existentes mediante vías de servicio y la conversión en enlace de la actual conexión de la N-110 con la N-502.

# **ESQUELAS**



**SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA:** 

- Avda. Reyes Católicos, 20
- (Edificio Torquemada)
- Barcelona s/nº

(9:30h a 22:00h)

- (Parque Santiago Gamonal) Avda. de los Derechos Humanos, 16
- (Antigua Eladio Perlado 16-Gamonal)
- C/ Francisco Sarmiento, 8

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- C/ Esteban Saez de Alvarado, 32-34
- C/ Francisco Sarmiento, 8

#### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...

**PONTE EN** contacto burgos CON



C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org



(VDO. DE DON PATRICIO PADILLA MARTÍN) Falleció en Burgos el día 2 de julio de 2024 a los 96 años,

habiendo recibido los auxilios espirituales.

**D.** E. P.

Sus hijos: José, Julia, Eloísa, Patricio, Adolfo y Francisco Javier. Hijos políticos: María Ángeles, Miguel, Jesús (†). Elena v María Yolanda, Nietos: Montserrat, Patricia, María Cruz, Rebeca y Alejandro. Nietos políticos, biznietos, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy jueves día 4 a las 12.00 h. en la iglesia parroquial de San Juan de Padilla de Abajo (Burgos).** Acto seguido se procederá a la conducción de la fallecida al cementerio de dicha localidad.



Convierte tu casa en una escuela o tu coche en tratamientos contra la desnutrición. Solo con tu firma tú puedes conseguir que miles de niños tengan una vida mejor. Incluye a UNICEF en tu testamento.

#### **TESTAMENTO SOLIDARIO**

unicef.es/testamentosolidario | 902 31 41 31



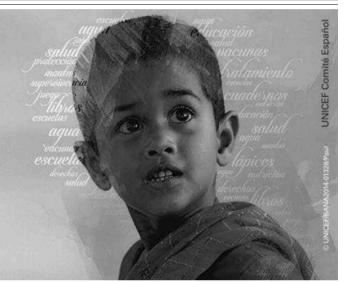

# **ESQUELAS** en el mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **DEPORTES**



Marcelo Figoli y Alejandro Grandinetti, ayer, en la Junta General de Accionistas del Burgos Club de Fútbol. TOMÁS ALONSO

# 13 millones de presupuesto

**BURGOS CF.** Respaldo mayoritario de los accionistas a la ampliación de capital de 4 millones de euros que podría elevar el límite salarial hasta cerca de 8 millones / Figoli: «Se puede transformar parte de la ciudad a través de El Plantío»

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

El Burgos Club de Fútbol aspira a tener un «protagonismo importante» en Segunda División. Después de perder la «oportunidad histórica» de jugar el *play-off* en la última temporada, la nueva propiedad se compromete a hacer todo lo posible para que el equipo revelación, que inicialmente aspiraba a mantener la categoría, luche por el ansiado ascenso a Primera. Para ello, la escuadra blanquinegra contará con un presupuesto de 13 millones de euros.

El presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli, ya dejó claro durante su presentación en sociedad que el principal objetivo es sanear las cuentas del club. En base a ello, planteó una «indispensable» ampliación de capital de 4 millones de euros que ayer obtuvo un respaldo unánime -salvo una abstención-durante la Junta General de Accionistas. No en vano, pidió la colaboración de los pequeños accionistas para que aporten su granito de arena mientras informaba de que el grupo Yucon, anterior propietario del club y en posesión del 28% de las acciones, aún no se ha pronunciado. En cualquier caso, Figoli puntualizó que si deciden remar en la misma dirección «les vamos a estar muy agradecidos».

Esta ampliación de capital servirá para aumentar el límite salarial y, por ende, competir con mayores garantías en el mercado de fichajes. En este sentido, Figoli ve factible acercarse a los 8 millones de euros. De esta forma, se daría más alas a la dirección deportiva, aunque ya ha quedado demostrado que Miguel Pérez Cuesta 'Michu' es «experto en hacer plantillas con menos presupuesto».

#### MERCADO DE FICHAJES

Las recientes salidas de varios jugadores, algunos de suma importancia para el club como José Antonio Caro, contrastan con la total ausencia de novedades en lo que a incorporaciones se refiere. Sin embargo, Figoli se muestra tranquilo porque su prioridad, de entrada, era «renovar la confianza» de 'Michu' y

su equipo. A partir de ahí, hay que ir «trabajando en conjunto» y analizar al detalle un mercado que, por ahora, está «frío».

Aún así, pronto habrá novedades. De hecho, el presidente del Burgos CF avanzó que se anunciará algún fichaje «esta semana». Entretanto, la plantilla iniciará el lunes la pretemporada con el objetivo de ser lo más «competitiva» posible y dejar un buen sabor de boca en sus amistosos contra el Athletic de Bilbao, Mallorca y Valladolid.

Por otro lado, Figoli consideró que se han dado «pasos muy importantes» al retener a jugadores de peso como Atienza, Córdoba o Curro. De igual manera, celebró que esté «a punto» de cerrarse el fichaje en propiedad de Anderson Arroyo, cedido en su día por el Liverpool.

#### REFORMA DE EL PLANTÍO

Como es lógico, la principal inquietud de los propietarios del Burgos CF es elevar los ingresos. «Tenemos un club deficitario y con pérdidas», subrayaba Figoli ante los accionistas para justificar el encarecimiento de los abonos antes de prometer que, si el día de mañana las cuentas cuadrasen, se intentará «mantener los precios o incluso bajarles con mu-

#### GREGO SIERRA Y MUMO TAMPOCO SEGUIRÁN

El Burgos CF afrontará la próxima temporada con un cambio notable en la plantilla, que sigue sumando despedidas. Las últimas, confirmadas ayer, son las de Grego Sierra y Miki Muñoz 'Mumo'. El segundo, según informó el club blanquinegro, pone punto final a su etapa como jugador blanquinegro después de 142 encuentros con la elástica blanquinegra.

Mumo llegó al equipo del Arlanzón en la campaña 19-20 para aportar control en el centro del campo y visión de juego. En la 20-21 se convirtió en una pieza importante del ascenso a Segunda División y en sus tres temporadas en el fútbol profesional se hizo indiscutible en la entidad.

Por su parte, Grego Sierra se despedía a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Explicó que ha sido «una de las decisiones más difíciles de mi vida», después de «tres años maravillosos». Tras agradecer al club y a la afición, Sierra se va «con la certeza de haber formado parte de una etapa importante en la historia del club».

cho gusto». Aún con todo, la campaña de preventa ha funcionado porque ya se han superado los 8.000 socios y no parece descabellado superar los 9.000.

Otro «eje básico» sería la reforma del estadio municipal de El Plantío, pendiente de una concesión demanial que obligará al club a incrementar la inversión contemplada en la anterior licitación para intervenir en la grada de tribuna. Para Figoli, un mayor aforo es sinónimo de mayores ingresos y, al mismo tiempo, de «abonos más baratos». Por ello, espera que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se formalice lo antes posible para que el club se ponga manos a la obra en la parte que le toca.

«Se puede transformar parte de la ciudad a través de El Plantío». Con esta declaración de intenciones, el empresario argentino quiso trasladar su intención de acometer un proyecto «muy ambicioso» -a medio o largo plazo- con un planteamiento «progresista, joven, activo y de movilidad urbana» en el entorno del estadio que atraería al sector comercial y hostelero.

Entretanto, Figoli también baraja otra serie de «proyectos intermedios» que «seguramente se van a hacer». Así las cosas, insistió en que se trata de una «mirada de largo plazo» para que El Plantío aumente su aforo y, el día de mañana, logre afianzar una masa social de unos 20.000 abonados.



El club aprovechó la asamblea para presentar las equipaciones de la próxima temporada. T. A.

# **CULTURA**

#### ALBERTO MARROQUÍN BURGOS

Desde otoño de 2019, Alfonso Boix no ha regresado a Burgos, tierra que antaño visitaba anualmente. La pandemia, como para muchísimas personas más, supuso una falla temporal en su vida que poco a poco va superando. «Regresar para recibir la Tizona de Oro es una alegría doble. O triple», asevera este investigador y traductor. «Además de disfrutar de la fiesta en Vivar y reencontrarme con buenos amigos, tengo que visitar algunos lugares cidianos y hacer fotos para la obra que estoy escribiendo».

Boix Jovaní se refiere a un nuevo, amplio y muy ambicioso estudio sobre el Cantar de Mio Cid en el que lleva bregando siete años. «Hay compañeros, a los que llamo con cariño 'filólogos puros', que no salen del despacho y la biblioteca. Yo disfruto mucho el trabajo de campo: visitar archivos, monasterios, castillos... Cuando hice el hallazgo del castillo de Alolala, que se cita en la 'Historia Roderici' y que no se sabía exactamente dónde estaba, recuerdo lo bonito que es, tras dos años contrastando fuentes y textos, cuando llega el momento de comprobarlo 'in situ' y encontrarlo», señala.

La pasión de Alfonso Boix por el Cid y por el Cantar se remonta a sus años de estudiante de Filología Inglesa. Ya era un gran apasionado de la lectura, especialmente de grandes títulos de la letras españolas de los siglos XIX y XX. Un día, un profesor le invitó a colaborar en la logística en un congreso sobre literatura medieval. «También me ofreció presentar una charla. Al principio me quedé un poco desconcertado», ríe. «Volví a casa, cogí la enciclopedia Larousse y busqué obras de aquella época. En un folio lo primero que escribí fue 'Poema de Mio Cid'. Y al lado «Ni tocarlo»... ¿Quién me iba a decir a mí que luego iba a dedicar media vida a su estudio?», indica y recuerda que la serie de dibujos animados 'Ruy, el pequeño Cid' también dejó una fuerte impronta en su memoria.

El próximo domingo, 7 de julio, en la iglesia de San Miguel de Vivar del Cid, Boix Jovaní recibirá la Tizona de Oro que otorga la Asociación Vivar, Cuna del Cid. Este galardón honorífico se otorgó por primera vez en 1996 y recayó en el catedrático burgalés Timoteo Riaño. A lo largo de los años, instituciones y otras personalidades han recibido el conocido como 'tizonazo' durante la Jornadas Medievales en torno al guerrero burgalés que se celebran en su localidad natal

«A nivel personal, es muy emotivo. En 2016 le dieron la Tizona de Oro a Alberto Montaner [catedrático de la Universidad de Zaragoza y reconocido como el gran especialista en el Cantar de Mio Cid en la ac $tualidad], al\,que\,considero\,mi\,maes$ tro. Que me concedan el 'tizonazo' a mí años después es como seguir su estela, su buen camino. Y profesionalmente, es un gran reconocimiento a mi trabajo en torno al Cid y todo lo que he escrito sobre él. Estoy muy agradecido... No sé si me darán algún premio más en mi vi-



El filólogo e investigador Alfonso Boix Jovaní, Tizona de Oro 2024. ECB

# Tizonazo' para la pasión cidiana de Alfonso Boix

El medievalista castellonense recibirá este domingo la Tizona de Oro 2024 dentro de la programación de las XXX Jornadas Medievales en honor a Rodrigo Díaz de Vivar

da, pero dudo que vaya a ser tan especial como este», confiesa.

La primera visita que Alfonso Boix Jovaní hizo a Vivar no fue la soñada ni la más propicia. Pero como fue la primera, la experiencia permanece grabada con mucho cariño en su memoria. «Conocí Burgos con unos ca-

torce años, en una parada que hice con mi familia cuando íbamos hacia Galicia de veraneo. Y la primera vez que pisé Vivar fue también muy especial. Era el año 2005 y regresaba de un congreso en León con mis padres, que por aquel entonces me acompañaban a muchos lados, y me empeñé en parar. Pernoctamos en Burgos y al día siguiente, muy de mañana, fuimos a Vivar. Era finales de septiembre...; pero hacía un viento y un frío terrible!», ríe. «No había nadie, estaría todo el mundo en casa al calor... Mi padre me hizo unas fotos en el monumento del Cid y vimos la iglesia y el monasterio del Espino por fuera. Desde aquel día tan desapacible he regresado muchas veces a Vivar. Pero nunca pensé que alguna vez iría por el motivo que me acercará este domingo».

Años después, algunas personas muy relacionadas con Vivar y con el Cid le enseñaron toda la geografía histórica del personaje que existe en esta localidad perteneciente al municipio de Quintanilla Vivar. «Personas como Esther López, entonces alcaldesa de Vivar; Javier Alonso, dueño del Molino del Cid, que tiene un verdadero museo; y Patricia Ansótegui, del Consorcio Camino del

#### LAS JORNADAS EN HONOR AL CID, DEL 5 AL 7 DE JULIO

Las Jornadas Medievales en honor a Rodrigo Díaz de Vivar cumplen 30 años. La Asociación 'Vivar, Cuna del Cid' vuelve a honrar a su vecino más ilustre con un fin de semana cargado de actividades.

EL viernes 5 se realizará el Homenaje de las Rosas'. Un cortejo

de cerca de 80 personas, ataviadas con ropas medievales, desfilarán a las 17.30 horas desde la plaza de Mio Cid hasta la Catedral pasando por el Espolón. En la Seo, cubrirán la lápida de la tumba del Cid y Jimena de decenas de rosas

Durante todo el sábado habrá muchas actividades para los más pequeños en Vivar. Por la tarde, a las 19.30 horas, se pondrá en escena la obra 'La noche en que murió el Cid', escrita por Rocío Riaño e interpretada por medio centenar de socios del colectivo.

El domingo, Alfonso Boix Jovaní recibirá la Tizona de Oro 2024, en la iglesia de San Miguel a partir de las 12 del mediodía, en un acto cargado de mucha emoción

Cid, me ayudaron mucho para considerarme uno más en este hermoso pueblo», apunta el medievalista.

#### **EL ESTUDIO**

Como se ha reseñado anteriormente, Alfonso Boix lleva trabajando varios años en una investigación sobre el Cantar de Mio Cid que, según él y un reducido número de personas que conocen el proyecto, será muy especial y dará que hablar. «Es un estudio del Cantar y su relación con la épica francesa. Pero a un nivel de profundidad que no se había alcanzado hasta ahora, dicho con todo el respeto a mis predecesores. De ahí el tiempo que llevo con él», anuncia. «Va a dar grandes sorpresas, hasta aquí puedo contar».

Boix Jovaní no sabe en cuánto tiempo estará lista esta investigación «que no quiero demorar mucho, pero tampoco acabarla con prisas». Tras la pandemia, el filólogo y traductor dejó su trabajo en la enseñanza y se volcó en el cuidado de sus padres en un tiempo en que la salud de todos se vio constantemente amenazada. «Mi madre, Emilia, falleció hace un año y continúo atendiendo a mi padre, Miguel. Hago una vida de amo de casa y cuidador y rasco ratos al día para seguir trabajando en mi proyecto», se sincera. «Esa imagen idílica del escritor, trabajando de sol a sol, concentrado en su despacho y en sus libros... Conmigo, ahora mismo, no se cumple», admite con simpatía.

#### HOMENAJE DE LAS ROSAS

Una de las citas que se han consolidado en los últimos años estas las jornadas medievales es el Homenaje de las Rosas, que se realizará este año el viernes 5 de julio. Este sencillo pero emotivo acto, prologado con un desfile por el paseo del Espolón y el entorno de la Catedral, se celebra en el interior de la Seo burgalesa junto a la tumba donde reposan los restos del Cid y doña Jimena.

«Este acto surgió en una charla entre amigos, sin más pretensiones, y se ha convertido en algo muy bonito. Era 10 de julio de 2017 y estaba tomándome un café en Burgos con Patricia Ansótegui y Jimena González, ambas del Camino del Cid, y Juan Díez, de la Asociación Vivar, Cuna del Cid. Recordamos que ese día era el que los expertos han señalado como la fecha que murió el Cid y les animé a hacer un homenaje a don Rodrigo llevando unas flores a su tumba, una rosa cada uno. Las compramos en Floristería Castilla y Juan y yo dejamos las dos rosas sobre la lápida. Al cabo de unas horas, alguien lo debió de ver y dejaron un centro de flores», relata.

«Años después, repetimos este acto y se unió más gente, hasta que hicimos un grupo que eran 'las Siete Rosas' y cada 10 de julio íbamos a la Catedral. Hasta que hace poco, desde la asociación, han hecho más grande este acto que empezó como algo íntimo entre unos amigos con dos humildes rosas», concluye Alfonso Boix Jovaní, reiterando el agradecimiento a la Asociación Vivar, Cuna del Cid por la Tizona de Oro y a todas las personas que colaboran para mantener muy viva la memoria del icónico guerrero burgalés.

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 10 00. Pax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com E-mail de Publicidad: publicidad@ecb-elmundo.com

# BurgoRock se presenta en sociedad con dos fiestas y «gran ambiente» asegurado

La organización del festival sortea invitaciones esta noche en el bar Comuneros y mañana en el Fact 4 / Ambos locales «nos están apoyando de manera incondicional y hay que ser agradecido»

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Con tanta promoción de cualquier evento en redes sociales, se echa en falta un sarao en condiciones para dar a conocer un festival. Por suerte, BurgoRock apuesta por la presentación de tú a tú, con buena música y un «gran ambiente» como telón de fondo. Encima, por partida doble. Primero, esta noche en el bar Comuneros. Y mañana, para empezar con ganas el fin de semana, en el Fact 4.

Reincidentes, Leize, Zirrosis y Akaldo no aterrizarán en el Andén 56 hasta el sábado 5 de octubre. Sin embargo, la productora Steel Souls tiene ya ganas de jaleo. Además, «es una buena manera de que las personas que vengan a estas dos fiestas sean más conscientes de la súper fiesta que se van a encontrar en el Andén, les pique el gusanillo y se animen a comprar la entrada», reconoce Rosa Contreras, coorganizadora del festival junto a Gonzalo Navazo.

Otro aliciente para acudir: «las bandas que van a venir al BurgoRock ya tienen una trayectoria importante, lo que no quita para que haya mucha gente que, aun conociendo sus canciones, no las identifique con los grupos en concreto». Razón no le falta, ya que los elegidos de esta primera edición atesoran himnos sumamente reconocibles entre los amantes de rock estatal como *Vicio*, *Buscando... Mirando* o *Kaña*; pero también un amplio abanico de canciones que llevan años -e incluso décadassonando en garitos de todo el país.

Aparte del buen rollo y de la posibilidad de resolver cualquier duda con los organizadores, las fiestas en el Comuneros (de 19 a 22 horas) y en el Fact 4 (de 21 a 00) culminarán con «un sorteo entre todas las consumiciones para ver quién se lleva invitaciones para el BurgoRock».

¿Por qué en estos dos bares y no en otros? Por varios motivos. El primero, apunta Rosa, es que «los pro-



Reincidentes durante un concierto a finales de junio. REINCIDENTES

pios clientes de estos establecimientos tienen gustos musicales que están muy alineados con la temática del festival». Pero hay otra razón «súper importante» que no podían dejar pasar por alto, y es que siempre «se han implicado muchísimo en ayudarnos en otros eventos».

No olvidarán jamás Rosa y Gon-

zalo cuando José, el mítico amo y señor de la Comu que en paz descanse, les echó todas las manos que fueron necesarias a la hora de montar el HOM Fest en 2014. «No solo nos ayudó con el patrocinio, sino que cerró el bar para poder venir a ver a Sodom. ¿Cómo no vamos a tener un cariño especial?».

Tampoco se olvidan los gerentes de Steel Souls de José y Javi, del Fact 4, y de Vicky, sucesora de José tras la barra en el Comuneros junto a Omar. «Nos están apoyando de manera incondicional y hay que ser agradecido», sentencia con el firme deseo de que ambos locales «se llenen hasta la bandera».

La idea, por cierto, era marcarse un triplete sumando al bar La Playa en esta tanda de presentaciones. Lo que ocurre es que «el señor Chuchi está a tope con los conciertos de Akaldo y lo hemos tenido que posponer». La fecha, de momento, es una incógnita. Todo apunta, eso sí, a que habrá que esperar al «final del verano».



# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Jueves 4 de Julio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.932

# Uno de los heridos el Viernes de Toros recibió 30 puñaladas

El más grave también cuenta con un número indeterminado de heridas por arma blanca que le afectaron al pulmón • Los tres acusados, en prisión, imputados por tentativa de asesinato

VÍCTOR F. MORENO SORIA Uno de los heridos por la reyerta del Viernes de Toros, en la madrugada ya del Sábado Agés, un menor de edad de 17 años, recibió has-

ta 30 puñaladas, principalmente en sus extremidades. Sin embargo, el herido más grave, de 19 años, fue al que asestaron otro número indeterminado de heridas por arma blanca en el tórax, con afectación en el pulmón. Ambos se encuentran ingresados en el Complejo Hospitalario. Mientras tanto, la jueza que estaba de guardia del Juzgado de Instancia e Instrucción número 2, decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos, que están imputados por un delito de tentativa de asesinato.

Pág. 3

#### LA DUQUES DE SORIA DESPLIEGA SU ABANICO CULTURAL

La Fundación Duques de Soria, con la presencia de Carlos Zurita, en la imagen junto al resto de autoridades, arrancó ayer la temporada estival con un variado programa de actividades con el que permite acercarse a diferentes disciplinas a lo largo de las próximas semanas. El punto inicial fue la inauguración de la exposición 'Arquigrafías' en el Palacio de La Audiencia y el remate llegó con la lección magistral a cargo de la científica Laia Alegret Badiola. La lección magistral de este año de la programación de la FDS correspondió a la paleontóloga y académica de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Zaragoza, Laia Alegret Badiola. Antes de su conferencia, Alegret Badiola auguró que el planeta Tierra y la vida en él permanecerán en un futuro remoto



MARIO TEJEDOR

#### El alcalde de El Burgo defiende los 20M€ de inversión en su primer año de la legislatura

SORIA

El alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo, defendió ayer en el pleno de la localidad su gestión en el primer año de legislatura, con inversiones de presente y futuro que alcanzan los 20 millones de euros. Entre ellos se encuentran las obras de las travesías y el centro de salud de la Villa Episcopal. Pág. 8

#### Rey emplaza ahora a los presupuestos las ayudas de funcionamiento

El secretario del PSOE ve con cierto optimismo la Soria-Castejón Pág. 4

#### **FÚTBOL**



Protesta oficial del Numancia tras ser incluido en el grupo I de la 2ª RFEF

Pág. 13

#### **CASTILLA Y LEÓN**

## Sangría sin freno de autónomos que piden ayudas a la Junta para el relevo generacional

La Comunidad perdió 1.751 trabajadores por cuenta propia en el último año, casi 5 al día / Tradecyl insta a la región a recuperar la mesa de diálogo social

#### VALLADOLI

La sangría de trabajadores autónomos que sufre Castilla y León continúa sin freno, ya que en el último año desaparecieron 1.751, lo que representa casi cinco cada día. Ante esta

situación, tanto la Asociación de Personas Trabajadores Autónomos y Autónomas dependientes de Castilla y León (TRADECyL) como el sindicato Comisiones Obreras piden ayudas a la Junta para asegurar el

relevo generacional de los negocios de autónomos de la Comunidad. Por ello instan a la Junta a reabrir la mesa de diálogo social con el Ejecutivo regional para resolver las preocupaciones del colectivo. Pág. 9



## **OPINIÓN**

UNO DE LOS ACIERTOS del mandato de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León ha sido, en mi opinión, el esfuerzo por la reducción de los impuestos y tasas que carga la administración autonómica a los ciudadanos de la Comunidad. Es una apuesta fiscal que el presidente autonómico aplica al frente de su gabinete desde sus primeros momentos del mandato de la que nos congratulamos aquellos que preferimos que la administración afine sus engranejes y mejore su funcionamiento para desarrollar su labor a la perfección en base a un buen hacer en lugar de engrasarla artificialmente con una derrama de dinero extraído de los bolsillos de los ciudadanos que enmascare las carencias de una administración autonómica que debe ser modélica. Ya hemos visto qué ocurre en otras autonomías cuando el dinero público corre



AL SERENO **RICARDO G. URETA** 

### El futuro pasa por las universidades

como fuente que no cesa. Por tanto, aminorar la presión fiscal fuerza a la administración a optimizar el uso de los fondos que proceden de las tasas e impuestos, cosa que redunda en beneficio de todos. Uno de los campos en los que la Junta adelgazó las tasas fueron los precios de la matrícula de las asignaturas que cursan los

estudiantes enrolados en las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Es una iniciativa que persigue favorecer el acceso a la enseñanza superior para todos los jóvenes castellano leoneses, que se ha prolongado este curso. Pero, como en todo, siempre hay quien se atreve a ir más allá y a propósito de las tasas universitarias han sido los vecinos gallegos los que han roto la hucha y han decidido que estudiar en las universidades de su comunidad sea prácticamente gratuito. Galicia se ha convertido en la única comunidad en España en la que los alumnos que aprueben la EBAU y los de segundo curso y posteriores podrán estudiar una carrera totalmente gratis si cumplen los requisitos previstos. Para empezar ya tienen la matrícula bonificada al 99% los de primer curso que hayan pasado la prueba de acceso. Además, los de segundo curso y posteriores tampoco pagarán más que un 1% siempre que hayan terminado el año aprobando el 65% de los créditos en las carreras de ciencias y el 90% en las sociales. Para los que fallan en este requisito al menos se les han congelado las tasas. Galicia, que importa estudiantes a miles cada curso, nos enseña el camino para que las potentes universidades de Castilla y León sean capaces tanto de atraer nuevos alumnos como de facilitar el acceso a nuestros jóvenes a una educación superior. Pero de nada serviría si Castilla y León no es capaz de multiplicar los recursos que destina a sus universidades, una reivindicación que desde Burgos es un clamor que no cesa desde hace décadas sin que se sacie esa justificada demanda de sustento vital. Sigamos el camino gallego y fomentemos la educación universitaria como vector de futuro. Nos irá bien.

## Inexcusable obligación de la Junta con los autónomos y el comercio

LOS AUTÓNOMOS son esenciales en el dinamismo de una economía de mercado. Crean empleo propio y ajeno. Y en Castilla y León además lo hacen en zonas y territorios desamparados de los grandes polos industriales. Allá donde no alcanza la gran industria. La pérdida de autónomos no es un buen síntoma para la salud del mercado laboral. Fundamentalmente su presencia es multidisciplinar y no se focalizan en sectores determinados, aunque existan sectores más dados a la presencia de autónomos, que es lo que ahora se conocer como emprendedores, y que en muchos casos son el embrión de grandes proyectos empresariales. Muchas de las grandes compañías que hoy operan nacieron del empeño, la idea, el esfuerzo y la dedicación de un autónomo. Un autónomo fue Bill Gates cuando comenzó en un garaje a construir su Microsoft.

El colectivo ha lanzado un SOS que la Junta no debe desoir. Las grandes compañías no necesitan tanto de las administraciones, porque saben como desenvolverse en el mercado de las ayudas, las subvenciones y los apoyos necesarios para crecer, exportar y sujetarse en los tiempos de crisis. Los autónomos, los pequeños, sí requieren de ese respaldo del Estado al que tanto odia el descerebrado presidente de Argentina. Hay pocas cosas tan esenciales en la economía liberal como los autónomos. Y requieren la colaboración y el respaldo de los poderes públicos. Porque también contribuir a enriquecer y proteger el tejido autónomo es fortalecer el Estado de Bienestar, ese del que se beneficia el descerebrado presidente de Argentina, pero que se aprovecha para hacer viajes estériles de costes millonarios.

La Junta tiene que poner el foco y el empeño en los autónomos, como tiene que hacerlo en el pequeño comercio, que es parte de ese cosmos, tal y como viene advirtiendo este periódico. Pero no soltanto dinero sin control a la patronal del comercio regida por un indocumentado, que va anidando en puestos políticos e institucionales para vivir del cuento. Un indocumentado, de nombre Adolfo Sainz, que se dedica a trasegar billetadas de ayudas públicas sin transparencia ni control alguno. Comegambas hay en muchos ámbitos, y jetas, a manadas, que no se le olvide al consejero del ramo, Mariano Veganzones. Su consejería es la que tiene el reto de afrontar planes reales, no teóricos, ni repartos de dineros sin control, para favorecer al pequeño comercio y a la supervivencia y el impulso del tejido autónomo. Eso sí es liberal y no las paridas del descerebrado Milei. Y esta es la verdad. La pronuncie Agamenón o su porquero.

#### **RODERA**









#### **REGALADO**

### Igea y Fuentes, asco mutuo

CON EL FINAL del verano ha vuelto a aflorar Luis Fuentes, uno de los tipos más vagos y serviles que han conocido los 40 años de política autonómica, si no el más. Igea, en sus obsesiones patológicas, tiene enfilado a Fuentes. Siempre lo tuvo desde que éste decidió obedecer a Madrid y no apoyar al gran ídolo en las primarias trufadas de Ciudadanos. Luego se lo comió, primero con patatas en las listas, y luego con zanahorias en la presidencia de las Cortes, donde el endiosado doctor quería colocar a otra inútil de rango, Ana Carlota, luego rebautizada como Carlota, Amigo. Como ahora se lo ha tenido que comer sin masticar la consejera de Movilidad, impasible el ademán. Y así lleva sumando billetes desde 2015 por no pegar un palo al agua el salmantino, que en su mocedad renegaba de Castilla y León. Los billetes obraron en él una conversión más antológica que la de **Graham Greene**. Ahora se dedica al Corredor Atlántico, un asunto que lleva un par de lustros llenando retórica política, pero que desconocemos qué carajo es. A razón de 65.000 de vellón con acomodo en la vallisoletana calle Rigoberto Cortejoso. ¡Cómo le perturba a Igea que hasta una inutilidad semejante haya encontrado acomodo en el regazo del PP, lugar al que él siempre aspiró hasta que Mañueco lo puso de patitas en la calle aquel día de diciembre, que pasará a las historia como la fecha en la que la arrogancia, la altanería, la soberbia y el acoso sistemático salió de la Junta. Igea y Fuentes se profesaban un asco mutuo indisimulado. Pero Fuentes siempre se sometió como un lacayo indecente a los designios del docto doctor. No le lamía los zapatos porque para ello tenía que haber doblado el lomo y eso no está ni entre sus vicios ni entre sus virtudes. Es todo un disfrute comprobar como esos muchachos que vinieron a regenerar su ego a destajo se despellejan públicamente. Son una sentina de resentimieto, rencor y asco. Son lo que siempre fueron ¡Vaya calaña!

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

#### HERALDO-DIARIO DE SORIA **EL**

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

**DIRECTOR:** FÉLIX VILLALBA

REDACTORES JEFE: v Pilar Pérez

JEFES DE SECCIÓN:
Milagros Hervada (Local)
Félix Tello (Deportes)
José Ignacio Ruiz (Maquetación y

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL:

# Uno de los heridos el Viernes de Toros recibió 30 puñaladas en la calle Mesta

• El otro, el herido más grave, también cuenta con un número indeterminado de heridas por arma blanca que le afectaron al pulmón • A los tres agresores, ya en prisión, se les imputa un delito de tentativa de asesinato

#### **VÍCTOR F. MORENO** SORIA Uno de los heridos por la reyerta del Viernes de Toros, en la madrugada ya del Sábado Agés, un menor de edad de 17 años, recibió hasta 30 puñaladas, principalmente en sus extremidades, según ha podido saber Heraldo Diario de Soria de fuentes judiciales. Sin embargo, el herido más grave, de 19 años, fue al que asestaron otro número indeterminado de heridas por arma blanca en el tórax, con afectación en el pulmón. Ambos se encuentran ingresados en el Complejo Hospitalario de Soria, según ha podido saber este periódico.

Una jueza, la de guardia del Juzgado de Instancia e Instrucción número 2, decretó este martes el ingreso en prisión de los tres detenidos, los presuntos agresores en un establecimiento de hostelería de la calle Mesta. Se trata de dos personas de nacionalidad colombiana y uno marroquí. A todos ellos se les imputa un delito de tentativa de asesinato, e incluso se barajó inicialmente la calificación de homicidio, en vista de las graves heridas que presentaba uno de los agredidos.

Los agresores utilizaron una navaja y un cuchillo de grandes dimensiones, según han confirmado las mismas fuentes.

El relato de los hechos arranca sobre las cinco de la madrugada del Viernes de Toros al Sábado Agés, en un bar de la calle Rota de Calatañazor. Es ahí donde se produjo una discusión entre los agresores y los agredidos.

Las víctimas bajaron desde la 'Zona' hasta la calle Mesta, perseguidos por los otros tres, y es aquí donde se refugiaron en un establecimiento de hostelería y donde los agresores comenzaron a apuñalarlos. Todas las puñaladas se produjeron en el interior del bar.

Posteriormente, los agresores se dieron a la fuga, se dio aviso a la Policía los jóvenes de 17 y 19 años fueron trasladados hasta el Hospital Santa Bárbara, donde se recuperan de sus heridas.

El suceso conmocionó a la ciudad en medio de unas multitudinarias y tranquilas hasta ese mo-



El apuñalamiento se produjo en un bar de la calle Mesta. MARIO TEJEDOR

#### Dos colombianos y un marroquí, los acusados de los apuñalamientos

#### Los agresores utilizaron una navaja y un cuchillo grande

mento fiestas de San Juan, que se estaban desarrollando con absoluta normalidad y sin ningún tipo de incidente reseñable.

Como ha quedado referenciado, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de las lesiones sufridas tras la reyerta del Viernes de Toros, que se saldó con dos heridos por arma blanca que siguen

#### ingresados.

En la prolongación de las celebraciones del Viernes de Toros de San Juan es cuando se produjeron los apuñalamientos. Las llamadas al 112 alertaron de una reyerta en un establecimiento de la calle Mesta con una persona herida por arma blanca, si bien finalmente los servicios de emergencia atendieron a dos, con pronóstico reservado

La investigación sigue abierta hasta esclarecer totalmente lo ocurrido.

Una vez trasladadas las víctimas

#### Las puñaladas se registraron en el interior del establecimiento

Los heridos son un menor de 17 años y otro de 19 y siguen ingresados al hospital, fueron intervenidas quirúrgicamente de sus lesiones y pasaron a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los agresores, a los que se les acusa de tentativa de asesinato, se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión. El asesinato u homicidio en grado de tentativa se produce cuando un sujeto intenta matar a otro pero no lo consigue, por causas ajenas a su propia voluntad. Es decir, dicho sujeto tiene la intención de matar y actúa en consecuencia, pero no consigue el resultado que espera.

## MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA

**ESO, BACHILLER, FP** 

--- Profesor especializado ---Tel. 679 972 889. Julian



**POLÍTICA** 

**ACTUALIDAD** 

# El PSOE de Soria se suma a León y duda del sentimiento de Comunidad

La crisis desatada en el PSCyL tras la moción aprobada en la Diputación leonesa añade más voces en espera de que Tudanca ejerza «el liderazgo» que le reclamó la portavoz federal

#### JOSÉ SOSA SORIA

A la vía de agua abierta en el PSOE de Castilla y León por la posible autonomía leonesa, después de la aprobación en la Diputación de León de la moción de la UPL con el respaldo del PSOE, le salen nuevos brotes. En este caso, desde Soria donde el secretario provincial, Luis Rey, se adhiere a las tesis del PSOE leonés para poner en duda el sentimiento de pertenencia a Castilla y León. Un pronunciamiento que agudiza la crisis y vuelve a poner el foco en el líder autonómico del partido, Luis Tudanca. «Lo mismo pasa en Soria, no han sido capaces de vertebrar y generar un concepto unitario de Comunidad», des-

Los pronunciamientos de diferentes responsables del PSCyL no cesan desde la aprobación, hace ya una semana, de la moción por la autonomía leonesa. Un terremoto político en el que desde muchos sectores del partido se ha reclamado a Tudanca que ejerza su liderazgo, la última, la portavoz federal, Esther Peña el pasado lunes. Llamamientos que, de momento, no han sido atendidos. El secretario autonómico, ausente, limita su participación en la polémica a un comunicado que emanó de un consejo territorial con notables ausencias como León, Valladolid, o la propia Peña y en el que anunciaba una consulta a la militancia para fijar posición sobre el asunto.

La secretaria general del PSOE de Palencia y alcaldesa de la capital palentina, Miriam Andrés, ya expresó, en una entrevista en este medio, sus dudas sobre la fórmu-



Luis Rey durante su comparecencia en la sede del PSOE. HDS

la escogida por el partido para afrontar el debate. «Tudanca trabaja por un proyecto autonómico que pensé teníamos claro en el partido, pero veo que no», aseguró. Las dudas ahora también llegan desde Soria, la última provincia en sumarse al debate.

El secretario provincial del PSOE de Soria y diputado, Luis Rey, afirmó que lo ocurrido en León «y lo mismo pasa en Soria» es «consecuencia de las malas políticas del PP después de más de 35 años en

el Gobierno de la Junta». El líder socialista soriano incide en que desde las filas populares «no han sido capaces de vertebrar y generar un concepto unitario de Comunidad».

Desde Soria se considera que el problema parte de la falta de respuestas ante uno de los mayores problemas de la Comunidad, como es la despoblación. De nuevo, apunta al PP. «Es el máximo responsable de los problemas demográficos que tiene León, y es verdad

que los nuestros son seguramente anteriores» explicó añadiendo que «es una lástima que sea la única Comunidad Autónoma que no tiene una ley de despoblación, que no ha avanzado en ese ámbito». «Castilla y León es la Comunidad más despoblada, la que más población pierde, pero no tiene una ley para apostar por combatir la despoblación y apostar por el reto demográfico», insistió el secretario provincial del PSOE de Soria. .

Para Rey el «mal llamado» 'Lexit' es consecuencia directa de esas políticas que «han provocado un envejecimiento poblacional y una pérdida de población» que afecta gravemente a León y que «nosotros tuvimos antes». «Están padeciendo esa circunstancia y hace que algunos reivindiquen», explica.

Aunque con este contexto, el PSOE de Soria, según aseguró Rey «no está a favor de abrir melones territoriales en ningún territorio». Rey reitera que la apuesta debe ser «combatir la despoblación». «Desde el Gobierno de España se han puesto muchas medidas a lo largo del tiempo, algunas están dando frutos y la inversión demográfica en algunos territorios en parte está relacionada con estas medidas que se están tomando», afirmó. El secretario del PSOE de Soria subrayó que lo que hace falta en Castilla y León es que el Gobierno autonómico «cambie de signo». «Yo ya no espero que el Partido Popular haga algo por esta tierra, su tesis es que cuando menos seamos a más toca, y por eso, lo que toca es cambiar ese Gobierno algún día», remarcó. Para Luis Rey «esa será la única oportunidad» para territorios como León y Soria.

Las declaraciones de Rey siguen el mismo 'esquema' de las realizadas por Peña el pasado lunes, que tras asegura que le corresponde al secretario general del PSOECyL «el debate y el liderazgo» y las actuaciones que considere oportuno, apuntó a la responsabilidad del PP en la crisis. Peña culpó de la situación al «abandono» de la Junta y su «desgobierno durante los últimos 37 años», lo que, según sus palabras, provoca que «al final muchos se cansen». La portavoz de la Ejecutiva del PSOE acusó al PP de convertir a Castilla y León en una comunidad «estancada» en la que hay territorios «abandonados a su

La portavoz federal socialista calificó de «toque de atención» la aprobación de la moción por la autonomía leonesa, precisamente, ante el abandono que a su juicio somete la Junta de Castilla y León a la provincia. Pero deja puntualiza que en el PSOE que no están a favor de «fórmulas divisivas». «León no se va a ninguna parte, es la Junta de Castilla y León la que se ha ido de la provincia de León», afirmó Esther Peña.

#### TURNO DE UPL

«Hay que tener en cuenta que la moción se ha presentado por un grupo político, que es quien tiene que llevar a cabo las siguientes acciones», afirmó el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, sobre la moción en defensa de la autonomía de la Región Leonesa presentada por Unión del Pueblo Leonés en la Diputación de León y aprobada con el apoyo del Partido Socialista.

El delegado del Gobierno insistió en que dicha autonomía supone «una modificación de una ley orgánica», de forma que «dentro de esa modificación de la ley orgánica existe proceso que lleva su tiempo», a pesar de que «se lleva hablando durante muchas décadas de ello»

# Rey emplaza ahora la posible mejora de las ayudas de funcionamiento los presupuestos para 2025

Cree que Puente «nos va a ayudar» en la Soria-Castejón más allá de la realidad económica

J. S. SORIA

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, compareció ayer para hacer balance de la situación política tras las elecciones europeas y destacó los buenos datos del paro en la provincia. Además, avanzó que la posible mejora de las ayudas de funcionamiento llegará, en todo caso, en el marco de los presupuestos generales del Estado para 2025. Rey abordó también otras cuestionespendientes como la Soria-Calatayud o la reapertura de la Soria-Castejón.

El pasado mes de mayo el propio Rey explicó una propuesta para mejorar las ayudas de funcionamiento vinculada a la creación de empleo. Esa propuesta llegaba días antes de la reunión entre la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y las patronales. La reunión concluyó sin propuestas concretas. Ya en el marco de la campaña de las europeas Saiz visitó Soria reiterando que era momento de «evaluar» esas ayudas sin proponer o asegurar mejoras concretas.

Rey explica ahora que «la información es que si hay una modificación tendrá que ser con el Presupuesto» añadiendo que «esperamos que lo de los autónomos se resuelva antes y que con los presupuestos se mejoren las ayudas». El líder socialista incidió en que este son los términos en los que se habló con Saiz durante su visita a Soria y señalo que la elaboración de las cuentas del Estado para 2025 ya está en marcha y «va a avanzar rápido». La presentación podría llegar a finales de verano.

No obstante, cabe recordar que la cuestión presupuestaria puede verse de nuevo alterada por la resolución del Gobierno de Cataluña y los pactos del PSOE con los numerosos socios de Gobierno. «Debemos dejar pasar el verano y espero que los presupuestos incorporen las mejoras», insistió.

Rey también ofreció algunas novedades sobre aspectos vinculados a las conexiones ferroviarias de la provincial. Es el caso de la 'lanzadera' al AVE a través de VTC a Calatayud. El líder socialista explicó que hace unos días hubo una reunión con Renfe en la que se abordó la posibilidad de levantar el requisito del empadronamiento para ese servicio. «Dijimos que había que solucionarlo, que no tiene sentido, y ahora hay que buscar la fórmula legal para hacerlo porque no puede ser como se hizo la prórro-

ga, con una orden», indicó. Rey aseguró que Renfe «nos da la razón y espero que no sea como a los tontos» reiterando que «no tiene sentido limitarlo cuando de media a lo mejor hay un viaje al día no tiene sentido limitarlo a los empadronados».

Con respecto a la Soria-Castejón, cuyo estudio debe presentarse el día 6 ante el Ministerio, Rey explicó que en la reciente reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se le trasladó la necesidad de que Soria acceda a la información «en cuanto se tenga» y se insistió en que «probablemente desde el punto de vista económico no sea favorable, pero hay que incorporar el concepto social». Rey destacó la «receptividad» del ministro. «Me llevé una muy buena sensación de la reunión y creo que nos va a ayudar en esto», sub-

## Rebajas «muy atractivas» por el género y un 30% en descuentos

FECSoria vuelve «al concepto original» y da salida a los productos no vendidos

#### SORIA

FECSoria vuelve este verano al concepto original de rebajas (dar salida al género que no se ha vendido) y han iniciado una campaña repleta de los artículos de temporada que no han tenido salida durante la primavera, marcada por una meteorología adversa.

Y es que esta semana arrancaban las rebajas de verano en los comercios de Soria y de la Comunidad que poseen grandes stocks que salen ahora a la venta con descuentos que superan el 30%, según explican los comerciantes en un comunicado.

El cartel de rebajas en la capital soriana se ha colocado esta semana, coincidiendo con el final de las fiestas de San Juan, mientras que a finales de junio lo hicieron en otros establecimientos y superficies de la provincia, en la misma línea que las grandes marcas.

FECSoria explica que «mantiene la confianza en dar salida al género», especialmente numeroso en los comercios de ropa y calzado, y conseguir, así, inyectar la necesaria liquidez de la que no han disfrutado los establecimientos durante la pasada primavera. «Máxime en un año en el que los comerciantes estamos sobrellevando el encarecimiento del género, sujeto a una elevada inflación», apunta el presidente de la Condefederación de Comercio de Castilla y León, el soriano Adolfo Sainz.

«Van a ser unas rebajas muy atractivas, porque hay mucho género acumulado en las tiendas. Confiamos en que sea una buena campaña y animamos a que la gente salga de compras y aproveche las ofertas del comercio local», matizó Sainz, defensor a ultranza del comercio de proximidad.

De esta forma, FECSoria encara la campaña con optimismo, aprovechando nuevamente la ocasión «para reclamar a la administración que ordene y regularice las rebajas, estableciendo para ellas periodos



Imagen de rebajas este miércoles en la capital soriana. MARIO TEJEDOR

limitados en el tiempo para proteger de igual forma tanto al consumidor, como al pequeño comercio, que no es capaz de mantener la guerra de precios con márgenes escasísimos a la que le someten las grandes cadenas y la venta online», se quejan. «Vemos que así las rebajas han perdido su sentido, que es el de dar salida a los productos que no se han vendido en campaña a un precio más barato», explica Sainz.

Según el estudio de la Asociación Española de Consumidores (OCU), cada español que acuda a las rebajas de verano se gastará una media de 104 euros, lo que supone 15 euros más que en el mismo periodo de ofertas del año pasado.

Y es que hay que tener en cuenta un dato preocupante, y es que el 18% de los comercios de Soria han cerrado en los últimos diez años. Estos datos reflejan la «preocupante» situación que vive el pequeño comercio en la provincia que, a día de hoy, cuenta con 1,312 locales abiertos y emplea a 5.000 trabajadores, lo que supone el 8% del PIB provincial.

El sector comercio en Castilla y León emplea a 140.000 personas, cuenta con 33.000 locales comerciales, supone el 25% de los autónomos de la comunidad y aporta el 9% del PIB regional. Unas cifras «importantes» en opinión del presidente de Conferco, que convierten al sector en «estratégico», tanto en la Comunidad castellano y leonesa, como en España, y que le hacen merecedor de «una mayor sensibilidad por parte de las administraciones»

La Confederación de Comercio de Castilla y León integra a las nueve organizaciones que representan al sector de las nueve provincias que forman la Comunidad, en la que se encuentra la Federación de Empresarios del Comercio de Soria.



Vista general del complejo de la Juventud en la tarde de ayer. MARIO TEJEDOR

### La Juventud da la bienvenida al verano

San Andrés también está abierto y hoy se suma el Castillo

#### SORI

Pasó San Juan, llegó el verano y abrieron las piscinas de la capital. Con la 'previa' del San Andrés que inauguró la temporada estival antes de San Juan por los problemas surgidos en La Juventud, las piscinas de la capital recibieron sus primeros baños.

La principal novedad es la apertura de la piscina de la Juventud una vez resueltos los diferentes problemas encontrados en la infraestructuras y que habían provocado que estuviera cerrada durante las últimas semanas. De la misma forma, se mantiene abierta la piscina

del San Andrés y la previsión es que desde hoy se pueda disfrutar de las instalaciones del Castillo, que mantiene este año su carácter gratuito. Las piscinas de la capital abren sus puertas a las 11.30 horas y cierran a las 20.30 horas, según la información municipal.

## Sensorización de desagüe para Cuerda del Pozo y Buitrago

Inversión de la Confederación del Duero

#### SOF

La Confederación Hidrográfica del Duero ha licitado por importe de 3,9 millones de euros el contrato para la instalación, puesta en marcha y renovación de la sensorización de los órganos de desagüe de las presas del Estado gestionadas por el Organismo, así como la mejora de las infraestructuras hidrometereológicas ubicadas en embalses de la cuenca. En la lista se encuentran el embalse de la Cuerda del Pozo y el Campillo de Buitrago.

El objetivo es lograr una adecuada gestión y uso eficaz del agua, a través de la mejora y ampliación de las funcionalidades del Sistema Automático de Información Hidrológica SAIH Duero.

La finalidad del contrato es que todos los órganos de desagüe de las presasgestionadas por la CHD queden sensorizados e integrados en el SAIH del Organismo de cuenca. Asimismo, se considera necesario llevar a cabo trabajos de mejora en los sistemas de información y en las infraestructuras existentes, incluyendo la renovación de algunas estaciones meteorológicas.



Y OTROS RECONOCIMIENTOS Lunes a Viernes Mañanas de 09:30 a 13:30 horas. Tardes de 16:30 a 18:30 horas.

Julio y Agosto: Horario de mañana <u>C/ Santo Domingo de Silos, 1 . Soria</u> Registro Sanitario JCYL 42-C2510-0001 Registro DGT SO- 0001

Ágreda: miércoles, de 16:00 a 19:30 horas Registro sanitario 42-C2510-0003 Cita previa: 975 212 641 crmsoria@cruzroja.es



El duque de Soria, Carlos Zurita, saluda al director general de Caja Rural de Soria, Domingo Barca, antes del inicio de la lección magistral. M. TEJEDOR

## La FDS despliega su abanico cultural

La exposición 'Arquigrafías' y la lección magistral de la científica Laia Alegret Badiola marcan el inicio de la programación estival organizada por la Fundación en Soria

#### JOSÉ SOSA soria

El intenso verano cultural de Soria tiene ya activo a uno de sus principales atractivos. La Fundación Duques de Soria abrió ayer el amplio y variado programa de actividades con el que permite acercarse a diferentes disciplinas a lo largo de las próximas semanas. El punto inicial fue la inauguración de la exposición 'Arquigrafías' en el Palacio de La Au-

diencia y el remate llegó con la lección magistral a cargo de la científica Laia Alegret Badiola. A partir de ahora llegarán actividades académicas, seminarios, conferencias y las lecturas organizadas en el Centro Internacional Antonio Machado.

La Audiencia acoge desde ayer y hasta el 29 de julio la exposición 'Arquigrafías' de la arquitecta, Mariasun Salgado de la Rosa, que refleja sus inquietudes acerca del territorio, el espacio y los materiales, principalmente y representa los conflictos entre la arquitectura y el entorno, concretamente los que se derivan de la masificación urbana y la hiper-densidad. La muestra está comisariada por María López.

La arquitecta señaló que las piezas de la exposición buscan formas y relaciones con las matemáticas, el urbanismo y con lo que se ve a vista de pájaro. Asimismo, apuntó que cuenta con una colección de planchas de este formato que busca esta armonía y luego también el corte que simboliza el vacío que forma parte de la arquitectura y del territorio, según recoge Ical.

La lección magistral de este año de la programación de la FDS correspondió a la paleontóloga y académica de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Zaragoza, Laia Alegret Badiola.

Antes de su conferencia, Alegret Badiola auguró que el planeta Tierra y la vida en él permanecerán en un futuro remoto, pero «quizás» las condiciones climáticas no serán las idóneas para el homo sapiens, debido a la velocidad de emisiones de los gases invernadero y el calentamiento asociado, que «no tienen precedentes en 66 millones de años», según recoge Ical.

La científica abordó los procesos de cambio climático con base al pasado geológico, ya que, «analizar el cambio climático con series históricas, con lo que ha ocurrido en las últimas décadas, no es suficiente para ver si el hombre ha ejercido un cambio significativo sobre el clima del planeta».

Laia Alegret participó en la expedición a Zelandia, un continente sumergido bajo las aguas del Pacífico al 94 por ciento a 5.000 profundidades, por lo que los sondeos que extrajeron los investigadores del fondo marino fueron un «descubrimiento nuevo». «Los dos objetivos principales de la expedición era estudiar los cambios climáticos del pasado.

La investigadora contribuyó con el estudio de miles de microfósiles obtenidos en seis perforaciones del fondo marino del nuevo continente, con una superficie sumergida de unos cinco millones de kilómetros cuadrados. Los resultados de esos estudios cambiaron lo poco que se sabía sobre este continente oculto, según Laia Alegret. «Nos han permitido conocer cómo evolucionó como un continente independiente tras separarse de Australia y la Antártida hace 80 millones de años, cómo cambió la profundidad de sus mares a lo largo del tiempo, en qué momentos emergió y se hundió, condicionando las migraciones de las especies, las corrientes oceánicas y el clima global», indicó, según recoge

# 72 alumnos sorianos concurrirán a la segunda oportunidad con la prueba extraordinaria de EBAU

Los exámenes se celebrarán desde el lunes de la próxima semana y acudirán los estudiantes que no aprobaron Bachillerato o que no superaron el primer test

#### SOR

Un total de 912 estudiantes del distrito de la Universidad de Valladolid (Valladolid, Segovia, Soria y Palencia) se examinará durante los días 8, 9 y 10 de julio en la convocatoria extraordinaria de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU). En Soria serán 72 alumnos los que concurran al examen, según informó la Universidad.

Una convocatoria a la que acuden los alumnos que no aprobaron algunas asignaturas de Bachillerato o que no superaron la prueba en la convocatoria ordinaria, así como las personas que desean mejorar su nota. Por campus, Valladolid es la provincia con mayor número de matriculados (552) y le siguen Segovia (156), Palencia (132) y Soria (72). De los 912 estudiantes que realizarán las pruebas la próxima semana, 149 se presentan únicamente para mejorar la calificación ya obtenida en la convocatoria ordinaria.

Los alumnos se examinarán durante la primera jornada, el lunes 8 de julio, de Lengua Castellana y Literatura (9 a 10,30 horas), Historia de España / Historia de la Filosofía (11,30 a 13 horas) y Primera Lengua Extranjera II (16,30 a 18 horas). El res-

Lengua Castellana abre los exámenes a primera hora

La segunda prueba tiene tres días de duración: del 8 al 10 de julio

to de los días se destinará a la realización de las pruebas de las materias específicas. El rector de la Universidad de Valladolid (UVa), Antonio Largo, apunta que le «faltan datos» para valorar la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) que han acordado las doce comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), tras la firma de un documento firmado el pasado lunes en Salamanca y que propone homogeneizar la entrada a la educación universitaria unificando los sistemas de evaluación y corrección.

En este sentido, señaló que necesita conocer las propuestas «concretas», ya que solo tiene conocimien-

to por las noticias de los medios de comunicación y esperará a saber lo que se propone, cómo y los plazos. En todo caso, realizó una reflexión para reiterar la necesidad de «homogeneizar» la prueba a nivel estatal, puesto que existe un distrito único de acceso a la universidad en España.

Largo apostó por trabajar para «homogeneizar, todo lo posible» este examen y así que todos los alumnos jueguen con las mismas condiciones. «Todas las iniciativas que vayan en ese sentido son bienvenidas pero hay que hacerlas de manera consensuada y es importante escuchar a los técnicos de la EBAU y vicerrectores que conocen la materia», añadió.

Puso como ejemplo el examen MIR (Médico Interno Residente), que se celebra igualmente el mismo día y a la misma hora todos los graduados de Medicina, con independencia del lugar donde hayan cursado sus estudios.



La CE autoriza la importación de dos variedades de maíz. HDS

## Vía libre al maíz transgénico como alimento y pienso

Europa autoriza la importación de dos variedades modificadas genéticamente

SORIA

La Comisión Europea autorizó dos cultivos de maíz modificado genéticamente y renovó la autorización de otro cultivo de maíz modificado genéticamente como alimento para humanos y pienso, además de renovar el permiso para la entrada de otra variedad de maíz este tipo.

Cabe señalar que las decisiones de autorización de la Comisión sólo permiten la importación de este maíz modificado genéticamente para su uso en alimentos y piensos para animales, pero no su cultivo en la UE.

Se denomina maíz transgénico a cualquier variedad de maíz modificado mediante técnicas de ingeniería genética para que exprese genes de otros organismos, tenga un crecimiento acelerado o un tamaño más grande.

No obstante, desde Bruselas aseguran que este maíz ha sido sometido a un procedimiento de evaluación exhaustivo y estricto, que garantiza un alto nivel de protección de la salud humana y animal, y del medio ambiente. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) emitió una evaluación científica favorable en la que se concluye que este maíz modificado genéticamente es tan seguro como sus homólogos convencionales.

Las autorizaciones tienen una validez de diez años y cualquier producto elaborado a partir de estos cultivos modificados genéticamente estará sujeto a las estrictas normas de etiquetado y trazabilidad de la UE. La Comisión te-

nía la obligación legal de decidir sobre estas autorizaciones después de que los Estados miembros no alcanzaran una mayoría cualificada ni a favor ni en contra de la autorización en el Comité Permanente ni en el Comité de Apelación posterior.

Estas autorizaciones tienen implicaciones importantes tanto para el sector agrícola como para los consumidores europeos. Por un lado, permiten la importación y el uso de estos maíces transgénicos en alimentos y piensos, abriendo nuevas oportunidades comerciales y de abastecimiento para la industria.

Por otro lado, la seguridad alimentaria y medioambiental sigue siendo la prioridad principal, con un riguroso sistema de evaluación y monitoreo que garantiza la protección de la salud pública y del entorno natural. Esto refleja el delicado equilibrio que la Comisión Europea debe mantener entre fomentar la innovación y preservar los más altos estándares de seguridad

Y es que cabe recordar que la autorización de estos cultivos modificados genéticamente se enmarca dentro del sólido sistema regulatorio de la Unión Europea, respaldado por la evidencia científica proporcionada por la EFSA. Este organismo independiente y experto en seguridad alimentaria desempeña un papel crucial en la evaluación exhaustiva de los riesgos y beneficios asociados a este tipo de innovaciones agrícolas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CEREALES Y GIF                                                                                                                    | RASOL                                                                                             |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Semana<br>anterior                                                                                                                | Variación                                                                                         | Semana<br>actual                                                                            |
| Frigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 206                                                                                                                               | -5                                                                                                | 201                                                                                         |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190                                                                                                                               | -3                                                                                                | 187                                                                                         |
| Centeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179                                                                                                                               | -5                                                                                                | 174                                                                                         |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                 | -                                                                                                 | -                                                                                           |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Semana<br>anterior                                                                                                                | Variación                                                                                         | Semana<br>actual                                                                            |
| Trigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230                                                                                                                               | -7                                                                                                | 223                                                                                         |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207                                                                                                                               | -5                                                                                                | 202                                                                                         |
| Centeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                 | -                                                                                                 | -                                                                                           |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                 | -                                                                                                 | -                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GANADO VACI                                                                                                                       | JNO                                                                                               |                                                                                             |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Semana                                                                                                                            | Maniani (m                                                                                        | Semana                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | anterior                                                                                                                          | Variación                                                                                         | actual                                                                                      |
| Añojos Extra 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                 | -                                                                                                 | -                                                                                           |
| Añojos Primera 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                 | -                                                                                                 | -                                                                                           |
| Añojos Segunda 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                 | -                                                                                                 | -                                                                                           |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Semana                                                                                                                            |                                                                                                   | Semana                                                                                      |
| LUNDA DEL EBRU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anterior                                                                                                                          | Variación                                                                                         | actual                                                                                      |
| Añojos Extra menos 280 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,65                                                                                                                              | -0,01                                                                                             | 5,64                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                             |
| Añojos Primera 281-320 kilos<br>Añojos Segunda 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,47<br>-<br><b>GANADO OVI</b>                                                                                                    | -0,01<br>-<br>NO                                                                                  | 5,46<br>-                                                                                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>GANADO OVI</b><br>Semana                                                                                                       | NO                                                                                                | Semana                                                                                      |
| Añojos Segunda 281-320 kilos<br>MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GANADO OVI<br>Semana<br>anterior                                                                                                  | -                                                                                                 | Semana<br>actual                                                                            |
| Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>GANADO OVI</b><br>Semana                                                                                                       | NO                                                                                                | Semana                                                                                      |
| Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                                                                      | GANADO OVI<br>Semana<br>anterior<br>6,55                                                                                          | NO                                                                                                | Semana<br>actual<br>6,65                                                                    |
| Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                  | GANADO OVI<br>Semana<br>anterior                                                                                                  | NO                                                                                                | Semana<br>actual                                                                            |
| Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                                                                                                                                                           | GANADO OVI<br>Semana<br>anterior<br>6,55                                                                                          | NO                                                                                                | Semana<br>actual<br>6,65                                                                    |
| Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                                                                      | GANADO OVI<br>Semana<br>anterior<br>6,55                                                                                          | NO                                                                                                | Semana<br>actual<br>6,65<br>-<br>4,49                                                       |
| Añojos Segunda 281-320 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                                                                                                                                                           | GANADO OVI<br>Semana<br>anterior<br>6,55<br>-<br>4,49<br>Semana                                                                   | Variación                                                                                         | Semana<br>actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana                                             |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                 | GANADO OVI  Semana anterior  6,55  4,49  Semana anterior  6,06                                                                    | Variación                                                                                         | Semana<br>actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual<br>6,06                           |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                             | GANADO OVI  Semana anterior  6,55 - 4,49  Semana anterior                                                                         | Variación                                                                                         | Semana<br>actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual                                   |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                 | GANADO OVI  Semana anterior  6,55  4,49  Semana anterior  6,06                                                                    | Variación  Variación  Variación                                                                   | Semana<br>actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual<br>6,06                           |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 2-15 kilos Cordero pascual 2-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                               | GANADO OVI  Semana anterior  6,55 - 4,49  Semana anterior  6,06 - 4,56  GANADO PORO Semana                                        | Variación  Variación  Variación                                                                   | Semana<br>actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual<br>6,06                           |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                 | GANADO OVI  Semana anterior  6,55  - 4,49  Semana anterior  6,06  - 4,56  GANADO PORO                                             | Variación  Variación  Variación                                                                   | Semana<br>actual<br>6,65<br>-<br>4,49<br>Semana<br>actual<br>6,06<br>-<br>4,56              |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 2-15 kilos Cordero pascual 2-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                               | GANADO OVI Semana anterior 6,55 - 4,49 Semana anterior 6,06 - 4,56 GANADO PORO Semana anterior 1,84                               | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  O,01                                       | Semana actual 6,65 - 4,49 Semana actual 6,06 - 4,56 Semana actual                           |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                                                                     | GANADO OVI  Semana anterior  6,55  - 4,49  Semana anterior  6,06  - 4,56  GANADO PORO  Semana anterior                            | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  Variación                                  | Semana actual 6,65 - 4,49 Semana actual 6,06 - 4,56                                         |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                                          | GANADO OVI Semana anterior 6,55 - 4,49 Semana anterior 6,06 - 4,56 GANADO PORO Semana anterior 1,84                               | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  O,01                                       | Semana actual 6,65 - 4,49 Semana actual 6,06 - 4,56 Semana actual                           |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs.                                         | GANADO OVI Semana anterior 6,55 - 4,49 Semana anterior 6,06 - 4,56 GANADO PORO Semana anterior 1,84                               | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  0,01 0,01 -                                | Semana actual 6,65 - 4,49 Semana actual 6,06 - 4,56 Semana actual 1,85 2,06                 |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 2-15 kilos Cordero pascual 2-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs.                                   | GANADO OVI Semana anterior 6,55 - 4,49  Semana anterior 6,06 - 4,56  GANADO PORO Semana anterior 1,84 2,05                        | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  O,01                                       | Semana actual 6,65 - 4,49 Semana actual 6,06 - 4,56 Semana actual 1,85                      |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs.                                         | GANADO OVI  Semana anterior  6,55  - 4,49  Semana anterior  6,06 - 4,56  GANADO PORO  Semana anterior  1,84 2,05 - Semana         | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  0,01 0,01 -                                | Semana actual 6,65 - 4,49 Semana actual 6,06 - 4,56 Semana actual 1,85 2,06 - Semana actual |
| MERCADO DE SEGOVIA Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero pascual 2-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA Normal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs.  LONJA DEL EBRO | GANADO OVI  Semana anterior  6,55 - 4,49  Semana anterior  6,06 - 4,56  GANADO PORC  Semana anterior  1,84 2,05 - Semana anterior | Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  Variación  Variación | Semana actual                                                                               |



## **PROVINCIA**

# Pardo defiende los 20M€ de inversión en El Burgo de Osma

• El PSOE pregunta por el pasaporte turístico y por el programa Crecemos

SANDRA GUIJARRO ELBURGO El Ayuntamiento de El Burgo de Osma dio a conocer ayer, en sesión ordinaria, la inversión del equipo de gobierno, que asciende a más de veinte millones de euros y reflejó «la transparencia» en la gestión y el trabajo de un gobierno que cumple un año de legislatura. Entre las inversiones, se encuentra el proyecto de la travesía de la N-122, de unos 8,5 millones de euros, así como el Centro de salud, «un pro-

N-122, de unos 8,5 millones de euros, así como el Centro de salud, «un proyecto que va a salir a licitación de manera inmediata con una inversión de más de seis millones de euros», aseguró el alcalde, Antonio Pardo.

Asimismo, el Ayuntamiento se encuentra pendiente de la reforma de la Estación de Autobuses para acondicionar el edificio, que asciende a 750.000 euros; además de la intervención arqueológica de la falda del Castillo de Osma, «fruto de la visita del ministro Iceta y que el Ayuntamiento pretende que se continúe investigando», señaló Pardo. Todas estas actuaciones «supondrán una inversión de casi 16 millones de euros durante el año 2025», añadió.

Además, el equipo de gobierno se encuentra inverso en la renovación del alumbrado público, posible mediante fondos europeos por importe de 2,2 millones de euros, una obra que «tiene que estar terminada en el mes de noviembre», afirmó. En este aspecto y respondiendo al socialista Héctor Ventosa sobre la duda de si existía un proceso judicial sobre el proyecto, Pardo manifestó «el Ayuntamiento ha ganado esa sentencia a la que se refería el señor Ventosa en referencia a una re-



Imagen del pleno este miércoles en El Burgo de Osma. SANDRA GUIJARRO

clamación sobre la licitación de la redacción del proyecto en la que se desestima el recurso contencioso administrativo» y pidió «cierto respeto y cuidado» al Partido Socialista.

Desde el Consistorio, también se contemplan otras inversiones que superarán los cuatro millones de euros, como el abastecimiento de las redes de agua, de más de un millón de euros; la continuación de las obras de La Serna, con la intervención en las calles Los Linares y Juan de Juni; o un pro-

yecto de autoconsumo financiado con fondos europeos que, junto al de alumbrado público, «mejorara de manera clara los gastos durante el año 2025», señaló el alcalde.

En la sesión ordinaria se manifestó que se trata de una inversión «preparada y trabajada», aunque el equipo de gobierno está enfocado en la puesta en marcha de otras actuaciones, como las obras en el Centro Cultural San Agustín, que rondarían los 2,9 millones de euros; así como «una pequeña intervención en el castro, la parte alta del yacimiento de Uxama», que rondará los 40.000 euros.

Por otro lado, Pardo manifestó que «hay que sacar tiempo» para licitar la gestión de los cementerios y el tanatorio, la Residencia del Carmen, «que presenta un ligero retraso por la acumulación de tareas» y continuar con la negociación de los trabajadores del Ayuntamiento.

En cuanto al Plan de Acción de Empleo, se ha llevado a cabo un «refuerzo de personal que ha permitido atender mas coherentemente los servicios municipales». Se ha aprobado la oferta para 2024 con «10 puestos de trabajo y ya se han convocado dos plazas de policías locales a través de la convocatoria de la Junta». De este modo, la plantilla municipal, entre fijos, fijos discontinuos, contratados temporales, asciende a «mas de 90 personas», apuntó Pardo. Además, el alcalde aprovechó para afirmar que se ha producido un aumento de la población «sobre todo extranjera». En enero, los datos del INE reflejaban 5.205 habitantes, ahora se han contabilizado 5.302 habitantes.

Encomercio, el Ayuntamiento se encuentra «trabajando para terminar la próxima edición de los Bonos Comercio», para lo que se destinan 150.000 euros. En la pasada edición participaron 44 establecimientos, se descargaron unos 15.000 bonos y supuso una facturación de casi 500.000 euros.

Tras el repaso de las diferentes intervenciones del equipo de gobierno, Pardo aludió ala «transparencia informativa», pero quiso tratar cuestiones con relación a una nota recibida por parte del gobierno socialista. El alcalde recriminó a la oposición que «se han propuesto proyectos que han carecido de su apoyo» y sobre la «falta de eficacia» con respecto al Centro de Salud, Pardo hizo referencia a la presentación de una moción en las Cortes para adelantar el proyecto, ante la que el Partido Socialista «se abstuvo», lo que refleja el «doble discurso que no conduce a nada» por parte de la oposición.

Desde la bancada socialista, José Peñalba apeló «al buen trabajo realizado», así como «al catálogo de buenas intenciones» del PP, a quien le manifestó una serie de preguntas con relación a las negociaciones «bloqueadas» del convenio de trabajadores y trabajadoras y los «retrasos» en los pagos de las nóminas así como a la existencia de un protocolo de sustitución de personal para cubrir las baja. Desde el PP, se afirmó que «no existe ningún bloqueo» y que el Ayuntamiento «paga hasta el último euro de lo que puede responder a cualquier trabajador», además de contar «con una plantilla amplia» para «reajustar las cosas».

En relación al pasaporte turístico, el PSOE preguntó sobre la situación en la que se encuentra y el número de establecimientos adheridos al proyecto, a lo que el teniente de alcalde Miguel Ángel Miguel (Vox), respondió que «la información se encuentra en el portal de trasparencia de la sede del Ayuntamiento».

Desde el grupo socialista, también se preguntó sobre la financiación de los programas de conciliación como Crecemos, a lo que el alcalde respondió que «hace tiempo que la Junta no se encarga de ello». Sobre la falta de convocatoria de vivienda pública desde el año 2019, «se realizara en cuanto se incorpore el concejal del área», recalcó. Con respecto a la ordenación del tráfico en Osma, Pardo manifestó que se encuentra «perfecta» y señaló que «si algún ciudadano tiene algún problema que acuda al Ayuntamiento a trasmitirlo», puntualizó.

## Siete municipios sorianos acogerán actuaciones del IV Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León

Uno de los estrenos del Festival parte de la cantante soriana Mara Row

#### SORI

Siete municipios de la provincia de Soria acogerán actuaciones en el marco del IV Festival Escenario Patrimonio de Castilla y Léon. La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, presentó ayer en el Centro Cultural Miguel Delibes el IV Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, que se desarrollará del 5 de julio al 1 de septiembre con 63 representaciones-siete en cada una de las provincias de la Comunidad- que contarán con la participación de 63 compañías con un total de 146 artistas, a los que hay que sumar los más de 500 músicos del programa de bandas de música. Las localidades de Soria con actuaciones son San Esteban de Gormaz, Langa de Duero, Ólvega, Yanguas, Almazán, Molinos de Duero y Monteagudo de las Vicarías.

Martínez ha destacado «la relevancia de este festival, que combina la riqueza cultural, patrimonial y turística de Castilla y León, para mostrarla en un evento que se desarrolla en todas y cada una de las provincias de la Comunidad ».

El Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León apuesta por las industrias culturales de la Comunidad, de forma que todas las actuaciones son de compañías y artistas regionales, poniendo en valor la creatividad y la calidad de las producciones hechas aquí. En la programación para este verano 2024, se podrá disfrutar de 63 representaciones, siete en cada una de las provincias de la Comunidad, que in-

cluirán 22 espectáculos teatrales, seis de circo y magia, cuatro de danza, 18 espectáculos musicales y 13 actuaciones de la mano de la Federación de Bandas de Castilla y León.

La programación incluye siete obras de estreno o preestreno, lo que muestra la enorme calidad que encierra. Uno de los estrenos es de una cantante vinculada a Soria, donde comenzó su trayectoria musical, Mara Row. Así, se podrá disfrutar de "Txocani', de la compañía Mara Row en Trigueros del Valle; 'Antepresentes', de Alicia Maravillas en Arévalo; Es más feroz la vida', de la mano de Delgado en Toro; 'Mujer.es a flor de piel', de Inspira Danza en Mombuey; 'Romancero español', de Crispín D'Olot en Cidad de Valdeporres; 'Barney Kessel Tribute', de Victor Antón en Grijalba y

'Soñando con la magia', de Luis Joyra en Las Navas del Marqués.

El programa de 2024 recoge una gran pluralidad de propuestas, desde espectáculos para la primera infancia y familias hasta las instalaciones artísticas y musicales más performativas, pasando por géneros y apuestas tan dispares como la danza, el teatro dramático, el teatro de calle o el jazz. El Festival Escenario Patrimonio de Castillay León llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor el destacado patrimonio artístico, que incluye monumentos religiosos, civiles y militares, así como patrimonio industrial y paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos cono-

#### Conferencia sobre la Antártida en Villar del Río

#### SORIA

El Polo Sur y Tierras Altas quedan un tanto lejos, pero a mediados de julio las experiencias desde la Antártida quedarán al alcance. El próximo sábado 13 de julio la Antártida será el foco de atención. A las 12.30 horas, en el Salón Público de Villar del Río, el físico Abel Calle, de la UVa y el Grupo de Óptica Atmosférica (GOA), compartirá su experiencia en la base argentina de Marambio, en la Antártida. Calle hablará sobre los primeros exploradores antárticos, los problemas medioambientales relacionados con el cambio climático en los polos, y la vida en una base antártica con actividad continuada en invierno y verano.

# Sangría sin freno de autónomos que piden ayudas a la Junta para el relevo generacional

• La Comunidad perdió 1.751 trabajadores por cuenta propia en el último año, casi cinco al día • La Asociación Tradecyl insta a Castilla y León a recuperar la mesa de Diálogo Social y crear un consejo específico

MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID Castilla y León sufre una sangría constante sin freno de trabajadores autónomos de la Comunidad. Y es que los datos del Análisis Trimestral del Trabajo Autónomo del cuarto trimestre de 2023 revelan que el año pasado se perdieron 1.751 trabajadores autónomos con respecto a los anteriores datos de 2022 publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por ello, tanto la Asociación de Personas Trabajadores Autónomos y Autónomas dependientes de Castilla y León (Tradecyl) como el sindicato Comisiones Obreras piden ayudas a la Junta para asegurar el relevo generacional de los negocios de autónomos de la Comunidad. Por ello instan a la Junta a reabrir la mesa de diálogo social de manera que se puedan resolver y atender las preocupaciones de este colectivo. «El papel de las administraciones es determinante, hacemos un llamamiento para que se atienda la falta de relevo generacional», recalcó en la presentación de los datos la secretaria de Tradecyl, Ana María Vallejo, que calificó de «preocupante» la situación de los autónomos de Castilla y León.

Según el análisis, los autónomos físicos representan un 62% del total de los trabajadores por cuenta propia de la Comunidad. Además se pone especial énfasis en la importancia del medio rural, que supone un 27,1% del total de autónomos. «Es una llamada de atención sobre los negocios que son viables y que se están perdiendo», aclaró Vallejo. Y es que la despoblación lastra la demografía de la Comunidad. Vallejo afirmó que Castilla y León «pierde día a día autónomos», y que la población es cada vez más envejecida, siendo «más dramática» la situación del medio

Por ello, desde Tradecyl aseguran que, aunque la Junta haya impulsado políticas de subvenciones para los trabajadores autónomos, estás son «ineficaces» ya que «no fomentan el relevo generacional



Imagen de archivo de un trabajador autónomo en Castilla y León. E.M.

que sectores como la agricultura necesitan en la Comunidad», apuntó Vallejo. Por otra parte, la secretaria de Tradecyl afirmó sobre las subvenciones que «muchas veces los autónomos necesitan reformar su negocio o ampliarlo, y no encontramos líneas de subvención sobre eso».

Además, Vallejo consideró que en muchas ocasiones las medidas implementadas fomentan la «competitividad entre las Comunidades autónomas» y que «no se trata de que venga gente de otras comunidades, sino que las que sean de aquí se queden y puedan emprender», afirmó. Vallejo añadió que «en realidad deberían evitar el cierre de negocios locales, ayudar a facilitar la economía circular y el relevo generacional, sobre todo en el entorno rural».

Por otra parte, los datos presentados, con cifras a diciembre de 2023, revelan que hay 115.019 autónomos personas físicas inscritas

al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social de Castilla y León, y 70.276 corresponden a autónomos societarios, miembros de cooperativas o colaboradores familiares, arrojando un número total de 185.295 afiliaciones. Según los mismos datos, los sectores diferentes no han experimentado ninguna variación importante, aunque sí es significativo el pequeño aumento que han experimentado las mujeres autónomas que en 2020 suponían un 31,2% del total y en 2023 llegaron al 32,2%, lo que se traduce en 37.043 mujeres. Sobre este aspecto, Isabel Berjón, miembro de la ejecutiva de Tradecyl explicó que hay que «seguir trabajando en favor de las mujeres emprendedoras» ya que los datos se encuentran por debajo de la media nacional, donde el porcentaje es 4,6 puntos superior. Y es que Berjón describió el perfil del trabajador autónomo de Castilla y León, un hombre de entre 40 y 55 años

de nacionalidad española que pertenece al sector servicios y que no consigue «una antigüedad superior a los 5 años», explicó.

Por otra parte también se hizo hincapié en el caso de los trabajadores autónomos de origen extranjero que tienen su actividad en la Comunidad. Sobre este aspecto, los datos revelan que en 2023 hubo 6.611 autónomos extranjeros operando en Castilla y León, lo que supone un aumento «pequeño pero constante», ya que en 2022 se registraron 4.926. Sin embargo, siguen estando por debajo de la media nacional, que se sitúa en el

Durante la presentación de los datos también se habló de el caso del cambio de cotización de los trabajadores autónomos desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2023 del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Según el informe, el número de autónomos que cotizaba por la base

mínima descendió considerablemente desde los 100.000 registrados en 2020 hasta los 4.000 autónomos que cotizan por esta base actualmente. Por ello, con la nueva cotización se eleva por encima de la base mínima. Y es que desde Tradecyl afirman que este modelo anterior era «deficitario para todos los trabajadores», y afirman que este cambio «es el adecuado. Es importante este cambio de cotización por ingresos reales», aseguró Vallejo.

En cuanto a los datos por provincias, destaca el caso de Zamora que encabeza la lista como la provincia que más autónomos perdió el año pasado, con 316 menos que en 2022, lo que supone casi un 3% de caída en la cifra. La segunda que mayor recesión de autónomos afiliados experimentó fue León, con 283, seguida de Valladolid con 278, y es que según los datos del Ministerio, todas las provincias han perdido autónomos el último año. La cuarta provincia que peores datos obtiene es Salamanca, con 251 autónomos menos, seguida de Palencia y Burgos, que ambas perdieron 148 trabajadores, Ávila con 128 menos, Segovia con 111 menos y por último Soria con 88 menos. Las provincias que más autónomos atesora son León con 21.026, seguida de Valladolid con 20.139, Burgos con 16.554 y Salamanca con 16.273 autónomos registrados a diciembre de 2023.

Estos datos evidencian la bajada continuada de trabajadores autónomos en Castilla y León. De hecho, según el análisis trimestral, se debe a dos cuestiones fundamentales, la primera, la «constante pérdida» de población a nivel general en la Comunidad, y la segunda al peso que la población autónoma tiene para el empleo de la región, ya que, respecto del total nacional, es superior. Y por otra parte, el predominio del sector agrario en algunas de las provincias, así como las débiles estructuras productivas de algunas de ellas como Zamora, Ávila o Salamanca.



**MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko

## Veganzones afirma que «nadie en su sano juicio» financiaría el Serla

El consejero de Industria defiende eliminar «propinas» a los sindicatos para que puedan cumplir sus funciones con «plena libertad, independencia y autonomía»

#### VALLADOLID

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, defendió ayer la eliminación del «gasto político ineficaz» como las «propinas» de «millones de euros» a organizaciones sindicales y ha subrayado que «nadie en su sano juicio» financiaría el servicio privado del Serla, que suponía un «chantaje» para la Junta.

En su intervención este miércoles en la Comisión Industria, Comercio y Empleo para hacer balance del ecuador de la legislatura, el consejero subrayó que «los más de 20 millones de euros» que han dejado de percibir sindicatos «de extrema izquierda» y patronal, han servido para poder diseñar una estrategia «disruptiva» de protección del trabajador.

Una de las primeras medidas fue la reducción del dinero destinado a «participación institucional», que se redujo un 50%, pues «de los 4 millones de euros de 2022 se ha pasado a 1,5 millones en la actualidad», apuntó, para celebrar que «además se ha reconducido a una participación más democrática y plural reconociendo a todos los agentes sociales y económicos, tal y como fijan las sentencias del Tribunal Supremo».

En este sentido, señaló que el Diálogo Social debe ser «plural y democrático» y en el se deben reconocer los «consensos» por encima de los «vetos de la unanimidad», «Para cambiar este mal hábito y con el fin de que todas las organizaciones sindicales y empresariales puedan desarrollar las actividades y funciones constitucionalmente definidas de forma correcta, deben estar dotadas de plena libertad, independencia y autonomía», apostilló, informa Europa Press.

En materia de relaciones labores, ensalzó la línea denominada ATRER, «un instrumento realmente eficaz para ayudar a trabajadores y empresas que solicitan ERTES», y ensalzó el giro de su gestión que ha promovido pasar de «dar propinas al primero que llegaba» a «tener una herramienta estratégica para el futuro de las empresas de la región».

Asimismo, subrayó que en 2024 las políticas en materia de relaciones laborales incorporan «una gran novedad», como es el programa para mejorar la competitividad de las empresas a través de la reducción del absentismo laboral, «una forma de actuar de forma preventiva y anticipada» ante uno de los «problemas fundamentales».

Al respecto del absentismo, criticó las medidas del Ministerio de Sanidad como «auto justificar las bajas por enfermedad leve» o «la ab-



El secretario de la comisión, José Francisco Martín, y el consejero de Industria, Mariano Veganzones. ICAL

surda propuesta asociarse a un sindicato o a asociaciones feministas para tratar los problemas de ansiedad, depresión y estrés derivados del trabajo». «Estas ideas son un insulto a los trabajadores y a sus familias», manifestó.

«Nosotros vamos a iniciar un programa, con un crédito inicial de 500.000 euros que se implementará por fases. En este momento estamos redactando las bases que combinan las medidas para reducir el absentismo con las de mejora de la competitividad empresarial, mediante el estímulo a la contratación, durante la baja de larga duración», avanzó al respecto.

Por otro lado, el consejero aseveró que desde el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la Consejería, el SMAC, se han atendido 15.117 procesos de mediación previos a la vía judicial en conflictos laborales de los trabajadores, casi el 50% de las celebradas se resolvieron con avenencia.

Así, apostó por este servicio público y gratuito que se ofrece en todas las provincias frente a «las duplicidades y sobrecostes del servicio privado del Serla, que solo se ofrece en Valladolid y que deja sin citar una gran cantidad de demandas individuales».

«Con un coste para los ciudada-

nos de casi un millón de euros al año, nadie en su sano juicio financiaría este servicio privado pudiendo acogerse a un servicio público, de calidad y gratuito, como son los SMACS», sentenció al respecto.

De este modo, defendió que se haya reducido la partida dedicada a financiar el Serla un 60%, «atendiendo las necesidades reales de un servicio de este tipo, que solo encontraría una posible justificación real en los conflictos colectivos, y sometido a un control del gasto que hasta ahora brillaba por su ausencia». Al respecto, criticó los dos requerimientos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

#### Bronca entre el consejero y un procurador del PSOE: «Que se repare la ofensa»

#### R. G. VALLADOLID

La comisión de Industria, Comercio y Empleo de ayer por la tarde en las Cortes de Castilla y León comenzó con una bronca protagonizada por el consejero del ramo, Mariano Veganzones (VOX), y el secretario de la comisión, José Francisco Martín (PSOE). Todo comenzaba cuando, tras ser introducido por el presidente, Francisco Javier Carrera, también de VOX, Veganzones llamaba la atención acerca de que Martín no le había saludado a su llegada a la sala

«Quería comenzar por una cuestión de orden que acaba de suceder y que no me parece nada apropiado», arrancaba su intervención Veganzones. «El secretario de la mesa se ha dirigido a mi diciéndome 'a quien me insulta, no saludo'. Yo le he saludado, no le he insultado en ningún momento, y no me he dirigido a él de ninguna manera. Creo que es de justicia que se repare esta ofensa», reclamaba entonces el consejero a quien estaba sentado a su derecha.

Ante las palabras del titular de Industria, Comercio y Empleo, en un cruce de micrófonos abiertos se llegaba a escuchar la explicación de Martín. «Me has insultado en mi casa. En la calle Santa Lucía, en Valladolid, sede del Partido Socialista Obrero Español», matizaba Martín, haciendo alusión a las concentraciones frente a las sedes socialista y a que en las que tuvieron lugar en Valladolid participaron miembros de VOX, entre ellos el propio Veganzones.

En este punto, y antes de que el debate se enquistara, Carrera Noriega retomaba la mediación con tono severo y amenazaba con llamar al orden ante cualquier falta de respeto.

## La oposición tilda de «disparate» el «mitin» del consejero de Industria

#### VALLADOL

La portavoz de Industria, Comercio y Empleo del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Alicia Palomo, tildó de «absoluto disparate» y «mitin» la comparecencia del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, a quien acusó de haber «destrozado todo», en referencia al Diálogo Social en la Comunidad.

«La Consejería ha cumplido con lo que vino a hacer, extender su ideario ideológico y convertirse en el instrumento ideológico de (el presidente de la Junta, Alfonso Fernández) Mañueco), expresó la procuradora socialista en su intervención en la Comisión Extraordinaria del área en la que el consejero hizo balance de la mitad de su mandato.

La procuradora 'popular' Paloma Vallejo celebró que Veganzones expusiera los datos económicos de Castilla y León que «confirman» que es la comunidad «en la que la economía crece por delante de las cifras nacionales». No obstante, descartó referirse a ella como «un cohete» porque no puede «olvidar a muchas familias que viven serias dificultades de llegar a fin de mes», para

las que la Junta seguirá «trabajando», informa Europa Press.

en la misma línea, la procurado de Vox María de Fátima Pinacho Fernández subrayó que las políticas de la Consejería de Veganzones han derivado en la «recuperación de la confianza de los mercados» frente a un Gobierno que ha impulsado una «infame reforma laboral», la «mayor ofensiva fiscal de la historia».

Por su parte, el procurador Francisco Igea coincidió con el PSOE y tachó la intervención de «mitin de Vox», «propaganda» en la que expuso cifras de empleo en la Comunidad que se deben a la reforma laboral a la que, recordó, Vox votó en contra «con Bildu».

El procurador apuntó, asimismo, a un «desastre» en los datos de autónomos y del comercio en la Comunidad, pese a los expuestos por el consejero, a quien ha planteado también cuestiones «importantes» en torno a los trabajadores migrantes. «¿Puede mostrar agradecimiento a esos trabajadores que pagan sus impuestos? (...). Si no existieran esos trabajadores usted no podría presumir de cifras», aseveró Igea.

Por parte del Grupo Parlamentario UPL - Soria ¡Ya!, el procurador Juan Antonio Palomar denunció que en la gestión de Veganzones no se ha tenido en cuenta «ninguna de las iniciativas» que plantearon.



El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. ICAL

## Dueñas compromete su «oposición al avance de la psicosis medioambientalista»

El consejero de Agricultura sentencia que el apoyo a la ganadería sigue siendo una de sus «prioridades absolutas»

#### VALLADOLID

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, garantizó que desde su departamento «no cejarán» en su «empeño de hacer oposición al avance de la psicosis medioambientalista que se traduce en el cierre de negocios rurales».

Dueñas confesó, en su comparecencia para hacer balance de legislatura en las Cortes de Castilla y León, «lo complicado que es equilibrar el trabajo realizado por mi equipo para simplificar burocracia y estar peleando, al mismo tiempo, con la excesiva carga normativa que se impone al desarrollo de las principales actividades productivas».

Prueba de ello, dijo, son las recientes publicaciones y puesta en vigor de los reales decretos de ordenación de sectores ganaderos, elaborados «con el fin principal de regular las supuestas repercusiones medio ambientales que se derivan de la actividad ganadera, además de limitar espacios y, en consecuencia, rendimiento productivo y por tanto económico».

«No puede ser que la conservación y mejora del medio natural sirva para criminalizar a nuestros agricultores y ganaderos, ni que se realice sin respetar la calidad de vida de las personas» criticó, para exigir de nuevo «una PAC que represente a los agricultores y ganaderos de Castilla y León: una PAC profesional, que es la que crea empleo, riqueza y fomenta la activi-

dad económica en el medio rural», informa Ical.

En este contexto, puso de relieve que el apoyo a la ganadería sigue siendo una de sus «prioridades absolutas, ya sea mediante ayudas concretas o bien mediante acciones de carácter normativo que permitan mantener y mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas».

En este sentido, con respecto a la ganadería extensiva, anunció que este mes de julio la Consejería publicará las ayudas a la realización de pequeñas infraestructuras para entidades locales, dotada con 2,3 millones de euros. Además, en el mes de septiembre, por primera vez, se publicará esta misma ayuda para titulares particulares de explotaciones ganaderas con una dotación de 2,4 millones de euros, intervenciones incluidas en el marco de Desarrollo Rural del PEPAC 2023-2027.

El consejero defendió la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León que permitirá habilitar a los veterinarios no oficiales y defendió que se delegan funciones y nunca el control de los programas sanitarios. «El titular de cada explotación podrá elegir qué profesional quiere para ejecutar el saneamiento, dándole así la autonomía con la que cuenta cada empresario de este país», dijo.

Además, anunció que se mantiene el compromiso de la Consejería, que se materializará en pocas semanas, de ayudar a las explotaciones afectadas durante el 2023 por la EHE que no fueron contempladas en la anterior convocatoria de ayudas. Ese año se destinaron a estos afectados, dijo, 5,7 millones.

Dueñas se congratuló además por la activación del procedimiento de Declaración de Emergencia Cinegética ante la «grave situación» de contagio de tuberculosis de la fauna silvestre. Asimismo, trasladó que en el plan de control de las enfermedades, las principales demandas del sector durante este tiempo de legislatura se han elevado y discutido en el Comité RASVE (Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria). «Hoy puedo contarles, no sin cierto orgullo, que parte importante de estas demandas, como son la eliminación de la doble vuelta a las explotaciones T<sub>3</sub>H excepto movimientos a pastos comunales y la supresión de las pruebas de movimiento de terneros a cebaderos cerrados, han sido atendidas y serán incorporadas en breve al Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina», dijo.

Por lo que se refiere a la influenza aviar, anunció que se inician en el segundo semestre del 2024, las encuestas de bioseguridad a todas las explotaciones avícolas para limitar la amenaza de afección producida por esta enfermedad.

En materia de sanidad vegetal, denunció el «procedimiento cada vez más limitante» en el uso fitosanitario, como una de las consecuencias de aplicar las políticas radicales que contempla el Pacto Verde, «talismán principal de la Agenda 2030».

#### El Plan de la Industria Agroalimentaria, a punto para su presentación

#### VALLADOLID

El consejero de Agricultura de la Junta, Gerardo Dueñas, trasladó ayer en las Cortes un balance de ecuador de legislatura «muy positivo» y puso sobre la mesa su agenda para los próximos meses que incluye la Ley de Desarrollo y Competitividad Rural del Acuerdo de Legislatura PP-VOX; el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria; la inminente creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria y la publicación de un decreto de venta de cercanía y otro nuevo que regule la artesanía alimentaria.

El consejero expuso que el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León «está ya completamente elaborado y será presentado próximamente por el presidente de la Junta, pues suyo fue el compromiso adquirido en el discurso de investidura». El plan, dijo, se ejecutará entre el presente año, 2024 y el 2027, y se estructurará en cuatro ejes sobre Desarrollo económico; Sostenibilidad, mejora de la competitividad y formación; Promoción y comercialización; e Investigación, desarrollo e inno-

Dueñas se felicitó asimismo porque ya tiene elaborada la Orden de creación del Observatorio de Costes de Producción, Márgenes y Formación de Precios de Productos Agroalimentarios de Castilla y León. «Este Observatorio está ya en la última fase de tramitación administrativa y se publicará en próximas fechas», dijo, según informa Ical.

# El PSOE acusa a VOX de «odio y bulos» y de no resolver los problemas del campo

Igea lamenta los conflictos comerciales que alientan los de Abascal

#### VALLADOL

El procurador del PSOE Juan Luis Cepa denunció ayer que la Consejería de Agricultura, con Gerardo Dueñas al frente, «no ha resuelto ninguno de los problemas, ni estructurales ni coyunturales» del campo autonómico, y acusó al representante de VOX de «engañar con falsas promesas y confrontar con el Gobierno más que dialogar» así como de carecer de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias, «por mucho que se empeñe». En este sentido, Cepa recordó que VOX llegó

al Gobierno autonómico afirmando que iba a sembrar y «sí, ha sembrado, división, odio y bulos».

El socialista hizo esta valoración de los dos años de legislatura agraria en la Comunidad, tras el balance presentado por Dueñas en las Cortes, donde espetó al dirigente de VOX, que «los problemas del campo no se resuelven con ideología». «Hay que dar soluciones, no eslóganes», resumió.

Por su parte, el procurador Francisco Igea sentenció en su intervención que el resultado de las políticas de VOX al frente de la consejería es «ni una hectárea más de regadíos, guerras comerciales, y crisis en la sanidad animal, con una ley que elevará la tuberculosis». «Esos son los resultados reales», dijo, informa Ical.

El procurador de UPL José Ramón García puso de relieve que el consejero puso sobre la mesa «muchas promesas» que «se quedarán en pocos hechos» y criticó que «a día de hoy no hay nada» del parque agroalimentario de El Bierzo para innovación y desarrollo que se aprobó en 2017. «Hay varios proyectos de concentraciones y modernización de regadíos que no se están haciendo o están parados», agregó, para sentenciar: «Esperemos que avance y cumpla».

El procurador de VOX, Javier Teira, aseguró que la intervención de Dueñas se podría resumir en la frase «hashtag VOX cumple» y ensalzó que el consejero tuvo una exposición «con calma del que sabe que llega con el trabajo bien hecho».

Para finalizar, el procurador del PP Óscar Reguera se sintió reflejado en los contenidos trasladados por Dueñas en su comparecencia, sobre un sector «esencial, estratégico y una de más arraigadas identidades de Castilla y León», como indicó Alfonso Fernández Mañueco en el Debate de Política General de la Comunidad.



El presidente de la Junta visita las instalaciones de Network Steel. ICAL

# Mañueco pide «inversiones suficientes» para el impulso del Corredor Atlántico

Recuerda que su desarrollo tiene un impacto de 3.600 millones en la Comunidad y «un valor similar» en el Centro de Portugal, por lo que coincide en que «tiene que haber obras»

#### AVEIRO (PORTUGAL)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asumió ayer la Presidencia de la Comunidad de Trabajo conjunta con la Región Centro de Portugal (Cencyl) y reclamó a los gobiernos de España y Portugal que «ejecuten las inversiones necesarias» para el desarrollo del Corredor Atlántico a ambos lados de la frontera.

Mañueco firmó así, junto a la presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Centro de Portugal, Isabel Damasceno, la Declaración de Aveiro, con la que instan a los gobiernos de ambos países a impulsar el transporte ferroviario del Corredor Atlántico por su importancia «estratégica» para contribuir al desa-

rrollo económico, social y medioambiental de Castilla y León y la Región Centro portuguesa.

La Declaración también incluye el compromiso de ambos territorios de apoyar la promoción del Corredor Atlántico en el territorio de Castilla y León y el Centro de Portugal y de incluir en sus estrategias logísticas el impacto del desarrollo de esta iniciativa, potenciando la firma de nuevos convenios entre plataformas y puertos, empresas y cargadores de ambos lados de la frontera.

Además, en su intervención, recogida por Ical, con la que cerró el VI Consejo Plenario de Cencyl, Mañueco coincidió con el resto de ponentes en la necesidad de «hacer obras» para convertir en realidad las infraestructuras que ambas regiones necesitan para el desarrollo del Corredor Atlántico, dado que se trata de un proyecto que tiene un impacto de 3.600 millones de euros para Castilla y León y «un valor similar» para el Centro de Portugal.

Por ello, reivindicó hoy el «paso significativo» que dan ambos territorios con la firma de la Declaración de Aveiro para «ir juntos en la reclamación a los gobiernos de España y Portugal para que ejecuten las inversiones necesarias para impulsar el transporte ferroviario, la conexión entre puertos y centros logísticos, y el apoyo a empresas y productores para ser capaces de llegar a más mercados», bajo la perspectiva de que «es necesario ser más competitivos, crecer y crear empleo». Porque ambas regiones, según Mañueco, están preparadas para «apoyar y ayudar a los nuevos proyectos de inversión y negocio que surjan vinculados a este Corredor», con trabajadores «bien preparados y formados a ambos lados de la frontera» y un sector empresarial que «identifica el interés en el proyecto» por el desarrollo económico y la creación de empleo que llevará a Castilla y León. Debido a ello, el presidente de la Junta, como nuevo presidente de la Comunidad de Trabajo de Castilla y León y el Centro de Portugal, se comprometió a «continuar con la labor» desarrollada por la presidenta saliente, Isabel Damasceno, para «impulsar el desarrollo y la cooperación transfronteriza y seguir construyendo puentes entre nuestras regiones, pueblos y países».

# Renault recibe 62 M€ del Perte VEC 2 para un proyecto de eléctrico en Palencia

#### VALLADOL

La compañía Renault recibirá una ayuda de 62 millones de euros para desarrollar un proyecto de vehículo eléctrico en su planta de Palencia. Logra este apoyo dentro de la línea B de cadena de valor del Perte VEC 2, tras resolver la comisión de evaluación las alegaciones presentadas por la compañía, ya que en un primer momento solo se le otorgaron 164.000 euros.

Así lo anunció ayer el ministro, Jordi Hereu, quien avanzó que Stellantis España recibirá por su parte, 98 millones de euros para sus plantas de Madrid, Vigo y Zaragoza. Gestamp obtendrá 10 millones en tres de los proyectos presentados.

Por su parte, fuentes de la compañía de automoción pusieron en valor en declaraciones a Ical el actual polo híbrido que forman las plantas españolas en el conjunto de Renault y destacaron que están elevando «al máximo» la competitividad de sus factorías en Palencia y Valladolid para prepararse para la posible llegada en el futuro de modelos eléctricos, informa Ical.

Durante su intervención en el XI Encuentro Sernauto, el ministro de Industria explicó que la comisión de evaluación resolvió las alegaciones de varias empresas que habían presentado sus proyectos a la línea de cadena de valor del Perte VEC 2. En total se amplía la financiación de los proyectos en 115 millones de euros (100 millones en subvenciones y 15 millones en préstamos), como recoge Servimedia.

La segunda (sección B), que ahora se publica, se dirige por su parte a apoyar planes de inversión orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y ciertos sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue. Jordi Hereu anunció asimismo que

Jordi Hereu anunció asimismo que el Ministerio de Industria y Turismo publicará mañana jueves la convocatoria de ayudas a la cadena de valor del Perte VEC III dotada con 100 millones de euros en subvenciones y otros 100 millones de euros de euros en préstamos, según anunció este miércoles el ministro, Jordi Hereu.

Esta línea tendrá las mismas condiciones de inversión que la actual línea del Perte VEC II, por lo que todas las pymes interesadas podrán presentar sus proyectos. Cabe recordar que el director general del Polo Iberia Vehículo de Renault, José Martín Vega, anunció el mes pasado que la marca del rombo optará al PERTE VEC III para prepararse para captar los vehículos eléctricos que planifique la compañía en el futuro.

#### Transportes destina 50 M€ al mantenimiento en carreteras de Castilla y León

#### VALLADOLID

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inyecta 50 millones de euros para el mantenimiento de carreteras de Castilla y León. El Minsiterio ha adjudicado por 9,7 millones (IVA incluido) las obras de rehabilitación del firme de 36 kilómetros de la calzada derecha de la autovía A-6, entre los kilómetros 299 y 335, tramo comprendido entre La Bañeza y Astorga, en la provincia de León.

Asimismo, ha adjudicado, por 18 millones de euros (IVAincluido), un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en 183 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Valladolid. Según informa el departamento de Óscar Puente, la duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos más y otra adicional por un máximo de nueve meses.

A ello se suma la adjudicación de un contrato por valor de 21,6 millones de euros (IVA incluido) destinado a la conservación y explotación de diversas carreteras del Estado en la provincia de Palencia.

# Adjudicada por por 664.000€ la redacción de un nuevo tramo de la A-51 en Ávila

#### AVILA

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó un contrato de servicios, por importe de 664.823 euros (IVA incluido), para la redacción del proyecto de la autovía A-51 en el tramo entre la ciudad de Ávila con la intersección de la N-110 con la N-502 (La Serrada), en la provincia de Ávila.

El presupuesto estimado para la ejecución de las obras asciende a 17,6 millones de euros (IVA incluido) y se ejecutará, aproximadamente, entre los kilómetros 259 y 263 de la carretera N-110, en la entrada oeste a la ciudad.

El objeto del contrato es definir, con el grado de detalle exigible a un proyecto de trazado y a un proyecto de construcción, las actuaciones necesarias para duplicar la calzada de la N-110 y transformarla en autovía, reodenar los accesos existentes mediante vías de servicio y la conversión en enlace de la actual conexión de la N-110 con la N-502

## **DEPORTES**

# Queja del Numancia a la forma de los grupos

**FÚTBOL.** Indignación en el club rojillo por un sistema de votación que «no es justo» y por la composición de una categoría que «no es coherente ni razonable», asegura Álex Huerta

#### FÉLIX TELLO SORIA

El C.D. Numancia elevará una queja formal ante la Federación Española de Fútbol al sentirse maltratado en la distribución de los cinco grupos que integrarán la próxima temporada la Segunda Federación. En el club rojillo hay total indignación por un sistema de votación que «no es justo» y por la composición de una categoría que «no es coherente ni razonable», asegura el director deportivo, Álex Huerta. El Numancia será, por segunda campaña seguida, el equipo peninsular que más kilómetros haga en sus desplazamientos, un total de 15.000.

«La sensación que tenemos es que este formato de la Segunda Federación es fallido», afirmaba Huerta, quien añadía que «no puede ser las Territoriales decidan el devenir de otras porque siempre habrá equipos perjudicados». Lo que llama la atención es que el damnificado siempre sea el Numancia y como muestra está el hecho de que en las tres temporadas en esta categoría haya militado en tres grupos diferentes. «No tiene sentido que en cada una de estas temporadas hayamos estado jugando con



El director deportivo Álex Huerta. MARIO TEJEDOR

rivales diferentes», señalaba Álex

Hay que recordar que en la primera experiencia en Segunda Federación, temporada 2021-2022, el Numancia estuvo encuadrado en el Grupo 3 con equipos catalanes, baleares y aragoneses. El curso pasado, el 23-24, los sorianos fueron enviados al Grupo 5 con madrile-

meños, catellanomanchegos y la Gimnástica Segoviana. De cara a la temporada 2023-2024 esperan escuadras gallegas, asturianas, cántabras y castellano y leonesas.

ños, canarios, extre-

Huerta apuntaba directamente al sistema de votación para la confección de los grupos e indicaba que «no es justo». Y es que las Territoriales uniprovinciales «tienen más peso que el resto». El responsable numantino también se quejaba de la «fal-

ta de empatía de otros clubes».

El malestar en Mariano Vicén es notable, aunque saben que sólo les queda quejarse porque la composición de los cinco grupos es inamovible. «La gran damnificada es la afición del Numancia», comentaba Huerta, quien se lamentaba que para ver a su equipo «tengan que hacer kilómetros y kilómetros».

El director deportivo también se refería al daño económico que sufrirá el club y a los contratiempos en el apartado deportivo que implican los largos desplazamientos. Incluso hacía referencia al coste para la propia hostelería soriana ya que desde Galicia o Asturias a buen seguro que se desplazará a Los Pajaritos un menor número de seguidores rivales que si el Numancia estuviera con equipos riojanos, vascos o navarros.

Desde el Numancia ya se ha sacado la calculadora para saber el número de kilómetros que hará el bus rojillo y las cuentas dicen que durante el ejercicio 2024-2025 serán más de 15.000 entre pecho y espalda. «Por segundo año seguido seremos el conjunto de la península que más kilómetros haga», indicaba Huerta. «Haremos más kilómetros que la temporada pasada», añadía. Un dato revelador teniendo en cuenta que los numantinos tuvieron que viajar hasta en tres ocasiones a las Islas Canarias. «Haremos más kilómetros que muchos equipos de la Primera Federación, una categoría con sólo dos grupos en todo el territorio español», sentenciaba Huerta.

#### **ATLETISMO**

### Marta Pérez, en la lista para París

SORIA

La Real Federación Española de Atletismo ha dado a conocer la lista de preseleccionados que estará en los Juegos Olímpicos de París. En esa lista se encuentra la soriana Marta Pérez en la prueba de 1500, quien ya ha dejado atrás la microrrotura de fibras que le impidió estar en el pasado Campeonato de España. En esa lista se encuentran dos de los pupilos de Enrique Pascual Oliva en el Caep Soria, Abdessahmad Oukhelfen e Ibrhaim Chakir, además de Julio Arenas, del Club Atletismo Numantino.

En el caso de Marta Pérez, la soriana está mucho mejor y ya ha vuelto a correr casi con normalidad. Han sido unos días complicados para deportistas soriana porque perderse el Nacional para una persona tan competitiva es duro. El objetivo de la de Adidas es volver a entrenar fuerte y preparar bien los Juegos Olímpicos de París. En un principio, Marta competirá ya hasta la cita olímpica.

#### **VOLEIBOL**

### Moltó cita a jugadores celestes con la selección

SORI

El seleccionador nacional de voleibol, José Luis Moltó, ha dado a conocer la lista de 18 jugadores convocados con la selección para disputar los primeros encuentros de clasificación para el Europeo que se disputa durante el verano de 2026.

En esa lista se encuentran los receptores del C.V. Grupo Herce Río Duero, Pepe Villalba y Adrián Olalla, además del colocador soriano Lucas Lorente. Igualmente, en la lista de jugadores reserva se encuentra el nuevo líbero del equipo, José Osado, y el central Joan Domenech. El choque entre Suiza y los de Moltó tendrá lugar el 25 de agosto, tres días antes del segundo enfrentamiento del Preeuropeo ante Suecia, que se disputará en Guadalajara el día 28 del mismo mes a las 20:00H. El resto de partidos clasificatorios tendrán lugar en verano de 2025.

# Cristian también se apunta

**FÚTBOL.** El mediocentro se compromete con los rojillos para la próxima temporada / Desde su llegada en enero, cedido por el Córdoba, fue pieza básica en el centro del campo

#### F.T. SORL

El C.D. Numancia y Cristian Delgado han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista gaditano una temporada más, hasta junio de 2025. De esta forma, el cuadro rojillo se asegura la continuidad de un efectivo que la pasada campaña fue muy importante en el centro del campo formando pareja con Moustapha, que hace ya unas fechas también renovaba en las filas sorianas.

Cristian Delgado fue un jugador importante en el Numancia desde su llegada cedido por el Córdoba durante el mes de enero y volverá a tener protagonismo en el nuevo proyecto rojillo de la campaña 24-25, liderando el centro del campo del club soriano.

Pieza básica para los planes numantinos en la parcela ancha la pa-



Cristian seguirá marcando la pauta en el centro del campo. M. T.

sada temporada, Cristian Delgado sólo se quedó un partido sin ser titular por decisión técnica. Formó un tándem de garantías en el centro del campo con Moustapha y en la retina de los aficionados numantinos está el jugadón que realizó por la banda en Utebo para servir el gol en bandeja a Carlos González. Tras quedar desvinculado del Córdoba, que tras su ascenso a Segunda División no ejerció el derecho que tenía sobre el jugador, Cristian y el Numancia llegaron rápidamente al entendimiento.

El andaluz es el noveno jugador de la campaña pasada que renueva con el Numancia una vez que llegasen a buen término las negociaciones con Dorronsoro, Kuda, Bonilla, Moustapha, De Frutos, Royo, Sanchidrián y Alain Ribeiro. De cara a la próxima temporada también regresa a la nómina numantina David Sanz después de los meses en los que estuvo cedido en el Unión Adarve. Hasta el momento la única cara nueva es la de Aitor Seguín. En poco más de diez días, la plantilla iniciará los entrenamientos de pretemporada.

## **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios llame al **975 21 20 63** 

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



#### **AGRÍCOLA**

801

EN ALMAZÁN vendo parcela de 2,5 hectáreas junto al río Duero, sembrada de chopos (Año 2020). 11.000. 649 947 299

#### **TRABAJO**

701

CERVECERIA Bar Torcuato necesita cama rero-a. Déjanos tu curriculum o llámanos al 654 533 872

SUS ANUNCIOS BREVES llame al 975 21 20 63



## FARMACIA DE GUARDIA

#### Elena Carrascosa Martínez

C/ Vicente Tutor, 8 Tel. 975.221.249

#### **EN LA PROVINCIA**

Del I al 7 de julio

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓLVEGA Y COVALEDA (24 H.)

SAN PEDRO MANRIQUE, BERLANGA DE **DUERO, NAVALENO, DEZA Y SAN** ESTEBAN DE GORMAZ

(HASTA LAS 22.00H.)

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

#### Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Raquel Martínez García

C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 78,1% DE SU CAPACIDAD

#### EL TIEMPO / HOY

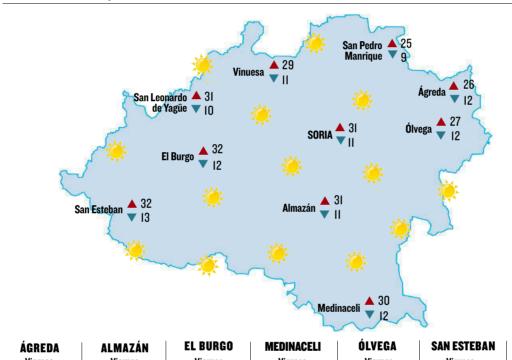

#### **EN LA CAPITAL**

HOY

Máxima

31º

**Buen tiempo** 

Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero en las máximas. Vientos del noreste flojos, más intensos por la

Mínima 110

#### MAÑANA

Máxima

340

Mínima **14**0

## S. LEONARDO

▲ 33 ▼ 16 Sáhado **▲** 27 ▼ 12

**SAN PEDRO** 

**▲** 32 ▼ 12 Sáhado ▲ 19 ▼ IN

**VINUESA ▲** 31 ▼15

Sáhado ▲ 25 **▼** II

#### TELÉFONOS DE INTERÉS

**▲** 33 ▼ 15

Sáhado

**▲** 27 ▼ 13

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

**SORIA** EMERGENCIAS
BOMBEROS
POLICÍA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
CRUZ ROJA
POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

34 🔻 14

**▲** 22 ▼ 12

RADIO TAXI

**PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS

▲ 35 ▼ 16

Sáhado

**▲** 28 ▼ 13

Almazán El Burgo de Osma Şan Esteban de Gormaz TELE-RUTA

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

34 🔻 14

Sábado

**▲** 23 ▼ 12

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural 900 123 505

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

**▲** 35 ▼ 17

Sáhado

**▲** 29 **▼** 14

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero 976 645 589 975 350 125 975 376 012 Tierras Altas 975 381 170 975 228 282

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES Estación de autobi

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

#### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### **YACIMIENTO**

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15- 51
La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

## Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

#### Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

31 🔻 14

Sáhado

**▲** 26 ▼ 13

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

**AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

#### Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

MUSEOS ETNOLÓGICOS En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora

## M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

para el público en general.

#### EL TORREÓN DE NOVIERCAS domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

975 380 001 975 300 461

#### VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parque Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

#### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

#### CINE Y TV

## **CARTELERA**





90.2 FM

RANDA DE DUERO

91.6 FM

101.9 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM AS DE SAN PEDRO

97.7 FM

97.8 FM

99.8 FM 88.1 FM 89.6 FM 94.1 FM VALLADOLID 102.8 FM 97.1

IAR

06:00 Infocomerciales

06:50 Cuestión de prioridades

08:00 Piedra sobre piedra

10:30 Corazón apasionado II:23 La 8 Noticias

II:53 La 8 Magazine redifusión 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias

18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

**N9-N5** Todos los días

**15:10** El tiempo

15:25 El campo al día 15:35 La 8 Noticias

16:10 La 8 Magazine

18:55 El campo al día

19:05 Acapulco Heat

20:00 CvLTV Noticias

**18:45** El tiempo

20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticias

23:30 La 8 Noticias

00:00 CyLTV Noticias

00:35 Programación local

21:30 Programación local

**CINES LARA DESDE EL 3 AL 11 DE JULIO SESIONES** SALA 1 -BAD BOYS. RIDE OR DIE 17.45 -HORIZON: AN AMERICAN SAGA, CAPÍTULO 1 20.30 **SALA 2 - MALA PERSONA** 18.00 20.30 22.35

**SALA 3 -GRU 4. MI VILLANO FAVORITO** 18.15 20.30 -BIG BOYS 22.35 **SALA 4 -DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)** 18.00 20.15 22.35 SALA 5 -GRU 4. MI VILLANO FAVORITO 17.45 20.15 22.35 **SALA 6 -UN LUGAR TRANQUILO. DIA 1** 18.00 20.15 22.35

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



#### **DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)**

17.45 20.15 22.35

17.45 20.15 22.35

Estados Unidos 2024. Dirección. Kelsev Mann. Reparto. Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Phyllis Smith. **Sinopsis.**Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo v Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola.



#### **UN LUGAR TRANQUILO. DÍA 1**

Estados Unidos. 2024. Dirección. Michael Sarnoski. Reparto. Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O'Hare. Sinopsis. Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. Tercera entrega de la saga.

#### **02:35** Infocomerciales

08:40 Cuestión de prioridades. 09:50 Piedra sobre Piedra. Las paredes sí hablan. Pinturas románicas en Castilla y León 10:45 Mundo natural.

CvL 7

II:20 Hasta la cocina. Cocina con Manuel Díaz 12:00 Hecho en CvL. Elaboración de patatas fritas, artículos de cuero y videojuegos 13:00 Todos los días.

14:30 CvLTV Noticias I. Con Antonio Renedo

**15:10** El Tiempo I. **15:25** El campo al día.

15:30 CyLTV Noticias I (Redifusión).

16:00 Cine de tarde: Las vacaciones de Sta Claus. 17:35 Lo Mejor de Naturaleza Viva. Centinelas del

18:05 EL tiempo 1.

18:20 Flash Cierre de mercados. 18:25 Todos los días.

19:50 Flash Cierre de mercados.

**20:00** CyLTV Noticias 2. Con María Núñez

**20:40** El Tiempo 2.

20:55 Vamos a dormir con los Momonsters

21:00 El campo al día.

21:05 Avance Cuestión de Prioridades 21:15 Cuestión de prioridades.

22:30 Documentales Sin libertad. 20 años desnués. Sin libertad, 20 años desnués.

**00:30** CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

**Ol:10** Flash Cierre de mercados 01:15 Cuestión de prioridades.

#### **CINES MERCADO**

**SALA 2 - GREEN BORDER** 

- THE ARTIC CONVOY (VOSE)

**SALA 7 - FUERA DE TEMPORADA** 

**SALA 8 -EN TIERRA DE SANTOS Y PECADORES** 

| Jueves, 4 de julio                         | SESIONES |  |
|--------------------------------------------|----------|--|
| SALA 1 - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS | 17.30    |  |
| -CASA EN LLAMAS                            | 19.15    |  |
| - LA PATRIA PERDIDA                        | 21.30    |  |
| SALA 2 - GREEN BORDER (VOSE)               | 18.00    |  |
| - THE ARTIC CONVOY                         | 21.00    |  |
| Viernes, 5 de julio                        | SESIONES |  |
| SALA 1 - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS | 17.30    |  |
| -CASA EN LLAMAS                            | 19.15    |  |
| - LA PATRIA PERDIDA (VOSE)                 | 21.30    |  |



#### THE ARTIC CONVOY

21.00

Noruega. 2024. Dirección. Henrik M. Dahlsbakken. Reparto. Adam Lundgren, Anders Baasmo, Tobias Santelmann, Sinopsis, En 1942, los alemanes han invadido la Unión Soviética y la situación parece terrible. En barcos mercantes civiles de todo el mundo se transportan en un peligroso viaje suministros de guerra desde Islandia a Murmansk y Arkhangelsk. Atrapados en el mar sin experiencia en defensa o guerra, los marineros civiles se enfrentan cara a cara con la fuerza superior alemana en las aguas del Ártico.

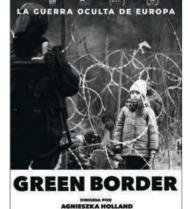

#### **GREEN BORDER**

Polonia, Francia, República Checa y Bélgica 2024. Dirección. Agnieszka Holland. Sinopsis. En los bosques traicioneros y pantanosos que conforman la llamada "frontera verde" entre Bielorrusia y Polonia, los refugiados de Medio Oriente y África que intentan llegar a la Unión Europea están atrapados en una crisis geopolítica cínicamente diseñada por el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. En un intento de provocar a Europa, los refugiados son atraídos a la frontera mediante propaganda que promete un paso fácil a la UE.

## CARLOS CUESTA



## **DALE VIDA A TU TEJADO**

#### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





## HERALDO DIARIO DE SORIA

nistración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003

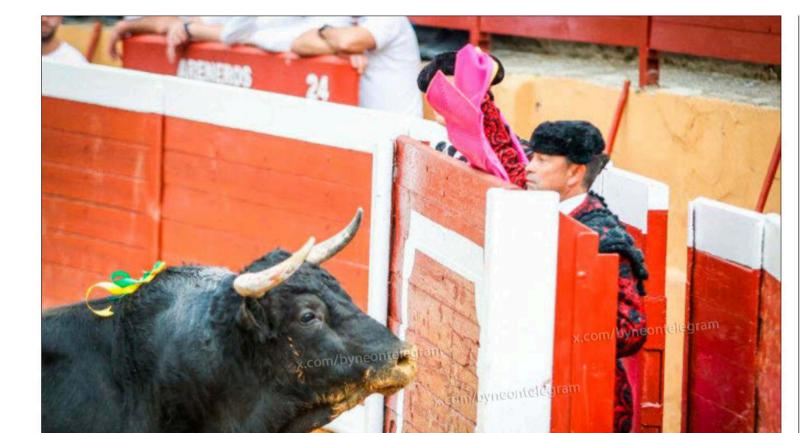

Un toro se acerca a la barrera en la accidentada corrida del Domingo de Calderas. MARIO TEJEDOR

## Las peñas taurinas castigan a la feria con trofeos desiertos masivos

Solo el Pacharán de las 6 otorga su premio a la mejor promesa sanjuanera al novillero Israel Aparicio, que cortó tres orejas en la matinal del Viernes de Toros

#### VÍCTOR F. MORENO SORIA

Las peñas taurinas sorianas castigan la Feria Taurina de San Juan. Si la peña Celtiberia declaraba desierto el premio al mejor toro, la Peña Taurina Soriana ha declarado 'igualmente desiertos'todos sus tradicionales trofeos taurinos, lo que da una idea también de la disconformidad de la asociación cultural con lo sucedido en el coso taurino de San Benito, en el que no vio a ningún torero acreedor a un galardón. Y lo mismo ha sucedido con el Trofeo Taurino Segundo Ayllón, que premia altriunfador de la Peña Taurina de San Juan. Solo la peña el Pacharán de las

6 ha concedido su galardón, en este caso el premio mejor promesa san-O juanera al novillero Israel Aparicio, que cortó tres orejas en la matinal del Viernes de Toros.

Por lo que concierne a la Peña Taurina Soriana queda desierto en primer lugar la XLI Oreja de Plata a la mejor faena de muleta de matador de toros, incluida la muerte suprema.

El XXXVIII Memorial Vicente Ruiz, al novillero más destacado de las novilladas (material y vespertina) del Viernes de Toros corre la misma suerte. Más de lo mismo, es decir, desierto el premio del XXXII Estoque de Plata a la mejor estocada individual de matador de toros, en atención a su ejecución, colocación y efectividad. Completan los trofeos sin dueño el XXVI Memorial Rafael Chain al detalle para el recuerdo observado durante la Feria Taurina de San Juan,

Por su parte, el jurado calificador del XXXII Trofeo Taurino Segundo Ayllón-Ciudad de Soria ha acordado que en esta ocasión el premio quedara desierto, según informó el Ayuntamiento de Soria. El último ganador del galardón fue el diestro Emilio de Justo en 2023, y en la edición de 2022 recayó en Joselito Adame.

Este trofeo fue creado por el Ayuntamiento de Soria en 1991, en reconocimiento a Segundo Ayllón Rubio, gran aficionado y autor del libro 'Tauromaquia en Soria 1.900-1.986', donde se narra la historia de la plaza de Toros de San Benito en el siglo XX. Se otorga al triunfador de la Feria Taurina de San Juan, valorándose aquella labor en su conjunto que, por su pureza dentro de los 'mejores' cánones de la tauromaquia, fuese merecedora de tal distinción, con independencia de los trofeos 'cortados' por los distintos espadas. Se ha concedido hasta esta edición en 11 ocasiones

#### TRIBUNALES

#### LETRADOS DE OFICIO ANTE LA VIOLENCIA DE **GÉNERO**

Una treintena de abogados de Soria asiste hoy a los cursos del CACYL que permiten a los letrados del turno de oficio de violencia de género ofrecer la mejor defensa. Los cursos, que en 2024 abordarán temas como los protocolos de protección o los centros de crisis reúnen también a policías, fiscales o magistrados. De los 1.892 profesionales que pertenecen al turno de oficio en la Comunidad, 866 corresponden al turno específico de violencia de

#### **DURUELO**

#### **FORMALIZADO** EL CONTRATO DE **ALUMBRADO**

El Gobierno de España, a través del programa DUS 5000 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financia la renovación del alumbrado exterior de Duruelo de la Sierra. Es una actuación cuyo contrato, según recoge ayer la Plataforma de Contratación del Sector Público, se ha formalizado entre este ayuntamiento pinariego y la empresa adjudicataria, Nitlux, S. A. U. por 302.076 euros. El plazo de ejecución es de seis meses.

#### **YOGA**

#### SRINIVAS ARKA, **EN SORIA**

Srinivas Arka, yogui, filósofo, autor, humanista y un orador inspiracional conocido a través del mundo por sus charlas que han inspirado a la gente, estará hoy y mañana en la capital soriana, en el centro druida del Ser (hoy, 19.00 horas) y en el Casino Numancia (mañana, a las 19.30).



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

Cuota desde 199 €/mes

MITSUBISHI Colt 100T Kaiteki

🖹 Gasolina 📾 2024 🖊 10 km 🛛 4 años de garantía



Madurga Selection C/Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50

17.950€